

## La Argentina jugará con Ecuador en los cuartos de la Copa América

El equipo de Scaloni se enfrentará el próximo jueves con los ecuatorianos, que terminaron segundos en el Grupo B tras el 0-0 con México; será en Houston, a las 22.



## Inglaterra y España avanzaron, después del susto

Tras las desventajas con Eslovaquia y Georgia, respectivamente, ganaron y están en cuartos de la Euro. Página 6

## Wimbledon propone otro duelo generacional

Se abren el Abierto británico y la lucha por la cima entre Sinner, Alcaraz y Djokovic, tras su operación de rodilla. Página 8

# LA NACION

LUNES 1º DE JULIO DE 2024 | LANACION.COM.AR

# El Gobierno denunció que el golpe en Bolivia fue "falso" y dijo que hay "presos políticos"

COMUNICADO. Fue luego de que Evo Morales asegurara que se trató de "un engaño" de Arce

En un duro comunicado difundido anoche a última hora, el gobierno de Javier Milei repudió "la falsa denuncia de golpe de Estado" realizada por el presidente boliviano, Luis Arce, la semana pasada y dijo que fue "confirmada como fraudulenta en el día de la fecha".

Sin citar las denuncias en ese mis-

mo sentido del expresidente Evo Morales, enfrentado con Arce, sostuvo: "El relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto sociopolítico".

Morales dijo ayer que el golpe a Arce fue un "engaño" y que el gobierno boliviano debía "pedir disculpas" a la "comunidad internacional".

"Hace tiempo que la democracia boliviana está en peligro. No por un golpe militar, sino porque históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras", dice el comunicado, y sostiene que Bolivia "tiene más de 200 presos políticos, incluida la expresidente interina Jeanine Áñez Chávez. Página 6 Milei no irá a la cumbre del Mercosur

Página 8

## El enigma de la tía de Loan complica una pesquisa con pocas pistas

corrientes. Los fiscales pidieron detenerla el día de su explosiva denuncia

GOYA, Corrientes (De nuestros enviados especiales).- Laudelina Peña, la tía de Loan, quedó en medio del foco de las controversias y delashipótesiscontradictoriasen el caso del chico de cinco años que desapareció hace 18 días en Corrientes.Casialmismotiempoque la mujer declaraba en la capital provincial que Loan había muerto atropellado por una pareja que estuvoen el almuerzo del 13 de junio pasado, los fiscales federales pidieron su detención, acusada de haber "plantado" una zapatilla del niño para desviar la investigación. La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, denegó la solicitud. Anoche, manifestantes atacaron el hotel donde se alojaba Laudelina, que debió ser evacuada. Página 20

#### Las contradicciones de la familia y de la Justicia

Germán de los Santos Página 21

Otros nombres, el mismo resultado

Gustavo Carabajal Página 22

# Faustino, maestro y récord mundial

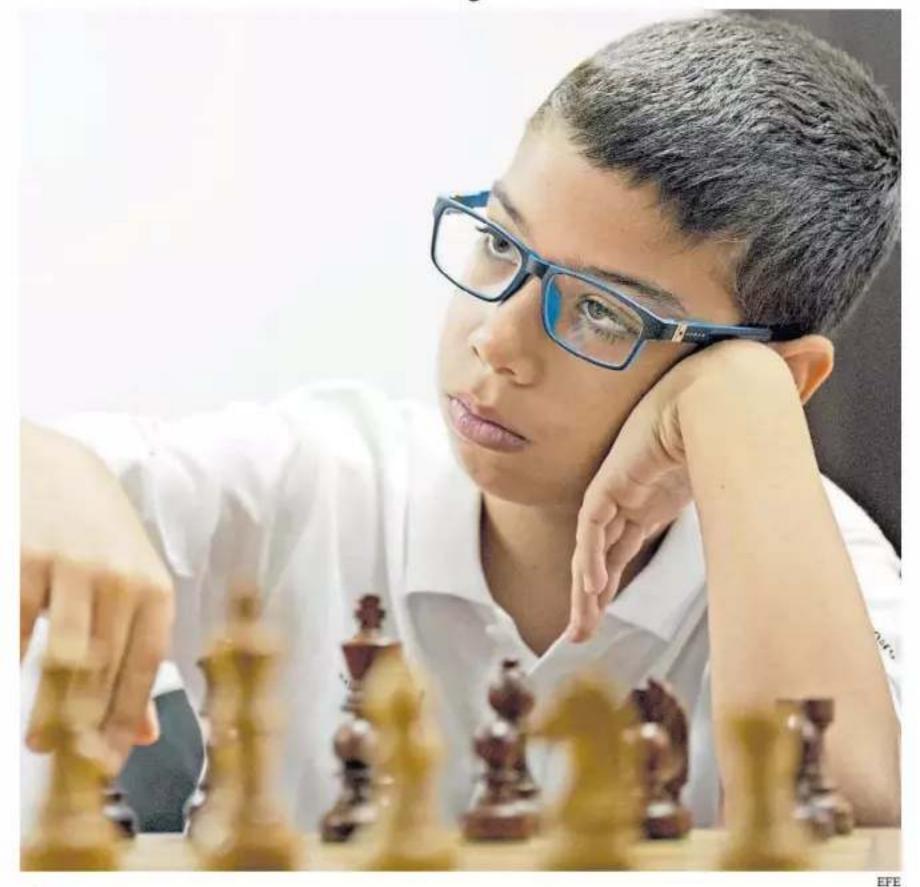

deportes — El argentino Faustino Oro lo hizo: a los 10 años, obtuvo el título de maestro internacional de ajedrez, un récord mundial de precocidad. La hazaña deportiva la alcanzó en un torneo magistral en Barcelona, donde vive con sus padres desde hace algunos meses. Los especialistas coinciden en que nadie jugó tan bien como Faustino a su edad en toda la historia del ajedrez, ni los grandes campeones como Capablanca, Fischer, Magnus Carlsen o Kasparov, que ayer lo bautizó "Chessi", un juego de palabras con Messi y chess (ajedrez).

## Francia: la ultraderecha quedó a las puertas del poder

LEGISLATIVAS. Macron llamó a frenar a Le Pen en el balotaje

Luisa Corradini

CORRESPONSAL EN FRANCIA

PARÍS.-Subida al impulso de su victoria en los comicios europeos del 9 de junio, la extrema derecha del partido Reunión Nacional, de Marine Le Pen, logró ayer un triunfohistórico en la primera vuelta de las elecciones legislativas. Obtuvo el 33,5%, por delante de la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular (NFP), de Jean-Luc Mélenchon, con el 28,5%, y de la coalición Juntosporla República, de Emmanuel Macron, que totalizó 22,1%. Ese escenariodejóalafuerzafundadapor Jean-Marie Le Penen los umbrales del poder. Para llegar a esa cúspide, necesita dar un paso dificil: obtener la mayoría parlamentaria absoluta. La votación final se definiráen unos 230-250 duelos triangulares en el balotaje del domingo próximo. Continúa en la página 2

## **EL ANÁLISIS**

El mal cálculo del presidente Luisa Corradini

Página 3

## El BCRA recibe a los bancos y hay expectativa en el mercado

ENCUENTRO. Autoridades del Banco Central (BCRA) se reunirán hoy con los bancos para dar detalles sobre las letras de regulación monetaria, que reemplazarán a los pases y permitirán transferir la deuda del BCRA al Tesoro. Hay fuerte expectativa por la reacción del mercado ante los cambios en la política monetaria. Los analistas están divididos entre quienes esperan un respuesta negativa y quienes no prevén demasiados sobresaltos. Página 17

# **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Pablo Gaggero** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

## Legislativas | PRIMERA VICTORIA NACIONAL

# La ultraderecha quedó a las puertas del poder en Francia, pero irá a balotaje

Reunión Nacional buscará una mayoría en el Parlamento que le asegure el cargo de primer ministro a Jordan Bardella, el delfín de Le Pen; el oficialismo pidió el voto para los candidatos "demócratas"



Los resultados de la primera fase de la elección le dan a RN la esperanza de totalizar entre 240 y 280 diputados, cifra que no le permitiría reunir los 289 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional. El NFP, de izquierda, confía en proclamar entre 125 y 165 electos, también insuficientes para conseguir la mayoría del Parlamento.

La mayoría que respalda al presidente Macron, por su parte, aspira a elegir entre 70 y 100 parlamentarios. Esos resultados reflejan una pérdida catastrófica de más de los 250 representantes que poseían con respecto a la Asamblea Nacional elegida hace apenas dos años. En ese sentido, el balance de esta consulta constituye una derrota política concluyente para el jefe de Estado.

Candidato a ocupar el cargo de primer ministro si el RN gana el 7 de julio, Jordan Bardella, de 28 años, se colocó ayer en posición de convertirse en el próximo jefe de gobierno y prometió que, en caso de cohabitación con Macron en la cúpula del Estado, será "respetuoso de todas las oposiciones" y siempre estará "atento a la unidad del país".

Con esa victoria sin precedente en los 66 años de la Quinta República, fundada por el general Charles de Gaulle en 1958, es la primera vez que un partido de extrema derecha gana una consulta mayor en Francia y llega a las puertas del poder.

El caudal de votos cosechado es 15% superior a los resultados de las legislativas de hace dos años y 17% más que la primera batalla parlamentaria de 2017 al comienzo de la era Macron.

## Resistencias

La batalla decisiva, que se definirá en las 230 a 250 elecciones triangulares del próximo domingo, aparece extremadamente incierta porque los partidos de derecha, conservadores y centristas aparecen reacios a desistir en favor del frente de izquierda NFP para bloquear el triunfo de la extrema derecha.

La principal razón de esa resis-

tencia es el temor que inspira el líder de esa coalición, Jean-Luc Melenchon, acusado de haber impulsado una política agresiva, expresado posiciones limítrofes con el antisemitismo y formulado declaraciones belicosas.

Dos horas después del cierre de las urnas, sin embargo, el primer ministro Gabriel Attal pronunció un discurso en el que convocó a todos los candidatos de su partido y al resto del espectro político a desistir en favor de los candidatos que se oponen a la extrema derecha.

Attal explicó que, dado que el Nuevo Frente Popular no tenía ninguna posibilidad de lograr la mayoría en la próxima asamblea, "todas las fuerzas democráticas" debían "técnico "concentrar sus fuerzas para bloquear" el acceso de RN al poder, abriendo así la posibilidad de votar por la izquierda.

Esa concentrar sus fuerzas para bloquear" el acceso de RN al poder, abriendo así la posibilidad de votar por la izquierda.

Esa concentrar sus fuerzas para bloquear" el acceso de RN al poder, abriendo así la posibilidad de votar por la izquierda.

Esa concentrar sus fuerzas para bloquear" el acceso de RN al poder, abriendo así la posibilidad de votar por la izquierda.

"Nuestros candidatos se retirarán en todas las circunscripciones en las cuales su salida pueda contribuir a bloquear la elección de un candidato de extrema derecha", precisó.

Para adoptar esas dramáticas decisiones, los candidatos y partidos tienen plazo hasta hoy a las 18 (hora francesa), plazo límite para oficializar las candidaturas que se presentarán el domingo al balotaje.

Parlamento.

"Serían do estimó el an Duhamel.

Devolverle rante al Parla

La formación de un frente republicano destinado a contener
el RN presenta algunos huecos.
François-Xavier Bellamy, dirigente de Los Republicanos (LR) –que
sufrió una grave escisión provocada por un sector de tránsfugas que
emigró al RN–, reiteró su decisión
de "no dar ninguna consigna de
voto" a sus electores, pero declaró
que el verdadero peligro que acecha hoy a nuestro país es la extrema izquierda".

Su partido, que reunió el 9,7% de los votos, puede tener una incidencia significativa en la segunda vuelta.

No obstante, si la estrategia del frente republicano fuera respetada por una buena parte de los electores anti-RN, podría efectivamente impedir que el partido de Marine Le Pen y Jordan Bardella totalice la mayoría absoluta.

Ese logro sería importante porque durante toda la campaña proselitista, Bardella insistió en que RN se negaría a gobernar si no obtenía la mayoría parlamentaria.

#### Escenario "a la italiana"

En segundo lugar, la ausencia de una fuerza dominante le permitiría a Emmanuel Macron intentar la creación de una forma inédita de cohabitación con un jefe de Estado como árbitro entre tres fuerzas políticas: dos grandes bloques relativamente equivalentes y una tercera más pequeña.

Esa configuración tripartita crearía un "escenario a la italiana", que obligaría a recurrir eventualmente a un primer ministro 
"técnico", como fueron en su momento Carlo Azeglio Ciampi, Lamberto Dini, Mario Monti y Mario 
Draghi.

Esa figura de consenso sería la encargada de definir un programa de gobierno acordado, que se vería permanentemente obligada a recurrir a difíciles negociaciones para obtener mayorías puntuales en cada votación importante en el Parlamento.

"Serían dos años de infierno", estimó el analista político Alain Duhamel.

Devolverle ese papel preponderante al Parlamento "equivaldría a retornar al sistema partidista de la Cuarta República", que prevaleció en Francia entre 1946 y 1958, hasta que cayó por la fuerza de su inercia para dejar paso libre al régimen de fuerzas más estables inspirado por el general Charles de Gaulle con su Quinta República, estimó por su parte el especialista Patrick Cohen.

El inquietante panorama que se abre para el futuro de Francia sanciona –si hacía falta– el desastroso desenlace que tuvo la estrategia de desafíos permanentes aplicada por el presidente Macron en los últimos meses.

El peor resultado fue haber perdido todo control sobre la evolución de los acontecimientos y haber quedado como mero espectador del momento institucional más crítico que le ha tocado vivir a Francia en el siglo XXI. •



Marine Le Pen saluda a sus partidarios en el búnker de RN en París



El ultraizquierdista Melenchon, líder del Nuevo Frente Popular



Macron y su esposa, Brigitte, luego de votar en Le Touquet, norte de Francia

LA NACION | LUNES 1º DE JULIO DE 2024

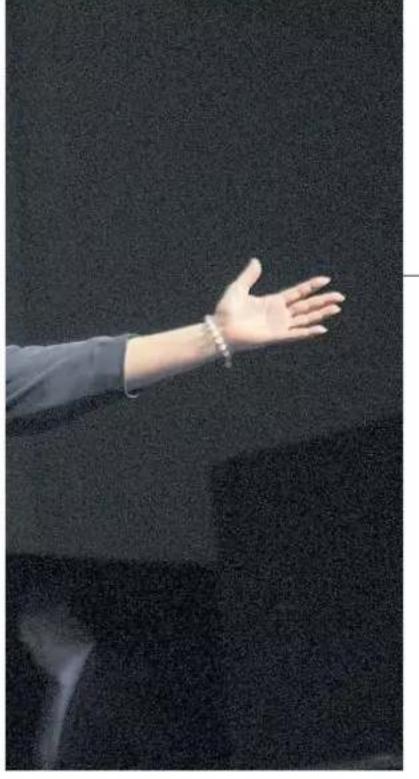

THIBAULT CAMUS/AP



DIMITAR DILKOFF/AFP

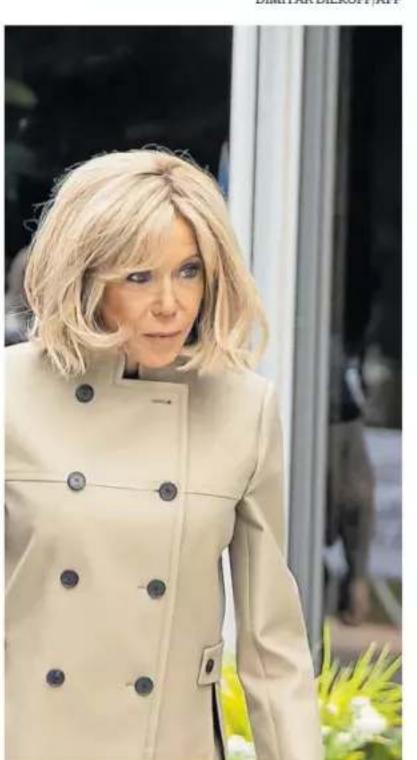

XINHUA



# El mal cálculo de Macron le despejó el camino al viejo anhelo del clan Le Pen

EL ESCENARIO

Luisa Corradini

CORRESPONSAL EN FRANCIA

uál es la cualidad más importante para el líder de un país? La facultad de calcular los riesgos. Toda decisión de un presidente, ya se trate de una mínima cuestión presupuestaria como de la declaración de guerra contra Rusia, está basada en el cálculo de los riesgos ligados a esa decisión.

A juzgar por los resultados de esta primera vuelta en unas elecciones anticipadas que él mismo decidió, ¿se puede decir hoy que Emmanuel Macron hizo un buen análisis de esos factores de riesgo? El partido de extrema derecha Reunión Nacional (RN), de Marine Le Pen, obtuvo un récord histórico de 34,2% de los votos y podría obtener el 7 de julio próximo una mayoría absoluta en la Asamblea. El Nuevo Frente Popular de izquierda alcanzó 29,1% y el presidencial Juntos por la República, apenas 21,5%. En otras palabras, por primera vez en la historia moderna, la extrema derecha está en Francia a las puertas del poder.

Y si, en vez de estar entre los líderes reflexivos el presidente francés se ubicara más bien entre los jugadores de póker, ¿se podría decir que es un buen jugador? Según la ciencia, la respuesta es no. Las estadísticas demuestran que la única diferencia mensurable entre los jugadores de póker profesionales y los amateurs es que los primeros prefieren no jugar cuando tienen malas cartas.

En su primer anuncio televisado para explicar su proyecto presidencial, el 30 de agosto de 2016, Emmanuel Macron había citado a Georges Bernanos para decir a los franceses que "la esperanza es un riesgo que debe ser corrido. Es incluso el riesgo de los riesgos". Lo mínimo que se puede decir, ahora, es que el escritor no lo entendía en ese sentido.

Es verdad, Macron no es el primero en asumir semejante riesgo. En 2016, el entonces primer ministro británico David Cameron lanzó un referendo por el Brexit, con los resultados que todos conocen. Cometió el mismo error el presidente conservador Jacques Chirac, en 1997, para terminar cohabitando con un primer ministro de izquierda, aunque-contrariamente a esta vez-en ningún momento su disolución puso en peligro el futuro democrático y social de Francia. En 1962, por primera vez en la Quinta República, fue el general Charles de Gaulle quien tomó la misma decisión después de una moción de censura contra su primer ministro, Georges Pompidou, obteniendo esa vez una amplia mayoría.

En el caso de Macron, nada lo obligaba. No hubo moción de censuray Francia no se encuentra en estado de insurrección ni de bloqueo, como sucedía en 1968. Es verdad, el funcionamiento parlamentario era caótico, pero con mayorías de circunstancia, con el apoyo a veces de la izquierda y a veces de la derecha –incluida la extrema derecha de la Reunión Nacional (RN) – varias reformas emblemáticas del macronismo fueron votadas. Por ejemplo, sobre la "transición climática", la inmigración o la jubilación e incluso la inscripción del derecho al aborto en la Constitución. El sistema de gobierno nunca estuvo bloqueado.

Entonces ¿por qué esta tremenda decisión? En realidad, es bastante acorde con la política de un jefe de Estado que anunciaba en 2017, después de su elección, que su victoria reflejaba "el gusto de los franceses por lo novelesco". El sentido de esta decisión parece ser producto, entonces, de la imagen que el presidente tiene de sí mismo. Lo sensacional debía borrar la humillación que representó el derrumbe de su partido, Renacimiento, y el triunfo de la Reunión Nacional en las recientes elecciones europeas. Ese gesto grandilocuente y gaulliano parece habertenido por objetivo mostrar al actual presidente como hombre de decisión, príncipe de la audacia en la tempestad, cubriendo así su reciente fracaso.

Macron contaba –y debe seguir contando– con liderar un frente republicano contra la extrema derecha. Formar una coalición con la derecha de Los Republicanos (LR) –que no se pasaron aún a Marine Le Pen–yel Partido Socialista (PS) para reinventar un macronismo "de unidad nacional contra los extremos".

Los resultados de esta primera vuelta parecen demostrar que el presidente y quienes lo asesoran ignoraron la magnitud de la impopularidad de su política y el nivel de degradación de su imagen en la opinión pública. Tampoco recordaron lo que el mandatario alguna vez expresó con claridad: que los franceses detestan ser dirigidos y que, desde hace 40 años, el deporte nacional es odiar a sus presidentes. El socialista François Mitterrand, los conservadores Jacques Chiracy Nicolas Sarkozy, el socialista François Hollandeyahora él, tarde o temprano, fueron aborrecidos por el país.

Aver, como nunca antes, la extrema derecha se encuentra a un paso de dirigir el país. Hay una buena noticia, sin embargo: sus líderes no están tranquilos. Hasta el momento, las cifras que obtuvieron les prometen apenas una mayoría relativa en la próxima Asamblea y los especialistas afirman que las proyecciones para la segunda vuelta no les son favorables. Pero nada es seguro. Como se suele decir en Francia: después de una primera vuelta, una nueva campaña comienza para el balotaje. Habrá que versi, una vez más, como sucedió cada vez que el racismo y la xenofobia estuvieron a las puertas del poder, los franceses serán capaces de reactivar el tradicional reflejo republicanoy, ¿por qué no?, permitir en ese caso que Macron gane su atrevida partida de póker. •

# Bardella, el nuevo capitán de la ultraderecha

ARCHIVO

EL PERFIL AGENCIA AFP

Tacido en el seno de una familia de origen italiano, Jordan Bardella llevó a su partido Reunión Nacional (RN) a la victoria en Francia en las elecciones europeas y ayer en las legislativas anticipadas. Ahora ambiciona ser primer ministro.

Su mentora y líder natural de RN, Marine Le Pen, sueña con convertirse en presidenta de Francia en 2027 y formar así un "dúo ejecutivo".

El partido heredero del Frente Nacional (FN) de Jean-Marie Le Pen, conocido por sus comentarios racistas y antisemitas, se ofreció una cura de juventud con Bardella, presidente del partido desde 2022. Con éxito.

Sin abandonar su línea contra la inmigración, la inseguridad y la ecología "punitiva", la biografía de Bardella, criado por su madre en una torre de viviendas de protección social en las afueras de París, rompe con la imagen tradicional del partido.



Jordan Bardella

Siempre que viaja por Francia, especialmente a ferias agrícolas, el joven que cursó estudios de geografía en la universidad se toma cientos de fotos con sus simpatizantes durante horas.

A esto suma su cuidada imagen 

-con camisas, trajes y zapatos impolutos- y sus habilidades comunicativas, sobre todo en las redes 
sociales. En TikTok, cuenta con 1,2 
millones de seguidores, en su gran 
mayoría jóvenes.

"Capitán, mi capitán, necesitamos que nos guíes", reza la banda sonora de videos de Bardella publicados durante la campaña en esta red social.

Su mayor dificultad durante las elecciones europeas fue el debate contra el primer ministro centrista, Gabriel Attal, de 35 años, quien intentó ponerlo contra las cuerdas sobre su visión de Europa en un debate televisado.

"Yo no soy como usted, cambiando de opinión sobre todo (...), diciendo queremos salir de Europa'y luego 'al final queremos quedarnos'; 'queremos salir del euro', 'al final queremos quedarnos'", arremetió Attal.

"No estoy en contra de Europa.
Estoy en contra de la manera en
cómo Europa funciona ahora", le
respondió el ultraderechista, quien
alejó a RN de sus aliados de Alternativa por Alemania (AfD) tras una
sucesión de controversias.

Los críticos de Bardella, cuya visión económica es más liberal que lade Le Pen, lo acusan de dedicar demasiado tiempo a perfeccionar su imagen pública y poco a estudiar las cuestiones políticas importantes.

La eurodiputada de izquierda

radical Manon Aubry lo describió incluso como un "parlamentario fantasma" durante la pasada legislatura en el Parlamento Europeo (2019-2024).

Su historia empieza en el suburbio multicultural y trabajador de París, en Seine-Saint-Denis, la provincia más pobre de Francia, la que tiene más inmigrantes y la más joven. Sus padres, de origen italiano, están divorciados. Vivía con su madre en unos bloques de viviendas donde prospera el tráfico de drogas y el islamismo campa a sus anchas. Tenían dificultades para llegar a fin de mes. "Un político de la derecha nacionalista, partidaria de la ley y ordeny de las leyes más restrictivas con la inmigración" que puede decir, y dice: "Yo sé de qué hablo".

Hoy vive en el oeste acomodado de París. Y hoy se sabe que su infancia fue un vaivén entre dos clases sociales: la de su madre y la del padre, que vivía en esta parte acomodada de la región parisina, y que lo llevaba de viaje a Miami o al cumplir los 18 años le regaló un automóvil Smart. •

## Legislativas en Francia | ELIMPACTO EN EL BLOQUE

# La fragilidad de dos líderes contagia a Europa

**EL ESCENARIO** Roger Cohen THE NEW YORK TIMES

PARIS ¬ I mes pasado, parado sobre → los acantilados de Normandía junto al presidente francés, Emmanuel Macron, para conmemorar a los jóvenes que hace 80 años desembarcaron en esas costas bajo un diluvio de balas nazis, el presidente Joe Biden dijo que esos soldados "sabían más allá de toda duda que hay cosas por las que vale la pena luchar y morir".

Entre esas cosas por las que vale la pena luchar y morir, Biden destacó la libertad, la democracia, Estados Unidos y el mundo, "ayer, hoy y siempre". Fue conmovedor cuando Macron habló del "lazo de sangre" entre Francia y Estados Unidos, pero han pasado apenas unas semanas y la capacidad de ambos mandatarios para sostener la línea de defensa de esos valores parece más frágil que antes.

Estados Unidos y Francia -pilares de la alianza de la OTAN, de la defensa de la libertad de Ucrania reconstrucción de la Europa unida de posguerra- hoy enfrentan a fuerzas nacionalistas internas que podrían desbaratar esos compromisos y empujar al mundo a un territorio desconocido.

La titubeante y confusa actuación de Biden en el debate, donde tuvo problemas para contrarrestar la andanada de falsedades del expresidente Trump, desató una estampida de pánico entre los demócratas y muchos empezaron a preguntarse si debería estar en la boleta el 5 de noviembre.

La incertidumbre en Estados Unidos está en niveles desconocidos, lo mismo que en la conmocionada y perpleja Francia.

Los franceses fueron a las urnas para la primera ronda de elecciones parlamentarias convocadas por Macron para perplejidad generalizada de sus compatriotas. No tenía obligación de hacerlo, y menos en un momento en el que la ultraderechista Reunión Nacional, gran ganadora de las elecciones para el Parlamento Europeo, repitió esa performance y alcanzaría lo que parecía impensable: el control del cargo de primer ministro de Francia, y con él, la composición del ga-

"Después del evento de Norman-



Biden y Macron se saludan en una ceremonia en conmemoración del Día D

LUDOVIC MARIN/AFP

tado de Reunión Nacional fueron golpes muy duros", dice Alain Duhamel, destacado autor y analista político francés. "La decisión de Macron fue una apuesta imposible de ganar, una apuesta peligrosa que ahora parece encaminada al fracaso".

De no mediar una impactante renuncia, después de las elecciones Macron seguirá siendo presidente, y viene advirtiendo repetidamente desde hace tiempo sobre un escenario internacional que hoy parece más probable que nunca. En esencia, Macron viene diciendo que ante un Estados Unidos poco confiable, donde el regreso de Trump es plausible, era imprescindible la creación de una "Europa potencia".

En el debate, fue notable que Trump no negara que de ser elegido otra vez podría retirar a Estados Unidos de la OTAN. El mes pasado, en Dresde, Macron dijo que una "Europa más independiente, más soberana, capaz de defenderse y sobrevivir contra todas las amenazas" era más imprescindible que nunca, dado que "las prioridades de Estados Unidos a veces están en otra parte".

El problema para Macron es que hoy por hoy su capacidad para forjar una Europa de industrias inte-

contra la agresión de Rusia, y de la día, el debate sobre Biden y el resul- gradas, mayor capacidad de defen- la piedra angular y el motor de la sa y una amplia integración militar bien podría verse reducida, o incluso cancelada, si tiene que gobernar con la euroescéptica Reunión Nacional de Marine Le Pen.

Si su apuesta falla y pierde en las dos rondas electorales que terminan el 7 de julio, la figura de Macron probablemente quede disminuida, sin poder para cumplir sus audaces planes internacionales.

En una publicación anónima del domingo pasado, un grupo de 170 diplomáticos franceses advirtió en el periódico Le Monde: "Nuestros adversarios verán la victoria de la extrema derecha como un debilitamiento de Francia" y una invitación "a agredira Europa, incluso militarmente".

No mencionaron a Rusia por su nombre, pero el mensaje era más que claro. El Kremlin, que durante mucho tiempo mantuvo estrechos vínculos con la eterna candidata presidencial de la ultraderecha Marine Le Pen y su partido, ya dijo "estar siguiendo atentamente el progreso de las fuerzas de derecha".

El ascenso de Reunión Nacional a altos cargos de gobierno, algo que no está de ninguna manera garantizado, marcaría un punto de inflexión en Europa.

Junto con Alemania, Francia es

Unión Europea (UE). No es la Hungría antiinmigrante del primer ministro Viktor Orban, irritante para el proyecto europeo, pero al fin y al cabo marginal. Si Francia se vuelve contra una Europa unida, la posibilidad de un desmoronamiento generalizado de ese bloque de 27 naciones se incrementa, porque su núcleo duro comienza a disol-

verse. A eso se suma la actual debilidad interna del canciller alemán. Olaf Scholz, asediado por una economía tambaleante, una coalición fragmentada y también un partido de extrema derecha en ascenso.

Jordan Bardella, el protegido de 28 años de Le Pen, que con una victoria de Reunión Nacional probablemente se convertiría en primer ministro, se ha esforzado en señalar que no alterará los compromisos internacionales de Francia. Bardella prometió seguir apoyando a Ucrania, pero ha trazado una línea roja respecto del envío de fuerzas francesas al terreno de combate o de misiles de largo alcance capaces de alcanzar territorio ruso.

Con respecto al envío a Ucrania de fuerzas occidentales, como instructores militares, Macron ha dichoque "no debe descartarse nada". Francia ya ha entregado misiles de Traducción de Jaime Arrambide

crucero Scalp que podrían alcanzar a Rusia desde Ucrania y se esperaba el envío de más, pero esos planes ahora podrían naufragar.

A pesar de las garantías y promesas de Bardella, en el fondo Reunión Nacional es un partido nacionalista y se siente atraído por líderes autocráticos como el ruso Vladimir Putin, cuya anexión de Crimea en 2014 apoyó.

Reunión Nacional tiene la intención de que el poder concentrado en el gobierno europeo de Bruselas vuelva a las capitales nacionales, es una agrupación xenófoba que cree que los inmigrantes diluyen algo esencial del "ser francés" y está decidida a reintroducir algunos controles fronterizos en el Espacio Schengen, que incluye a los 29 países europeos que abolieron oficialmente las fronteras entre sí.

En resumen, el partido está muy lejos de todo aquello a lo que Macron le dedicó su vida política y en lo que Estados Unidos ha gastado incalculables cantidades de dinero y recursos desde la segunda posguerra: el objetivo de una Europa alejada del nacionalismo y cada vez más estrechamente unida detrás de la causa de la paz.

"No tenemos que engañarnos pensando que la Europa que conocemos no puede morir", dijo Macron en abril en La Sorbona ante ministros de gobierno, embajadores europeos y otros dignatarios. "Puede morir, y que no muera depende enteramente de las decisiones que tomemos".

Para Trump, a diferencia de Biden, la OTAN y la Unión Europea no tienen ningún valor particular. Durante su campaña de este año, dijo que alentaría a Rusia a hacer "lo que carajo quiera" con cualquier país miembro de la OTAN que no cumpla con las metas de gasto en defensa. Los países de la OTAN que ya cumplen con gastar el 2% de su PBI en defensa son cada vez más, pero la hostilidad de Trump hacia la alianza perdura.

La OTANy la Unión Europea han sido los pilares del sistema interconectado de posguerra que construyeron Estados Unidos y Europa para difundir la prosperidad y la paz. Son instituciones resilientes, pero entre la guerra en Ucrania y la creciente ola de nacionalismo en ambas orillas del Atlántico, esas son instituciones rara vez han enfrentado desafíos tan abrumadores. •

# Macron y la recurrente pesadilla del colapso del centro político

OPINION

Mariam Martínez-Bascuñán EL PAÍS

MADRID 7 rancia está dividida en tres: un bloque de izquierdas, otro de centro y otro de extrema derecha. Su futuro depende de cuánto se odien entre si. Los resultados de la ocurrencia electoral macronista sitúan al país en un récord de triangulares: hablamos de alrededor de 300 distritos donde se pasaría a la segunda vuelta con tres candidatos. Esto se hace evidente en que la formación de Marine Le Pen podría aspirar a la mayoría absoluta o no, dependiendo de la capacidad del resto para dejar de odiarse hacien-

do causa común con la oposición en apoyo a candidatos democráticos. La retirada de los aspirantes en tercera posición con consignas claras desde sus principales liderazgos sería fundamental. Parece que la izquierda va en esa línea, pero la derecha no tanto.

Hablemos claro: el acceso de la extrema derecha al poder constifrentan los países occidentales. Y Republicanos. hoy las democracias se destripan, se quiebran, se vacían de contenido Recuerdos por la senda electoral. No hacen falta generales o soldados asaltando palacios presidenciales. Y, sin embargo, no estamos asistiendo a una revuelta del pueblo contra la democracia: son las elites políticas las que parecen estar abandonándola. Lo

dice uno de los grandes teóricos del populismo, Jan-Werner Müller, que denuncia también el oportunismo de los partidos de centroderecha por copiar o incluso colaborar con la ultraderecha, como hemos visto durante esta acelerada, loca y comprimida campaña –otro efecto colateral de la ocurrencia de Macroncon el inefable episodio de Eric Ciottuye el mayor peligro al que se en- ti, el presidente del partido de Los

Pero con todo, el ejemplo más flagrante de desbarre de la elite política liberal en Francia ha sido la huida hacia adelante de Macron desde unas coordenadas que recuerdan demasiado a las del Brexit, Locontaba el editorialista de Le Monde Phi-

lippe Bernard: "Cameron y Macron son el resultado de la arrogancia de unos líderes lo suficientemente cínicos como para poner en juego el futuro de su país". Las democracias liberales se están erosionando por el ensimismamiento de su clase dirigente. La obcecación de Biden y el cierre de filas de los demócratas es otro ejemplo (ver página 5).

Perovolvamosa Francia. Macron no solo no ha conseguido frenar el avance de la ultraderecha, como se propuso al comenzar su primer mandato presidencial. Con una retórica en campaña que roza la violencia verbal, ha declarado incluso tener miedo de una guerra civil en Francia en caso de que gane el partido de Le Pen y el Nuevo Frente Popular. No solo no ha reconstituido el

equilibrio de fuerzas políticas desde su preciado centro, sino que lo ha dinamitado.

Si la ultraderecha no consigue mayoría absoluta, no gobernará, según ha declarado el delfín de Le Pen, Jordan Bardella.

¿Qué pasará entonces? Porque es posible que cualquier otra opción pueda conducir al bloqueo o a una situación de caos que igualmente pondrá la alfombra roja a la victoria presidencial en 2027 al partido de Le Pen, que será visto como la única y verdadera oposición y, por tanto, la alternativa. Al final va a ser cierto que hoy Francia empieza a tomar el camino opuesto a los valores de la revolución. Por supuesto, el responsable de esto tiene un nombre: Emmanuel Macron. © El País, SL

LA NACION | LUNES 1º DE JULIO DE 2024 EL MUNDO 5

# Biden se apoya en la familia y su equipo despliega una ofensiva para sostenerlo

CAMPAÑA. Se recluyó en Camp David junto con la primera dama; un memorándum demócrata advierte que su retirada hundiría al partido en "semanas de caos"

Rafael Mathus Ruiz

CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.- La campaña del presidente Joe Biden desplegó una descomunal ofensiva durante el fin de semana para asfixiar la presión contra el mandatario para que se baje de la contienda presidencial, blindar su candidatura y contener las ansiedades de los demócratas, temerosos como nunca de que su desastrosa actuación en el debate contra Donald Trump-queamplificó las dudas por su vejez-haya sepultado sus chances de ser reelegido.

La contraofensiva del equipo de Biden incluyó discursos del propio Biden y su mujer, Jill, en los que dejaronen claroque siguen en la carrera, pero también una bateria de mails y llamados a legisladores, grandes donantes, activistas y periodistas para defender la candidatura, que quedó en duda como nunca por la devastadora repercusión que dejó el duelo con Trump. Además, varias figuras desfilaron por los programas políticos dominicales en los canales de cable para respaldar al presidente.

"La brigada de los que mojan la cama está pidiendo que Joe Biden 'abandone'. Esa es la mejor manera posible para que Donald Trump gane y nosotros perdamos", escribió el subdirector de campaña de Biden, Rob Flaherty, en un correo electrónico enviado a los seguidores de Bi-

"En primer lugar: Joe Biden va a ser el candidato demócrata, punto. Fin de la historia. Los votantes votaron. Ganó abrumadoramente", añadió Flaherty. "Y si se retirara, conduciría a semanas de caos, peleas internas por alimentos y un grupo de candidatos que cojearían en una pelea brutal en la convención, todo mientras Trump tiene tiempo para hablar con los votantes sin oposición", advirtió.

Jen O'Malley Dillon, presidenta de la campaña, difundió un extenso memo a la prensa anteanoche en el que desplegó una batería de reaccionesal debate-encuestas de opinión, entrevistas convotantes, mediciones internasyexternas, focus groups y recaudación de fondos- para ofrecer una conclusión: el choque de los candidatos "no hizo nada para cambiar la percepción del pueblo estadounidense", los seguidores de Biden "están más entusiasmados que nunca" y Trump "solo les recordó a los votantes por qué lo despidieron hace cuatro años y no lograron expandir su atractivo más allá de su base".

O'Malley Dillon remarcó además que la recaudación de fondos aumentó tras el debate: la campaña recaudó más de US\$27 millones entre el día del debate y el viernes por la noche, y en la noche del debate se batieron "tres horas récord para la recaudación de fondos, incluida la hora posterior al debate, que fue la mejor hora de recaudación de fondos desde su lanzamiento".

"En pocas palabras: nuestro equipo sabe un par de cosas sobre cómo bajar la cabeza y trabajar para ganar carreras difíciles. Esta será una elección muy reñida. Siempre iba a ser así", cerró la presidenta de la campaña oficial. "Se ganará abriéndose pasoy hablando con los votantes todos los días, exponiéndoles lo mucho que hay en juego y quién lucha por ellos. Eso es lo que nuestra campaña ha estado planeando. Es el trabajo incesante que estamos haciendo sobre el terreno para difundir nuestro mensaje ganador lo que nos hace confiar en que el presidente Biden ganará esta carrera y derrotará a Trump", concluyó.

#### Cumbre y fotos en Camp David

La campaña también trabajó puertas adentro. Una llamada semanal el viernes con todo el personal conducida por otro subdirector, Quentin Fulks, buscó levantar los ánimos cuando todavía estaba fresco en la memoria el penoso desempeño de Biden en el debate, que puso a su equipo en "modo crisis", dejó su candidatura en duda y desató una ola de pánico en el Partido Demócrata, atónito y azorado por la imagen que dejó el mandatario desde el atril en los estudios de CNN en Atlanta.

"Nada cambió fundamentalmente sobre esta elección anoche", dijo Quentin Fulks, según una grabación de la llamada revelada por The New York Times. "Nosvan a dar una trompada. Vamos a devolver el golpe. Nos levantaremos cuando nos golpeen", arengó.

Biden, la primera dama Jill y el resto de su familia se reunieron en Camp David ayer para una sesión de fotos familiar con Annie Leibovitz, quien en el pasado les sacó fotos a los Clinton y los Obama. La Casa Blanca había anunciado el viaje a la residencia de Camp David antes del debate, pero, de todos modos, dio pie a especulaciones sobre un probable cónclave familiar para evaluar el futuro de la campaña. Antes de anunciar que iría por su reelección, Biden dijo que la decisión dependía no solo de él, sino también de su familia. El Times informó que su familia le pidió que siguiera en la pelea.

Varias figuras demócratas coparon ayer los canales de televisión para respaldar al presidente y poner otra puntada al trabajo de contención que se vio durante todo el fin de semana.

"No se trata de desempeño en términos de debate. Se trata del desempeño en una presidencia", dijo Nancy Pelosi, quien, a diferencia de Biden, dejó la presidencia de la Cámara de Representantes, aunque todavía ocupa su banca. "Y quiero que sepan que el hecho es que la reacción a las mentiras de Donald Trump es algo en lo que tal vez la televisión no se estécentrando, pero la gente sí", apuntó Pelosi, sugiriendo que la lectura de los votantes difiere sustancialmente de la de los medios y los analistas. •



Biden y su esposa, Jill, bajan del Air Force One para dirigirse a Camp David

# El debate se planeó por meses, pero en minutos todo colapsó

**EL ESCENARIO** 

Tyler Pager

THE WASHINGTON POST

CAMP DAVID os preparativos del presidente Joe Biden para el debate sa-

De todas maneras, en esas sesiones Biden hablaba entrecortadamente, y a veces confundía los datos y las cifras. También se tropezaba con las palabras y se iba por las ramas. Sus colaboradores sabían que los preparativos no lograrían solucionar su tartamudeo ni hacer que pareciera más joven.

Pero cuando Biden se subió al helicóptero para dejar el rústico retiro presidencial de Camp David para dirigirse a Atlanta, sus colaboradores trataron de tranquilizar a sus inquietos aliados. El presidente, dijeron, estaba preparado y su desempeño sería bueno. De hecho, algunos incluso dijeron que el debate sería aburrido.

El relato de estos hechos se basa en conversaciones con ocho involucrados o al tanto de los preparativos de Biden para el debate, que hablaron bajo anonimato para describir esas reuniones privadas. El equipo de campaña de Biden no quiso hacer comentarios para esta

El presidente se autosecuestró durante una semana entera en Camp David con más de una docena de colaboradores para prepararse para el debate del jueves pasado con el expresidente Donald Trump. Ensayó respuestas, se reunió con asesores políticos y participó de simulacros de debate, en los que su abogado personal, Bob Bauer, interpretó el rol de Trump.

Por eso quienes lo prepararon se quedaron tan pasmados con su desempeño, y muchos hasta sintieron que nunca lo habían visto desmoronarse tan dramáticamente. Al fin y al cabo, Biden era un veterano de infinidad de debates, como senador, como precandidato presidencial y como candidato a la presidencia. Y siguen sin entender por qué respondió a la pregunta sobre su edad de manera tan diferente a lo que habían ensayado a la perfección durante toda una semana.

Y el presidente no solo se tropezó con las palabras: hasta parecía

perder el foco y muchas veces ser incapaz de terminar la frase. Tenía una voz áspera y apenas audible, y cuando el debate terminó, incluso pareció que la primera dama, Jill Biden, tuvo que ayudarlo a bajar del escenario.

Su pobre actuación sacudió como una onda expansiva al Partido Demócrata, y algunos destacados correligionarios incluso lo llamaron para instarlo a dar un paso al costado. En las 48 horas posteriores al debate, desde el equipo de Biden buscaron tranquilizar a sus seguidores y aportantes de campaña, dijeron que el debate había sido "apenas una mala noche" y juraron que el presidente seguiría en carrera. Biden, dijeron, seria juzgado por sus tres años y medio en el cargo, y no por 90 minutos sobre el escenario.

Pero con un segundo debate programado para septiembre-un vocero de la campaña dijo que el presidente no se bajaría-, sus asesores y aliados están analizando la preparación del presidente para el debate del jueves para determinar si pasaron por alto alguna señal de lo que terminó ocurriendo en el estudio de CNN en Atlanta.

A lo largo de los años, los asistentes de Biden fueron desarrollando una fórmula para prepararlo para los debates, un proceso supervisado por Ron Klain, su primer jefe de gabinete en la Casa Blanca y gurú de los debates de los candidatos demócratas desde hace mucho tiempo.

Al principio del proceso de preparación, Biden suele reunirse con Klain en privado o con un pequeño grupo de asistentes para ensayar las respuestas, y a veces escribe sus respuestas favoritas en tarjetas a manera de ayudamemoria.

Los asistentes especializados en áreas temáticas específicas, como la seguridad nacional o la economía, se suman cuando llega el momento de las sesiones centradas en esos temas.

Al final del proceso, Biden participa de simulacros de debate, diseñados para imitar lo más fielmente posible el evento real.

de varios de esos simulacros, que se realizaron en un microcine y en un hangar de aviones montado como el estudio de CNN. Esos debates simulados se llevaron a cabo en distintos momentos del día, incluso por la noche, cuando Biden a veces parece flaquear y cuando se iba a realizar el debate, señalan los funcionarios.

Algunos funcionarios especulan que tras días de largas sesiones de preparación Biden estaba demasiado preparado y quedó entrampado en su propia cabeza. Otros lamentaron que de los preparativos participaran tantos asistentes y señalan que la Casa Blanca distribuyó una lista de 18 funcionarios que acompañaron al presidente a Camp David, y que ni siquiera incluía a todos los involucrados.

No todas esas personas estaban en la sala con Biden en todo momento, dicen los funcionarios, pero igualmente señalan que en esos casos se corre el riesgo de que haya demasiadas opiniones, que pueden resultar contradictorias y confusas.

Cuando comenzó el debate del jueves, los principales asesores de Biden, reunidos en una sala de espera de los estudios de CNN en Atlanta, advirtieron de inmediato que el presidente había tenido un arranque difícil, que tropezaba cuando debía responder sobre la economía y que había concluido sus comentarios sobre la deuda interna nacional con un grave fallido: "Finalmente vencimos a Medicare". Trump no dejó pasar el error.

Hacía meses que los asesores y aliados de Biden dudaban de si debía participar de los tradicionales debates presidenciales. Algunos sostenían enérgicamente que no debía participar: temían que no estuviera a la altura de la tarea y que con sus gritos y fanfarronadas Trump terminara dominando el encuentro.

Otros pensaban que esquivar el debate era enviar una señal de debilidad, y anticipaban que tendría un buen desempeño, señalando la contundencia de su discurso sobre el Estado de la Unión, cuando mantuvo un cruce con legisladores republicanos que lo abuchearon.

Los asesores de Biden traza-En Camp David, Biden participó ron la estrategia del debate durante meses. Después, todo se desmoronó.

Traducción de Jaime Arrambide

6 | EL MUNDO





Yamandú Orsi, el candidato del Frente Amplio, y el oficialista Álvaro Delgado

#### AF

# El oficialista Delgado y el delfín de Mujica, favoritos para suceder a Lacalle Pou

PRIMARIAS. El exjefe de Gabinete del presidente y Yamandú Orsi se imponían en las internas del Partido Nacional y del Frente Amplio

Nelson Fernández

CORRESPONSAL EN URUGUAY

MONTEVIDEO.— El exjefe de Gabinete de Luis Lacalle Pou por el Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado; el exjefe de gobierno del departamento de Canelones por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, y un joven abogado penalista por el Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda, ganaron ayer las elecciones internas de sus partidos políticos y quedaron como candidatos presidenciales para las votaciones del 27 de octubre.

La primeras proyecciones con el 33% de mesas escrutadas les daban a Orsi 61,4% de los votos; a Carolina Cosse, 35,6%, y a Andrés Lima, el 2,6%. En el PN, Delgado alcanzaba el 76,1% de los apoyos, frente al 18,8% de Laura Raffo y el 4,5% de Jorge Gandini. En el PC, Ojeda llegaba al 39,5% y los otros precandidatos, con tendencia al 20% (Tabaré Viera, Gabriel Gurméndez y Robert Silva).

Las elecciones internas de 2024 representaron el menor porcentaje de participación electoral de la historia de Uruguay, tras conocerse que aquellos que concurrieron a expresarse en las urnas este domingo no alcanzaron el 36% del padrón habilitado para votar.

Orsi, impulsado por el expresidente José "Pepe" Mujica, fue el candidato más votado del día y según las encuestas es el que tiene mayor simpatía popular entre los candidatos y el que cuenta con mayor intención de voto para ser el próximo presidente.

Además de elegir al candidato presidencial único por cada lema, los uruguayos también votaron autoridades, convención nacional y convenciones departamentales de cada partido.

El Frente Amplio, que gobernó tres períodos a partir de 2005 y que sufrió una dura derrota en 2019, festejó anoche por haber logrado un aumento significativo de la votación en internas, que fue interpretado como un impulso para ganar en las legislativas y presidenciales de octubre y el posible balotaje de noviembre, para volver al poder.

"Hay que redoblar el compromiso con esta forma de elegir y de resolver quién gobierna. Yo arranqué mi vida cívica con la salida democrática. Que nunca se apague esa llama", dijo Orsi el día en que el Frente Amplio lo eligió como su candidato presidencial para una elección histórica.

Hasta 1999, cuando se hizo la primera de estas elecciones, los partidos se presentaban con varios candidatos presidenciales y era elegido el más votado del lema más votado (lo que se conocía como "ley de lemas").

Además de Orsi, Delgado y Ojeda, otros candidatos comenzaron la campaña hacia octubre. El Partido Independiente no tuvo competencia interna y presenta al exministro de Trabajo Pablo Mieres como candidato presidencial, al igual que el lema de derecha, Cabildo Abierto, con el senador y general retirado Guido Manini Ríos.

Otros partidos chicos sortearon el requisito constitucional y competirán por bancas en Diputados.

Delgado expresó satisfacción con la campaña proselitista. "Dimos cuatro vueltas al país en una campaña limpia, de propuestas".

Mieres dijo que Uruguay presenta una "estabilidad institucional envidiable" en el contexto internacional y que eso se da por un buen funcionamiento de los partidos políticos. El socio de la coalición que lidera Lacalle Pou relativizó la baja de la participación electoral, por "menos entusiasmo", y dijo: "Capaz que la gente esperaba más carne en el asador", en alusión al tono de la campaña.

Delgado habló del día después de las internas: "Para octubre tenemos que hacer una campaña limpia, sin importar lo peor de otros países". Asumió el compromiso de hacer una "campaña firme y de propuestas"

"Que la gente compare la gestión, lo que hizo cada uno" al momento de votar, comentó.

Ojeda, del Partido Colorado, comentó que en esta elección "se juega la continuidad de la coalición de gobierno" y que esa es la disyuntiva para las presidenciales y legislativas de octubre: "Continuidad o cambio".

"Las chances de la continuidad de la coalición hoy están en manos del Partido Colorado", agregó Ojeda.

El candidato presidencial de Cabildo Abierto, partido de derecha, dijo que tratará de poner en agenda de debate los temas de consumo de drogas y de tasas de interés por préstamos personales: "Lo bueno es que a partir de mañana van a estar los que van a correr la carrera a octubre para comparar los temas que verdaderamente le importan a la gente". Y destacó "la familia y la ideología de género; espero que todos esos temas estén ahora que se conocerán los candidatos".

La jefa de gobierno de Montevideo, Cosse, unió la votación al aniversario del golpe de Estado de 1973: "Es un día muy importante para la democracia, a unos días del aniversario del golpe de Estado". Y reivindicó la condición de mujer, con el argumento de que el país se debía tener una presidenta.

El resultado de las internas muestra que para el período 2025-2030 Uruguay tendrá otra vez un hombre en el poder. Lacalle Pou dijo al votar que él no era protagonista. "Yo paso a segunda fila; los protagonistas son los que aspiran a la presidencia", dijo, en referencia a los precandidatos de todos los partidos. Y agregó que "la decisión ciudadana hay que tomarla con mucha humildad y responsabilidad". •

# Milei repudió la "falsa denuncia" de Bolivia sobre el golpe militar

crisis. Fue luego de que Evo Morales dijera que fue un engaño de Arce "al mundo entero" y que se debía pedir disculpas

El expresidente boliviano Evo Morales acusó ayer al presidente Luis Arce de engañar al pueblo boliviano y de haberle mentido "al mundo entero" al orquestar un "autogolpe". Sin citar las declaraciones de Morales, las dudas en torno a los movimientos militares de la semana pasada en La Paz tuvieron una rápida reacción del gobierno de Javier Milei, que repudió la "falsa denuncia de golpe" y lanzó fuertes críticas al oficialismo boliviano.

En un comunicado oficial, el gobierno de Milei sostiene que "gracias a los reportes de inteligencia" la Casa Rosada "mantuvo la calma y la serenidad frente a los hechos denunciados". "El relato difundido era poco creíble y los argumentos noencajaban con el contexto sociopolítico del país latinoamericano", indicaron en un comunicado, en referencia a las demoras que mostró Milei la semana pasada para repudiar el supuesto golpe.

Aquella primera reacción del gobierno de Milei había generado un fuerte debate interno. Un sector quería repudiar rápidamente el "golpe", mientras otro dudaban de la intentona contra Arce.

Anoche, la línea dominante del comunicado argentino la marcó el sector más distante al gobierno de Bolivia. "El partido político gobernante controla el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas", dice el comunicado, y expresa: "Hace tiempo que la democracia boliviana está en peligro. No por un golpe militar, sino porque históricamente los gobiernos socialistas derivan en dictaduras. Sobran ejemplos: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte".

"En este momento, Bolivia tiene más de 200 presos políticos, incluida la expresidente interina Jeanine Áñez Chávez y el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho Vaca", agregó anoche el gobierno de Milei, en una crítica directa a la gestión de Arce.

Y, por último, concluye que la Argentina "espera que prevalezca la democracia que hace años está siendo atacada en el Estado Plurinacional de Bolivia, e insta a las fuerzas políticas de ese país a garantizar el Estado de Derecho en su territorio". La polémica en torno a la inten-

La polemica en torno a la intentona militar contra Arce escaló ayer con las declaraciones de Evo Morales, que está enfrentado internamente al presidente de Bolivia.

"Lucho (Luis Arce) faltó el respeto a la verdad, nos engañó, mintió, no solo al pueblo boliviano, sino al mundo entero", indicó el exgobernante (2006-2019) en su programa dominical difundido por la radio Kausachun Coca, y escribió en su cuenta de X. "Es lamentable que se use un tema tan sensible como la denuncia de un golpe".

"Frente a esa realidad, debo pedir disculpas a la comunidad internacional por la alarma generada y agradecer por su solidaridad con nuestro país. Es importante que una investigación completa e independiente demuestre la verdad de este hecho", agregó.

Morales estuvo inicialmente entre las voces más poderosas del país andino que dijeron que aproximadamente 200 miembros del Ejército habían intentado un "golpe de Estado", aunque horas después voces del MAS y de su entorno comenzaron a denunciar un autogolpe orquestado por el sector de Arce.

Pero ayer Morales se sumó a otros que creen que el propio Arce orquestó un "autogolpe" para ganarse la simpatía de los bolivianos en un momento en que su popularidad es extremadamente baja.

La movilización de los militares el miércoles sumió al país en el caos político por varias horas, hasta que la cúpula militar fue destituida y reemplazada por nuevos mandos nombrados por el mandatario boliviano.

El sábado, el general Juan José Zúñiga, el exjefe militar que encabezó el fallido intento de golpe de Estado, dijo que "en algún momento se sabrá la verdad" sobre esos hechos cuando era trasladado a un penal de alta seguridad en las afueras de La Paz. En total la policía detuvo a 21 personas en relación con esos acontecimientos.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, cuestionóa Morales y lo acusó de "pretender distorsionar la historia". •

Agencias AP y AFP



El expresidente Evo Morales apuntó contra Arce

ARCHIVO

EL MUNDO | 7 LA NACION | LUNES 1º DE JULIO DE 2024



ILIA YEFIMOVICH/DPA

## Violenta protesta de ultraortodoxos en Jerusalén

TEL AVIV (AP).- Miles de hombres judíos ultraortodoxos se enfrentaron ayera la policía israelí en el centro de Jerusalén durante una protesta contra una orden de la Corte Suprema de que empiecen a alistarse para el servicio militar. La protesta contra la orden del máxi-

mo tribunal se concentró en un barrio ultraortodoxo, pero al anochecer la multitud se dirigió hacia el centro de Jerusalén y se tornó violenta. Para dispersar a la multitud la policía utilizó cañones de agua maloliente y policías montados a caballo. •

# Los tanques israelíes avanzan en Gaza y Rafah, y recrudecen los combates

SIN TREGUA. Se produjeron múltiples bombardeos durante el fin de semana; 43 personas murieron debido a la ofensiva de Tel Aviv

RAFAH.- El Ejército israelí siguió avanzando ayer en el barrio de Shejaia, en el norte de la Franja de Gaza, mientras concentraba sus operaciones contra el movimiento islamista Hamas en la Ciudad de Gaza y en Rafah, en donde las tropas libran una "dura batalla", según declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

La guerra no da tregua en Medio Oriente y provoca tensiones en la región, con temores de que la conflagración se propague al Líbano, donde se producen intercambios de disparos casi diarios entre el Ejército israelí y el movimiento libanés Hezbollah.

Durante la jornada de ayer, se reportaron bombardeos en la Ciudad de Gaza, en el norte, así como en Khan Younisy Rafah, en la frontera con Egipto, en el sur del asediado territorio palestino, gobernado por Hamas desde 2007. En las últimas 24 horas, 43 personas murieron en Gaza debido a la ofensiva israelí. informó el Ministerio de Salud del gobierno de Hamas.

Siham Al Shawa, una residente de 50 años, afirmó que "la gente está atrapada en sus casas en Shejaia. Es difícil salir del barrio bajo los bombardeos". "Nuestra vida es un infierno", agregó.

El Ejército israelí instó el jueves a los habitantes de esa zona a evacuar, lo que provocó la huida de "decenas demiles de civiles", según la agencia de Defensa Civil de Gaza.

"Nuestras fuerzas están operando en Rafah, en Shejaia, en todas partes de la Franja de Gaza. Decenas de terroristas están siendo eliminados cada día. Se trata de una dura batalla que se libra sobre el terreno, a veces en combate cuerpo a cuerpo y también bajo tierra", declaró Netanyahu.

"Estamos comprometidos a luchar hasta lograr todos nuestros objetivos: eliminara Hamas, devolver a todos nuestros rehenes, garantizar que Gaza nunca vuelva a constituir una amenaza para Israel y que nuestros residentes puedan volver seguros a sus hogares en el sur y el norte", añadió el premier.

Los tanques israelíes, que volvieron a entrar en Shejaia hace cuatro días, dispararon proyectiles contra varias casas, dejando a las familias atrapadas en su interior y sin poder salir, dijeron los residentes.

El Ejército israelí dijo que las fuerzas que operaban en Shejaia habían matado el día anterior a varios palestinos armados. Las fuerzas israelíes localizaron infraestructura militar dentro de una escuela de las Naciones Unidas y descubrieron docenas de armas y "valiosos documentos de inteligencia", informaron también los militares. El sábado, el Ejército anunció la muerte de dos soldados israelies en el norte de Gaza.

En otra incursión en Shejaia, las fuerzas localizaron una "sala deguerraterrorista" en una clínica, dijeron los militares, que volvieron a acusar a Hamas de "incrustarse en estructuras civiles con fines terroristas". El grupo palestino niega que utilice emplazamientos como escuelas y hospitales con fines militares.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) calcula que entre 60.000 y 80.000 personas huyeron del este y el nordeste de la Ciudad de Gaza desde el jueves. La población sufreescasez de comida, agua, combustible y medicamentos por el cerco impuesto por Israel casi desde el inicio del conflicto.

De los 36 hospitales que hay en la Franja de Gaza, 32 han sufrido daños y 20 están fuera de servicio, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las condiciones de vida en Gaza, donde la ayuda humanitaria llega con cuentagotas, son "desastrosas", denunció Louise Wateridge, de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (Unrwa). "Solo quedan escombros", afirmó Wateridge.

El conflicto se desencadenó el 7 de octubre, cuando milicianos islamistas mataron a 1195 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251 en el sur de Israel. El Ejército israelí estima que 116 personas permanecen cautivas en Gaza, 42 de las cuales habrían muerto.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva que ya ha dejado al menos 37.877 muertos, también civiles en su mayoría, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamas.

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo de tregua con Israel, que incluya la liberación de rehenes, no registraron ningún avance, indicó anteayer Osama Hamdan, un alto mando de Hamas que reside en Beirut, la capital libanesa.

El movimiento islamista recibió la última propuesta de cese del fuego presentada por Estados Unidos, pero esta no incluía "nada nuevo", afirmó.

Un plan expuesto por el presidente estadounidense, Joe Biden, que lo presentó como una propuesta de Israel, quedó en papel mojado ante las exigencias irreconciliables de ambas partes.

Hamdan calificó la propuesta como una "pérdida de tiempo" destinada a darle a Israel "más tiempo" para ejecutar "un genocidio".

Netanyahu replicó ayer que "Hamas es el único obstáculo para la liberación" de los rehenes.

El primer ministro israelí quiere seguir la guerra hasta la "aniquilación" de Hamas y la liberación de todos los cautivos. El movimiento islamista palestino exige un cese del fuego permanente y la retirada de las tropas israelíes de Gaza.

Desde el inicio de la guerra en Gaza, la violencia se intensificó en Cisjordania y ayer la organización palestina Jihad Islámica informó que uno de sus combatientes murió en un bombardeo israelí cerca de Tulkarem.

Agencias AFP Y Reuters

# Rusia lanzó ataques contra las dos mayores ciudades de Ucrania

**GUERRA**. Fragmentos de misiles cayeron en Kiev y una persona murió en Kharkov, donde una bomba teledirigida incendió un depósito

KIEV.-Las fuerzas rusas atacaron ayer las dos mayores ciudades de Ucrania, con fragmentos de misiles que alcanzaron un edificio de departamentos de los suburbios de Kiev y una bomba teledirigida que mató a una persona en Kharkov.

Más de 28 meses después de que se inició la invasión rusa de Ucrania, las fuerzas del Kremlin mantienen ataques regulares contra las ciudades ucranianas, así como contra sus infraestructuras energéticas.

También, un video grabado con un dron de las fuerzas militares de Ucrania que fue publicado ayer mostró lo que parecen ser cadáveres en un área civil en la asediada localidad oriental de Toretsk, que fue bombardeada por Rusia en los últimos días.

netsk, devastada por la guerra, han provocado un aumento de los esfuerzos de evacuación por parte de los servicios de rescate ucranianos. Autoridades locales dijeron que también se han utilizado potentes bombas planeadoras rusas en la ciudad, el último punto álgido del frente oriental, ya que los ataques rusos siguen poniendo a la defensiva a las unidades ucranianas de primera lí-

Las bombas planeadoras son bombas pesadas de la era soviética equipadas con sistemas de guiado de precisión y lanzadas desde aviones que vuelan fuera del alcance de las defensas aéreas. Las bombas pesan más de una tonelada y hacen añicos los objetivos, dejando un enorme cráter

El presidente Volodimir Zelensky dijo en un mensaje en Telegram que Rusia había utilizado más de 800 bombas guiadas contra objetivos ucranianos en la última semana. En su discurso nocturno por video, Zelensky volvió a pedir a sus aliados mejores sistemas de armamento.

"Cuanto antes nos ayude el mundo a hacer frente a los aviones de combate rusos que lanzan estas bombas, antes podremos atacar-con razón-la infraestructura militar rusa... y más cerca estaremos de la paz", afirmó.

## Menor frecuencia

Los ataques a Kiev son menos frecuentes que a otras ciudades, aunque la capital había sufrido

una seguidilla de agresiones en marzo.

Kharkov, en cambio, ha sido objeto de ataques regulares, pero los analistas militares afirman que la frecuencia de estos ha disminuido desde que Estados Unidos autorizó a Ucrania el uso de sus armas contra determinados objetivos rusos.

En el suburbio de Obolon, en Kiev, la administración militar local dijo que la caída de fragmentos de un misil ruso provocó un incendio y dañó los balcones de un edificio de departamentos de 14 plantas.

Los servicios de emergencia, a través de la aplicación de mensajería Telegram, informaron que cinco mujeres residentes habían sido tratadas por estrés, y el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko-famo-Los ataques en la región de Do- so excampeón de boxeo de los pesos pesados-, dijo que diez residentes habían sido evacuados.

Los servicios de emergencia publicaron en internet una foto en la que se veían al menos cuatro balcones ennegrecidos.

El jefe de la administración militar de la región de Kiev dijo que también habían caído fragmentos de misiles en las afueras de la capital, causando heridos y daños, aunque no dio más detalles.

Las fuerzas rusas no pudieron avanzar sobre Kiev en las primeras semanas de la invasión de febrero de 2022 y fueron redesplegadas a lo largo de la línea del frente de 1000 km en el este.

En Kharkov, que nunca cayó en manos rusas en las primeras fases de la guerra, una bomba guiada provocó un incendio y mató ayer a un conductor de un servicio de reparto frente a un depósito.

Según un comunicado de Nova Poshta, la empresa privada de correos y mensajería que gestiona el centro, el ataque incendió al menos siete camiones de reparto y causó daños en al menos otros tres y en el propio almacén, además de cobrarse la vida del conductor.

El gobernador regional, Oleh Synehubov, dijo que nueve personas habían resultado heridas, entre ellas un bebé de 8 meses. Imágenes publicadas en internet mostraban el depósito y los camiones que se encontraban afuera gravemente dañados. •

Agencias Reuters y AP

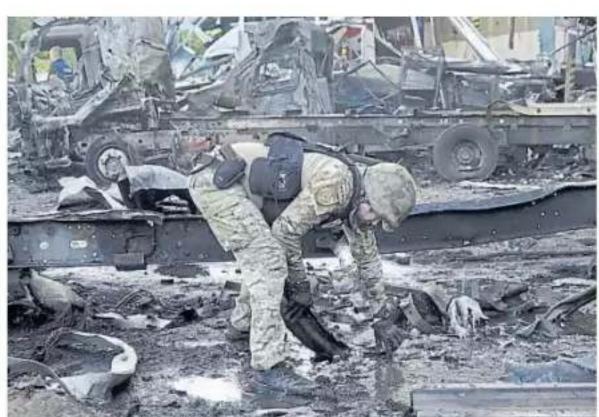

Un soldado junta evidencia en Kharkov tras el ataque

# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar



"La idea es tomarle juramento a Federico Sturzenegger la semana que viene. Se va a dedicar a la desregulación y a hacer una economía más libre"

"Ni es cierto lo que dice el fracasado de López Murphy ni lo que dice el resentido fracasado de Melconian. Son parte de la decadencia argentina"

## La relación con el mundo | CONFLICTO EN LA REGIÓN

# Enojado con Lula, Milei decidió no ir a la cumbre presidencial del Mercosur

Iban a encontrarse el lunes próximo en la primera reunión de jefes de Estado del mercado común durante de su mandato; hay gestiones diplomáticas para revertir la negativa

Jaime Rosemberg LA NACION

Luego de que sus voceros confirmaran una y otra vez, en público y en privado, su asistencia, el presidente Javier Milei decidió ayer no participar de la cumbre de presidentes del Mercosur, la primera de su mandato, a llevarse a cabo en Asunción del Paraguay, el próximo lunes 8.

Distintas fuentes oficiales confirmaron a LA NACION que Milei decidió no estar en Asunción. Irá la canciller Diana Mondino, que un día antes, según el cronograma, tiene previsto reunirse con sus pares de Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Los recientes cruces con el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien afirmó que debería recibir de su par argentino una disculpa por decir "bobadas" sobre él, fueron fundamentales en la decisión, afirmaron las fuentes oficiales. Milei, que dejó en claro que no pediría disculpas por "decir la verdad" (llamó corrupto y comunista a Lula), decidió no concurrir.

Desde la diplomacia nacional no daban por cerrada del todo la decisión y descontaban que Mondino intentará convencer al Presidente sobre la conveniencia de vista. participar.

"Pero está muy complicado", reconocieron las fuentes.

Además de la disputa retórica, Lula y Milei están inmersos en un conflicto que, por ahora, no tiene solución a la vista.

El 8 de enero de 2023, un grupo invadió el Palacio de Planalto vivando a Jair Bolsonaro y clamando contra un supuesto "fraude" en las elecciones que le permitieron a Lula un regreso al poder, luego de varios centenares de días en la cárcel y una carrera política que parecía terminada.

La situación de los más de cien bolsonaristas participantes de esas tomas violentas de edificios. que según se cree se fugaron hacia la Argentina, sigue agrietando el ya de por si complicado vinculo personal entre Lula y el presidente Javier Milei

Se trata de un vínculo personal que, a contramano de la cordialidad que se refleja en encuentros a nivel de cancilleres, volvió esta semana a tensarse con nuevas declaraciones, de uno y otro lado de la frontera, cargadas de enojo, con



El presidente Javier Milei decidió no concurrir a la cumbre de presidentes

algún insulto apenas encubierto, sin chance de reconciliación a la

Diez días atrás, la Cancillería envió a Itamaraty un listado de sesenta participantes de la toma de edificios que están en el país, varios de los cuales ya habrían solicitado asilo en la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), que depende hoy de la Jefatura de Gabinete.

Esa información -confidencial según contestan desde ambas cancillerías-recorrerá un camino que irá desde el Supremo Tribunal al Ministerio de Justicia y otra vez hacia Itamaraty, desde donde saldrán los pedidos de extradición.

Ni Lula ni Milei parecen dispuestos a escalar demasiado el conflicto, aunque el modo de resolverlo definirá, en buena medida, cómo sigue el vinculo a futuro.

"A la Argentina no le interesa que cientos o miles de brasileños se queden a vivir aquí, no quieren ese problema", aseguran fuentes de la diplomacia del gigante sudamericano.

En Itamaraty, y también en el Planalto, ven con buenos ojos las sucesivas declaraciones del portavoz Manuel Adorni, quien afirmó en repetidas ocasiones que el Go-

bierno "respetará la ley" y no protegerá a nadie, a pesar de la evidente y sostenida sintonía del Presidente con los Bolsonaro, Jair y su hijo Eduardo.

La satisfacción trocaría en enojo del lado brasileño si la Argentina, efectivamente, concediera estatus de refugiados a varios de los prófugos.

"Allí comenzaría a aparecer un problema mayor", comentaron fuentes diplomáticas de Brasil, sin querer ahondar en el tema, pero con atención en las novedades que puedan surgir.

## Disenso

Cuando parecía que el vínculo entraba en una etapa de frialdad a nivel de presidentes y progreso en todos los demás ámbitos (voto argentino por Brasil en Interpol, ayuda de Brasil en la provisión de gas), Lula volvió a mostrar que su enojo con Milei por acusarlo de "corrupto" y "comunista" durante la campaña electoral no es cosa del pasado.

"No hablé con el presidente de la Argentina porque creo que tiene que pedir disculpas a Brasil y a mí. Dijo muchas tonterías", enfatizó Lula en una entrevista televisiva.

Consultado por LA NACION minutos después durante su conferencia de prensa, Adorni fue cauto, aunque dejó en claro que Milei no pediría disculpas, al afirmar que "el Presidente no ha hecho nada de lo que tenga que arrepentirse".

RICARDO PRISTUPLUK

Y así ocurrió. En una aparición televisiva, Milei aludió a Lula como un "zurdito con el ego inflado" e insistió: "Las cosas que yo dije encima son ciertas. ¿Cuáles son los problemas, que le dije corrupto? ¿Acaso no fue preso por corrupto? ¿Que le dije comunista? ¿Acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad?", se preguntó el primer mandatario argentino, sin espacio para retractarse, y a pesar de que, según comentaron cerca suyo, su idea es no tensar más la cuerda.

Hasta hace horas, tanto desde la Casa Rosada como desde Itamaraty daban por confirmado que ambos participarían del plenario de presidentes, a desarrollarse en el puerto de la capital paraguaya.

Salvo con Peña, a quien recibió en febrero, Javier Milei no ha tenido conversaciones mano a mano con sus socios del Mercosur.

Por lo visto, el saludo con Lula da Silva deberá esperar.

# "Quisieron hacer un golpe y no pudieron"

El Presidente criticó al kirchnerismo por sus acciones contra la Ley Bases

El presidente Javier Milei ratificó ayer que la sanción de la Ley Bases permite al Gobierno iniciar una segunda fase de su gestión, evitó poner fecha a la eliminación del cepo y aseguró que la caída de la economía "tocó un piso entre marzo v abril".

A la vez, Milei insistió en que el kirchnerismo y otros sectores de la oposición "quisieron hacer un golpe" durante la sesión en que se trató en el Senado la Ley Bases. "No pudieron", enfatizó.

Durante una entrevista con TN, Milei anticipó que el Gobierno avanza hacia un esquema de "emisión cero".

En ese sentido, el Presidente señaló que están trabajando en el tema monetario "para terminar definitivamente con la inflación".

En cuanto a la fase II de la gestión, Milei dijo que comienza porque "el déficit cero está consolidado y ahora vamos a la emisión cero".

"También queremos empezar a bajar los impuestos -agregó el jefe del Estado-. Pero para eso hay que achicar el gasto público. Notengan duda de que va a haber más motosierras. El gasto público no va a subir. En todo lugar donde encontremos elementos para recortar el gasto público lo vamos a hacer", sumó luego.

A su vez, el Presidente fue crítico con los economistas Ricardo López Murphy y Carlos Melconian (ver aparte).

"El mismo que dice que esto es imposible es el mismo que dice que no se podía hacer un ajuste de más de un punto del PBI, jamás dio una opinión de cómo se resuelve el problema de los pasivos remunerados; son tipos que le pifiaron sistemáticamente", agregó.

También se refirió a los despidos de funcionarios vinculados o sospechados de corrupción: "Cada vez que hubo una sospecha de corrupción sobre algún miembro del Gobierno, fue eyectado; yo, si encuentro alguien con las manos en la lata, no tengo ningún problema en pegarle un cañonazo en la cabeza", enfatizó el jefe del Estado.

"El que las hace las paga; es como una especia de esquema persa: te agarro robando, te corto la mano", ejemplificó.

Durante la entrevista, Milei volvió a defender la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema (ver página 10), a pesar de los cuestionamientos que enfrenta el magistrado. •

#### EL ESCENARIO

# La Ley Bases no trajo la calma esperada

Claudio Jacquelin

-LA NACION-

ontra todo lo que cabía esperar, la sanción de la primera y ✓ fundamental ley del mandato de Javier Milei no trajo la calma esperada y necesaria.

En el plano económico, político, social y de las relaciones con el mundo, el estado de tensión e incertidumbre se mantiene inalterable o, peor aún, con nuevos sobresaltos y cortocircuitos. El Gobierno no puede ocultar su nerviosismo y el Presidente se muestra decidido a no moderar su propensión a sumar enemigos.

La decisión de no participar de la reunión de mandatarios del Mercosur, el lunes próximo, tras el recrudecimiento del enfrentamiento con el brasileño Lula da Silva, presidente del primer socio comercial de la Argentina y primera potencia de la región, corona 72 horas que debieron ser de satisfacción y construcción, pero fueron dominadas por los ruidos y los enfrentamientos. Como si a Milei la paz le resultara antinatural, y la disputa, su zona de confort.

La eventual ausencia en la cumbre que se efectuará en la capital de Paraguay resalta no solo por el hecho de ser la cita regional más importante para un presidente argentino, sino también porque Javier Milei, con nueve viajes al exterior en sus primeros seis meses de gobierno, es el jefe del Estado que más ha salido del país.

Además, en todos esos casos, predominó el carácter privado de los viajes, no hubo visitas de Estado y el Presidente no mantuvo reuniones bilaterales con pares de países relevantes para la Argentina en términos de intercambio comercial o de vínculos diplomáticos estratégicos. Más singular resulta que ninguna de esas giras ha derivado aún en beneficios concretos para el país, pero sí han servido para instalar (con resultados diversos) la figura de Milei fuera de las fronteras de la Argentina.

La reciente decisión de no asistir a la reunión del Mercosur, que parece signada por el componente emocional y el factor ideológico, no por una razón estratégica, carece de una justificación plausible para la mayoría de los expertos en relaciones internacionales y comercio exterior y aun para los más destacados funcionarios de la Cancillería.

La excepción obvia es la ministra Diana Mondino, obligada a explicarlo y defenderlo por su trabajo y por su vínculo personal con el Presidente, que la designó en un cargo para el que carecía de experiencia y formación. De todas maneras, la canciller evitó pronunciarse públicamente en las primeras horas.

"Ahora los profesionales tendremos que recoger del piso los juguetes rotos. Una reunión de presidentes sin el presidente de la Argentina es algo muy raro", se lamenta y admite un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, que una vez más se ve obligado a invertir en pegamento para tratar de recomponer lo que Milei rompe.

"Es cierto que el Presidente tiene una agenda interna muy importante en el país para los próximos días, como el acto por el Pacto de Julio, entre otras cosas. Pero también suena a 'le doy importancia a otra cosa por sobre eso'. Es inevitable. Ahora habrá que procesarlo correctamente para hacer contención de daños", explica el funcionario, apelando a su habilidades diplomáticas, sin poder ocultar su preocupación por la



El bloque libertario, en el tramo final de la sesión por la Ley Bases

SANTIAGO FILIPUZZI

inevitable interpretación que harán en el bloque regional y los actores económicos de los dos lados de la frontera.

"Esmalonoira la cumbre porque, entre otros motivos, no permite un diálogo con los otros presidentes, generar un mínimo de confianza y acercarnos. Al no ir Milei da una señal clara de que no le interesan la integración y la coordinación de acciones. Milei y su núcleo duro anteponen así su visión ideológica frente a Lula", explica un experto en relaciones internacionales muy escuchado tanto por funcionarios de la Cancillería como por el establishment político y económico, que prefiere el anonimato para no afectar esos vínculos.

Para el director de las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, Federico Merke, el desplante presidencial a los socios del Mercosur es "una mala señal. Milei está anteponiendo lo ideológico y lo personal por encima de lo comercial y el interés colectivo. Construir confianza lleva cinco años; destruirla lleva cinco minutos", advierte.

En el Gobierno admiten que hay una preeminencia de la cuestión personal no solo más allá de lo estratégico, sino aun por sobre el factor ideológico. Como si no pudiera separar las responsabilidades y obligaciones inherentes a su cargo de las emociones privadas.

Hace unos días, uno de los funcionarios con más peso en el gabinete había advertido que por esos motivos la relación con Brasil se encaminaba a un punto de complicado retorno. "Lo que hizo Lula de intervenir como intervino en la campaña en contra de Milei fue demasiado para él, veo muy difícil un arreglo". anticipó y justificó el colaborador presidencial.

Lo dijo una semana antes de que el propio Presidente expusiera la misma razón de su encono con el brasileño, luego de que Lula reclamara disculpas por haber sido acusado de "comunista corrupto", adjetivos que Milei reafirmó públicamente. Curiosamente (o no tanto), el mandatario argentino considera inaceptable que otros hagan aquí, o mejor dicho, que hagan con él lo que él suele hacer en otros países con otros presidentes: inmiscuirse en la política interna. Sobran los casos.

Menos condescendientes son otros analistas, como el principal referente en temas de política exterior del macrismo, Fulvio Pompeo, para quien el portazo a la cumbre del Mercosur "es una pérdida de oportunidad para la Argentina y para Milei. Podría expresar su visión ante los pares de la región. Incluso para poner en discusión lo cerrado y paralizado que está el Mercosur".

Lo dicho por Pompeo respecto de la situación del bloque regional era lo que los funcionarios de la Cancillería anticipaban que sería el planteo que llevaría Milei a la reunión de Asunción. El Presidente prefirió hacerlo por la vía de los hechos consumados sin siquiera cuidar las formas o atenuar los efectos negativos.

Según el especialista en comercio internacional Marcelo Elizondo, la ausencia en Asunción es "una convalidación de una realidad: el Gobierno ha relegado al Mercosur a un rol de importancia menor. Pero no creo que ponga en crisis algo que ya estaba en crisis de antes. De hecho, Milei hasta ha tomado, sin diálogo previo, medidas arancelarias que impactan en el Mercosur. Está buscando una autonomía dentro del Mercosur sin generar una ruptura".

En un intento de encontrar una

"Los profesionales tendremos ahora que recoger del piso los juguetes rotos", dicen en la Cancillería

Para los expertos, no ir a la cumbre del Mercosur será negativo para el país

A la tensión regional se suman las dudas en los mercados

razón estratégica, más allá de la cuestión personal y emocional, Elizondo sostiene: "Todo indica que lo que está buscando Milei es la promoción de inversiones, que prevalece sobre las negociaciones comerciales. Pero para eso la Argentina debería tener una política comercial que, por ahora, no tiene. Aunque es bastante razonable que lo primero sea la promoción de inversiones, porque además la Argentina necesita no solamente dólares, sino inversiones para mejorar su capacidad productiva, pero luego va a necesitar una política comercial", advierte.

Esos elementos, más la agria disputa personal, terminaron por precipitar la decisión presidencial de no concurrir a Asunción, donde se esperaba una reunión candente. Aunque no son esos los únicos factores en juego.

También se interpreta como una causa del profundizado malestar con Lula el impacto que tendrá para la Argentina el proceso de transformación que inició Brasil en su política cambiaria y fiscal, que podría ahondar algunas fragilidades de este lado de la frontera.

Son noticias indeseadas en este momento. En los últimos días se encendieron algunas alarmas por la suba de los dólares no oficiales. con el consiguiente aumento de la brecha cambiaria, una nueva alza del riesgo país y una sostenida caída en el valor de los activos argentinos, que la sanción de la Ley Bases no logró revertir. Los mercados tampoco encuentran un escenario pacífico.

En ese contexto, la sorpresiva conferencia de prensa del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, apenas cerrados los mercados el viernes pasado no consiguió despejar las dudas existentes en el sector económico, sino que sumaron nuevas incógnitas.

sin fecha de vencimiento del cepo cambiario y haberse limitado a anunciar un traspaso de la deuda pública que estaba en el BCRA al Tesoro, que deberá ser colocada con bonos en los bancos, fue para una mayoría de economistas de muy discutibles efectos positivos y para

unos cuantos, directamente, una nueva forma de patear problemas para adelante.

Según esa interpretación, tal postergación y pase de manos podría agravar la situación actual, si es que el Gobierno no consigue recursos de forma más o menos perentoria, ya sea por el blanqueo de capitales sancionado por el Congreso o por nuevos aportes del FMI. Pero en ambos casos la concreción no será inmediata.

De todas maneras, en el futuro benévolo en el que sigue confiando el Gobierno resalta el segundo motivo de festejo que encontró el jueves por la noche, tras la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, después de 200 días de gobierno.

El penoso papel que desempeñó el presidente de los Estados Unidos y candidato a su reelección, Joe Biden, en el debate frente al aspirante a volver al cargo, el más que polémico Donald Trump, fue el mejor corolario para Milei y los suyos, que esperan con ansias el regreso de su "amigo" a la Casa Blanca.

Los oficialistas ven con ilusión por el espejo retrovisor el apoyo decisivo del republicano para concretar el excepcional salvataje que el FMI le dio al gobierno de Mauricio Macri durante la crisis financiera de 2018.

Los optimistas libertarios minimizan las advertencias sobre los cambios ocurridos en el mundo y en la situación relativa de Estados Unidos en los últimos seis años. También relativizan el hecho de que, aun siendo elegido, Trump asumiría la presidencia solo dentro de seis meses. Como ya lo ha comprobado Milei, eso en la Argentina es mucho tiempo. Se entiende, entonces, que la calma no se instale con facilidad.

## Escalada contra el periodismo

También parece explicar eso la renovada embestida contra el periodismo, la libertad de prensa y el acceso a la información lanzada desde el Gobierno, junto con las usinas de comunicación oficiales y paragubernamentales durante la semana pasada.

La nueva escalada se inició con una prohibición de la ministra Patricia Bullrich a sus funcionarios de hablar con la prensa y dar información sin autorización ni coordinación con su vocero. Siguió con el intento (frustrado ante las críticas masivas) de reponer una ley del primer peronismo que obligaba a los periodistas profesionales a registrarse ante el Gobierno.

Todo eso concluyó (por ahora) con un ataque coordinado contra el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), al que se plegó con expresiones descalificatorias el propio Presidente, luego de que esa entidad se expidió públicamente contra el intento de reinstalar la matriculación obligatoria, que desde 1985 dejó de estar vigente tras haber sido considerada una restricción ilegítima al derecho a la libertad de expresión por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La sanción de la Ley Bases no La reafirmación de la vigencia trajo la calma esperada y necesaria. Tanto en las horas festivas como en los momentos sombríos, la estrategia de construcción de poder nunca cambia. La fabricación de enemigos internos y externos es una constante. Nada muy original y que no se haya vivido hace muy poco en la Argentina. •



El juez federal Ariel Lijo, a quien el Gobierno quiere convertir en miembro de la Corte

# Milei ratificó el apoyo al pliego de Lijo y crece la tensión en el Senado

**JUSTICIA.** El oficialismo extiende el silencio sobre el candidato para la Corte; la radical Losada también votará en contra del juez federal; el segundo de Justicia, Amerio, transmite las órdenes de Santiago Caputo

#### Gustavo Ybarra LA NACION

El presidente Javier Milei ratificó ayer su apoyo a la candidatura del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, a pesar de los fuertes cuestionamientos que pesan sobre la nominación.

"Las presiones mediáticas me tienen sin cuidado, todos tienen algo para decir", respondió Milei, en diálogo con TN, cuando se le consultó si mantenía su respaldo al pliego.

Elapoyo contrastó con la incomodidad que existe en el Senado. Como en la Marcha de San Lorenzo, sordos ruidos se dejan oír tras los muros de la Cámara alta, en donde ya se empieza a notar el clima de tensión que generan en todos los bloques la nominación de Lijo. El tratamiento de los pliegos de Lijo y de Manuel García-Mansilla todavía no tiene fecha definida y lo único que se sabe es que un puñado de senadores han adelantado sus votos. Son los que han declarado que están en contra de que un personaje tan cuestionado y controvertido como Lijo pueda culminar su carrera en la cabeza de uno de los tres poderes del Estado.

A ese por ahora selecto club de opositores se agregó en las últimas horas Carolina Losada (UCR). La santafesina le dijo a LA NACION que votará en contra, sumándose a la lista que integran el jefe del bloque de Pro, Luis Juez (Córdoba), su compañera de bancada y comprovinciana Carmen Alvarez Rivero y el libertario Francisco Paoltroni (Formosa).

El senador formoseño, que preside la Comisión de Relaciones Exteriores, no sería el único oficialista dispuesto a votar en contra de la Casa Rosada. Al menos dos fuentes legislativas coincidieron en que hay otro legislador de La Libertad Avanza (LLA) que rechaza la postulación del juez federal, aunque mantendrá su postura en secreto

para evitar las presiones de los "poderosos amigos" de Lijo que vienen recorriendo el espinel de la Cámara alta buscando votos para el polémico magistrado.

Desde el anuncio de su candidatura, Lijo recibió una extensa lista de impugnaciones, impulsadas desde entidades profesionales y jurídicas hasta empresarias, pasando por asociaciones civiles y organismos internacionales, que apuntaron a su desempeño, a las acusaciones que recibió a lo largo de su carrera como a su falta de antecedentes profesionales y académicos.

La resistencia a Lijo en las filas oficialistas tiene en Victoria Villarruel a su principal figura. Lo dijo hace dos meses en un reportaje que concedió a un canal de noticias. Desde entonces guarda prudente silencio. En parte porque no quiere sumar un cortocircuito más en su relación con la Casa Rosada, en donde critican todo lo que hace la vicepresidenta. Pero también porque se trata de una discusión en la que no podrá intervenir desde el punto de vista legislativo.

Por las mayorías constitucionales que requiere, el voto de los dos tercios de los presentes en el Senado, la vicepresidenta no tiene ninguna posibilidad de participar en la definición a la hora de darle acuerdo a un juez de la Corte, como sí pudo hacer al desempatar en tres votaciones de la Ley Bases.

Sin embargo, que no hable de manera pública no significa que haya cambiado su postura y tampoco que tenga pensado ponerle el cuerpo al tema. "Nadie del (Poder) Ejecutivo nos pidió nada; nosotros no vamos a jugar en contra, pero tampoco vamos a militar el voto a favor de Lijo", le dijo a LA NACION un estrecho colaborador de la vicepresidenta.

La pregunta que surge, entonces, es quién está negociando para que los pliegos alcancen la mayoría agravada de dos tercios de los

presentes que exige el inciso 4 del artículo 99 de la Constitución nacional. "Por ahora nadie del Gobierno está moviendo un dedo para conseguir los votos para Lijo y García-Mansilla", contó un senador de la oposición dialoguista que, como contrapartida, sí recibió llamados de parte del juez federal pidiéndole que apoye su nominación.

La única persona del Ejecutivo que se ha contactado con alguien en el Senado ha sido el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, quien se ha consolidado en los últimos meses como uno de los satélites en ascenso del operador político Santiago Caputo. Amerio, que es empleado de la Corte en uso de licencia y es también representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, es quien se habría comunicado con la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri (Pro-Capital), para interiorizarse de los tiempos reglamentarios para convocar a la audiencia pública en la que Lijo y García-Mansilla deberán defender sus nominaciones.

La única directiva que llega desde la Casa Rosada es que, en la discusión por los jueces de la Corte, "son los dos o ninguno". En otras palabras: si pasa Lijo, también tiene que hacerlo García-Mansilla. Tal como informó LA NACION el último jueves, los plazos que manejan Tagliaferri y la Secretaría Parlamentaria del Senado, que depende de Villarruel, estarían ubicando las audiencias públicas recién en el mes de agosto.

Lijo y el otro van a tener que tener cuidado", le dijo a LA NACION un veterano senador peronista, antes decitar un viejo dicho popular. "Que no se olviden de que 'julio los preparay agosto se los lleva', no vaya a ser cosa que ninguno consiga el acuerdo", remató el legislador, mientras lanzaba una sonora carcajada que resonó por los vacíos pasillos del Palacio Legislativo.

# La UCR posterga la sesión especial por los fondos educativos

Los legisladores tomaron la decisión junto a los gobernadores y frente a la posibilidad de no obtener quorum; también se pospuso el debate sobre financiamiento universitario

#### Delfina Celichini

LA NACION

El bloque radical en Diputados decidió desescalar la tensión con el Gobierno por el financiamiento educativo. Tras una conversación con los cinco gobernadores del partido, y frente a la posibilidad cierta de no lograr el quorum para abrir el debate en mayoría, los legisladores de la UCR optaron por posponer para agosto la sesión pedida para el próximo miércoles. Fueron determinantes también el ya anunciado veto presidencial y la ilusión de la oposición de tener un diálogo más fluido con la Casa Rosada después de la sanción de la Ley Bases.

putados radicales solicitaban discutir en el recinto eran las transferencias a las universidades y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), dos iniciativas que amenazan el tan custodiado ajuste que lleva adelante la administración libertaria. La sesión fue pedida el mismo día de la avanzada opositora –junto con el kirchnerismo- que logró la media sanción para recomponer los haberes jubilatorios y elaborar una nueva fórmula de movilidad previsional. Por ello, el Presidente los catalogó de "degenerados fiscales" y anticipó su veto a cualquier medida que afecte el "déficit cero".

De restablecerse, el Fonid es dinero que recibirán los gobernadores para completar los salarios que cobran los maestros de los diferentes niveles educativos. El Ejecutivo dejó de hacer estas transferencias en enero pasado y las eliminó definitivamente del presupuesto en marzo, a través del decreto 280/24. Según la OPC, la restitución del Fonid implicaría para 2024 un gasto de \$1.294.770 millones, equivalente al 0,21% del PBI si se reconoce la inflación acumulada en el último trimestre de 2023 y del 0,16% del PBI si se considera solo la inflación de 2024. En el último trimestre del año pasado los docentes percibieron un monto promedio mensual de \$25.000 por este concepto.

Pese a que este dinero es reclamado por los mandatarios provinciales de diferentes espacios políticos, que también comparten la oposición dialoguista y la intransigente en el Congreso, este punto todavía no alcanza el nivel de acuerdo suficiente. La inclusión del radicalismo de la esencialidad del servicio educativo en el proyecto de restitución del Fonid fue lo que trabó el diálogo con Unión por la Patria (UP), que lo rechaza porque, a su juicio, vulnera el derecho de huelga docente. A esto se le suma un fastidio generalizado del bloque que lidera el santafesino Germán Martínez con los dialoguistas, quienes a pesar de buscar su apoyo no pierden la oportunidad de criticarlos. "No solo no es recíproca la ayuda, sino que incluso nos maltratan en sus discursos", precisó un diputado

que formó parte del gabinete del expresidente Alberto Fernán-

Sin el aval del kirchnerismo, era poco probable que la UCR lograra reunir para el miércoles próximo las 129 voluntades que abrirían la sesión y les dieran luz verde a los proyectos. Aún más lejos está, de momento, la obtención de los dos tercios -que sí se consiguieron con la media sanción de la reforma jubilatoria- que les imprimirán a las iniciativas educativas un blindaje parlamentario frente a una impugnación del jefe del Estado.

"Los gobernadores no quieren dar una batalla en vano", señalaron en el bloque radical, donde Los dos proyectos que diez di- son conscientes de que la medida, de aprobarse, será automáticamente vetada por Milei. El desgaste que supuso la negociación con la Casa Rosada por la Ley Bases y la ilusión de un gran acuerdo nacional en la próxima fecha patria desincentivaron la afrenta legislativa. Postergaron la discusión para agosto, después de un receso invernal que los diputados ansían después de seis meses de intenso trabajo y tras la interrupción de las vacaciones de verano, cuando el Gobierno decidió convocar a sesiones extraordinarias.

> En el Senado, en tanto, será dificil que el Gobierno pueda resis-

#### La suspensión le quita presión a la pulseada con el Poder Ejecutivo

tir el avance para restablecer esta partida, donde los gobernadores tienen un peso mayor. Actualmente, hay dos proyectos sobre este tema. Uno del senador radical Victor Zimmermann, al que acompañan varios miembros de su bloque, y otro de los senadores kirchneristas Lucila Corpacci y Guillermo Andrada.

Si bien el financiamiento universitario no supone un gasto tan importante para las arcas del Estado como la restitución del Fonid, tampoco cuenta con los avales suficientes. No obstante, la ofensiva opositora sirvió para presionar al Gobierno para que formalice un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que redundará en un aumento del 270% en las partidas de gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios.

"Tienen las resoluciones y falta que las hagan efectivas", precisaron en el radicalismo sobre estas transferencias a las casas de estudios superiores. Como la discusión por los gastos de funcionamiento está próxima a solucionarse, "los rectores quieren incorporar el tema salarial en la discusión", indicaron a LA NACION. Con esto en la mira, los rectores se reunirán con los gremios el próximo jueves para definir una hoja de ruta.

LA NACION | LUNES 1º DE JULIO DE 2024







La expresidenta fue entrevistada en un canal de YouTube

GELATINA

# Cristina Kirchner criticó al Presidente: "Está disociado de la realidad"

ENTREVISTA. "Es el único que sigue creyendo que el problema de la Argentina es el déficit fiscal", subrayó, y propuso que se establezcan entendimientos "básicos entre los principales partidos"

La expresidenta Cristina Kirchner cuestionó la gestión del presidente Javier Milei, en una reaparición mediática que mayormente se centró en reflexiones sobre el peronismo, en el 50º aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, que se cumple hoy. En los pasajes en los que se refirió a la gestión de Milei, afirmó que el jefe del Estado está "disociado de la realidad" y que "sigue atado a un mundo que no existe". Propuso, en cambio, que se generen "acuerdos básicos entre los principales partidos".

"En momentos en que se empiezan a mover las placas tectónicas de las monedas, la gente va al oro como algo seguro. En ese mundo, no podemos seguir pensando que la amenaza es el comunismo, porque parecés disociado de la realidad. Los hechos van a obligar a tomar contacto con la realidad", afirmó Cristina Kirchner, tras argumentar que "está todo dado vuelta, los Brics van a empezar a dejar el dólar y los árabes ya comercian sin dólares".

La exmandataria brindó una entrevista a un canal de YouTube denominado Gelatina, en el que ya había hablado días antes su hijo, Máximo Kirchner. El anfitrión fue Pedro Rosemblat, quien finalizó su diálogo con Cristina Kirchner tomándose fotos con los dedos en "V".

"Los grandes empresarios tienen que ver a los políticos más importantes del país unidos en una propuesta; si no, es muy fácil para ellos", considero la exvicepresidenta de Alberto Fernández. "Este hombre [por Milei] es sostenido únicamente por los capitales, propone cosas insólitas. Sus ideas no estarían funcionando. Yono quiero que fracase", aseguró. Opinó que es imprescindible generar "acuerdos básicos, no bases [por la Ley Bases], entre los principales partidos", entre los cuales destacó que se debe definir qué hacer "con la moneda y con la deuda".

La expresidenta retomó cuestionamientos a Milei que ya había realizado, como el de poner en duda la veracidad del déficit fiscal cero que el Presidente celebra.

Afirmó que el déficit cero es "trucho", y enumeró algunas razones: "Las energéticas están pidiendo que [el Gobierno] les pague abril, mayo y junio. A las provincias no les han dado un mango". Dijo que la provincia de Buenos Aires, que administra Axel Kicillof, es "la más perjudicada" y que recibió "cero" en materia de transferencias nacionales para seguridad social.

"El único que sigue creyendo que el problema de la Argentina es el déficit fiscal es el Presidente, yalgunos empresarios. Pero el problema que tiene el Gobierno es la escasez de dólares y el altísimo endeudamiento. Además, aprueban un RIGI Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones] por el que no va a entrar un miserable dólar. porque los que vengan a invertir van a poder liquidar las exportaciones en el exterior. El campo, que se olvide de que le bajen ni 0,50 las retenciones, porque va a ser el único productor de dólares", definió la expresidenta.

Para reforzar su mirada de que el equilibrio que pregona Milei es "trucho", puntualizó recortes por los que responsabilizó a la actual gestión. "El Fondef [Fondo Nacional de la Defensa], que fue una muy buena política, como es fondo fiduciario, no lo liquidan. No compran alimentos ni medicamentos, suspendieron 3000 obras públicas, por lo tanto, el pago. Es trucho e insostenible. La única manera que tenía era si hacía una dolarización. Cuando lo incorpora al Toto Caputo, lo incorpora bajo la promesa de que vengan los dólares que necesitaba para hacer una dolarización.

¿Cómo cristaliza la transferencia formidable de ingresos del trabajo al sector del capital? Con una dolarización. Con salarios de 200 o 300 dólares", aseveró.

Para la expresidenta, Milei es "un presidente que sigue atado a un mundo que no existe". Afirmó que le preocupa "cómo se para la Argentina frente a un mundo que viene cambiando mal", y resaltó: "El gran ganador de la globalización fue China, que ya no entra con camiones y marines. Entra con el comercio". "Esta derecha [por el gobierno de Milei] tiene que ver más con [el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que aumentó la edad jubilatoria, que con Marine Le Pen, que está en contra de la guerra y de aumentar la edad de las jubilaciones. Esta derecha de acá me parece muy anacrónica, se quedó en la Guerra Fría. Te hablan del comunismo, de cosas que no existen", sostuvo la expresidenta.

Cristina Kirchner también reflexionó sobre las Fuerzas Armadas. Remarcó que se debe "generar una mirada diferente, superadora, que comprenda que el rol de las Fuerzas Armadas va a ser muy importante en el mundo que viene".

En su diálogo con Rosemblat, destacó los primeros gobiernos de Perón, dedicó elogios a Estela Martínez de Perón (aunque recalcó que no estaba preparada para integrar la fórmula presidencial, y dijoque"[Arturo]Frondizi no solo lo traicion ó a Perón, sino que largo el plan Conintes, por el que te metían preso y te juzgaban los tribunales militares, no la [jueza María] Servini de Cubría y el otro mamarracho, [el fiscal Carlos] Stornelli". La magistrada y el fiscal estuvieron a cargo de la investigación de los incidentes en la zona del Congreso cuando se aprobó la Ley Bases en el Senado. •

# El kirchnerista Ferraresi desafía a La Cámpora y suma su apoyo a Kicillof

El armado del intendente de Avellaneda en el PJ es una iniciativa propia que le aporta respaldo al gobernador; la disputa en el distrito, factor clave

Javier Fuego Simondet

LA NACION

Entre los dirigentes peronistas bonaerenses que ensayan en público actos de rebeldía contra Máximo Kirchner, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, es uno de los más activos. Apoya al gobernador Axel Kicillof y en los últimos días generó rispideces con La Cámpora, al visitar distritos administrados por la organización sin avisar al intendente. Ferraresi juega una apuesta por iniciativa propia, coinciden fuentes peronistas que señalan que Kicillof no le dio un aval explícito a la movida. En el posicionamiento del jefe comunal, la disputa local con el camporismo tiene influencia.

Ferraresi respalda a Kicillof y es uno de los dirigentes peronistas que muestran en público esa postura en medio de las tensiones entre el gobernador y Máximo Kirchner, que redundaron en escenas de tirantez en varias ocasiones. Pone en cuestión el liderazgo del diputado nacional en el partido desde el propio kirchnerismo, en sintonía con dirigentes como Andrés Larroque, pero por un carril separado de quienes prefieren un camino más "deskirchnerizado", como el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.

"Ferraresi es un compañero histórico del kirchnerismo y no necesita ningún aval para hacer su armado", responden cerca de Kicillof a la consulta sobre una posible aprobación del gobernador para la estrategia del avellanedense. Ferraresi participa de actos en los que se respalda al mandatario provincial, como el plenario realizado en Florencio Varela a mediados de mayo o, a principios de junio, junto a Barrios de Pie en su distrito.

"Lo que hace Jorge es más por iniciativa de él que por Kicillof, que tampoco le niega esa posibilidad", sostiene un intendente del conurbano consultado por LA NACION. "Cristina va a ordenar a Máximo con Kicillof. El gobernador necesita a Cristina. ¿Y si ellos cierran cómo queda Ferraresi?", se pregunta la misma fuente.

Ferraresi visitó en las últimas semanas Quilmes y Lanús, dos distritos vecinos al suyo en los que gobierna La Cámpora. Armó plenarios y recibió reproches, como el de Mayra Mendoza, la intendenta camporista de Quilmes, que lo tildó de "cagón" en una reunión



Jorge Ferraresi INTENDENTE DE AVELLANEDA

Es uno de los actores del peronismo que intenta correr a La Cámpora de la conducción. De perfil kirchnerista y defensor de Kicillof, suma reuniones con diversos sectores del justicialismo anticamporista.

en la Casa de Gobierno provincial. "Escuchaba a alguien que decía que lo que hacemos nosotros va a tener consecuencias. Estamos buscando que haya consecuencias. Nuestra realidad es que, desde 2009 hasta 2023, de ocho elecciones perdimos seis. Y, si no somos capaces de analizar por qué perdemos elecciones, es muy dificil que podamos construir un triunfo electoral", afirmó Ferraresi en Lanús. También salió de su zona de influencia y se mostró en San Fernando, donde gobierna el massista Juan Andreotti.

El escenario municipal que enfrenta con La Cámpora influye en la estrategia de Ferraresi, coinciden fuentes bonaerenses y del distrito. "Se le metieron en el territorio. Máximo puso al senador provincial que le correspondía a Avellaneda [por Emmanuel González Santalla]. Jorge fue siempre cristinista y defensor de La Cámpora. Un poco es eso [el motivo de su juego propio en el PJ] y también su travectoria e intenciones de ser protagonista", evalúa un hombre del peronismo, que remarca: "La parte más belicosa tiene que ver con cómo se comportó La Cámpora en Avellaneda".

"Ferraresi patalea porque se quieren quedar con Avellaneda", refuerza un jefe comunal del Gran Buenos Aires. La situación de Ferraresi durante el gobierno de Alberto Fernández guarda similitudes con la que vivió Juan Zabaleta. Ambos dejaron sus intendencias para ser ministros (de Desarrollo Territorial, Ferraresi; de Desarrollo Social, Zabaleta) y más tarde regresaron a sus cargos locales ante el riesgo de perder sus municipios. Zabaleta cayó ante La Cámpora en Hurlingham; Ferraresi ganó en Avellaneda.

Un dirigente avellanedense indica que la relación entre Ferraresi y La Cámpora "está rota", que el intendente "está todo el tiempo combatiéndolos".

Más allá de que Kicillof no le haya dado un aval explícito para un armado político en su apoyo, Ferraresi tiene respaldo de funcionarios bonaerenses y también de intendentes del kirchnerismo duro. Se han mostrado con él Larroque (ministro de Desarrollo de la Comunidad), Daniel Menéndez (subsecretario de Economía Popular); los jefes comunales kirchneristas Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliardi (Berisso) militan junto a Ferraresi y apuntalan a Kicillof. También fue invitado a un lanzamiento de exsciolistas como Alberto Pérez, que presentaron una agrupación propia.

El jueves, Ferraresi se reunió con Zabaleta (tienen un vínculo fluido), que por esos mismos días compartió una actividad con Gray, en el PJ de Lobos. Más alla de este punto en común, por ahora ambos grupos que se oponen a Máximo Kirchner no confluyeron.

Los movimientos del intendente de Avellaneda también despiertan precaución en intendentes que no se juegan por su apuesta. "Me convocó, pero hasta que no termine de nacer el 'kicillofismo', no voy a estar ahí", dice uno de ellos. •

POLÍTICA | 13 LA NACION | LUNES 1º DE JULIO DE 2024

Horacio ya no es más Horacio, sino simplemente Larreta. La campaña de marketing que hizo Pro durante años para que sus dirigentes fueran reconocidos por sus nombres de pila -Mauricio, María Eugenia, Marquitos-antes que por sus apellidos ya es parte del pasado para el exalcalde de la ciudad de Buenos Aires, cuya carrera política está en plena etapa de reinvención. No es que abjure del partido amarillo, peroadvierte que el acercamiento desmedido a Javier Milei lo condenará a un segundo plano o, peor aún, a la irrelevancia.

En las charlas que mantiene en la intimidad, Horacio Rodríguez Larreta ratifica lo que ya dijo en público durante su campaña fallida hacia la presidencia: que el camino que proponía entonces y que ahora emprendió Milei le "hace daño" al país. Y ahora, cuando alguien lo consulta, agrega una segunda idea, más amplia: sostiene que, en todo el mundo, los experimentos de extremaderecha "sirven paraganar elecciones, pero no para gobernar".

No lo dice como parte de una opinión basada en el feeling o en el rechazo que puede provocar la personalidad del líder de turno, sino que basa su análisis en lecturas que viene haciendo desde que dejó la gestión de la ciudad, "Parte del cambio de mi vida es leer", afirma sentado a las mesas de sus cafés porteños preferidos. Uno de los libros que más consulta es Los ingenieros del caos, de Giuliano Da Empoli, también autor del más conocido El mago del Kremlin, de quien destaca su estudio sobre el populismo de derecha y la conexión con la inteligencia artificial.

Si "Rodrigo Larreta", como a veces le dicen en la calle en obvia confusión con su doble apellido, Rodríguez Larreta, se demuestra muy crítico de los libertarios, por ende también lo es de los dirigentes de Pro que se acercaron a Milei tras el colapso de Juntos por el Cambio (JxC), cuando quedó fuera del balotaje presidencial, en noviembre de 2023. Considera que Mauricio Macri "ya tomó un camino", que juzga equivocado, de cercanía al Presidente.

esperan dos destinos. Si a Milei le va bien, será la Ucedé", sentencia, en alusión a la alianza entre Carlos Menem y el partido de Álvaro Alsogaray en los años 90. Esto es, tendrá alguna participación en el gobierno y será un apoyo en el Congreso, pero en definitiva terminará siendo un aliado menor para el Presidente. "Y si a Milei le va mal, será el Frepaso", comenta, con un tono lapidario que recuerda el aciago final del gobierno de Fernando de la Rúa y Carlos "Chacho" Álvarez, en 2001.

En la misma línea, Larreta es crítico de dirigentes como Cristian El exjefe de gobierno porteño es crítico de Milei y del acercamiento de Pro al Gobierno; asesoró a Pullaro y Torres

# La nueva vida de Larreta. Lecturas políticas, ejercicio y preparativos de casamiento

Texto Mariano Spezzapria



Rodríguez Larreta bajó 8 kilos desde la campaña electoral

INSTAGRAM

Ritondo, a quien vio "saltando en el Luna Park" en la presentación del libro de Milei, para pocas semanas después quedar ungido como jefe de Pro de la provincia de Buenos Aires. Esa jugada resultó prácticamente expulsiva para Patricia Bullrich y sus seguidores, lo que también abrió un signo de interrogación sobre el futuro de la ministra de Seguridad en el mismo espacio "Si sigue por esa senda, a Pro lo que Macri. Por su parte, Larreta aclara que ya no forma parte de la conducción de Pro.

> durante años en los pasillos del gobierno porteño -acompañó dos administraciones a Macriy encabezó otras dos él mismo-, reivindica en sus charlas privadas su método de gestión, que denomina sin falsa modestia "el método Larreta". Tiene tres instancias: planificación, control y reunión de chequeo con los vecinos. Por esa experiencia fue convocado a conferenciar en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, lo que le permitió retomar

el contacto con su otra pasión: la economía y los modelos de desarrollo.

De la academia viene su convicción de que hay que "revalorizar el rol del Estado en el desarrollo económico", una mirada sustancialmente distinta de la de Milei v también de la de dirigentes encumbrados de Pro. Claro que, en opinión de Larreta, el Estado tiene que intervenir de una "manera sofisticada", sin ahogar al sector privado ni agrandarse más allá del 30% del producto "El Pelado", como lo apodaron bruto interno (PBI) de un país como la Argentina. En ese sentido, otra de sus lecturas preferidas es un texto del economista turco Dani Rodrik, titulado Hablemos claro sobre el comercio mundial.

> Además de actualizarse en materia económica, en la que a su juicio el mundo desarrollado ya pegó la vuelta del Consenso de Washington, Larreta intentará en el segundo semestre que en las universidades estadounidenses se interesen por el modelo de seguridad de la ciudad.

"El modelo de Bukele no es el único camino", comenta, en una explícita diferenciación de Patricia Bullrich. Y agrega: "La ciudad es una de las más seguras de América y es muy valorada por los argentinos".

Larreta transpira porteñismo. Justamente en la ciudad autónoma volvió a mostrarse en encuentros con vecinos en bares, plazas y sitios de encuentro-como el barrio chino- en las últimas semanas. En esas conversaciones no faltan quienes le piden "volvé Larreta", pero él no se da por aludido. Tal vez lo haga para restarles entidad a las comparaciones con la novel gestión de Jorge Macri, pero lo cierto es que más de uno se pregunta qué hará el año próximo, que se perfila con una fuerte contienda electoral en la ciudad.

"En el primer semestre haré lo mismo que ahora", responde, enigmático. Es la respuesta de alguien que está alejado de la actividad partidaria y que ya pasó por una etapa de autocrítica por el fracaso de su

proyecto presidencial, aunque sin flagelarse, aclara. Larreta piensa que "politizó" en extremo su campaña en 2023 y que mientras él estaba concentrado en atraer dirigentes a su proyecto, la sociedad se encontraba en otra sintonia. Pero igualmente avisa: "(Abraham) Lincoln perdió una interna y dos años después era presidente de Estados Unidos".

Por eso vuelve, ahora, a destacar su perfil de gestor, que es lo que le valoran los porteños, antes que intentar el bordado de alianzas con dirigentes de cara a 2025. Larreta no lo termina de decir, pero en su entorno consideran que Martín Lousteau está haciendo una oposición que se asemeja demasiado a la del kirchnerismo. También destaca a referentes del interior del país como Maximiliano Pullaro-gobernador de Santa Fe-e Ignacio Torres, de Chubut. Con ambos colabora ad honorem en materia de gestión.

Larreta combina su reinserción paulatina en la actividad política -luego de varios viajes al exterior, entre ellos uno a la India por dos semanas-con un persistente ejercicio físico que lo hizo adelgazar ocho kilos desde que terminó la campaña el año pasado. Todas las mañanas, a las 6.15, se lo puede ver trotando y caminando en los bosques de Palermo. También hace "fierros" para ganar masa muscular - "a los 80 años se llega depende de cómo estés a los 60-, dice-y practica natación. En las últimas semanas sumó una "meditación" de diez minutos diarios.

A contramano de lo que especulaban sus detractores, Larreta se casará el sábado 19 de octubre, con una celebración religiosa y una ceremonia civil, con su novia, Milagros Maylin. En principio, el evento iba a tener lugar en General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires, pero eso todavía no fue confirmado, así como tampoco la lista de invitados. Mientras tanto, se convirtió en un catador de plazas con su hija menor, de cinco años, que tuvo con su exesposa Bárbara Diez. Se los suele ver juntos por Villa Devoto.

Allí, algunos vecinos se sienten desplazados por un polo gastronómico que requirió cambios en los códigos urbanístico y de edificación para permitir, entre otras cosas, construcciones en altura. A Larreta no le llegan esas críticas y las considera propias de un sentimiento del tipo Luna de Avellaneda. En cambio, destaca que por las reformas de su gestión, a los propietarios de la Plaza Arenales y su entorno se les multiplicó "el valor del metro cuadrado". Pero eso es, para él, parte del pasado. Ahora está enfocado en el futuro. ¿A dónde va Larreta? La respuesta, tal vez, llegue recién

# economía DOMINGOS CON TU DIARIO

## **DISFUNCIONES SEXUALES** MASCULINAS

Novedoso tratamiento médico no invasivo y sin efectos adversos utilizando Ondas de Choque Focalizadas de Baja Intensidad bajo monitoreo elastográfico cuali-cuantitativo.

- Disfunción Eréctil Vásculo-Fibrogénica (rigidez escasa o nula)
- Fuga Venosa (pérdida precoz de la erección)
- Enfermedad de Peyronie (curvatura peneana)
- Retracción peneana
- Disfunción Eréctil Neurogénica (Post-Prostatectomía)

Los tratamientos son personalizados, sin limitaciones por la edad y requieren consulta previa de aptitud que incluye: Valoración clínica, ecografía 2D, ecodoppler color y elastografia 2D-SWE SSI cuali-cuantitativa.

Turnos (S) al 11-2878-4060, de L. a V. de 9 a 15 hs.

## SHOCKWAVE ARGENTINA

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1618 3° "A" CABA info@shockwaveargentina.com www.shockwaveargentina.com

# Nueva ola de despidos en el Estado: echan a 685 empleados del ex-Ministerio de las Mujeres

**RECORTE.** Para los gremios, el total de cesantías ronda las 2300; es por el fin de nuevos contratos; hoy habrá movilizaciones gremiales

#### Federico González del Solar LA NACION

Una tercera ola de despidos golpeó ayer las costas estatales con el vencimiento de los contratos que fueron renovados hace tres meses por el Gobierno. La magnitud de este nuevo recorte en la planta de trabajadores del Estado todavía es incierta, aunque se prevé que la cantidad de bajas será inferior a las efectuadas a fines de diciembre y marzo. Los estatales, en estado de alerta, contabilizan más de 2300 despidos en las últimas horas y se preparan para activar distintos focos de protesta en los organismos más afectados por las desvinculaciones.

"El 30 de junio será otra barrida y otra limpieza que se le dé a ese universo", anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, promediando la semana, en su habitual conferencia de prensa. Es que el Gobierno tiene en la mira a la totalidad de los trabajadores bajo contrato temporal, un universo que, según las voces oficiales, rondaba las 70.000 personas a comienzo del mandato libertario.

La mayoría de los contratos que vencen a fin de mes son aquellos que se conocen como "artículo 9",



ATE protagonizará hoy una nueva protesta

una de las modalidades de contratación en la Administración Pública Nacional (APN). El Gobierno achicó la extensión de estos vínculos laborales a tres meses y los contratos de los trabajadores que superaron el primer filtro libertario y fueron renovados el 31 de marzo, vencen hoy.

A diferencia de las dos tandas anteriores, en el oficialismo evitan estimar números o porcentajes y se ciñen alo expresado por Adorniel viernes. En esta nueva ola de despidos, el criterio de recorte estaría atado a la productividad. "Depende de cada dependencia; el número se verá después", señaló a LA NACION una fuente cercana a la Jefatura de Gabinete.

ATE

Pese a que se espera que el desaguacesea menor, algunas áreas como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Secretaría de Género (ex-Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad) o la de Derechos Humanos, sufrirán algo más que un remezón, según señalan distintas fuentes de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE). En las últimas horas, el gremio, quelleva un monitoreo propio de las altas y bajas, contabilizó más de 2300 cesantías durante este fin de semana.

"Enfrentamos un plan sistemático para destruir el Estado", señaló
Rodolfo Aguiar, secretario general
de ATE, quien hoyencabezará desde
las 9 una de las protestas previstas
para los próximos días. Será frente
a las puertas del INTI, organismo en
el que registran una 285 bajas. "En
las próximas horas tenemos que
multiplicar las protestas para exigir la inmediata reincorporación de
los despedidos y que se garantice la
renovación automática de todos los
contratos", señaló Aguiar.

Como respuesta a los despidos de la Secretaría de Derechos Humanos, donde los cálculos varían según la fuente consultada, el gremio convocó para mañana a otra movilización en el Ministerio de Justicia, donde orbita la secretaría que conduce Alberto Baños, uno de los organismos más afectados dentro de la cartera de Mariano Cuneo Libarona.

Sin embargo, es el ex-Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, bajo la órbita de Justicia desde mediados del mes pasado, el más afectado por esta nueva ola de despidos.

Mientras que los estatales anunciaron 450 despidos, fuentes oficiales del ministerio confirmaron a LA NACION que el número se estira a 685. Algo más del 80% del personal. "Trabajan por Zoom, nadie los conoce", esgrimen. Funcionarios del ministerio realizaron una visita no planificada a las oficinas y encontraron trabajando solo a 74 personas. "Haremos algo bueno, efectivo e idóneo", señalan y destacan entre las innovaciones una "red de abogados pro bono".

El ministro Mariano Cúneo Libarona, a su vez, instó a la exfiscal Claudia Barcia, que ocupó la Subsecretaría de Protección de Violencia de Género, que realice "una rendición de cuentas de su gestión".

Otro foco de protesta se dará frente al Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello. Fuentes del sector señalan que el grueso de esta nueva tanda de despidos está vinculado a los extintos Centros de Referencia del Ministerio en las provincias, apuntados por el megaministerio de Pettovello como "cajas políticas". Según ATE, los despidos allí alcanzan a 370 trabajadores.

La clausura de estos centros -que según cálculos del ministerio significa un ahorro anual de 5000 millones de pesos—dejó sin funciones a los empleados repartidos en las provincias. "Los CDR serán sustituidos por trámites digitales para ahorrar, modernizar y mejorar la eficiencia del sistema", anunciaron en su momento.

En otras dependencias, en cambio, como en el ex-Ministerio de Trabajo, el Inadi o la Secretaría de Cultura, no se esperan cesantías.

La lista de despidos registrada por ATE se completa con los Parques Nacionales (79 despidos) y el Incaa (20 despidos). Es probable que la renovación de los contratos sea, una vez más, por solo tres meses y la próxima fecha límite sea el 30 de septiembre. En agosto, no obstante, vencen los contratos de las plantas transitorias. Nuevos plazos para que el oficialismo emprenda adelante de manera "quirrúrgica", tal como enfatizó Adorni, la reducción del Estado.

Según los datos oficiales publicados por el Indec, desde diciembre hasta hoy, las bajas en el Estado, superan los 25.000 trabajadores si se contemplan tanto la administración pública nacional como las empresas y sociedades del Estado. •



POLÍTICA | 15 LA NACION | LUNES 1º DE JULIO DE 2024

**EN OFF** | La trastienda de la política

Texto Jaime Rosemberg

# Karina Milei también se hace cargo del partido inaugural del Mundial 2030

La secretaria general acumula atribuciones en el organigrama de la gestión mileísta



Karina Milei ya absorbió el manejo de la Marca País y la ex-Exportar

ARCHIVO

Lo que comenzó Mauricio Macri en 2016, y continuó Sergio Massa el año pasado, podría concretarlo Javier Milei, siempre con su hermana Karina muy cerca, aunque falte una eternidad.

¿Milagro? ¿Política de Estado? La continuidad puede deberse, en todo caso, a los prodigios que logran el fútbol y su masividad, siempre atractiva para gobernantes de cualquier signo.

El jueves, a través de un DNU, el Presidente autorizó "la prórroga de jurisdicción a favor del Centro Suizo de Arbitraje" en la administración de garantías estatales, un paso burocrático necesario para

que el país pueda organizar, en junio de 2030, el partido inaugural del Mundial de la FIFA, a la vez festejo del centenario de aquel primer torneo, en el que Argentina llegó a la final con Uruguay.

Más allá de la firma de todos los ministros del gabinete acompañando al Presidente, en los considerandos del decreto queda claro que la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Karina Milei, se hizo cargo del proyecto, por encimade la Secretaría de Deportes, Turismo y Ambiente, que hoy lidera Daniel Scioli.

"Manejan Karina y Santiago Caputo. El que no lo entienda está

en problemas", comentan voces en Balcarce 50. Es esta otra prueba, reconocen en el Gobierno, de la multiplicidad de tareas absorbidas por la hermana del Presidente, entre ellas la Marca País y la agencia nacional de inversiones (antes Exportar), hasta hace

rado del Presidente de quedarse ocho años en el poder, en cuyo caso el partido sería durante el final de su segundo mandato, los bienes en garantía que ofrece el decreto ante la FIFA son contundentes: van desde embajadas o sedes consulares argentinas en el

exterior hasta reservas del Banco Central o "cualquier bien localizado dentro o fuera del territorio argentino que preste un servicio público esencial", como un avión de Aerolíneas Argentinas, si es que continúa para ese entonces siendo parte del Estado.

El DNU aduce, como justificativo para el decreto, que, "en razón del escaso lapso de tiempo que Karina, parece ser el mensaje.

## poco a cargo de la Cancillería. Más allá del deseo no decla-

tiene la Argentina para cumplir con la suscripción de las garantías gubernamentales, resulta imperioso disponer con urgencia las medidas previstas en el presente decreto". Todo el poder a

# Jorge Macri se molestó con los lilitos porteños

La reunión en la sede gubernamental de Parque Patricios, convocada para tratar proyectos contra la ludopatía infantil, se desarrollaba con normalidad, cuando el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, no pudo ocultar su enojo.

"¿No podrían haber consultado? ¿Hacía falta?", dijo el jefe de gobierno, con la mirada puesta en los legisladores de la Coalición Cívica-ARI, de Elisa Carrió.

Macri se centraba en la denuncia penal, presentada por esos legisladores y diputados nacionales contra la Casa Rosada, con relación a los fondos de la coparticipación que la gestión de Alberto Fernández le quitó a la Ciudad y que la Corte Suprema ordenó restituir.

rédito político, mientras estamos intentando lograr el pago",



Jorge Macri JEFE DE GOBIERNO PORTEÑO

agregaron fuentes con acceso a lo conversado en esa reunión.

En la Ciudad hacen cuentas y esperan que las pérdidas se reviertan en el corto plazo, ante las versiones de un inminente nue-"Se cortaron solos y buscan vo fallo de la Corte. Tomaron nota de la jugada de Carrió y así le enviaron un mensaje. •

# Una cocinera y "pitonisa" se hizo fan de Adorni



La emprendedora, en la puerta de Balcarce 50

Sellama India Viviana Elizabeth, tavoz, que no estaba ese día en la es de Catamarca y el lunes hacia guardia en la puerta de Balcarce 50. "Le quiero dar unos alfajores que hice a Adorni, soy su fan", decía la mujer a quien quisiera escucharla.

Junto a dos amigas, India tuvo éxito: a través de intermediarios, logró dejarle los alfajores al por-

Casa Rosada, pero que le agradeció el gesto en las redes sociales. Lo curioso es que, además de emprendedora, la mujer asegura que tiene poderes proféticos. "Adiviné que Milei iba a ganar", repetía, y aseguraba que sus alfajores "son consistentes", como el portavoz. •

## Mondino hizo trabajar a los diplomáticos en su feriado

Muchos expresaron malestar, otros se lo tomaron con más calma. Pero a nadie en el mundo diplomático le resultó indiferente la decisión de la canciller Diana Mondino, que por medio de las vías administrativas decidió que todas las sedes diplomáticas en el exterior estuvieran abiertas y funcionando el pasado jueves, Día del Trabajador del Estado, jornada en la que, por caso, en la Casa Rosada prácticamente no hubo actividad.

"Se tiene a bien informar que el día jueves 27 de junio se desarrollarán actividades con normalidad en todas las representaciones en el exterior", reza la circular, firmada por el director de Personal de la Cancillería, Claudio Gutiérrez, que llegó a todas las delegaciones diplomáticas.

"Ellos no trabajan, pero nos exigen a nosotros que sí lo hagamos", se quejaron desde una delegación importante, donde recordaban que el hecho no ocurrióenañosanterioresyque contradice la ley 26.786, que en 2013 estableció ese día como "de descanso" para los estatales.

"No es para tanto, los que estamos afuera no la pasamos tan mal", matizaron desde otra sede diplomática, no tan disconformes con la medida. •

## Insfrán, ausente sin aviso en el acto por la AMIA

No fue, por cierto, una semana agradable para Gildo Insfrán, el eterno gobernador peronista de Formosa. Una hipotensión lo obligó a dejar por la mitad un acto público, aunque él mismo se consideró recuperado y volvióa sus actividades cuando terminaba el viernes.

Donde no tuvieron noticias fue en la AMIA, que el martes consiguió la presencia de 18 gobiernos provinciales (15 gobernadores y 3 representantes) en la firma de un documento por la memoria y contra la impunidad, a treinta años del atentado terrorista contra la sede central de la entidad mutual.

"Todos los que no vinieron nos llamaron para explicarnos por qué no podían asistir. El único que no se comunicó ni explicó nada fue Insfrán", comentaban, por lo bajo, desde la mutual judía, donde no quisieron ahondar sobre los motivos del desplante.

Hace dos años, y junto a otros gobernadores, Insfrán participó de un viaje a Israel, organizado por el CFI y el Ministerio del Interior, por entonces comandado por Eduardo "Wado" de Pedro, con el sistema de riego y el manejo del agua del Estado hebreo como motivos centrales de la visita.

16 | POLÍTICA LA NACION | LUNES 1º DE JULIO DE 2024

inero negro argentino, valijeros uruguayos, un banco suizo, estafas varias, lavado de activos a plena vista, un suicidio... y la inercia de varios organismos de control. Los tribunales de Montevideo dirimen desde hace años un capítulo más de la profusa enciclopedia de la evasión y blanqueo rioplatense, con decenas de millones de dólares en la picota, según surge de documentos oficiales, informes de auditoría, correos electrónicos, audios y fuentes que la nacion consultó durante semanas.

El último capítulo de esta saga rioplatense involucra a un valijero confeso, Diego Lenguas Fernández, que mantiene en Montevideo un ida y vuelta de acusaciones con el Banque Heritage, una entidad suiza que en 2012 adquirió las operaciones del Surinvesty del Lloyds Bank en la región y se abocó a captar clientes argentinos para gestionar sus ahorros desde la clandestinidad uruguaya. ¿Conclusión? Detalles por demás incómodos de la operatoria delictiva salieron a la luz.

La trama se centra en las operaciones que desarrolló el Heritage en Buenos Aires, sin abrir las puertas de una sucursal ni contar con una licencia para operar en el país, ni quedar sujeto, por tanto, a los controles del Banco Central (BCRA). Optó por atender a su cartera argentina desde una suite del apart hotel Trianón, en avenida Callao al 1800, en el porteño barrio de Recoleta. La operatoria era, pues, tan discreta como ilegal.

Así, según surge del material recabado por LA NACION, una gerenta que trabajó para Surinvest y luego para el Heritage, Elena Nazarenko, operó entre 2009 y 2017 como "un caracol financiero: con la casa a cuestas", al decir de Lenguas. "Cuando ella llegaba, llegaba el banco, y cuando ella volvía a Montevideo, el banco se iba con ella", resumió.

La labor de Nazarenko se basó en tres premisas -confianza, reserva y ocultación de fondos e identidades-, que respetó a rajatabla duranteaños. Su cartera abarcó a decenas de clientes argentinos y varias decenas de millones de dólares. Hasta que incumplió la primera premisa y esquilmó a esos mismos clientes junto a su marido. Miles de dólares a uno, un millón a otro, decenas de miles por acá, cientos de miles de allá. Pero como todas las operaciones eran bajo los radares, sin papeles ni constancias, pasaron años impunes.

Hay, sin embargo, dos versiones sobre cómo fue el principio del fin. Una alude al suicidio del ludópata marido de Nazarenko, Walter Sena. La otra, a un cliente que olfateó algo raro, viajó a Montevideo, buscó certezas en la sede del Heritage y detectó que debía tener US\$2,5 millones en su cuenta bancaria, pero solo había 76.237,45 dólares. ¿Conclusión? Denuncia penal, despido de Nazarenko y el Heritage se abocó a apagar el incendio legal y reputacional.

"Informamos que un empleado de nuestro banco realizó un manejo irregular de fondos pertenecientes a un reducido grupo de clientes no residentes de banca privada", sostuvo el Heritage en un comunicado, en el que adujo que lo ocurrido "fue controlado rápidamente", que se trató de "una situación puntual y muy acotada", que se informó al Banco Central uruguayo (BCU) y se iniciaron "los procesos legales correspondientes".

En ese mismo comunicado, el Heritage destacó "los valores éticos que lo guían en la gestión de sus negocios", sin ahondar en todo lo que luego saldría a la luz. En parte, por la labor de los expertos de PricewaterhouseCoopers (PwC) que analizaron lo ocurrido y, por otra parte, por lo que afloró en los tribunales uruguayos.

Los auditores de PwC detectaron

El Banco Heritage captó clientes para gestionar sus ahorros en negro desde la clandestinidad; una confesión reactivó la causa

# Escándalo en Uruguay. Valijeros y un suicidio, el caso que sacó a la luz el lavado de dinero argentino

Texto Hugo Alconada Mon



La sede del Banque Heritage en Montevideo

ARCHIVO

## LOS PROTAGONISTAS JUDICIALES Y EL BANCO



## BANQUE HERITAGE

Banque Heritage a sus clientes

Ante consultas recibidas, informamos que un empleado de nuestro banco realizó un manejo irregular de fondos pertenecientes a un reducido grupo de clientes no residentes de banca privada. Una vez detectado el incidente, el mismo fue controlado rápidamente por nuestra institución, que actualmente se encuentra analizando cada caso concreto.

En forma inmediata, se comunicó la situación constatada a los clientes involucrados, se informó a la autoridad reguladora, el Banco Central del Uruguay (BCU) y se iniciaron los procesos legales correspondientes.

Cabe destacar que se trató de una situación puntual y muy acotada, que no afecta en modo alguno la operativa ni la solvencia del banco.

Fiel a su trayectoria y a los valores éticos que lo guían en la gestión de sus negocios, Grupo Heritage reafirma su compromiso con sus clientes y con el país.

Banque Heritage Uruguay es una institución de intermediación financiera supervisada por BCU. Por más información puede consultar nuestro sitio www.heritage.com.uy.o el sitio de BCU www.hcu.gub.uy. Por consultas o reciamos, stenciondereclamos@heritage.com.uy. O en www.heritage.com.uy.

## La respuesta a los clientes

El Banque Heritage, que fue centro del escándalo, culpó en una notificación a "un empleado" de un "manejo irregular"



Enrique Rodríguez FISCAL DE DELITOS ECONÓMICOS



ABOGADO DEL VALIJERO

un modus operandi: clientes argentinos que depositaron en el Heritage fondos que no estaban declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por lo que preferían no recibir resúmenes bancarios ni habilitar otras opciones que pudieran exponerlos ante las autoridades argentinas.

Dado el sigilo exigido por esos clientes y respetado por el Heritage, la metodología para acceder a sus ahorros solía repetirse. Le informaban a Nazarenko cuánto deseaban retirar, ella emitía una letra que un valijero cobraba en Montevideo por ventanilla en la sede del propio Heritage para ese mismo día o al siguiente viajar a Buenos Aires, donde entregaba la suma solicitada en el domicilio que le dijeran, sin jamás dar –ni pedir– más que un nombre de pila. Nunca apellidos.

¿Los valijeros? Varios salieron a la luz, según consta en las probanzas judiciales: Rafael Bermúdez Torres, Bernardo José Garat, Walter Fernández, Luis Ignacio Ruiz, Matías Nicolás Ruiz, Ana María Meneses y el ya nombrado Lenguas Fernández. Todos ellos eran amigos o conocidos de Nazarenko y su marido, con oficios muy diversos; entre ellos, electricista y vendedor de leña.

#### Depósitos no declarados

Durante la investigación, múltiplesclientes argentinos admitieron en Montevideo que sus depósitos en el Heritage no estaban declarados ante la AFIP. Pero el entonces fiscal uruguayo de Delitos Económicos y Complejos Enrique Rodríguez concluyó que no había reproche penal para hacerles a los clientes del Heritage. Estimó que el juzgamiento correspondería a la Argentina "por razones de jurisdicción territorial", según surge del dictamen cuya copia obtuvo LA NACION, y "porque la defraudación tributaria no existía como delito precedente" del lavado en Uruguay cuando ocurrió todo.

La fiscalía uruguaya tampoco consideró válido avanzar contra Lenguas, quien confesó que se encargó de "unas cuantas entregas de dinero" que retiró por ventanilla del Heritage, que jamás declaró en la frontera y que entregó sin jamás pedir un recibo, a cambio de una comisión. "Ese accionar puede también tener una razonable explicación", argumentó el fiscal Rodríguez, en un dictamen en el que adujo que al valijero le cabía, por tanto, el beneficio de la duda.

Sí terminó condenada, en cambio, Nazarenko. Un juzgado del fuero contra el crimen organizado la encontró culpable del delito de estafa y falsificación de documentos privados, con sentencia a dos años y cinco meses de prisión, que quedó firme. Se estima que desfalcó al menos US\$20 millones junto su marido, aunque ella ya regresó a su casa, donde cuida a una hija.

Nazarenko también selló un acuerdo con el Heritage. Desligó de responsabilidad a la entidad, que también acordó reintegrarles sus ahorros, aunque con quitas elevadas, a todos sus clientes, cuyos nombres se reserva LA NACION por no tratarse de personas políticamente expuestas (PEP), no ocupan roles oficiales ni privados de preponderancia, ni son sujetos de interés público.

Los nombres de alrededor de 50 de esos clientes afectados se encuentran, de todos modos, a disposición de las autoridades uruguayas y argentinas, que están en pleno conocimiento de la operatoria delictiva registrada dentro del Banque Heritage. El BCU recibió y contestó al menos seis oficios judiciales de la Justicia de su propio país, y al menos dos de sus abogados y dos contadores participaron en audiencias en que clientes contaron cómo eran las maniobras desarrolladas en Buenos Aires y Montevideo. •

ECONOMÍA 17 LA NACION | LUNES 1º DE JULIO DE 2024

# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### MICRONOTICIA

## La venta de autos 0 km no repunta

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que el número de vehículos patentados durante junio pasado ascendió a 29.878, lo que representa una baja del 25,5% interanual. Si la comparación, en cambio, es contra mayo, la caída fue del 14,1%. El acumulado del primer semestre mostró un descenso del 22,6%.

# El Gobierno se reúne hoy con los bancos y hay expectativa por la reacción del mercado

SEGUNDA ETAPA. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, será el único orador en el encuentro con las entidades del sector para dar detalles de las letras de regulación monetaria

## María Julieta Rumi

La segunda etapa del plan de estabilización tendrá hoy un arranque caliente con la reunión del Gobierno con los bancos para dar más definiciones sobre las letras de regulación monetaria (LRM) que reemplazarán a los pases. Hay una fuerte expectativa, además, por la reacción de los mercados ante los cambios en la política monetaria (anunciados el viernes pasado) y frente a la confirmación oficial de que se mantendrá el crawling peg del 2% mensual para la actualización del dólar oficial, de que seguirá el dólar blend y de que no hay fecha para la salida del cepo.

Fernando Baer, de Quantum Finanzas, opinó que los anuncios son, en principio, una buena noticia porque se acelera el proceso de normalización del balance del Banco Central y porque se dio alguna idea del proceso, pero no hay nada nuevo como para que la reacción inicial del mercado sea distinta de la que se venía viendo.

"En materia cambiaria puede haber algo de menor volatilidad por la confirmación de que el crawling se mantiene y de que la tasa será más positiva, lo cual apuntala la demanda de dinero y puede significar menor volatilidad en los dólares financieros. En materia de bonos y acciones, no veo muchos cambios", señaló.

En tanto, Salvador Vitelli, head of research de Romano Group, apuntó que cree que los bancos pueden abrir con pérdidas por el aumento de exposición a la Administración Pública Nacional, pero no necesariamente el resto de los sectores. "El mensaje positivo que podría dar sostén es que se apuntala lo fiscal", afirmó.

En cuanto a la cotización de los financieros, dijo que no ve fundamentals a la baja claros, con lo que quedarían sostenidos en estos niveles. El viernes último, el contado con liquidación trepó\$4,5 y alcanzó los \$1350,18 (+0,4%) y el dólar MEP cerró en las pantallas del mercado de capitales a \$1347,96, una suba diaria de \$16 (+1,2%).

"En el cortísimo plazo, lo que viene para los próximos dias es un mercado un poco cauteloso observando cómo se va a implementar lo de las LRM y un poco a la defensiva, pero después, con el correr del tiempo y si la implementación es exitosa, yo creo que el hecho de que el Banco Central pueda recuperar cintura para manejar la tasa de política monetaria –sin generar emisión-tendría que tender a un



Luis Caputo y Santiago Bausili, en la conferencia de prensa del viernes pasado

ARCHIVO

## LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS



Fernando Baer ECONOMISTA DE QUANTUM

"En materia cambiaria puede haber menos volatilidad por la confirmación del crawlingy de que la tasa será más positiva"



Christian Buteler ANALISTA FINANCIERO

"El mercado pone en duda si el dólar no está atrasado; entonces creo que esa parte no le va a gustar demasiado"



Andrés Reschini ANALISTA DE F2 SOLUCIONES

"Lo que viene para los próximos días es un mercado cauteloso observando cómo se va a implementar lo de las LRM"

fortalecimiento del peso", sostuvo, Soluciones Financieras.

Menos entusiasta fue el analista financiero Christian Buteler, quien dijo que el mercado no tomaría bien los anuncios porque se mantiene el statu quo económico.

"Elmercado pone en duda si el dólar no se está atrasando teniendo en cuenta que la inflación se mantiene en el rango del 4 al 6% mensual, el Banco Central no puede recompo-

ner reservas en forma importante por su parte, Andrés Reschini, de F2 en las últimas semanas y queda cada vez menos de la temporada que es estacionalmente mejor en ese aspecto. Entonces, la verdad que creo que esa parte no le va a gustar demasiado al mercado y ni hablar de que no esté previsto cuándo se sale del cepo, teniendo en cuenta que con cepo la recuperación está bastante limitada", explicó.

Y con respecto a los anuncios de que los pasivos remunerados que-

darán a cargo del Tesoro, dijo que eso también abre muchos interrogantes: "Si vos haces que el Tesoro incremente su deuda en esa magnitud ¿Cuál es el superávit fiscal primario que necesitás? Porque en estos meses el superávit fiscal primario se logró una parte por 'licuadora'y, por otra parte, postergando pagos; entonces hay bastantes dudas de la sostenibilidad de eso".

En principio, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, será el

único orador de la reunión prevista para hoy a las 10 en la entidad, y en cuanto a los bancos se invitó a los funcionarios de todas las entidades. según fuentes del BCRA.

La letra chica que falta, según la consultora 1816, es cómo conseguirá las letras de regulación monetaria el BCRA. Aún se desconoce si el Tesoro le entregará títulos a la autoridad monetaria en canje por otros bonos soberanos que aún tiene en su poder el Central o si el BCRA funcionará sencillamente como agente financiero del fisco colocando los nuevos papeles.

Por otro lado, no está confirmado si los bancos podrán comprar todos los días nuevas LRM para colocar sus excedentes de liquidez y si habrá mercado secundario.

Por último, la consultora también apuntó que resta conocer si las LRM también tendrán cupón capitalizable como las Lecap para no afectar el resultado fiscal del Tesoro.

"Indudablemente, y en esto Caputo y Bausili fueron explícitos, el objetivo central de este movimiento es eliminar los pasivos remunerados del BCRA. El Gobierno y a ha hecho un camino importante en este sentido, impulsando a los bancos a bajar exposición a pases y subir exposición a Lecap, pero según datos públicos, quedaba al jueves un stock de \$17,5 billones de pases, incluyendo\$11,5 billones en manos de bancos públicos y \$6,1 billones en bancos privados", dijo la consultora, y deslizó que las LRM también apuntarían a subir las tasas del sistema: "Recién con la letra chica lo tendremos claro, pero es una posibilidad que el Gobierno busque también con esta medida que suba el rendimiento de los depósitos, para lograr dos cosas: contener la brecha cambiaria, disparada tras el último recorte de tasas del BCRA, y ayudar a que el Central mejore su performance en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC)".

El Central cerró en junio el primer mes en tiempos de la gestión Milei perdiendo reservas por haber acumulado un saldo negativo en sus intervenciones sobre la plaza cambiarialocal. Elviernes tuvo que aportar al mercadoUS\$38 millones, loque lohizoquecerrara junio habiendo sacrificado US\$85 millones por esta vía.

Por último, 1816 sostuvo que el BCRA y el Ministerio de Economía tienen un importante trabajo por delante para lograr un buen mecanismo detransmisión entre la tasa que define el Central para las LRM y las tasas pasivas que determinarán los bancos.

"Caputo llegó a decir hace pocas semanas que la tasa de pases se volvería simbólica y que los bancos deberian determinar los rendimientos de los depósitos en función de las Lecap. Pero las condiciones de emisión de las Lecap, la normativa del Central y el mercado secundario de esas letras hicieron que la tasa de pases continuara siendo la tasa del sistema. En el futuro inmediato los pases dejarán de existir y se vuelve fundamental que las flamantes LRM permitan a los bancos administrar su liquidez correctamente, porque de lo contrario las entidades se verán forzadas a tener algunos pesos al 0% en el Central, lo que ampliará el spread entre la tasa de las LRM y la tasa que recibirán los depositantes", concluyeron. •

#### CUENTAS PENDIENTES

# El cepo cambiario, en pleno debate sobre la forma y fecha de salida

Néstor O. Scibona

PARA LA NACION-

in ir más atrás en el tiempo, la Argentina está próxima a atravesar 10 de los últimos 13 años con cepos y controles cambiarios, convertidos en virtuales salas de terapia intensiva de las crisis macroeconómicas gatilladas por fuertes desequilibrios en sus cuentas externas y fiscales.

No hace falta recordar que provocan el efecto de una puerta trabada: en teoría no dejan salir divisas, pero en la práctica impiden su ingreso. De ahí que-al igual que la alta inflación- pasaron a ser una cuenta pendiente que frena inversiones productivas y requieren soluciones consistentes.

La secuencia iniciada a fin de octubre de 2011 en el arranque del segundo período presidencial de Cristina Kirchner, a raíz de los desajustes acumulados en el primero, tuvo una pausa cuando Mauricio Macri desmanteló el cepo K de un día para otro al asumir, a fin de 2015. Aun así, no logró evitar que el corte del crédito externo privado de 2018 desun breve cepo light -con ventas de hasta US\$10.000 por persona-antes de su derrota electoral en 2019. Alberto Fernández lo endureció de inmediato al bajar el tope a US\$200 y crear el impuesto PAIS, que le puso un piso de 30% a la brecha cambiaria. Su gestión concluyó con una extravagante proliferación de tipos de cambio provisorios, diferenciales y discrecionales para exportadores y múltiples trabas para importar insumos esenciales, sin frenar el incesante drenaje de reservas del Banco Central ni la inflación superiora 200% interanual, que produjo un fenomenal atraso cambiario.

Javier Milei recibió el cepo dentro de la explosiva herencia kirchnerista, que describió crudamente hace menos de siete meses. Ya había abandonado su promesa electoral de ponerle fin a través de la dolarización de la economía y el cierre del BCRA. Con ese giro pragmático, el ministro Luis Caputo aplicó el esquema cambiario sui generis con el salto inicial de 118% en el tipo de cambio oficial (que pasó de \$366,5 a \$800,5 en diciembre) para formar un "colchón", seguidode miniajustes (crawling peg) de 2% mensual-bien por debajo de la inflación-; el dólar blend para exportadores (80% oficial y 20% contado con liquidación) con retenciones y el dólar para importadores con 15% de impuesto PAIS.

La publicación a mediados de junio del reporte del staff del FMI sobre la revisión del programa con la Argentina recalentó los mercados, donde los dólares financieros y el blue elevaron la brecha con el oficial hasta 47% y el riesgo país a 1456 puntos. Si bien ese documento de 110 páginas elogió el sobrecumplimiento de las metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas, incluyó un cronograma de pasos sucesivos y casi inmediatos hacia la normalización del mercado cambiario que reabrieron un intenso debate sobre la forma y fecha de salida del cepo.

## Palabra de especialistas

En este contexto, Héctor Torres exrepresentante argentino y exdirector del FMI- formula desde Ginebra ante una consulta de LA NA-CION tres aclaraciones importantes sobre ese informe.

Una, que las fechas mencionadas



del calendario 2024 (junio para el fin del dólar blend y julio para presentar un plan para eliminar gradualmente el cepo cambiario) no son de cumplimiento obligatorio, a diferencia de las metas cuantitativas que vienen del gobierno embocara en controles cambiarios anterior. Otra, que en esos y otros supervisados por el FMI y luego en casos (como la estimación de un dólar de equilibrio de \$1150, 24% más alto que el oficial) se incluye la sigla SB (structural benchmarks), que implica reformas críticas para el éxito del programa, pero no son cuantificables ni requieren waivers (excepciones). Y la tercera es que previamente se consulta a las autoridades del país si están de acuerdo con su publicación, a fin de hacerlo de manera consensuada.

> Elespecialista explica que el staff del Fondo siempre estuvo en contra de la dolarización para salir del cepo y que tanto la expresa mención del régimen de "competencia de monedas" y flotación administrada que aplican Perú y Uruguay para estabilizar el tipo de cambio como que solo se utilicen pesos argentinos para pagar impuestos resultan una forma de señalar su desacuerdo con el uso de dólares para ese fin.

> Horacio Liendo -arquitecto jurídico de la convertibilidad en 1991concuerda con ese régimen y subraya que en ambos países sus bancos centrales tienen prohibido por normas legales o constitucionales emitir moneda para financiar al gobierno, transferirle ganancias cambiarias nominales y colocar bonos de deuda que no hayan sido adquiridos en el mercado secundario. Pero en el plano local juzga necesario declarar el dólar como moneda de curso legal, derogar el régimen penal cambiario y reformar la carta orgánica del BCRA para ir a un esquema libre determinado por el mercado. "Es la única forma de cortar el nudo gordiano como hace 30 años lo hizo Perú, que después de una híper estabilizó su bancocentral y redujo la inflación a un dígito anual", sostiene.

> Torres, a su vez, cree que el cepo y el crawling de 2% mensual se asemejan a una "ratonera" donde resulta fácil entrar, pero difícil salir; máxime cuando otras monedas de la región-como las de Brasil y México-se están depreciando frente al dólar. También señala la necesidad defortalecer el peso con una tasa de interés competitiva; otro flanco del debate, ya que las tasas negativas frente a la inflación inducen el traspaso de activos en pesos a dólares y ensanchan la brecha cambiaria.

> Milei sostuvo semanas atrás que esta política, destinada a reducir drásticamente los pasivos en pesos del BCRA (deuda con los bancos),

impulsará una "dolarización endógena". O sea que quienes tienen dólares en cajas de seguridad o en el "colchón" se vean forzados a volcarlos a la actividad económica. Y que, para salir del cepo, antes hay que resolver el problema de los puts (seguros de liquidez otorgados a los bancos para rescatar bonos del Tesoro antes en \$2014, el de junio de 2002 (tras de su vencimiento), generados en la gestión de Sergio Massa. Ahora Caputo promete acelerar el reemplazo de los pasivos del BCRA por los del Tesoro, eliminar esa fuente de emisión, moverse hacia una tasa de interés real positiva y "calmar ansiedades sobre la salida del cepo".

## Dudas entre los economistas

Si hubiera que atenerse a las declaraciones públicas de los economistas con mayor trayectoria profesional, las expectativas sobre cómo y cuándo salir del cepo están des-

## El FMI siempre estuvo en contra de la dolarización para eliminar el cepo

#### Los analistas tienen en la mira el deterioro del tipo de cambio real

alineadas. Pocos arriesgan fechas. Aunque la "licuadora" inflacionaria funciona a menor velocidad, también tienen en la mira el deterioro del tipo de cambio real y discrepan sobre la conveniencia o no de un eventual ajuste, negado sistemáticamente por el Gobierno.

El dilema gira entonces entre mantener un dólar relativamente bajo, a contramano de la necesidad de impulsar exportaciones y acumular reservas, o la alternativa de aumentar el ritmo de minidevaluaciones (o un ajuste correctivo), a riesgo de acicatear la inflación.

Por caso, Ricardo Arriazu sostuvodías atrás en Córdoba que no hay condiciones para abrir el cepo porque podría desembocar en hiperinflación "Hay que eliminarlo, pero ir saliendo de a poco y permitir gradualmente transacciones libres. Si cambia el *crawling peg*, cambia todo el programa", agregó.

Miguel Angel Broda coincide en que la salida del cepo y el fin del impuesto PAIS (que vencerá en diciembre) no pueden ser de un día para otro, ya que se trata de un proceso gradual debido a la coexistencia de varios tipos de cambio y factores de incertidumbre. Entre

ellos señala la apreciación cambiaria, con un tipo de cambio real multilateral (TCRM) que, a valores de comienzos de junio, supera en apenas 19% al previo a la devaluación de diciembre (\$754). Sus cálculos con esa base ubican en \$701 el dólar del fin de la convertibilidad: el ajuste de Jorge Remes Lenicov); en \$1252, el de diciembre de 2019. y en \$1170, el promedio histórico 2001/24.

Otra cuestión en debate es la distorsión de precios relativos. Fausto Spotorno, de la consultora Orlando Ferreres, indica que a raíz del cepo hay una gran diferencia en la inflación acumulada en dólares entre distintos sectores desde junio de 2019. En los extremos de las subas se ubican equipamiento del hogar, con 110%, seguida por la adquisición de vehículos, con 60%, y las caídas de 60% en electricidad, gas y otros combustibles y de 55% en alquiler de vivienda. Por su parte, el exministro Domingo Cavallo, que alentaba el desdoblamiento del mercado cambiario con un dólar financiero libre y otro comercial con limitaciones, propuso ahora en su blog eliminar el dólar blend para derivar el 20% de CCL a las reservas del BCRA y subir el dólar oficial a \$1000 con una baja de 15 a 7,5% del impuesto PAIS en el dólar importador para compensar la devaluación y liberar el cepo.

En cambio, para Carlos Melconian, el cepo es "ilevantable" mientras no se negocie en Washington un programa financiero que incluya el régimen cambiario y monetario, los desembolsos del FMI para repagar la deuda reestructurada y mantener los créditos de otros organismos multilaterales (BID, Banco Mundial, CAF) para obras de infraestructura que, si se traspasan a las provincias, requerirán garantías del Tesoro nacional

La asistencia financiera del Fondo también es objeto de cifras conjeturales (que van de US\$5000 a 10.000 millones). Torres cree que puede haber un nuevo programa para apuntalar reformas estructurales y mantener la actual exposición con el organismo. Pero advierte que si el Gobierno buscara el préstamo para salir del cepo, requeriría un fuerte desembolso inicial, que juzga poco probable. Aunque no descarta que esta cuestión provoque desinteligencias entre ambas partes, sostiene que no es prudente usar dólares de un acreedor preferencial para defender la cotización del peso en el mercado local ya que, en ese caso, "significa que estaríamos haciendo algo mal". •

## Por un año más, no cobrarán retenciones a los lácteos

**DECRETO**. La prórroga, hasta el 30 de junio de 2025, está por salir

#### Fernando Bertello

LA NACION

El Gobierno formalizará en el Boletín Oficial el decreto que prorrogará hasta el 30 de junio de 2025 el no cobro de las retenciones a los productos lácteos. Según pudo saber LA NACION, luego de diversos pasos legales, el decreto quedó a la firma del Presidente, Javier Milei, y por estas horas era inminente la concreción de esa última instancia antes de la oficialización.

En mayo pasado, el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, había dado a conocer la medida de no cobrar retenciones a los lácteos por un año. En esa oportunidad se dijo que la decisión busca "brindar estabilidad y competitividad a toda la cadena láctea, impulsando inversiones que fortalezcan tanto la producción como los procesos industriales. Es fundamental para el crecimiento del sector y para promover la inserción de nuestros productos lácteos en el mercado internacional".

#### Gesto a los productores

La suspensión de las retenciones había sido en realidad originalmente anunciada a fin de septiembre por el entonces ministro de Economía Sergio Massa, en medio de la campaña electoral. La leche en polvo tributaba un 9% de derechos de exportación y los quesos, 4,5%. En ese momento, la medida era por 90 días, hasta que concluyera 2023. Sin embargo, en enero pasado, el gobierno del presidente Milei la extendió hasta el 30 del actual. Ahora irá hasta el 30 de junio de 2025.

Esta decisión se suma a otra que representa un gesto a los productores: el Banco Central anunció que no renovará una resolución que desde septiembre de 2022 viene castigando con una sobretasa a los productores de soja que tienen en stock más de 5% de grano.

"Esta decisión constituye un paso más en el camino trazado por el BCRA con miras a normalizar el funcionamiento del sistema financiero y fomentar el crédito doméstico al sector privado productivo. Esta adecuación normativa complementa otras medidas como la comunicación A8043, del pasado 13 de junio, que flexibilizó las normas de crédito para el conjunto de entidades que califican como grandes empresas exportadoras (GEE)", precisó el BCRA.

Según los últimos datos disponibles sobre las exportaciones de productos lácteos, entre enero y mayo pasado se colocaron en el exterior 154.972 toneladas. Esto representó un crecimiento del 7%. En tanto, en valor se hicieron negocios por 559,1 millones de dólares, un 3% menos versus igual período de 2023.

Respecto de la producción lechera, que estuvo afectada en 2023 por la sequía y el encarecimiento del alimento a raíz del dólar soja del gobierno anterior, entre eneroy mayo pasado registró una retracción acumulada del 14,3%. El dato positivo es que mayo subió 6.6% versus abril último. •

ECONOMÍA 19 LA NACION | LUNES 1º DE JULIO DE 2024

# Mejora el consumo, pero de la mano de una mayor fragmentación social

ENCUESTA. La capacidad de compra se recompuso un poco en las clases alta y media alta, y cayó en la baja, según un estudio privado



## Gabriela Origlia

PARA LA NACION

CÓRDOBA.- Mientras el presidente Javier Milei prepara la llamada "segunda etapa" de su gobierno, con las prometidas rebajas de impuestos y más reformas del Estado, la gente acompaña las medidas macroeconómicas -aun con el ajuste-, pero no pasa lo mismo con la "micro". Esa es una de las conclusiones del último estudio de la consultora Moiguer, que también refleja que la capacidad de consumo en junio aumentó en las categorías sociales más altas, pero cayó en la clase baja.

LA NACION accedió al último informe de Social Mood (humor social) de la consultora y dialogó con su titular, Fernando Moiguer, quien advirtió que los datos revelan una Argentina "más fragmentada, con ricos más ricos y pobres mucho más pobres, situación que se hace más intensa en un país que no crece".

Añade que una mayor disgregación social implica "agudizar las problemáticas que experimentan a nivel global los países más fragmentados: altos índices de delincuencia, inseguridad y violencia ciudadana".

Las dificultades de consumo de la sociedad comienzan a convivir con una mejora en el poder adquisitivo que es heterogénea. Estudios privados como los del Iaraf y el Ieral, de la Fundación Mediterránea, señalan que el piso salarial se habría registrado en febrero y, desde entonces, los sueldos de los trabajadores registrados subieron por encima de la inflación, con una amplia diferencia respecto de lo que lograron los estatales y los informales. De 20 millones de trabajadores, un 52% son informales o monotributistas: 31%, asalariados privados registrados, y 17%, estatales.

En junio pasado, 63% de los consultados por Moiguer consideró que los ingresos de su hogar están por debajo de la inflación, lo que representa un descenso frente al

72% del primer trimestre. Hace unos días el ministro de Economía, Luis Caputo, planteó que "lo peor ya pasó" en materia económica. El indicador de consumo de la Cámara Argentina de Comercio. por ejemplo, da cuenta de que la caída frente abril fue del 2,2%, por debajo de las anteriores mediciones. Es decir, siguen las bajas, pero son menos profundas.

Ante la pregunta de Moiguer de en qué medida los hogares se adaptaron a la actual situación social, económica y política, 32% de la clase alta respondió que "muy bien/ bien", al igual que 36% de la media

#### En junio creció el porcentaje de quienes dijeron haber hecho consumos "hedónicos"

alta, mientras que 44% de la media baja y 57% de la baja sostuvieron "mal/cuesta mucho". Seis (62%) de cada diez entienden que el ajuste es "poco o nada tolerable": 46% de la clase alta, 57% de la media alta, 62% de la media baja y 72% de la baja.

El mes pasado, por primera vez desde las mediciones prebalotaje, el 29% evaluó la capacidad de consumo de su hogar como "buena/muy buena" (38% en el caso de la clase alta; 34% en la media alta; 31% en la media baja y 21% en la baja). Entre enero y marzo había dado 20%; en abril, 23%, y en mayo, 26%.

También creció el porcentaje de quienes afirmaron haber realizado gastos "hedónicos" (salidas, indumentaria, delivery y tecnología/electro), 60%, siete puntos porcentuales más que en mayo, nueve más que en abril y 12 más que en el primer trimestre, aunque sigue ocho por debajo de 2018 y más o menos en el mismo nivel de 2021.

En este segmento también se patentiza la fragmentación que remarca Moiguer. De quienes pudieron realizar estos consumos, 83% son de clase alta; 77%, de la media alta; 59%, de la media baja, y 40%, de la clase baja.

Según datos oficiales (el informe sobre evolución de la distribución del ingreso del Indec), el 20% de los hogares de más altos ingresos concentran el 42,5% de la torta que se reparte en el país. El coeficiente de Gini (valor de entre 0 y 1 que refleja la desigualdad en la distribución del ingreso, en el que 0 es la mayor igualdadylla mayor desigualdad) fue de 0,467, empeorando no solo frente al último trimestre de 2023 (0,435), sino que se ha convertido en el peor registro de los últimos cuatro años.

Ya el reporte anterior de la consultora transparentaba que la clase media comenzaba a presentar niveles de ajuste por sobre el promedio en el bimestre abril/mayo de este año. Este nuevo trabajo de Moiguer fue realizado entre el 3 y el 26 del mes pasado sobre 1700 personas de entre 25 y 50 años del AMBA, provincia de Buenos Aires, Salta, Córdoba y Mendoza.

En línea con la mejora de algunos indicadores macro como la desaceleración de la inflación y caída del déficit fiscal, mejoraron los relacionados con expectativas de crisis económica (40% frente al 45% del mes anterior) y de hiperinflación (30%, cinco puntos porcentuales menos que en mayo y 24 menos que en noviembre antes del balotaje).

Esos números presentan un fuerte contraste respecto de cómo creen que evolucionará la capacidad de compra de sus hogares: 46% entiende que "peor o mucho peor" y no hubo cambios entre enero y junio, como tampoco se modificó en ese período el 35% de los que dudan de la estabilidad de su trabajo. Ese aspecto coincide con el apuntado por el último relevamiento nacional de la consultora Opina Argentina, que mostró transformaciones en la "nube de preocupaciones": 55% de los encuestados temen la posibilidad de quedar desempleados y la desocupación, con 29%, quedó al mismo nivel que la inflación como principal problema percibido.

# Dudas por el bono de \$70.000 de este mes para jubilados de menores ingresos

CONTRADICCIÓN. Milei lo condicionó a los ingresos fiscales; en Economía afirman que sí se pagará

#### Silvia Stang

LA NACION

El presidente Javier Milei puso en duda el viernes el pago este mes del bono para los jubilados y pensionados de menores ingresos. Sin embargo, desde el Ministerio de Economía afirmaron, al responder una consulta de LA NACION, que sí se abonará el refuerzo de hasta \$70.000, tal como en esa misma dependencia estatal habían dicho dos semanas atrás.

La medida deberá ser dispuesta por decreto del Poder Ejecutivo y establecerá que el ingreso total más bajo del sistema será de \$285.622. Quienes cobren más que el haber mínimo recibirán un refuerzo de un monto tal que complete esos \$285.622.

El calendario de pago de las prestaciones de este mes se iniciará el lunes 8 de este mes.

Si no se abonara el refuerzo, el monto percibido por quienes tienen el haber mínimo caería nominalmente más de 22% y se cobrarían \$61.309 menos que en junio (sin considerar el medio aguinaldo, una prestación que es propia del mes pasado), aun en medio de un contexto inflacionario y cuando se estima que en junio los precios subieron, en promedio, más que en mayo.

En una entrevista concedida al programa +Mañana, de LN+, Milei dijo, tras ser consultado sobre el tema por Antonio Laje, que la decisión sobre el refuerzo depende de los números fiscales, "El bono es discrecional y tenemos que ser serios; solo va a haber bonos en función de cómo vienen la situación y los números fiscales; no vamos a engañar a la gente dándoles cosas que no hay" porque después "los efectos son peores", señaló el mandatario.

Sin contar el medio aguinaldo, el mes pasado los beneficiarios que perciben solo un haber básico tuvieron un refuerzo de \$70.000, que se sumó a los \$206.931,10 del haber propiamente dicho.

Para julio y en función de lo dispuesto por el DNU 274 de abril último, todos los ingresos del sistema previsional general de la Anses se reajustaránen un 4,2%, porque ese fue el índice de inflación de mayo. Así, el haber mínimo quedará en \$215.622,20, una cifra que todavía no fue oficializada mediante una resolución.

A mediados de junio, cuando se conoció el índice de inflación. LA NACION consultó sobre el bono a fuentes del Ministerio de Economía, que entonces habían confirmado el pago de un bono para este mes en iguales condiciones que en los meses previos. Sin embargo, al cierre de esta edición no se emitió el decreto correspondiente, y las declaraciones del Presidente pusieron en duda el pago.

El haber mínimo de julio, de \$215.622 según lo previsto, es un monto un 22% más bajo que la cifra de \$276.931 que significó en junio el ingreso habitual más el bono de \$70.000; es decir, de no haber bono se percibirían en esos casos \$61.309 menos. También cobrarían una menor cantidad de pesos quienes tienen un ingreso mayor al míni-

mo, pero inferior a la cifra que resulta de considerar el mínimo más los \$70.000; es decir, quienes en el mes de junio cobraron en total hasta los mencionados \$276.931.

El pago de bonos es continuo desde septiembre de 2022 y en ese mismo mes de 2023 se redujo el universo de quienes los perciben, por una decisión del gobierno de Alberto Fernández. Se trata de una política discrecional, que nunca abarcó a todos los jubilados del sistema de la Anses, pese a que los daños producidos por la inflación fueron generalizados.

Mientras que con el gobierno anterior, y por los refuerzos, los jubilados del haber mínimo fueron quienes perdieron menos poder adquisitivo (de todas formas, solo en 2023 la caída fue de 14.2% en esos casos), en la actual gestión esa ecuación se invirtió, porque el monto del bono está congelado desde marzo.

#### Detrás de la inflación

En la primera mitad de 2024, el monto cobrado por quienes tienen solo un haber mínimo como ingreso previsional (y, por tanto, reciben bono) subió un 72,3%, mientras que la inflación estimada para el período es de alrededor de entre 80% y 82%. Si se hubiera decidido no pagar el bono el mes actual, se cobraría un monto que, en comparación con el del inicio del año, sería solo un 34% nominalmente mayor.

Según datos estadísticos publicados por la Subsecretaría de Seguridad Social, quienes cobran el monto integrado por su haber más el bono de hasta \$70.000 son el 45% del total de beneficiarios. La condición para percibir el extra siempre fue no cobrar dos haberes, porque el ingreso tope para que sea liquidado el refuerzo se establece por beneficiario y no por beneficio (es decir, quienes cobran el haber mínimo pero, además, tienen otro ingreso previsional, no lo perciben). Alrededor del 95% de quienes cobran el haber más bajo del sistema se jubiló mediante una moratoria, aunque eso no significa necesariamente que sean personas que nunca hicieron aportes: este grupo de beneficiarios es muy heterogéneo y, así que como hay quienes no contribuyeron también hay quienes lo hicieron durante más de 20 años, pero no alcanzaron los 30 que exige la ley previsional.

# Arte & Antigüedades



20 | SEGURIDAD

# SEGURIDAD

Edición de hoy a cargo de **Fernando Rodríguez** www.lanacion.com/seguridad@LNseguridad|Facebook.com/lanacion | Inseguridad@lanacion.com.ar

## La búsqueda de Loan | GIRO DRAMÁTICO



La ministra Patricia Bullrich se reunió con la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, durante los rastrillajes

MINISTERIO DE SEGURIDAD

# El enigma de Laudelina: tras su denuncia, los fiscales federales pidieron detenerla

La imputaron por encubrimiento, acusada de "plantar" una zapatilla del niño para desviar la investigación; manifestantes atacaron el hotel de Corrientes donde la mujer estaba alojada

José María Costa ENVIADO ESPECIAL

GOYA, Corrientes.—Laudelina Peña, la tía de Loan, el chico visto por última vez el 13 de junio pasado, pasó a ser sospechosa del plan criminal que investiga la Justicia Federal. Los fiscales a cargo de la pesquisa le imputaron el delito de encubrimiento y pidieron su detención, pero la jueza federal de esta ciudad, Cristina Pozzer Penzo, rechazó la solicitud.

El fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y sus colegas Marcelo Colomboy Alejandra Mángano, que conducen la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), acusaron a la tía de Loan de "plantar" un botín del niño en medio del monte, prueba que sirvió, en su momento, para sostener que el niño supuestamente se había perdido.

"Los fiscales van a insistir en el pedido de detención de la tía de Loan. Tienen evidencias de que Laudelina Peña participó del plan criminal. Por eso, pocas horas después de quedar a cargo de la investigación, solicitaron el allanamiento de su casa y el secuestro de su teléfono celular", sostuvo a LA NACION una fuente con acceso al expediente.

Mientras sigue sin haber pistas de Loan, el clima en la provincia es de una tensión que no deja de crecer: en medio de graves incidentes,

la policía de Corrientes tuvo que trasladar a Laudelina desde un hotel de la capital provincial hacia un lugar desconocido, después de que vecinos arrojaran una lluvia de piedras y botellas contra el lugar.

Los uniformados montaron, además, una fuerte custodia en el establecimiento situado en un tranquilo barrio de la capital provincial en el que la mujer estaba alojada después de que, en la madrugada del sábado, denunciara ante el fiscal Gustavo Robineau –que conduce la Fiscalía de Investigaciones Complejas de Corrientes– que su sobrino murió al ser atropellado por el capitán de navío retirado Carlos Pérez con su camioneta Ford Ranger blanca.

"Escuché el ruido del choque de la camioneta contra Loan", dijo la tía del niño en esa denuncia. También sostuvo que vio cómo Pérez se bajó y cargó el cuerpo en la caja de la Ford Ranger en la que viajaba con su esposa, María Victoria Caillava.

Laudelina Peña sostuvo que Caillava le dio un botín de su sobrino para que lo "plantara" en el monte. Ella cumplió. "Me trajo el botín de Loan y me dijo que me iba a matar si no lo ponía en campo", denunció. Por ese mismo acto, los fiscales federales quieren que quede detenida.

"¿Por qué no dicen lo que hicieron con Loan y dejan de hacer el quilombo que están haciendo? Ella

debe saber qué hicieron con Loan. Estamos aguantando como podemos. La estamos pasando mal, pero hay gente que nos apoya. Es mentira que lo hayan atropellado. Se vería el rastro. Lo que dijo Laudelina es mentira", afirmó José Peña a LN+.

## Bullrich, en viaje relámpago

Ayer, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajó a Corrientes y se reunió con la jueza Pozzer Penzo durante un rastrillaje. Junto con parte de su equipo más cercano y miembros del comando especial de las fuerzas federales en Goya, llegaron minutos antes de las 10 para, luego, dirigirse a Nueve de Julio. Pasadas las 16, la ministra y su equipo regresaron a Buenos Aires.

"En este momento no tenemos datos de Loan", sostuvo la ministra a media tarde, en una improvisada conferencia de prensa. Y agregó: "Con todo el equipo hemos estado viendo todas las zonas, con una mirada ocular importante, para poder analizar cada detalle y cada una de las hipótesis de trabajo, para luego elevarlo a la jueza".

Según pudo saber LA NACION, la agenda de la ministra en Corrientes incluyó tres escalas: un recorrido por la zona del comando conjunto, la visita al paraje donde desapareció Loan-incluida una visita a la casa de Catalina, la abuela del chico-y una

#### EL PRESIDENTE HABLÓ DEL CASO POR PRIMERA VEZ

En una entrevista televisiva, el presidente Javier Milei hablópúblicamente por primera vez del caso que tiene en vilo al país. "Cuando senos llamó, la doctora [Patricia] Bullrich fue y brindó asistencias. Brindó asistencia hasta donde la dejaron. No es que permitieron que las fuerzas federales participaran activamente del proceso. Aun así, en ningún momento se le quitó el hombro. Hoy no se trabaja con una hipótesis o dos. Se está trabajando en todas. Se está haciendo un esfuerzo para encontrar a Loan", sostuvo, en diálogo con el canal TN.

"No podemos revelar más información del caso porque se pone en riesgo la evolución de la investigación. Lo que si podemos decir es que se está trabajando arduamente. Uno tiene que estar tranquilo en la conciencia de que uno hace todo lo habido y por haber para encontrarlo. Nadamásque eso", concluyó el Presidente. reunión con los equipos operativos a cargo de la nueva búsqueda.

Junto con Catalina, Bullrich caminó por el naranjal donde el niño fue visto por última vez.

"Recorrimos cada lugar y la realidad es que la Justicia está rearmando una serie de pruebas importantes, se están abriendo teléfonos que no se habían abierto, se está trabajando sobre los autos que hay que volver a peritar y también sobre un rastrillaje de las zonas donde impactaron las antenas celulares y cómo pueden haber sido los recorridos", sostuvo la ministra.

Mientras Bullrich recorría el campo, también llegaron a Nueve de Julio el abogado Fernando Burlando y parte de su equipo para reunirse con los padres de Loan. El letrado aceptó, a fines de la semana pasada, ser el representante legal de María Noguera, la madre de Loan.

#### Peritajes claves

Losfiscales De Guzmán, Colombo y Mángano esperan para las próximas horas el resultados de peritajes claves, entre ellos, el análisis de los teléfonos celulares secuestrados en la causa y un informe accidentológico que comenzó ayer sobre la camioneta del marino retirado Pérez, para determinar si tiene rastros de "un choque o arrollamiento".

El peritaje de los celulares está a cargo de personal de la División Pericias Telefónicas de la PFA. La apertura de los teléfonos celulares se hace por medio de lo que se denomina Universal Forensic Extraction Device (UFED) Premium, un soporte tecnológico que permite recuperar, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp borrados.

Se autorizó a que los resultados se obtengan por duplicado para que la segunda copia sea enviada al Centro de Investigaciones del Ciberdelito de Alta Tecnología (Cicat), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, "para vincular y relacionar toda la información que se obtenga de los teléfonos secuestrados, debiendo respetar la cadena de custodia y los protocolos sobre evidencia forense digital", según informaron las fuentes consultadas.

Pocas horas después de asumir la investigación de la causa, una vez que los fiscales correntinos Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry declinaron la competencia en la Justicia Federal tras sostener que se estaba ante un caso de trata de personas, De Guzmán, Colombo y Mángano pidieron allanar las casas de la tía y de la abuela de Loan.

El objetivo de los procedimientos era secuestrar los dispositivos electrónicos que se encontraran en esos lugares. Se decomisaron siete teléfonos móviles, en total.

Los investigadores creen que en el peritaje telefónico pueden surgir las pruebas que confirmen el plan criminal detrás de la desaparición del chico y la eventual participación de la tía del niño en él.

"Estamos haciendo presentaciones. Queremos saber quién le banca el hotel a esta mujer, por qué está todavía en Corrientes, porque es gente muy humilde. ¿Por qué la tienen que defender? La atacan porque la gente sabe todo. Fue un fracaso esta investigación. Fueron fiscales que parecían tortugas mientras la delincuencia va en Ferrari", sostuvo el abogado Burlando tras su llegada a Corrientes.

En las próximas horas los focos estarán puestos especialmente en Laudelina, la mujer que es tanto denunciante como sospechosa.

LA NACION | LUNES 1º DE JULIO DE 2024



Peritos de la Policía Federal revisan la camioneta de Carlos Pérez

MARCELO MANERA

# Entre los giros de la causa, peritaron la camioneta de uno de los principales imputados

La Policía Federal revisó la Ford Ranger con la que, según la última versión, el chico fue atropellado por el militar Carlos Pérez

NUEVE DE JULIO, Corrientes (Enviado especial).— Todo parece haber vuelto a foja cero. Loan Peña lleva 18 días desaparecido y no hay rastros certeros de qué pasó con el niño, en una investigación que está ahora en manos de la Justicia Federal de Goya y de la Policía Federal, que decidieron desandar esta trama oscura desde el principio, como si todo lo que se hizo antes, con el caso anclado en el fuero provincial, estuviese viciado o sospechado de negligencia.

Volver a cero en la investigación muestra la desconfianza que supura en un caso en el que desde el 13 de junio, cuando desapareció Loan, se transitaron al menos tres hipótesis. Ninguna, por ahora, firme. La primera fue que el niño se extravió en el monte cuando fue a buscar naranjas con su tío Bernardino Antonio Benítez, el matrimonio de Daniel "Fierrito" Ramírez y María del Carmen Millapi, y otros cinco niños. Luego fue descartada.

La segunda apuntó a una supuesta red de trata de personas que tiene a la pareja integrada por el excapitán de navío Carlos Pérez y a María Victoria Caillava, exsecretaria de Producción del pueblo, como principales acusados. El comisario local Walter Maciel está preso por supuesto encubrimiento. Ese vuelco en la causa provocó que el 24 de junio el voluminoso expediente pasara a la Justicia Federal.

El sábado a la madrugada, Laudelina Peña, tía de Loan, sembró la tercera hipótesis, cuyo argumento se centra en que el marino retirado Pérez habría atropellado a Loan y se habría llevado su cuerpo sin vida en la camioneta, junto a su pareja.

Surgen tantas variantes que la causa debió volver atrás cada vez, como si todo lo investigado hasta entonces no sirviera de mucho. Aún no se sabelo más básico: cómo se produjo la desaparición del niño.

Un grupo de peritos especializados de la Federal se abocó gran parte del día a trabajar sobre la camioneta de Pérez, que está detenido en la cárcel federal de Güemes, en Salta, junto con su esposa.

La Ford Ranger blanca que el matrimonio usó para ir al almuerzo en la casa de Catalina, la abuela de Loan, fue marcada hace siete días por los perros rastreadores, que detectaron en ella rastros del niño desaparecido. Eso fue clave para que los fiscales provinciales imputaran a Pérez y a Caillava por trata de personas, y el caso pasara a la Justicia Federal. No había hasta entonces otras evidencias de peso.

Esa camioneta no había sido sometida hasta ahora a un peritaje exhaustivo. El estudio forense del vehículo será clave no solo para confirmar el rastro que olieron los perros, sino también para avanzar en el móvil de la desaparición.

Fuentes de la Policía Federal sefialaron a LA NACION que también será sometido al mismo análisis el Ford Ka rojo que la pareja utilizó para viajar a la capital correntina y a Resistencia, Chaco, un día después de la desaparición de Loan.

Los peritos trabajaron durante la mañana y parte de la tarde de ayer dentro del predio de la comisaría local, en una especie de cochera a cielo abierto, donde está secuestrada la camioneta. Más de una docena de agentes, vestidos con mamelucos blancos y máscaras, revisaron la Ford Ranger.

Pérez y Caillava fueron a almorzar a la casa de la abuela de Loan en la camioneta y volvieron después de las 14.30 hacia el pueblo. La coartada del marino retirado es que quería ver el partido de River frente a Deportivo Riestra. Dijo que al otro día viajaron a la capital correntina y a Chaco para comprar una casa rodante.

El peritaje de la camioneta también será clave para avalar y desestimar la declaración que Laudelina hizo el sábado a la 1 en la fiscalía de Corrientes. Allí, la tía de Loan dijo que Pérez atropelló a Loan, que murió por el impacto, y que se lo llevaron en la camioneta.

Con el correr de las horas, el testimonio comenzó a perder entidad. María Noguera, la madre de Loan, dijo a LA NACION que "no tiene sentido lo que dijo". Y repitió: "Es una maniobra para desviar la investigación. A Loan se lo llevaron".

El análisis de las antenas de telefonía aportó que se activó la señal de los celulares del matrimonio acusado en una zona cercana a la casa de la abuela de Loan dos horas más tarde. Por eso, los rastrillajes con efectivos de la Policía Federal y drones de la policía bonaerense se focalizaron en las inmediaciones del campo de Catalina Peña. Hasta las 17, con luz natural, más de 200 agentes con camperas azules de la PFA rastrillaron de manera minuciosa ese lugar, la llamada "zona cero"

ese lugar, la llamada "zona cero".

Pero durante el fin de semana no
surgieron nuevas evidencias tanto
en la búsqueda de Loan como de
algún nuevo rastro. Desde que comenzó la búsqueda del niño, el 13
de junio, las únicas pruebas que se
encontraron en el terreno fueron
"plantadas", como uno de los botines del chico.

Todo fue falso y sirvió para alimentar la esperanza de que el niños de cinco años permanecía perdido en esa áspera geografía. • Germán de los Santos

# Las contradicciones de la familia, y la Justicia que aún no da respuesta

EL ESCENARIO Germán de los Santos

German de los Sa ENVIADO ESPECIAL

esde un principio, la mentira alimentó el drama de la desaparición de Loan Peña. La usaron como un recurso que sirvió para encubrir una trama envuelta en una oscuridad pocas veces vista, en la que todavía no se puede ni siquiera presumir qué ocurrió con el niño de cinco años que está desaparecido desde hace 17 días. Por ahora, este caso despunta más preguntas que certezas. Dudas que una investigación malograda desde el inicio nunca logró despejar.

¿Por qué nadie dice la verdad? ¿Qué esconde parte de la familia del chico, que hizo todo lo posible para complicar su búsqueda y, sobre todo, evitar que se sepa la verdad sobre lo que le ocurrió hace 18 días tras ese almuerzo en la casa de Catalina Peña en el paraje Algarrobal? Lo más importante por develar es qué hicieron con él, dónde está. En el círculo familiar parece estar la clave.

Esta madeja de versiones se oscurece por donde se la mire, con una
cadena de encubrimientos en el entorno del niño, desde los extraños
nubarrones que exhibe el relato de
José Peña, el padre de Loan, hasta las
supuestas maniobras de su tía Laudelina para abrir un camino divergente
en la investigación, tras afirmar ante
un fiscal que no tenía nada que ver
con el caso y que el exmarino Carlos
Pérezatropellóa Loany con su mujer,
Maria Victoria Caillava, se llevaron el
cuerpo en la camioneta.

Desde el 13 de junio, cuando la madre del niño, María Noguera—que no estuvo en el almuerzo en el campo—, denunció su desaparición dos horas después de que sus parientes le dijeran que Loan se había perdido en el monte, se implantaron hipótesis que develan que, hasta ahora, nadie dijo la verdad. Excepto, quizás, los niños.

En un testimonio en cámara Gesell, los cinco chicos afirmaron que fueron con Loan hasta la arboleda por un camino de tierra y que el niño se quiso volver con su padre, salió corriendo y lo perdieron de vista. Luego, la fiscalía de Goya hizo la reconstrucción con los niños en el propio terreno y sostuvieron lo que habían declarado. Es difícil que los menores no hayan dicho la verdado que se contradigan en su relato.

Catalina Peña, la abuela de Loan, también aseguró que los tres mayores y los niños fueron hasta la arboleda, donde hay un solo árbol de naranjas. En una entrevista que dio a LA NACION afirmó que no entiende porquéfueron hasta ese lugar, cuando en su casa los árboles rebalsan de naranjasy mandarinas. En el diálogo que mantuvo con el periodista José Maria Costa, Catalina dijo algo revelador, que tras conocerse la declaración de Laudelina toma otra importancia: "Mi hija no quiere que hable más. Victoria [Caillava] tampoco, me dijoque la estaba enterrando [...] Acá hayun engaú [mentira o engaño], como decimos nosotros".

El padre de Loan afirmó el miércoles pasado que su hermana Laudelina "tiene que saber algo más".

Este hombre, que llevó a su hijo a caballo el 13 de junio al mediodía a almorzar a la casa de su madre, dijo que "nadie sabía que iba a ir con Loan". Eso, en cierto modo, desecha una premeditación sobre la posible captación del niño con fines de trata. Pero cada afirmación luego destiñe por las contradicciones.

José Peña dijo que esa fue la primera vez que Loan fue a la casa de su abuela, que mantiene algún tipo de enemistad con la madre del chico, que a su vez fue quien, desde un principio, afirmó que al niño "alguien se lo llevó".

"Yo pensé que estaba en el patio", dijo el padre. Reveló que fue su hermana Laudelina la que le avisó que su hijo había desaparecido. "Ella vino y preguntó si Loan estaba con nosotros. Yo le dije que estaba con los chicos. Me dijo: 'No, se fueron a buscar naranjas'", contó. José Peña aseguró que cuando Pérezy Caillava salieron para el pueblo en la camioneta él los vio. "Se fueron cuando Loan no estaba", apuntó.

El rol pasivo del padre de Loan en esa situación, con su hijo desaparecido, también es llamativo. Hay varios puntos oscuros en la trama. ¿El padre de Loan también mintió? O su hermana Laudelina lo engañó con la versión de que su hijo se había extraviado en el monte? ¿Por qué la madre de Loan siempre mantuvo que "alguien se lo llevó", al contrario que su marido?

Desde un principio la mentira alimentó los argumentos que convencieron al fiscal Juan Carlos Castillo de que el chico se había perdido. El funcionario ni siquiera fue al lugar en los primeros cinco días.

¿Quién dijo que Loan se perdió en el monte? El papá de Loanafirmó que la que trajo esa noticia fue su hermana, que—según admitió el sábado a la madrugada en su declaración— fue quien plantó, en complicidad con el comisario Walter Maciel, la zapatilla del niño en un charco a unos kiló metros de la casa de la abuela. Loan pesaba 19 kilos y el calzado se encontró en la superficie. Si algún perito hubiera analizado el hallazgo seriamente, le habría sido imposible sostener que esa pisada era de Loan. Pero ninguno lo hizo.

Lo grave de este caso es que por una cadena de mentiras no se logra encontrar ni saber qué ocurrió con un niño de cinco años. Se desplegaron más de 1000 efectivos durante los primeros diez días para rastrillar lazona; se dispusieron herramientas y medios de los más sofisticados del país para buscar a un niño que –según se desprende de la causa–nunca estuvo perdido, al que nadie raptó y que –de acuerdo con el testimonio de una tía que mintió todo el tiempomurió por un accidente.

Este caso deja al descubierto el otro país que supura en el interior profundo, donde una mezcla de desidia, negligencia y complicidad de parte de la Justicia y la policía, junto con las mentiras que se tejieron en un entorno familiar rural, plagado de sincretismo, de mitos y de rencores, hacen visible una precariedad absoluta.

La lógica apunta a que en este tipo de casos la Justicia es la encargada de hacer desvanecer los relatos falsos. Por ahora, eso está lejos. •

LA NACION | LUNES 1º DE JULIO DE 2024 22 | SEGURIDAD

## La búsqueda de Loan | HISTORIAS QUE SE REPITEN

# Otros nombres, el mismo resultado: Corrientes ya sabe de chicos que desaparecen para siempre

Entre 1993 y 1998, Carlos Fernando González, Natalia Soledad Falcón y Miguel Ángel Bejarano fueron raptados y nunca más se supo de ellos; sus padres jamás dejaron de buscarlos entre los entresijos de las redes de trata

ADN DEL CRIMEN Gustavo Carabajal

LA NACION

ntes que Loan, el chico de 5 años buscado desde hace 18 días en la localidad rural de Nueve de Julio, hubo otros menores que desaparecieron en Corrientes y nunca fueron encontrados.

A más de treinta años de la desaparición de su hijo, Carlos González sigue buscando al niño que tenía dos años cuando fue raptado en la localidad de Lavalle, a 70 kilómetros de Nueve de Julio.

Natalia Soledad Falcón tenía 7 años cuando de sapareció en el camino entresucasayla escuela César Telechea, en la capital provincial. Hoy tendría 30 años; su madre, Yolanda Noemí Falcón, nunca dejó de buscarla.

Cuatro años más tarde, Miguel Angel Bejarano, de 9 años, se sumó a la lista de niños desaparecidos en Corrientes, supuestamente captados por organizaciones dedicadas a la trata de personas. El pequeño fue visto por última vez el 25 de enero de 1998, en la ciudad de Esquina.

A diferencia de Loan, en el caso de Carlos Fernando González la policía y la Justicia correntinas tuvieron el dato del auto usado para secuestrar al chico. Esa pista no los condujo a ninguna parte.

Su padre está convencido de que Carlitos fue raptado para ser entregado a una red de trata de personas. Ante la falta de acción de la Justicia de Corrientes, el padre del niño inició una búsqueda privada que lo llevó a Paraguay y a Chile.

Aunque en las últimas horas Laudelina, la tía de Loan, denunció que el niño habría muerto tras ser atropellado por el matrimonio integrado por María Victoria Caillava, exdirectora de Producción de la Municipalidad de Nueve de Julio, y su esposo, Carlos Pérez, capitán de navío retirado de la Armada, aún no hay rastros del paradero del niño o de su cuerpo, a pesar de que lo buscaron con cientos de policías, voluntarios, perros y drones.

Antes de que Laudelina contara una historia diferente que le da un giro dramático a la historia, los fiscales de Goya Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry habían acusado a Pérez y a Caillava por la presunta captación de Loan para entregarlo a una red de trata. Mientras se intenta corroborar qué hay de cierto en la versión de la tía del niño, su esposo, Bernardino Benítez, una pareja amiga, la exfuncionaria y el marino retirado siguen presos, acusados por captación con fines de trata, un delito mucho más grave que un supuesto homicidio culposo por el presunto atropellamiento mortal.

"Lo busqué por toda la Argentina. Menos en Catamarca, estuve en todo el país", dijo Carlos González, desde Corrientes. Además de seguir cada dato que le llega sobre el paradero de su hijo, Carlos participa de todas las marchas en las que se reclama por la aparición de un niño que haya sido arrancado de su familia.

una pareja se lo llevó de una casa situada a media cuadra de la ruta provincial 27. El 26 de diciembre de 1993, el chico había llegado a esa



Siguen los rastrillajes en Nueve de Julio para encontrar a Loan Peña

MARCELO MANERA

vivienda con su tía y un primo para festejar el cumpleaños de Ricardo, un niño de la misma edad.

"Después de tomar la leche chocolatada, los chicos se fueron a jugar al fondo de la casa. Pateaban una pelota armada con una media y trapos. Cuando llegó el momento de cortar la torta, la madre del chico que cumplía años llamó a todos. En ese momento se dieron cuenta de que mi hijo no estaba", recordó Carlos.

Los niños que estaban con Carlitos recordaron haber visto un auto rojo a metros de la casa. Esa tarde de comienzos del verano no circulaban muchos vehículos por la ruta y un vehículo con esas características no pasaría inadvertido.

Si se sigue en dirección al norte por dicha ruta, se puede llegar a la ciudad de Corrientes. En el trayecto está el paraje Algarrobo. Allí, el conductor del vehículo perdió el control y quedo encajado en la banquina, cerca de una cancha de fútbol.

Algunos de los jugadores que disputaban un partido de la liga local ayudaron al conductor del auto rojo a salir del barro. Los futbolistas recor-Carlitos tenía dos años cuando daronque era un Ford Escorty que el conductor iba acompañado por una mujer y un niño. Eran las 19.30 y, en ese momento, los solidarios futbolistas no sabían que en ese auto ibala pa-

Hay un elemento en común: en todos los casos hubo testigos, chicos que vieron cómo se llevaban a otros niños

El padre de uno de los chicos llegó con su búsqueda a Paraguay, donde había varios niños rescatados de una red de trata

reja que una hora antes había raptadoa Carlitos González y en su carrera por escapar rápido de la zona perdió el control y quedó encajada.

Debido a la demora de la policia en intensificar la búsqueda del niño, el dato aportado por los futbolistas llegó a la Justicia cuatro días después de la desaparición del menor. Era otra época y el delito de trata de personas no figuraba en el Código Penal y la Alerta Sofia no existía.

Pasaron casi quince años hasta que se sancionó la ley 26.364, que incluyó en el Código Penal el artículo 145 bis, con condenas de cuatro a ocho años de prisión para "el que ofreciere, captare, trasladare, recibiere o acogiere personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países, aunque mediare el consentimiento de la víctima".

A pesar del paso de los años, y de que la norma fue reformada en 2012, aún no existe una condena para las personas que compran un niño.

Niños que ven irse a otros niños

Las desapariciones de Loan y de Carlitos, en Corrientes; la de Guadalupe Belén Lucero, ocurrida en 2021 en San Luis, o la de Sofía Herrera, en 2008, en Tierra del Fuego, tienen un elemento en común: en todos los casos hubo testigos, chicos que vieron cómo se llevaban a otros niños.

"Rastrillamos durante toda la noche. Revisamos todos los campos cercanos a la casa en la que se hizo el cumpleaños y a la ruta, pero no encontramos ningún rastro de mi hijo", recordó Carlos González.

La ley contra el delito de trata de personas se sancionó cinco meses antes de la desaparición de Sofía Herrera. La niña de tres años y ocho meses fue vista por última vez en un camping situado a 50 kilómetros de Río Grande, en Tierra del Fuego.

Un chico de seis años que jugaba con Sofía describió al hombre que se llevó a la niña. La Justicia tardó doce años en identificar al sospechoso señalado por el chico y en pedir la captura internacional del acusado, un jornalero chileno cuyo aspecto coincide con la descripción del "hombre que se llevó a Sofía".

Recién en 2019 se aplicó el protocolo conocido como Alerta Sofía. Se trata de un sistema de emergencia rápidaaplicadoporel Ministerio de Seguridad de la Nación y coordinado a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) para la búsqueda y localización inmediatas de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, cuando la Justicia determina que la difusión de su imagen puede contribuir a la resolución de los casos.

En 1993, Carlos González no contaba con esta herramienta de la Alerta Sofia para poner en marcha a las fuerzas de seguridad y a la Justicia para que alertaran en los cruces interprovinciales e internacionales sobre la desaparición de un niño y la posibilidad de que hubiera sido secuestrado para entregarlo a una organización de trata de personas.

"Durante una investigación que hice por mi cuenta, pude determinar que el Ford Escort rojo en el que se llevaron a mi hijo pasó a las 20 por el puente Manuel Belgrano, de Corrientes a Resistencia. Nadie detuvo a la pareja que secuestró a Carlitos porque la policía no había sido alertada", recordó su padre.

Aunque se determinó que el Ford Escort rojo había sido robado en Buenos Aires y vendido como mellizo, con documentos falsos, en Goya, Corrientes, no hubo ningún detenido por el secuestro de Carlitos.

El vecino de Goya que armó el Ford Escort con documentos falsos dijo que se lo había vendido a una pareja días antes de la desaparición del niño. No obstante, esa pareja nunca fue identificada y el vendedor de autos robados apenas fue acusado de encubrimiento por habertenido en su poder un vehículo sustraído. Nada más.

En la desesperada búsqueda para recuperar a su hijo, Carlos viajó a Paraguay. "Aparecieron allá nueve chicos que habían sido robados en la Argentina. Fui a Asunción y recorrí juzgados y maternidades. Ninguno de esos niños rescatados era mi hijo", sostuvo Carlos.

Durante la investigación de la policía paraguaya, en 1994, se determinó que los niños rescatados en Asunción habían sido secuestrados por una banda que los robaba y los entregabaaunacéluladelaorganización que los vendía en Alemania y España.

Si bien existen protocolos que deben aplicarse en los casos de niños que desaparecen, el caso Loan puso al descubierto que el sistema tiene fisuras. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad de Corrientes demoró 24 horas en solicitar la aplicación de la Alerta Sofía. Además, los funcionarios provinciales tardaron 96 horas en difundir la circular amarilla de Interpol que pone en alerta a las fuerzas de seguridad y de controles migratorios de 196 países.

Aunque pasaron más de 30 años de la desaparición de su hijo, Carlos González no para. Ahora sigue una pista que surgió en Buenos Aires. •

LA NACION | LUNES 1º DE JULIO DE 2024

# Cuáles son los principales motivos detrás de las desapariciones de niños

Secuestros parentales, fugas voluntarias del hogar o casos de extravíos que culminan en muertes que no se reportan resaltan entre los casos, según la presidenta de Missing Children

## Alejandro Horvat

¿Cuántos menores de edad siguen aún perdidos en la Argentina? ¿Cuáles suelen ser las causas? ¿Alguien los está buscando? La desaparición de Loan Peña volvió a abrir una enorme cantidad de interrogantes alrededor de estos hechos. Según la organización Missing Children, en el país hay 112 chicos y chicas que todavía no fueron encontrados, mientras que las cifras oficiales no ofrecen un panorama certero.

Ana Rosa Llobet, presidenta de Missing Children Argentina, señala que los motivos por los que niños, niñas y adolescentes desaparecen son variados: secuestros parentales, huidas voluntarias del hogar—que luego pueden derivar en el ingreso a redes de trata—o incluso menores que murieron y fueron enterrados como NN porque no hay un cruce de información entre las dependencias del Estado.

Llobet cree que el factor fundamental para que un caso tome relevancia mediática es la Alerta Sofia. Señala que cuando no se activa o se enciende tarde, la posibilidad de encontrarlos disminuye, aunque también es importante reservarla para situaciones de extrema gravedad.

No hay rastros de Loan desde el 13 de junio, y seis personas fueron detenidas, la mayoría por captación de menor con fines de explotación. Pero hay decenas de casos similares que nunca trascendieron. Un ejemplo reciente es la desaparición de Jéssica Beatriz Fabiana Siemsen Calderón. Ella tiene 19 años y una discapacidad, y no la encuentran desde el 24 de mayo de 2023. Fue vista por última vez en José C. Paz.

"En la página de Missing Children hay varios casos del año pasado que















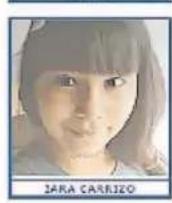









CAPTURA DE PANTALLA

Imagen del primer panel de búsqueda en la web de Missing Children Argentina

no tuvieron ninguna repercusión mediática y los chicos no han sido encontrados. Yo quiero señalar en particular el caso de Jéssica, una chica con una discapacidad que corre especial peligro. Después tenemos casos de hace un par de años que siguen sin aparecer, como el de David Capli, de Misiones, o el de Joel Villafuente Sardinas, de La Rioja. No obstante, el 95% de los chicos perdidos son encontrados rápidamente", detalla Llobet, titular de la ONG que se sostiene solo gracias al trabajo voluntario de 18 personas.

La Alerta Sofía puede marcar la diferencia. Se difunde la cara del niño, niña o adolescente en celulares, medios de comunicación, mails y redes sociales de todo el país y se pone en marcha el trabajo articulado de las fuerzas federales. Se activa cuando pasaron menos de 72 horas de la desaparición de un menor de edad y se comprueba que puede estar frente a un "alto riesgo inminente".

Algunas de las situaciones que se enmarcan dentro de esta condición son que haya presencia de adultos relacionados con la desaparición, que el menor necesite un medicamento, tenga alguna discapacidad grave o que exista un trasfondo de violencia, entre otras.

Hasta el momento, desde su creación, en 2018, se activó solo cinco veces. La primera fue en 2019, para dar con el paradero de Abril, una niña desaparecida en Punta Indio, Buenos Aires; ella apareció seis días después en la casa de una vecina. En 2021 se activó por "M", de 7 años, que vivía en el barrio porteño de Villa Lugano, en situación de calle. Las autoridades la encontraron días después y su secuestrador, Carlos Savanz, fue condenado a 22 años de prisión. En junio de ese mismo año desapareció Guadalupe Lucero, de 5 años, en San Luis, un caso todavía irresuelto. Mientras que en 2023 se volvió a activar por una beba que fue sustraída a solo 24 horas de su nacimiento en un hospital de Tartagal, Salta; al día siguiente la hallaron en un baldío.

"Obviamente, el gran motivo por el que un caso adquiere relevancia mediática es por la Alerta Sofia. Además, hay casos que se convierten en mediáticos por el misterio que generan y la impotencia de no poder explicar qué pasó. Esos chicos que se pierden y uno no entiende cómo puede ser, si estaban con la familia. El caso de Loan es muy similar al de Guadalupe Lucero, que estaba con sus hermanitos y sus amigos jugando y desapareció misteriosamente", agrega Llobet.

"Es difícil pensar en hipótesis acerca de los 112 chicos que nosotros registramos como perdidos. Por lo pronto, muchos de esos son secuestros parentales, o sea que están con alguno de sus progenitores y no son casos de trata. Otros se han ido voluntariamente y no sabemos si después han sido captados por alguna red. En realidad, al no tener la respuesta de qué fue lo que pasó con ellos, cualquier hipótesis es solo eso, una hipótesis. Tampoco podemos descartar que hayan sido robados con fines de adopción o que los hayan matado y luego escondieron su cuerpo. No me gusta decirlo así, pero entiendo que muchos de esos chicos pueden no estar vivos. Por ejemplo, ocurrió con una chica que hace un mes se supo que estaba enterrada como NN. Había fallecido al día siguiente de su desaparición en un accidente ferroviario y no hubo entrecruzamiento de datos. Tardaron cinco años en darse cuenta de que era una de las chicas que buscábamos", explica Llobet.

A partir de un pedido de acceso a la información hecho y analizado por LN Data, en abril de 2023 el Sifebu tenía 21.894 búsquedas vigentes. De este total, más de la mitad (11.493) por menores. Sin embargo, una porción de esas búsquedas fueron resueltas y no se dieron de baja del registro por distintas razones: a veces, porque la persona aparece y la Justicia no se entera.

"Ninguna búsqueda debe terminar sin tener una respuesta sobre el paradero del niño", subraya Llobet.•

# La amenaza invisible: la trata de personas en la era global

OPINIÓN Alejandro Ñamandú

PARA LA NACION

In la encrucijada de la seguridad global, la trata de personas se erige como una de las más nefastas manifestaciones del crimen organizado transnacional. Desde mi experiencia como exfuncionario policial de alto rango, he sido testigo del complejo entramado que conforman estas organizaciones criminales, cuya operación sofisticada y adaptabilidad desafían constantemente los esfuerzos de las autoridades para erradicarlas.

En la Argentina, la lucha contra la trata de personas se enfrenta a múltiples desafíos, exacerbados por la geografía de la Triple Frontera, donde convergen intereses oscuros y una vigilancia porosa que facilita el tráfico ilegal. La región, conocida por su historia de contrabando y movimientos ilícitos, proporciona un terreno fértil para estas redes criminales. El reciente caso del Tren de Aragua – megaorganización criminal de origen venezolano y presencia en casi toda América Latina– ha

revelado la capacidad de estas organizaciones para aprovechar las vulnerabilidades del sistema ferroviario argentino, utilizando trenes de carga para transportar personas con fines de explotación.

La Alerta Sofía, implementada para la búsqueda de personas desaparecidas, se convierte así en un símbolo de la urgencia y la complejidad de este problema. Detrás de cada alerta hay historias de vidas destrozadas, manipuladas por promesas de trabajo digno o un futuro mejor, solo para verse atrapadas en una red de esclavitud moderna.

La visibilidad del caso Loan, en el que la trata de personas es una de las hipótesis para explicar su desaparición, también pone de relieve cómo estas organizaciones se infiltran en las estructuras financieras y utilizan la tecnología para ocultar sus actividades. Con una red de complicidades que alcanza a diversas capas de la sociedad, desde empresarios sin escrúpulos hasta funcionarios corruptos, estas redes operan con una impunidad que desafía la moral y la ley.

Estas organizaciones suelen conformarse de manera altamente estructurada, divididas en células especializadas que facilitan diferentes etapas del proceso criminal. Desde la captación inicial hasta el transporte y la explotación final, cada célula opera con relativa autonomía, minimizando el riesgo de exposición y maximizando la eficiencia operativa. Esta estructura fragmentada dificulta la detección y el desmantelamiento por parte de las autoridades, que a menudo enfrentan un enemigo disperso y adaptable.

En particular, la trata de menores es una práctica abominable que estas organizaciones aprovechan despiadadamente. Los menores, vulnerables por naturaleza y a menudo desatendidos por los sistemas de protección social, son blanco fácil para estos criminales. Promesas de educación, oportunidades o simplemente la manipulación emocional son tácticas comunes para ganarse la confianza de los jóvenes y sus familias, antes de separarlos de su entorno y explotarlos en condiciones inhumanas.

El contexto socioeconómico global y argentino proporciona el caldo de cultivo perfecto para la explotación. La desigualdad económica, el desempleo y la migración son factores que estas organizaciones explotan hábilmente, reclutando víctimas vulnerables que buscan desesperadamente una salida de la pobreza o un escape de conflictos regionales.

## Legislación y cooperación

En términos legales, la Argentina ha realizado avances significativos con leyes como la 26.364, que penaliza la trata de personas y promueve la prevención y asistencia a las víctimas. Sin embargo, la implementación efectiva y la coordinación entre las agencias gubernamentales y las fuerzas de seguridad siguen siendo un desafio. La falta de recursos adecuados y capacitación específica limita la capacidad de respuesta ante esta forma moderna de esclavitud.

Para combatir eficazmente esta lacra, es crucial fortalecer la cooperación internacional y regional. Las redes de trata de personas no respetan fronteras; operan con una fluidez que desafía la jurisdicción nacional. La cooperación entre países, la inteligencia compartida y la estandarización de protocolos de

actuación son fundamentales para desmantelar estas estructuras desde sus raíces.

Es responsabilidad de todos, desde los ciudadanos hasta los líderes políticos y empresariales, unir fuerzas en la lucha contra la trata de personas. Debemos elevar la conciencia pública, fortalecer los mecanismos de protección y asistencia a las víctimas, y asegurar que quienes perpetran estos crimenes sean llevados ante la Justicia sin excepción.

En conclusión, la trata de personas no es solo un problema de seguridad, sino un desafío moral que define nuestra humanidad colectiva. Debemos actuar con determinación y urgencia para proteger a los más vulnerables y erradicar esta forma moderna de esclavitud. Solo entonces podremos avanzar hacia un mundo donde la dignidad y los derechos humanos sean la piedra angular de nuestra sociedad global. •

El autor, comisario general (R.) de la Policía Federal Argentina, es CEO de Fidelem Security Advisor y consultor en materia de seguridad internacional

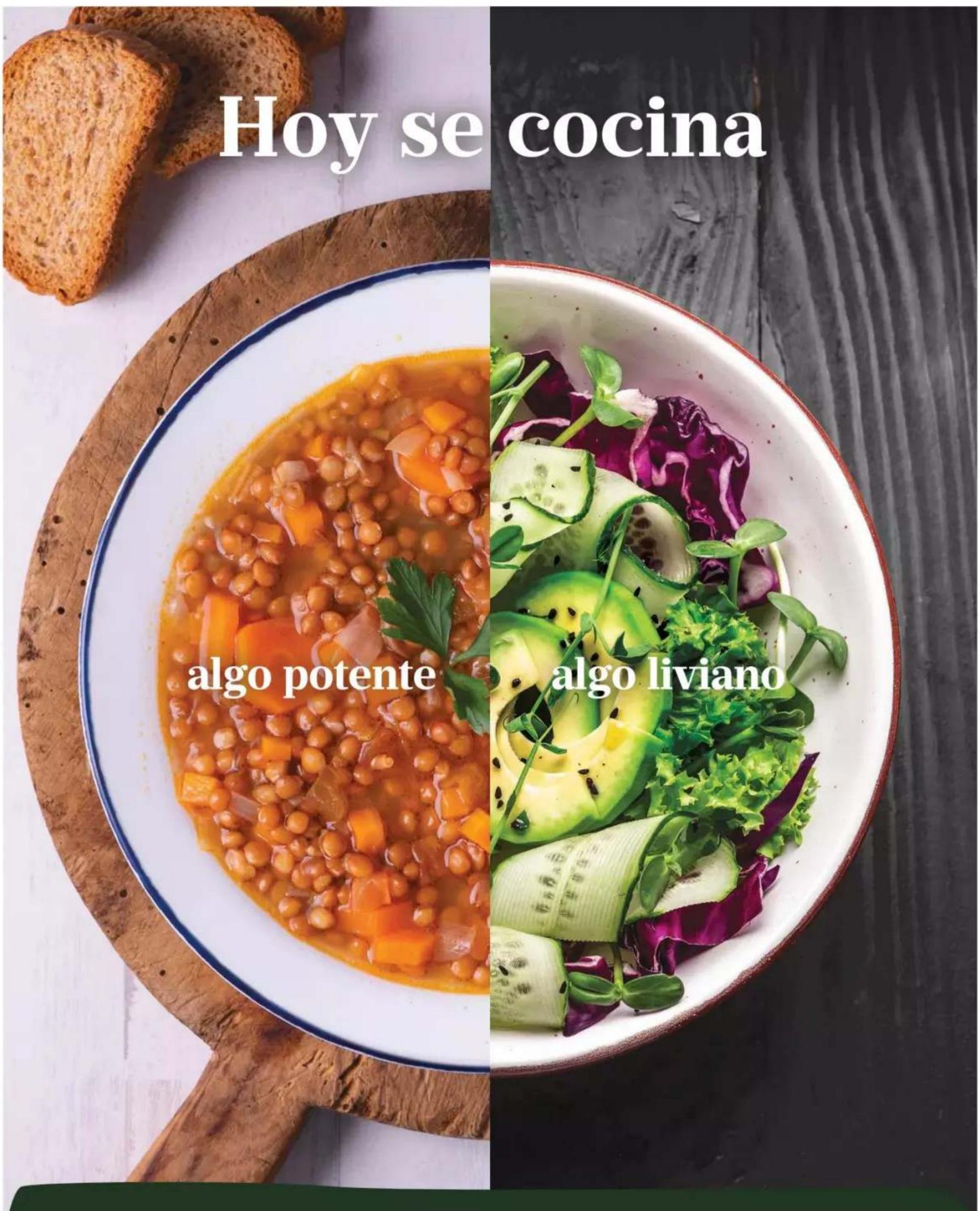



Llegó Foodit, la plataforma que te ayuda a cocinar todos los días. Descubrí, explorá y animate a comer mejor. **Suscribite ahora**.









SOCIEDAD | 25

# SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de **Ángeles Castro** www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar 6Y7DEJULIO

## Evento de jardinería y coleccionismo

El fin de semana próximo, 6 y 7 de julio, el predio municipal de exposiciones de Avellaneda Parque La Estación será escenario de Expo Vivero y Colección 2024, un evento esperado por los amantes de la naturaleza y la jardinería. De 11 a 19, tanto la entrada como las actividades serán gratuitas. La feria contará con más de 50 expositores viveristas de todo el país.

In la principal provincia productora de vino de la Argentina, hay una realidad que inquieta a toda hora: la presencia de conductores con niveles de alcohol en sangre superiores a los permitidos no para de crecer, lo que implica también altas probabilidades de provocar tragedias. Entre los siniestros más graves y resonantes ocurridos este año está el caso de un sommelier que atropelló y mató a dos agentes de seguridad que se encontraban en la banquina de la ruta haciendo controles de tránsito, los cuales suelen ser esporádicos, según pudo observar la Nacion en una recorrida durante semanas en las principales vías de acceso a la región.

Tragos, cerveza y vino antes de manejar parecen reiterarse a la hora de circular por las calles cuyanas, y no solo los fines de semana. Así lo indican los incidentes viales que se reportan cada jornada, y un preocupante patrón se repite en las pruebas dealcoholemia: conductores que superan ampliamente la medida de 1 gramodealcohol por litro de sangre, cuando el máximo permitido por ley es 0,5 g/l, ya que Mendoza no adhirió a la ley nacional de tolerancia cero. Ya se registran incluso sorprendentes casos en los que el aparato de medición reporta "error", lo que indica que se rompió la barrera de 3 g/l.

Esta situación se convirtió en un problema no solo para las autoridades locales, que prometen endurecer las sanciones y los puestos de vigilancia, sino también para quienes sufren los siniestros de tránsito. En loque va del año ocurrieron casi 100 muertes, de las cuales más del 70% tienen vinculación con el consumo de alguna sustancia y el exceso de velocidad.

En una recorrida que realizó LA NACION por las principales rutas de accesoa esta provincia y en las inmediaciones de bodegas, restaurantes y boliches se pudo observar no solo falta de toma de conciencia ciudadana a la hora de conducir bajo los efectos del alcohol, sino también la escasa presencia policial. "Los controles son muy escasos, faltan muchos recursos humanos y tecnológicos también. En cuanto al consumo en realidad no es tanto el vino, hay mucho consumo de bebidas blancas; muchas mezclas también. Es correcto el permitido de 0,5 g/l, ya que no hay antecedentes de accidentes con esa cantidad de alcohol; la mayoría está por arriba de 1 g/l, e incluso 2 g/l", expresó el especialista en seguridad vial Hugo Fiorens, coordinador del Observatorio de Segurida d Vial de la ONG Voluntarios en Red Mendozay exdirector de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de Mendoza.

El experto puso el foco en las zonas rurales. "Allí son mucho más frecuentes los incidentes, y todos los días", advirtió.

En la industria vitivinicola también analizan la dramática situación. "Elalcoholismoen exceso sigue bajo estudio en sus causas; nosotros apuntamos a una tolerancia lógica en el consumo. El vino es una bebida que se comparte, en una mesa; no es solitario, o en una barra, como suele pasar con los destilados de alta graduación. No somos los causantes de esta situación, pero sí hay que tener moderación. Hacen falta educación, prevención, sanciones y controles: A la par de trágicos siniestros viales, crece la preocupación entre autoridades y especialistas por el aumento de conductores ebrios; falta de conciencia individual y escasez de controles, las causas

# El dilema de Mendoza. En la tierra del vino, se disparan los niveles de alcohol al volante

Texto Pablo Mannino



Uno de los últimos incidentes de tránsito, en la ruta 82

MINISTERIO DE SEGURIDAD MENDOZA

es un cambio cultural", expuso Sergio Villanueva, gerente de la Unión
Vitivinicola Argentina (UVA). "La
noche, los jóvenes, los fines de semana y la madrugada son lo que más
preocupa. Hay que educar dando
libertad y enseñando el peligro, no
solo medidas restrictivas. Aunque a
muchos en la industria no les simpatiza, nosotros incluso pregonamos
tomar el vino con soda. Es un trabajo
a largo plazo, países desarrollados
lograron reducir el consumo de bebidas blancas", completó.

En contacto con LA NACION, desde una reconocida bodega plantearon: "El mayor consumo problemático vinculado a los accidentes se da con bebidas blancas, cerveza y otras sustancias, pero también hay irresponsabilidad a la hora de tomar vino. Para nosotros, por ejemplo, es dificil seguir haciendo sunsetso eventos especiales; no solo porque muchos tomande más, sino también porque, dependiendo de la bodega, te ponen un control policial cerca y nos complica el negocio y la reputación".

Para graficar la preocupante ten-

dencia basta observar lo que ocurre cualquier día de la semana, cuando se reporta públicamente al menos un siniestro con alcoholemia positiva. Peores son los datos entre viernes y domingo. Tras la presión social y mediática por el crecimiento de los accidentes vinculados a la presencia de alcohol en sangre, durante un operativo de control realizado durante el fin de semana de mitad de junio seis conductores fueron detenidos por alcoholemia positiva de más de l g/l.

- En la intersección de las calles Darragueira y De la Cuesta, Luján de Cuyo, personal de Tránsito Municipal detuvo a un conductor de un Audi A4 con un dosaje de 1,32 g/l.
- En Vasconcelos y Pedro del Castillo, Luján de Cuyo, la Policía Vial detuvo a un conductor de un Peugeot 306 que realizaba maniobras peligrosas. Al descender del vehículo, el dosaje resultó de 1,72 g/l.
- En la Rotonda de los Caracoles, frente a Chacras Point, Luján de Cuyo, efectivos policiales encontraron un Toyota Corolla dentro de una ace-

quia. La conductora arrojó un dosaje de 2,08 g/l.

- En el Acceso Este, Guaymallén, personal de la Policía Vial interceptó un Ford Fiesta que se había dado a la fuga. El dosaje del conductor fue de 1,22 g/l.
- En la ruta nacional 40, sobre el puente del río Mendoza, Luján, una camioneta Ford Ranger chocó con un colectivo y luego con un guardrail. Al conductor se le detectó un dosaje de 1,65 g/l.
- En la avenida Mitree Italia, San Rafael, efectivos policiales observaron a un conductor de un VW Gol rojo circulando por la ciclovía. Al detenerlo, el dosaje de alcohol arrojó resultado positivo de 1,59 g/l.

Hay otro caso llamativo, entre los últimos ocurridos, que muestra la gravedad de una problemática que atraviesa todas las edades y clases sociales: el fin de semana XXL, un padre que se dirigía a buscar a su hijo fue detenido con una alcoholemia de 1,69 g/l, más de tres veces el límite permitido. Otro hecho reciente, con ribetes insólitos: un grupo de jóve-

nes manejaban borrachos, chocaron contra un poste y culparon a un perro; en el control al conductor del vehículo, se comprobó que tenía 1,19 gramos de alcohol en sangre.

Desde el gobierno provincial, la ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, admitió esta realidad y consideró que se deben agravar las penas, sobre todo luego del trágico hecho protagonizado en mayo por el sommelier Hugo Martín Rodríguez, quien atropelló y mató al agente de tránsito Santiago Velázquez y al policía Leonardo Alarcón en el Acceso Sur de Godoy Cruz. Las pruebas determinaron que tenía 2,68 gramos de alcohol por litro de sangre.

"Es ciencia ficción creer que una persona con cinco veces más de alcohol que el límite permitido no pensó en el resultado", expresó la funcionaria mendocina, y pidió que en este tipo de casos "el derecho esté al servicio de la justicia que la sociedad reclama y quiere". Rusopina que existió "dolo homicida" y que se debe actuar judicialmente en consecuencia, bajo la figura del homicidio con dolo eventual, además de aumentar las sanciones para quienes se exceden en el consumo. Rodríguez permanece en prisión, imputado por homicidio simple con dolo eventual, arriesgando desde ocho hasta 50 años de cárcel, aunque sus abogados presionan para cambiar la calificación a homicidio culposo, por lo que piden su liberación o, en su defecto, la prisión domiciliaria. En ese sentido, Rus hizo hincapié en la necesidad de modificar normativas a nivel nacional para aumentar la amenaza punitiva en casos de homicidio culposo y lesiones gravísimas.

También afirmó que es necesario aumentar los controles, altiempo que indicó que más del 90% de los ingresos a las comisarías mendocinas son por conducir con más de l gramo de alcohol en sangre. En estos casos, la normativa provincial establece multas de entre \$508.000 y \$1.143.000, inhabilitación para conducir vehículos de 90 a 365 días, retención del rodado y arresto de hasta 30 días.

En diálogo con la Nacion, Eugenia Graciela Fernández, familiar de uno de los agentes fallecidos, fue contundente. "Los borrachos que matan al volante tienen que pagar con prisión, y muchos años, no con privilegios de estar como en su casa, ya que las familias no pueden hacer su duelo. Sabemos que no va haber alcohol cero en una provincia que es la tierra del vino, pero si cambiamos las leyes, una persona que maneja alcoholizada deberá pagar mucho ynomanejarmásen suvida. Y si mata a otra persona, que directamente le den perpetua. Así la gente va a pensar si maneja borracha".

Fiorens hizo hincapié en la toma de conciencia, ya que considera que hay "anomia social, la falta de respeto a las normas y leyes". Y apuntó a la necesidad de optimizar la tarea de vigilancia desde el Estado. "Lo mejor que le puede pasar a un conductor ebrio es que lo detecten en los controles; lo peor es que se convierten en suicidas o asesinos. Pueden terminar muertos, presos, discapacitados y también perder trabajo y cosas materiales. No toman conciencia de la magnitud del problema", aportó el experto, y expuso otro punto crítico: el millonario costo de atención de los heridos en la salud pública. •

26 | SOCIEDAD | LUNES 1º DE JULIO DE 2024

# Receta electrónica: solo ocho provincias adhirieron a la ley

**DUDAS.** El Ministerio de Salud insistió en que hoy entra en vigor su uso exclusivo, con un plazo de adecuación de 180 días

Fabiola Czubaj

LA NACION

Hasta ayer a la noche, a horas de la fecha establecida en el megadecreto presidencial de diciembre pasado para que entrara en vigor el uso 
exclusivo de la receta electrónica 
en todo el país, solo ocho provincias habrían expresado su adhesión a la ley nacional sancionada 
hace cuatro años y reglamentada 
en febrero pasado, según pudo conocer LA NACION.

Por lo tanto, y dado que el Gobierno habilitó un período de adecuación de 180 días, no se advertirán en la práctica los "ajustes" pendientes para las plataformas online de prescripción y actualización de la inscripción de los profesionales, como publicó LA NACION.

En abril pasado, el Ejecutivo corrigió algunos puntos de lo reglamentado dos meses antes, entre los que estuvo la participación voluntaria de los distritos. Así lo ratificaron en la Casa Rosada ante la consulta. "La receta electrónica y/o digital es el medio obligatorio para la prescripción de medicamentos, órdenes de estudios, prácticas y cualquier otra indicación que los profesionales de la salud consideren pertinentes para sus pacientes, en todo el territorio de la República Argentina, en la medida en que las jurisdicciones locales adhieran", se publicó en el Boletín Oficial.

Hasta la reunión de ministros de Salud del lunes de la semana pasada, ocho distritos habían expresado la adhesión a la ley Nº 27.553. Serían, según pudo conocer LA NA-CION, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Entre Ríos, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego.

"Todas las provincias participaron de la reunión [de ministros] del lunes pasado y están participando de los conversatorios que se realizan los miércoles como parte del plan de implementación", indicaron ayer desde el Ministerio de Salud de la Nación sobre el avance de los distritos.

El miércoles pasado "participaron 18 jurisdicciones", pusieron como ejemplo. "El período de implementación comienza el 1º de julio -reiteraron a LA NACION—, por lo que estaremos revisando la adhesión de todas las jurisdicciones a partir de mañana [por hoy]."

Señalaron que lo mismo rige para la inscripción en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (Renapdis) delos recetarios online que ya vienen utilizando los profesionales para prescribir. En la cartera sanitaria habían estimado que hay un 70% de las coberturas y centros de saluden el país que están implementando el uso de alguna de esas plataformas. La inscripción en el Renapdis se abre hoy, y por 120 días, para los responsables de esas plataformas.

A cambio, una vez que reúnan los requisitos establecidos en la reglamentación, recibirán una clave única de identificación "que permitirá verificar la unicidad de una receta en todo el país", según se informó.

De parte de las provincias, queda a cargo actualizar el listado y los datos de los profesionales habilitados para ejercer en cada juris-



Algunos prestadores ya usan la receta electrónica

ARCHIVO

dicción a través de la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (Refeps). Eso es porque las plataformas, a medida que vayan incorporándose al Renapdis, utilizarán los datos del Refeps para verificar que la prescripción la hizo un profesional habilitado.

Distritos como la ciudad y la provincia de Buenos Aires no adhirieron a la ley nacional de receta electrónica o digital, aunque ese formato ya se viene utilizando en prestadores tanto de esos distritos como de los demás distritos del país, con diferencias en el interior de cada jurisdicción.

Ante esto, y dado que no todas las provincias adhieren aún a la ley nacional y están implementando sus sistemas, tras la reunión de ministros de la semana pasada la cartera sanitaria nacional informó para los próximos seis meses que:

- Quienes tengan o reciban recetas en papel podrán obtener sus medicamentos en la farmacia como hasta ahora, mientras se avanza en la implementación de la ley.
- Los profesionales que no dispongan de recetarios electrónicos podrán hacer recetas en papel.
- Las plataformas de recetas electrónicas que están funcionando (hay unas 80 activas) se pueden seguir utilizando para emitir recetas mientras sus responsables las readecuan a los requisitos exigidos para la inscripción en el Renapdis y completan ese registro.

"Nuestro foco es aumentar la adhesión [de las provincias], y para eso trabajaremos en varios canales: la comunicación con equipos para la alineación técnica y los conversatorios, la comunicación con los ministros y el contacto entre la Nación y cada jurisdicción en forma individual", señalaron desde el ministerio a cargo de Mario Russo.

En Salta, una de las jurisdicciones que adhirieron a la norma nacional, las autoridades sanitarias respondieron que están trabajando en la implementación de la receta electrónica a través de Salud Federal Salta (Safesa), la plataforma de historia clínica digital provincial. "Ahí también se va a incluir la receta electrónica", explicaron ayer desde el MiChaco es otra de las provincias que están adecuando el uso de las recetas dentro del sistema de salud local a la ley nacional. ¿Cambia algo hoy en el distrito? "No", respondió Rafael Meneses, subsecretario de Programación y Gestión Estratégica del Ministerio de Salud local. "Estamos en el proceso

nisterio de Salud Pública salteño.

Estratégica del Ministerio de Salud local. "Estamos en el proceso de implementación por etapas. Estimamos estar con el sistema totalmente activo [en el sector público] a mediados de mes", mencionó el funcionario a LA NACION. Las autoridades chaqueñas optaron por incorporar la herra-

optaron por incorporar la herramienta digital MisRx, que funcionaba en la obra social provincial el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (Insssep)- y estaba inscripta en el Ministerio de Salud. Además, como alrededor de la mitad de los profesionales de la provincia, al ser prestadores del Insssep, están familiarizados con esa plataforma, según explicó Meneses, hace dos semanas un equipo técnico hizo un relevamiento y ese recetario online reúne los requisitos de ley, incluida la seguridad de los datos personales, según especificó el funcionario.

A partir de hoy, comenzará a operar de manera exclusiva en los centros de salud del sector público, de acuerdo con las etapas fijadas. Evalúan, además, algo que ponen en duda algunos distritos que aún no adhirieron a la ley: la interoperabilidad (capacidad de "dialogar" con otras plataformas). "Elegimos, por eso, la que ya usan los profesionales y podrá coexistir con otras. Esperamos terminar julio con todos los centros habilitados", dijo Meneses. En el sector privado, ya existe la receta electrónica "en gran parte".

En la Superintendencia de Servicios de Salud, que trabaja con las obras sociales y las prepagas, noven inconvenientes con la implementación, "ya que muchas prepagas y obras sociales ya la utilizan. La medida fue bien recibida", indicaron. En PAMI, nada cambiará. "Hace ll años que la obra social empezó con la receta electrónica. Es algo que ya funciona muy aceitado entre médicos y farmacias", respondieron. •

# Dramático rescate de un piloto que había aterrizado en una laguna congelada

CHUBUT. Ezequiel Parodi se accidentó con una avioneta el sábado, pero recién ayer un helicóptero de la Gendarmería logró llegar al lugar y asistirlo

Ana Tronfi PARA LA NACION

COMODORO RIVADAVIA.—Tras horas dramáticas, y en medio de uno de los temporales de frío y nieve más intensos de las últimas décadas, un piloto de Chubut que protagonizó un aterrizaje de emergencia en una laguna congelada en la cordillera de esta provincia logró ser rescatado y trasladado en helicóptero hacia Cholila.

El accidente de la avioneta ocurrió durante la tarde del sábado en la zona del cerro Plataforma, entre Cholila y Lago Puelo, cuando Ezequiel "Queque" Parodi, un conocido piloto oriundo de Trevelin, alertó sobre el descenso. Los motivos que lo obligaron a detener el vuelo en una zona de la alta montaña aún son desconocidos.

El piloto, que experimentó un grave incidente en la Comarca Andina de Chubut que casi termina en tragedia, realizó el aterrizaje de emergencia en un lago congelado y debió pasar la noche allí a la espera de un rescate. Desde la Junta de Seguridad en el Transporte confirmaron el incidente, garantizando el envío de asistencia e indicando que la aeronave en la que viajaba Parodi era un Piper PA-18A matrícula LV-GBY.

Otro piloto que sobrevolaba la zona mientras Parodi aterrizaba la avioneta describió: "Venía volando en el Cl80 a la par de PAl8 y vimos que comenzó a bajar".

Deinmediato y con la navelocalizada, la Gendarmería Nacional inició un operativo para intentar rescatar por tierra al piloto varado, pero no logró llegar hasta el lugar. Parodi tuvo entonces que abandonar la aeronave y dirigirse a la costa del lago, ya que el hielo congelado presentaba riesgo de romperse y hundir la avioneta. El testigo que presenció la situación mencionó que lanzaron al piloto dos mochilas con elementos de supervivencia, los cuales pudo utilizar sin inconvenientes.

En la mañana de ayer, la Gendarmería intentó iniciar un operativo por aire para rescatarlo, pero se vio frustrado en un primer momento y se dispuso la aproximación por tierra. Finalmente, las condiciones climáticas mejoraron y se llegó en helicóptero al lugar, donde se lo halló en buen estado general.

Cerca de las 13 se confirmó que, gracias a una mejora en las condiciones climáticas, pudo operar el helicóptero venido desde San Martín de los Andes y rescató a Parodi, posibilitando su regreso a una zona segura. De inmediato fue llevado desde el cerro Plataforma hacia Cholila, donde se lo asistió con médicos.

"El tiempo nos dio una pequeña ventana de sol y esta aeronave logró llegar hasta el lugar, donde hay sectores en los que la nieve supera los dos metros de altura. El piloto se encuentra bien y en buenas condiciones. La avioneta se rescatará en algún momento", confirmó Julián Cayún, director de Protección Civil de Lago Puelo.

Parodi es un conocido piloto de Chubut: se autodescribe como un bush pilot, es decir, un piloto preparado para volar naves de pequeño tamaño sobre regiones despobladas y deshabitadas. Asimismo, se desempeña como instructor aéreo, piloto socorrista y aviador especializado en la realización de tareas agropecuarias.

Forma parte de la escuela de vuelo Patagonia Bush Pilots, que funciona en Trevelin, y además de formar pilotos privados de avión, ofrece paseos aéreos y vuelos de bautismo.

Cuando Parodi finalizó su carrera de piloto en la ciudad de Trelew, 
surgió la idea de crear una escuela 
de vuelo. Fue así que comenzó con 
el proyecto en 2018 y, en un principio, funcionó en el Aeroclub de la 
Gendarmería Nacional. Tras aprobarse la iniciativa, le brindaron el 
espacio para construir su propio 
hangar, que está totalmente equipado y preparado para las actividades que desarrolla, según relató 
al portal EQSNotas.

Hace dos semanas, el piloto protagonizó un accidente similar luego de que la aeronave que tripulaba sufriera un desperfecto técnico. En esa oportunidad, tuvo que aterrizar de emergencia en la costa de Playa Unión, ubicada en la zona conocida como Bajo Los Huesos, a unos 35 kilómetros de distancia de Rawson.



El lugar del accidente, entre Cholila y Lago Puelo

# Neuquén y Río Negro, en vilo por otra alerta amarilla

**PRONÓSTICO**. Anticipan más nevadas y fuertes vientos; ayer liberaron el camino cortado por una avalancha al norte de Junín de los Andes

Paz García Pastormerlo PARA LA NACION

SAN CARLOS DE BARILOCHE.-Gracias al intenso trabajo de brigadistas del ICE Junín de los Andes y Vialidad Provincial se logró reabrir el camino que había sido completamente cortado por una avalancha en la margen sur del lago Huachulafquen, unos 25 kilómetros al norte de esa localidad neuquina.

Las intensas lluvias y fuertes nevadas que cayeron en los últimos días en la región cordillerana de Neuquén habían generado el jueves una avalancha en cercanías del paraje El Contra: el evento provocó un depósito de nieve de unos 42 metros

de ancho por siete metros de alto.

Desde el Parque Nacional Lanín, informaron que el operativo de despeje duró más de 48 horas y permitió finalmente que las poblaciones que habían quedado aisladas por la avalancha pudieran transitar. Indicaron que, de todos modos, los caminos dentro del área protegida están habilitados solo con portación obligatoria de cadenas.

Emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, en la zona cordillerana de Neuquén y también de Río Negro rige desde ayer a la tarde y hasta mañana inclusive una alerta amarilla por nevadas. Tanto en el Parque Nacional Lanín como en el Parque Nacional Nahuel Huapi se

esperan precipitaciones níveas de variada intensidad, algunas fuertes, convalores acumulados de entre 20 y40 centímetros, "pudiendo ser superados puntualmente, sin descartar la ocurrencia de lluvia y nieve mezclada en zonas más bajas".

La alerta incluve fuertes vientos del sector oeste, con velocidades de entre 45 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. "En las zonas de alta montaña se espera disminución de la visibilidad por nieve levantada por el viento. Se recomienda estar atentos a cualquier posible ampliación de alertas y circular con la mayor precaución", advirtieron desde la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi. •

## Recomendaciones de la Ciudad ante la ola de frío

Aconsejan medidas de seguridad al calefaccionar los hogares y pedir ayuda para personas en la calle

Ante la alerta amarilla por frío del Servicio Meteorológico Nacional y el uso intensivo de aparatos de calefacción, el gobierno de la ciudad recordó los consejos para prevenir la intoxicación por monóxido de carbono y mantener las casas calefaccionadas de forma segura.

El monóxido de carbono (CO) es un gas letal que no se percibe porque no tiene olor ni color y no es irritante. Se produce por la mala combustión del gas natural, la leña, el carbón o la nafta y en altas concentraciones puede causar la muerte en minutos.

Al ser un gas que no se percibe es fundamental la seguridad en el uso de la calefacción. El gobierno por-

teño recordó que está prohibido el uso de artefactos que no sean de tiro balanceado en dormitorios y baños; que nunca hay que dormir con estufas prendidas; verificar que no estén obstruidos los conductores o rejillas de ventilación; evitar el uso de braseros o estufas a querosén, así como de hornallas o el horno para calefaccionar.

El gobierno porteño destacó asimismo que todos los días del año la Red de Atención de la Ciudad trabaja en la asistencia a personas que viven en la calle y les ofrece llevarlas a alguno de los 47 centros de inclusión Social. Estos operativos se intensifican ante la llegada del frío. Todos los centros están disponibles para las personas que necesiten un lugar donde comer y dormir a resguardo. Ante una persona en situación de calle, la alerta es muy importante, a través de la línea 108 o el WhatsApp 11-5050-0147.

Avisos fúnebres | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

Sepelios y **Participaciones** 

ABERASTURY de MUR-TAGH, Teresa. - Su hermano Mariano Aberastury, hijos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y ruegan una oración por su eterno descan-

ABERASTURY de MUR-TAGH, Teresa. - Sus consuegros Karl y Susana Grimm junto a sus hijos, Dolores y Gonzalo Redruello, Mercedes y Santiago Murtagh, Charlie, y sus nietas Inés, Violeta, Martina, Felicitas y Margarita despiden a la muy querida Tere y acompañan a Ricardo y los chicos y a toda la familia con muchísimo cariño.

ABERASTURY de MUR-TAGH, Teresa. - Alberto y Lucrecia Gelly Cantilo despiden a su amiga con mucho cariño.

ABERASTURY de MUR-TAGH, Teresa. - Beatriz y Patricio Simons despiden con tristeza a Tere y acompañan en sus oraciones a Ricardo y a toda su familia.

BARRA, Bruno, q.e.p.d. - Con profunda tristeza despedimos a nuestro querido amigo y socio Bruno Barra. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este dificil momento, Pilar Golf Club.

BEAUDEANT, Ana María, q.e.p.d. - Su nieta Mery y Nacho Acevedo, sus bisnietos Toby y Abril, Leonor y Santiago despiden con tristeza a la querida Any.

BERTOLINO, Pedro Juan. q.e.p.d. - Su esposa Ana Maria Elliff, sus hijos Maria Lourdes, Maria Raquel, Maria Mercedes y José, sus hijos políticos Alejandro, Daniel y Mónica y sus nietos Lucia, Marina, Bernardita, Marcos, Melina v Constanza invitan al sepelio de sus restos hoy, ll hs., en Mercedes, previa misa.

BRISNIKU de STANIS-LAVSKY, Raquel. - Mamuchi, te despedimos con un gran amor, siempre vas a estar con nosotros. Tu hija Alma, hijos y nietos.

DEL SOLAR DORREGO de CORNU, M. Mercedes. - José V. Cornú, sus hijos Andrés, Melita e Iván, sus nietos Flor, Paul y Sol y su hermana Gloria despiden con inmenso amor a Mercedes, madre y mujer ejemplar cuyo recuerdo llevarán en sus corazones por siempre.

HENDLER, Norberto. - Despedimos con mucho amor a nuestro amigo Tito Hendler. Patricia Linenberg y Andrés Kalwill.

LANUSSE, Carlos E., q.e.p.d. -Verónica e Ignacio Lanusse, sus hijos; Piki, Pepo, Menoca, Rocio (a.), Maggie y Santiago (a.), sus hijos políticos y nietos te despedimos, querido Carlitos, con todo el amor que siempre hemos tenido por vos. Memorial II.30 hs.

LANUSSE, Carlos E. - Maria A. Tassara e Ivan Robredo; sus hijos Charlie y Mariana Perea, Alexia y Diego Zimmermann y sus nietos Flor, Juan y Elina Zimmermann e Iñaki y Sofia Lanusse lo despiden con inmensa tristeza.

LANUSSE, Carlos Eduardo, q.e.p.d., 30-6-2024. - Tus hijos Charlie y Mariana Perea, Alexia y Diego Zimmermann, Isabel y Santiago Bras Harriot, Tomás y Carmen De Lillo y Alicia Prati y tus nietos Iñaki, Sofia, Flor, Juan, Elina, Luisa, Rita y Jazmín te despiden con mucha tristeza en Memorial Pilar, 11.30 hs.

LANUSSE, Carlos E., q.e.p.d. -Capitán en tus ratos de ocio, filósofo en tu pasión de vida, amante de la historia y nuestro país, nunca dejaste de dar todo de ti por tus convicciones. Querido hermano, Verónica y yo, te extrañaremos, pero viviremos siempre con tus recuerdos.

LANUSSE, Carlos Eduardo. -María Elena Lanusse, junto a Alejandro Estrada y sus hijos Helena, Paula y Christian, despide a su querido hermano, compañero inolvidable de toda una vida, abrazando con mucho cariño a Charlie, Alexia, Tomás e Isabel.

LANUSSE, Carlos Eduardo. -Sebastián y María Inés, sus hijos Inés, Sebastián, Juan, Jaime y Maria, hijos políticos y nietos, despiden a mi querido hermano, compañero de una vida.

LANUSSE, Carlos, q.e.p.d. -Horacio Iribarren e Ignacio del Villar despiden al amigo, saludan a su familia v ruegan una oración en memoria de esa valiosa persona.

LANUSSE, Carlos, q.e.p.d. -Ana G. de Perea junto a sus hijos Álvaro y Guillermina, Josefina y Juan, Mariana y Charlie, Diego y Maria acompañan a la familia con todo cariño en este triste momento.

LANUSSE, Carlos E., q.e.p.d. -El personal y directorio de Alfin S.C.A. despiden con mucha tristeza a quien fuera presidente y alma mater durante tantos años.

LANUSSE, Carlos E., q.e.p.d. -Adiós, Carlitos. Siempre fuiste un hombre curioso y un filósofo espontáneo. Gracias por tu preciosa compañía. Buen viaje, amigo. Acompaño con cariño a su familia en el dolor. Graciela Valero Narváez.

MIGONE, Luis M., q.e.p.d. -Julia y Eduardo Firvida lamentan el fallecimiento del Ing. Migone. Ex director del Bouwcentrum Argentina. Verdadera escuela de difusión de la vivienda de interés social. Acompañan a su querida familia en este triste momento.

MILBERG, Blanca Sahores de, q.e.p.d., falleció en Lima, Perú el 29-6-2024. - Sus sobrinos Maria Rosa, Alejandro y Dimity y Horacio Milberg participan con tristeza la muerte de su querida tía Blanca.

MOXEY, Jaime Alejandro (James), descansó en la paz del Señor el 29-6-2024. - Su mujer Graciela Repetto Ramirez y su familia; sus hermanos Keith y Ann Moxey y su sobrino Patrick Moxey lo despiden con inmenso cariño y ruegan oraciones en su memoria.

NATALE DRAKE de MANO-CHI, Maria Teresa, q.e.p.d. -Alfredo J. Ledesma y Lucila B. B. de Ledesma y Flia. despiden a su queridísima tía Tatata con muchísimo cariño.

NATALE DRAKE de MANO-CHI, María Teresa. - Nuestro cariño y oraciones por Tatata. Tu alegría siempre estará entre nosotros. Meme y Hernán Pueyrredon.

OROZCO ECHEVERZ, Jorge J., q.e.p.d. - Alberto y Mabel Orozco Echeverz, hijos, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento.

OROZCO ECHEVERZ, Jorge, q.e.p.d. - Orlando Arrechea Harriet y Maruja, Marta A. H. de Olivero, Silvia A. H. de Lemos, Carlos Francomano Arrechea y Maria Marta despiden con dolor a su querido y tan querible primo y ruegan una oración en su memoria.

OROZCO ECHEVERZ, Jorge, q.e.p.d. - Susy, Andre, Caro y Jacquie Rao despiden con cariño a George.

OROZCO ECHEVERZ, J. Jorge. - Ercilia González Vergara. sus hijas Florencia y Guadalupe Guerrero, su yerno Germán Deza Marin y sus nietos Sofia, Tomás y Ramiro Deza Guerrero acompañan a Ema, sus hijos y nietos. Ruegan una oración en su memoria.

OROZCO ECHEVERZ, J. Jorge, q.e.p.d. - Guillermo y Adriana Alvarez Fourcade participan su fallecimiento y acompañan a Ema y a sus hijos en este triste momento.

OROZCO ECHEVERZ, Jorge. q.e.p.d. - Capi y Manolo Lastra e hijos piden una oración en su memoria.

OROZCO ECHEVERZ, Jorge, q.e.p.d. - Bernadette Duggan y sus hijos Xime, Rodrigo y Delfi acompañan con mucho cariño a Ema, Marian, Tere, Caro, y Martín, y toda la familia en este triste momento.

OROZCO, Jorge. - Dejaste un legado muy envidiado por el hombre, la honorabilidad y la amistad. Gracias, Jorge querido. Siempre te vamos a extrañar. Alberto Beguerie.

PICASSO, María Eugenia. -Silvia v Juan Sommer v sus hijos María, Gonzalo, Sebastián, Gaby, Andrés y Luiza despiden con tristeza a su querida María Eugenia y acompañan a Michelle y Melani y familias en este doloroso momento.

PICASSO, María Eugenia. -Roberto y Rita Rubinstein acompañan afectuosamente a Michi y Melanie.

PUSSO, Susana Elcoro de (Beba), q.e.p.d. - Mercedes y Manolo Portella, Santiago y Teodelina Hileret acompañan a los Pusso con mucho cariño.

PUSSO, Susana E. de (Beba). -Acompañamos con todo cariño a los Pusso despidiendo a la muy querida Beba. Eduardo Moreno Bunge e hijos.

SOUTO, Roberto Marcelo, Dr., q.e.p.d., falleció el 27-6-2024. - Tu esposa Gabriela; tus hijos Joan y Martina; tus hermanos María Silvia y Alejandro, Paula y Gabriel y tus sobrinos Lucas, Sofía, Pilar, Mercedes y Máximo te despiden con infinito amor y ruegan una oración en tu memoria. Que la Virgen guie tus pa-

SOUTO, Roberto, Dr., q.e.p.d. - La familia Bertin lamenta profundamente la muerte de su querido amigo y médico y reza por él y su familia.

SOUTO, Roberto Marcelo, Dr., q.e.p.d. - Con sincero y gran dolor despedimos a Roberto, un ser lleno de luz y abrazamos a toda su querida familia. Horacio y Susana Pelosi y Gastón y Fernanda Fontenla.

THESLEFF, Peter. - Despido con inmensa tristeza a mi tan querido hermano. Recordaré siempre su sentido del humor y su pasión por disfrutar de la vida. Eva, junto a Santiago y nuestra familia, Vane y Maxi, Santi y Laura, Sofia y Dario, nietas y nieto.

VERDIER de DAVIS, Alicia, q.e.p.d. - Alicia Daus, su marido e hijos despiden a su gran amiga v. con enorme tristeza, abrazan a sus hijas, nietos y

www.lanacion.com.ar/funebres

28 | CULTURA LA NACION | LUNES 1º DE JULIO DE 2024

# **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de **Celina Chatruc** www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar ARTEYMODA

## Desfiles, de Arthaus al San Martín

Días después de que Manuela Rasjido marcara tendencia en Arthaus con un desfile en el que artistas y curadores modelaron sus diseños en la pasarela, el jueves a las 19 se desplegarán en el Centro Cultural San Martín los trajes de la muestra *Pentimento/Vestimenta*. Son prendas y accesorios confeccionados por Cecilia Ximenes con costras y partes extraídas de la obra de Delfina Bourse: a veces son residuos del proceso de trabajo y otras, pedazos de acrílicos que pertenecieron a pinturas.

na lata de gaseosa, un container de basura, un telescopio e incluso la habitación a oscuras de un edificio, con un haz de luz que atraviesa la ventana: todo eso puede convertirse en una cámara fotográfica. Así lo demuestra la exposición curada por Francisco Medail, con obras de más de veinte artistas emergentes y consagrados, que se puede ver hasta fin de año en el CCK. En el principio fue la magia propone "un retorno a los conceptos elementales de la fotografía" en tiempos en que los teléfonos permiten registrarlo todo, minuto a minuto.

A Daniel Tubío, en cambio, le tomó meses capturar cada una de las imágenes exhibidas. En distintos lugares-desde Avellaneda y Saavedra hasta Sarandí o el Delta de Tigre, e incluso en un kiosco ubicado frente al antiguo Palacio de Correos-ubicó latas con un pequeño agujero y papel fotosensible en su interior. Las convirtió así en cámaras estenopeicas, sin lentes, que le permitieron crear solarigrafias: fotografias sin intervención de procesos químicos, en las que se registra el recorrido visible del sol durante tiempos prolongados. Luego escaneó y procesó los negativos en forma digital, para lograr imágenes que parecen arcoíris nocturnos.

Una operación similar realizó el colectivo Bazofia con un contenedor de basura, al que transformó con un orificio en "un instrumento de expresión". En distintos puntos de Buenos Aires, Rodrigo Agüero Zubiaurri, Natacha Ebers y Rocío Pilar Méndez Brisighelli capturaron la actividad de personajes anónimos y la dinámica de la ciudad.

Más lejos aún llegó Medail, al convertir en cámara oscura para esta muestra una habitación entera del CCK: el hilo de luz que entra durante el día por la ventana, cubierta por una lámina de metal, permite que se refleje sobre la pared de forma invertida el edificio ubicado en la vereda de enfrente, sobre la avenida Leandro N. Alem. "Se trata del primer sistema óptico observado en la historia de la humanidad", explica el curador.

Un proceso inverso inspiró a Facundo de Zuviría durante la pandemia. En lugar de crear cámaras oscuras, colocó bajo el sol en su balcón libros de su biblioteca sobre hojas de papel emulsionado. Después de algunos minutos, cada ejemplar dejaba una "sombra" blanca, rodeada por un marco color azul de Prusia. Esos cianotipos, además estar representados en esta muestra, protagonizaron otra hasta ayer en el Museo Nacional de Bellas Artes. Allí se presentó, semanas atrás, un libro que reúne casi medio centenar de esos originales recuerdos de la cuarentena.

"El cianotipo es una de primeras formas de la fotografia y, de hecho, materializa con exactitud su definición etimológica: photo (luz) y graphos (escritura): escritocon luz", recuerda De Zuviría. Esta técnica, agrega, "fue creada por William Henry Fox Talbot en Inglaterra, hacia 1840, y desarrollada un par de años más tarde por Anna Atkins para registrar las especies de algas que se encontraban en la costa inglesa. Atkins compiló y editó estas imágenes en un álbum que llamó

En tiempos en que los teléfonos permiten registrarlo todo, minuto a minuto, una muestra en el CCK propone recuperar el asombro con un regreso a "los conceptos elementales de la fotografía"

# Escribir con luz. Las fotos revelan su magia, con arcoíris nocturnos y plantas que miran

Texto Celina Chatruc

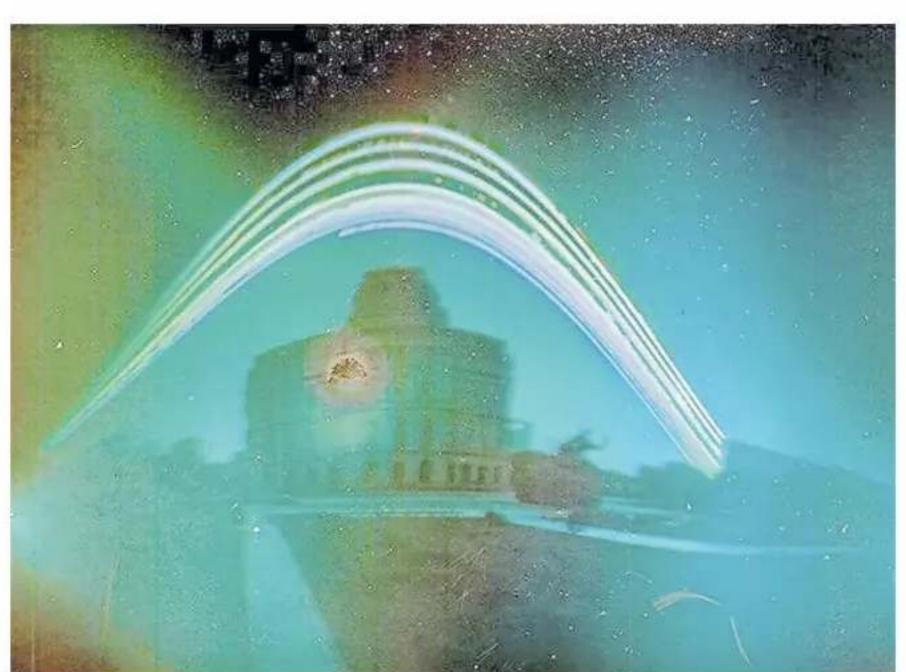

Varios meses le llevó a Daniel Tubío registrar el CCK desde una lata

GENTILEZA CCK

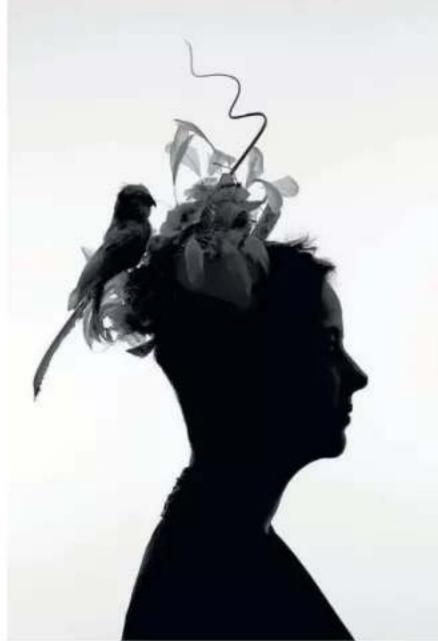



Retrato de Rosana Schoijett y la luna por Giovana Zuccarino, desde un telescopio

British Algae (1843), hoy considerado el primer fotolibro del que se tenga noticia".

Los vegetales, incluso, pueden convertirse en soporte de imágenes. Sus pigmentos y su sensibilidad a la luz le sirvieron a Fede Ruiz Santaesteban para crear las Revelaciones del jardín mágico: mediante la técnica de la antiotipia, logró que aparecieran misteriosas miradas en una gran variedad de hojas. Recuerdan a las que Graciela Sacco, maestra de la heliografía, imprimió sobre calcomanías que distribuyó y pegó en los rincones de Venecia durante la bienal de 2001.

El mismo procedimiento fue usado por Célica Véliz en su serie Superficies sensibles, solo que en su caso apeló a pigmentos de remolacha, cúrcuma, espirulina y pimentón. Esas tintas le permitieron imprimir en distintos colores un retrato de su abuela, realizado por su abuelo en su casa del barrio de Agronomía en la década de 1950.

#### Tomar distancia

En lugar de indagar en las raíces del árbol familiar, Giovana Zuccarino miró hacia el cielo: las obras que exhibe pertenecen a una serie de fotografías de la Luna tomadas a través del telescopio ecuatorial Gautier, de 1882, con una cámara de placas que adjuntó al dispositivo y la técnica colodión húmedo—una especiede barniz que se vierte sobre el vidrio—, cuyo origen se remonta a mediados del siglo XIX.

Mucho más contemporánea es la cámara diseñada por Esteban Pastorino que permite exponer la película en forma continua sin cortes, mientras rota sobre sí misma. Montada sobre el techo de un auto que recorrió Parque Patricios en 2009, capturó una imagen distorsionada y continua del barrio. Lo que se exhiben son los negativos de ese paisaje circular de la serie Panorámicas, que causó sensación al ser exhibida por la galería Del Infinito en arteba y Pinta BAphoto.

No menos sensación provocarán a los visitantes de esta exposición las series de alto contenido erótico realizadas por Natacha Ebers. La artista apeló a su propio cuerpo desnudo y a variados dispositivos fotográficos que funcionan "como mirarse al espejo". "Son un acto íntimo y ansioso de deseo -apunta el texto de sala-, que arde como la luz solar quemando al papel fotosensible". Muy distintos son los retratos en blanco y negro iluminados a contraluz por Rosana Schoijett, que evocan siluetas victorianas recortadas a mano.

"¿Puede acaso la fotografía volver a sorprendernos?", se pregunta el curador. Y agrega: "Si la capacidad de asombro de algo es inversamente proporcional a su aparición cotidiana, se vuelve necesario tomar distancia del aturdimiento posfotográfico en el que vivimos. Alejarse de la hipermediatización visual, retornar a los orígenes de su invención para buscar allí un nuevo modo de acercamiento a estos objetos".•

## Para agendar

En el principio fue la magia, en el CCK (Sarmiento 151), hasta el 22 de diciembre. De miércoles a domingos, de 14 a 20, con entrada gratis. LA NACION | LUNES 1º DE JULIO DE 2024

# **OPINIÓN**

www.lanacion.com @LaNacion | Facebook.com/lanacion

GUERRA. El adversario se vuelve enemigo; el disidente, herético, zurdo o cipayo, da lo mismo; ha ocurrido mil veces y sigue ocurriendo: en la Argentina, en Europa, en todas partes

Cuando la política se convierte en religión, la religión se

convierte en política



-PARA LA NACION-

BOLONIA a estamos otra vez. Cuando la política se convierte en religión, la religión se convierte en política, y la política, en guerra religiosa, ahora simulada, ahora combatida, ahora civil, ahora internacional. El adversario se convierte en enemigo; el disidente, en herético, zurdo o cipayo, da lo mismo. Ha ocurrido mil veces, sigue ocurriendo. En la Argentina, en Europa, en todas partes. Nuestro siglo sigue los pasos del siglo pasado, impresionante.

Los líderes religiosos de todas las religiones se quejan de la secularización: ¡cuántos anatemas, cuántas condenas! Apocalípticos y redentivos, porque el apocalipsis anuncia la redención, maldicen la desaparición de Dios. Pero los que estudian la secularización llevan mucho tiempo observando el "retorno de las religiones". Muchos de los que habían señalado la secularización como un destino ineluctable se han retractado. Señores: Dios está en todas partes. Suena bien, pero es un problema.

¡Si solo fueran las fuerzas del cielo de Milei! ¡O las patéticas consignas de los kirchneristas! Hay muchomás: desde el nacional-hinduismo indio al nacional-cristianismo ruso, desde el nacional-budismo oriental al revival nacional-evangelista que barre las Américas. El fundamentalismo judío los sigue de cerca, Israel fue un Estado laico, ahora pinta confesional. ¿Y China? Religiones de Estado, son la "cultura del pueblo". Europa está tentada por el mismo camino: de Hungría a Eslovaquia, de Italia a Francia, resuena "Dios, patria y familia". ¡Vaya novedad! Del islam ni hablar. Los moderados son a veces más fanáticos que los radicales. África es un matadero, el campo de batalla donde las religiones se disputan a los fieles y se juegan el futuro: no hay guerra étnica ni violencia tribal sin móviles religiosos. Y como no hay tragedia sin farsa, Nicolás Maduro pidió perdón a Cristo entre ministros flagelantes. Lo ridiculo no tiene fin. Perdón que lo diga, pero no es casualidad que el epicentro de toda tensión política sea la ciudad sagrada de las tres religiones monoteístas: Jerusalén.

No se trata de ser creyente o no, de respetar la religión o no: yo no creo, pero tengo respeto. Se trata de observar las cosas como son. Hace un siglo, el retorno de la religión fue el



trueno que anunció la tormenta de la guerra y el totalitarismo. ¡Cuántos positivistas decepcionados por la ciencia abrazaron la fe! ¡Cuántos nacionalistas fervientes encontraron en la religión el "alma" de la patria! ¡Cuántos populistas sacralizaron al puebloy del pueblo sagrado hicieron sus ejércitos! ¡Cuántos conservadores se hicieron fascistas para luchar contra el comunismo ateo y cuántos liberales se hicieron comunistas para luchar contra el fascismo pagano!

¿No flota hoy el mismo aire, no vivimos bajo un cielo plagado de nubes desgarradas por relámpagos y sacudidas por truenos? Una cosa es creer en el libre mercado y otra muy distinta hacer de ello una creencia fanática y una porra ideológica contra quienes piensan de otro modo. Una cosa es preocuparse por el medio ambiente, otra muy distinta elevar la ecología integral a fe intolerante para excomulgar a quienes no son integristas. Una cosa es desear una mayor igualdad e inclusión, y otra muy distinta reclamar el monopolio de cómo conseguirlas. Una cosa es aplaudir los derechos de quienes sufren abusos por razón de género u orientación

Cuántos positivistas decepcionados por la ciencia abrazaron la fe! Cuántos nacionalistas fervientes encontraron en la religión el "alma" de la patria! Cuántos populistas sacralizaron al pueblo y del pueblo sagrado hicieron sus ejércitos!

sexual, y otra muy distinta convertir ambos grupos en sectas rígidas y excluyentes. El mundo actual está lleno de ortodoxias intolerantes, identidades obsesivas, pertenencias místicas, pueblos elegidos y profetas en ciernes.

Los líderes espirituales de nuestro tiempo llaman a la paz y al diálogo, aseguran que las religiones son vehículos de paz. Aprecio las buenas intenciones. Pero no me parece que sean todos sinceros ni que los fieles les hagan mucho caso. Si papas y popes, mulás y patriarcas invocan a menudo el espíritu amoroso de sus religiones, es para exorcizar la realidad. Y la realidad es que por esas religiones se mata y se muere cada día en muchos lugares. La religión martirizada allí donde es minoritaria muchas veces se convierte en verdugo allí donde es mayoritaria. Por otra parte, los textos sagrados de las religiones se prestan a lecturas pacifistas o belicosas, han sido siempre mensajes de amor o gritos de guerra.

Las guerras las hacen las ideologías, nos explican, y las ideologías son degeneraciones de las religiones. Son causadas por el dios dinero y los mercaderes de armas, nos dicen, desafiando nuestra inteligencia y paciencia. Vamos. Suena a artificio para evitar abordar la antigua y espinosa cuestión: ¿hay relación-y qué relación hay-entre la religión y la intolerancia, la discriminación, la violencia, la guerra? Todas las ideologías modernas son, cada una a su manera y en diversos grados, hijas seculares de las tradiciones religiosas desde las que surgieron. Lo que las distingue es, si acaso, el intento de unas, las democrático-liberales, de separar las esferas política y religiosa, y de otras, las populistas, de fusionarlas. Cuando hace un siglo las primeras declinaron, las religiones acogieron con entusiasmo el auge de las segundas. Solo para apartarse cuando vieron que la política religiosa se convertía en religión política. Respecto de lo demás, vean ustedes: ¿nacieron primero las guerras o el dinero?; ¿las guerras o los fabricantes de las herramientas para combatirlas?

El actual "retorno de las religiones" camina en la misma dirección y cultiva la misma ilusión. A fuerza de reivindicar "la influencia pública de la religión", ahí está: la política se convierte en religión; la religión, en política. Y si la política se convierte en religión, insistimos, no habrá institución democrática capaz de contener la guerra religiosa. No se trata de excluir la religión. La religión, como otras experiencias, influye en nuestras creencias políticas, nuestras concepciones sociales, nuestros valores morales. Incluso en los no creyentes como yo. Cuando estamos en el espacio público las llevamos con nosotros, no se quedan en la puerta. Pero en ese espacio expresamos nuestras ideas, somos los únicos responsables de ellas.

Hacer política invocando a Dios, a la patria o al pueblo es hacer trampas, es abusar de reprensatitividades que no tenemos. Invocar la religión para sostener nuestras opiniones es auparnos a un pedestal al que no tenemos derecho y del que otros que invocan otras religiones intentarán desalojarnos. Que cada uno hable por sí mismo. Lo llaman con desprecio laicismo, pero es el principio de laicidad que en una pequeña parte del mundo durante una breve época histórica garantizó la democracia y la prosperidad. Es hora de rescatarlo: que retorne la secularización. •

Ensayista y profesor de Historia en la Universidad de Bolonia

# LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# La peligrosa seducción del juego online

Es imperioso un compromiso gubernamental, escolar y familiar para contrarrestar el avance de la ludopatía entre niños y adolescentes

quel concepto de simples e inocentes juegos de infancia, ▲ herramienta fundamental para el desarrollo cognitivo, social, físico y emocional de los niños, está en peligrode extinción, en buena medida por el mayor uso de dispositivos electrónicos. El exponencial aumento del juego online se asocia a la crisis económica, la falta de expectativas y la desesperanza, factores coadyuvantes a la hora de proponer entretenimiento y "soluciones salvadoras". En la virtualidad, la materialidad del dinero se desdibuja y se pierde fácilmente la noción. Deudas elevadas, amenazas, comportamientos delictivos, una espiral de mentiras y engaños envuelve a los ludópatas, mucho más cuando su juventud los coloca al borde del precipicio.

No hablamos de un vicio, sino de loque la Organización Mundial de la Salud (OMS) define como una enfermedad, de consecuencias imprevisibles, que afecta gravemente la salud y las economías familiares.

Un estudio de Ibope a nivel nacional realizado durante 2023 arrojó que el 12,5% de los apostadores son jóvenes de entre 15 y 24 años que concentran mayoritariamente el foco en los rubros fútbol, casino y bingo.

Sumándose a las locales, grandes compañías mundiales de apuestas online que mueven millones se instalaron en Sudamérica, aprovechando un escenario con pocas restricciones, a diferencia de Europa, que cuenta con legislaciones al respecto. Un estudio de la consultora Seenka indica que el 66,5% de las publicidades en canales deportivos correspondió a casas de apuestas que prometen multiplicar el dinero y la adrenalina con locuciones, pop-ups y camisetas. El bombardeo a partir de auspicios de los programas más vistos de TV, en boca de youtubers, influencersy streamers, banaliza un peligro de gravísimas consecuencias. Ídolos infantiles como Emiliano "Dibu" Martínez protagonizan anuncios que engañosamente promueven el encuentro "para jugar a las apuestas deportivas con nuestros teléfonos celulares", apoyando a una de las cinco casas de apuestas, destacadas patrocinadoras oficiales de la

El 12,5% de los apostadores tienen entre 15 y 24 años

El aluvión de consultas juveniles por juego patológico es mucho más que una señal de alerta

AFA. El Club Atlético Vélez Sarsfield dio un valioso puntapié que debería ser imitado al eliminar a una casa de apuestas como sponsor de la institución.

La Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA) y la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (Cascba), unidas a casas legales de juego online del país identificadas por su terminación en bet.ar-, buscan diferenciarse y para ello denunciaron penalmente y pidieron el bloqueo de unas 254 páginas web ilegales que utilizan dominios internacionales o dinámicos para evitar controles.

A este respecto, se debería obligar a que todos los sitios de apuestas requieran registración y rigurosa validación de identidad, para que no hubiera ninguna posibilidad de que menores de 18 años apostaran, mucho menos a través de intermediarios adultos que les cobran una comisión. También urge el dictado de normas que limiten a los influencers y a la publicidad digital en este terreno, como en España y Gran Bretaña. Así como la publicidad de cigarrillos pasó a estar regulada, lo mismo debería ocurrir con el juego. No basta con proponer que solo apuesten los grandes, pues la ludopatía es una enfermedad que castiga a nuestra sociedad en su conjunto.

Un buen número de legisladores nacionales y provinciales han presentado en los últimos tiempos proyectos de leyes para restringir el acceso de menores de edad a juegos de azar online o para contrarrestar el avance de la ludopatía adolescente en colegios. Y días atrás, el gobierno porteño dio un primer paso, cuando Jorge Macri anunció el cierre de la inscripción a nuevas licencias para operadores de apuestas, la revisión de las otorgadas y una campaña educativa sobre el tema.

No hay tiempo que perder. El aluvión de consultas juveniles por juego patológico es mucho más que una señal de alerta. Se requieren leyes tanto como compromiso gubernamental, familiar y escolar para frenar el acceso a estos riesgosos y peligrosos pasatiempos que los celulares ofrecen las 24 horas, los 365 días del año.

## OTRAS OPINIONES

El Tiempo COLOMBIA

## Desafíos de Bolivia

BOGOTA.- La escena, que devuelve la memoria del país y del continente a difíciles épocas de inestabilidad democrática, mostró un vehículo blindado intentando derribar la puerta de la sede del gobierno boliviano y a un piquete de soldados fuertemente armados rodeando la Plaza Murillo, mientras desde distintos sectores se pedía la movilización de la ciudadanía para evitar el éxito de la intentona.

Fueron horas dramáticas en las que, incluso, el presidente Arce encaró al general para exigirle que cumpliera con su deber constitucional de defender la democracia y replegara a sus hombres y cuyo rotundo "no" provocó que el mandatario tomara la decisión de cambiar de inmediato la cúpula militar, aunque el comandante ya había sido destituido. Al final, eso terminó desactivando el levantamiento, pues los militares se retiraron y el insurrecto Zúñiga fue detenido. Horas antes insistía en que lo que quería era "restablecer la democracia" y "cambiar el gabinete".

Pero, evidentemente, así no se restablece la democracia y pudo haberse desatado una tragedia mayor, que por suerte se evitó.

Si hay algo que deja como lección este episodio y envía una poderosa notificación a futuras expediciones golpistas es que ni la ciudadanía ni la comunidad internacional están dispuestas a tolerar ninguna alteración del orden constitucional en nuestros países. Fue certero, rápido y unánime el rechazo internacional a lo que estaba sucediendo en el Palacio Quemado y en la Casa Grande del Pueblo, a lo que se añade que la generalidad del estamento militar no se sumó al movimiento, todo en el bien entendido sentido de que este tipo de atropellos a la democracia no hacen más que alimentar la polarización interna y causar incertidumbre en la sociedad, que, por el contrario, necesita mensajes de unidad.

Dicho esto, es urgente que los líderes del país abran un espacio de sensata reflexión y de desarme de los espíritus. Lo sucedido fue el penoso colofón en el que se escenificó la encarnizada disputa entre el presidente Arce y quien fue su mentor, el expresidente Evo Morales, y una dura advertencia de que Bolivia puede involucionar a épocas que se creían ya superadas si no logran

gestionar sus diferencias. Ya llegará el momento para que se aclaren las muchas versiones que se han tejido a partir de las palabras del general Zúñiga, al asegurar que todo fue urdido por el presidente Arce para sacar del camino a Morales. Mientras esto sucede, es necesario atacar alli, en unidad y por las vías institucionales, los graves problemas que acosan a Bolivia. La extendida crisis económica, la escasez de combustibles y de productos básicos, y un largo etcétera no dan espera. Arce, Morales, los militares y la sociedad boliviana no deben ser inferiores a tamaño desafío.

## **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar []/lanacion

#### No nos defraude

Finalmente se votó la tan esperada y necesaria Ley Bases. El Presidente dijo que empieza la segunda etapa para la recuperación del país. Ojalá que todo salga como esperamos y que la recuperación no sea solamente en la economía, sino en todas las áreas, porque aunque tenemos que reconocer que aun sin la ley se han logrado muchas cosas, también vemos que en otros aspectos el presidente Milei no está cumpliendo con su palabra. Vino a terminar con la casta y la corrupción, pero vemos que algunos de sus funcionarios son representantes de la más pura casta, y en cuanto a la corrupción, por ahora, nos genera muchas dudas. Hace unos días vimos en una interesante entrevista a Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza, quien, ante la pregunta de Luis Novaresio de si iba a votar al juez Lijo, respondió textualmente: "Si lo voto, voy a estar renunciando a mis convicciones, por las cuales he estado peleando en mi profesión toda la vida. Si no lo voto, voy a causar un problema político. Como estoy más allá del bien y del mal, no lo voy a votar, porque es un juez que ha tapado y cajoneado todas las causas sobre corrupción". Senador Pagotto, usted ha demostrado que tiene coherencia y dignidad. Señor Presidente, estamos dispuestos a apoyar y ayudar en todo lo que podamos, pero la corrupción es un límite. Este tipo de actitudes que usted suele tener echan por tierra las esperanzas que teníamos de que con usted venía algo distinto. Todavía está a tiempo, por favor, no nos defraude. María Laura Gutiérrez

## Desfile militar

Por distintos medios tras-

cendió que el gobierno nacional tiene proyectado un desfile militar para recordar un nuevo aniversario del 9 de julio de 1816. Las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder político. El 12 de octubre de 1973 asumió un gobierno en elecciones libres y sin proscripciones; al poco tiempo el terrorismo multinacional desató una serie de ataques contra unidades militares, iniciadas en el Comando de Sanidad y culminando su ciclo de combate en el intento de toma de los cuarteles de La Tablada. En consideración de lo expuesto, sugiero a las máximas autoridades de la política nacional convocar para ese desfile a los veteranos de las unidades militares atacadas y, de ser posible, con sus banderas. Es muy probable que existan veteranos sobrevivientes, aunque algunos hayan perdido su libertad; de ser así, gestionar ante el Ministerio de Justicia

para autorizarlos a desfilar con la tobillera electrónica. Sería un gesto de sublime consideración para todos los veteranos de guerra, aunque algunos maliciosamente la niegan. Jorge Echezarreta

Exposición mediática

DNI 8.421.780

No existe crimen más atroz que el que involucra a menores. Ese es el motor para que la opinión pública siga con avidez las noticias del caso por los distintos medios. Sin embargo, poco aportan testimonios de participantes terciarios que se divulgan en TV a los que se les sacan declaraciones que son más opiniones que hechos. ¿Donde está el límite entre conseguir y aportar información nueva a la Justicia y el deseo de un poco de rating? Las diferentes mesas entre periodistas supuestamente expertos donde se emiten diversas opiniones especulativas ¿logran aportar algo, más allá de ganar espacio en sus canales? Como espectador, preferiría hechos a opiniones.

Me preocupa que esta sobreexposición mediática solo evidencie el desconocimiento de lo que verdaderamente se sabe sobre la suerte de Loan y que eventualmente impulse a quien lo haya retenido a deshacerse de las pruebas que lo involucran, con lo que la resolución del caso se aleja.

¿Pensamos en el bien de Loan cuando nos comportamos así?

Hugo H. Campanelli DNI13.394.695

## Homenaje a Mitre

Se cumplieron 203 años del nacimiento del general Mitre. Durante el siglo XIX, el periodismo se erigió como una dimensión crucial de la lucha política. Los diarios no solo reflejaban la opinión pública, sino que también ofrecían un programa claro a los partidos. Actuaban como



en la cárcel. ¡Hartos de tanta impunidad!" Graciela Inostroza

"Todo muy raro" Carolina Del Milagro

Valdez

LA NACION | LUNES 1º DE JULIO DE 2024

una barrera frente al poder desmedido, desempeñando una función esencial en la construcción de una sociedad democrática. El general Bartolomé Mitre destacó la importancia del periodismo como pilar del gobierno parlamentario. Sus palabras son elocuentes: "El que discute no combate; el que discute por la palabra escrita o hablada renuncia a dirigir su cuestión por las vías del hecho. La discusión es lo que constituye verdaderamente el gobierno parlamentario. Discutir es, pues, rendir un homenaje a la razón". La venerable figura de Mitre subrayaba que el debate y la deliberación, facilitados por los medios de comunicación, son fundamentales para la democracia. La discusión razonada y pacífica debía prevalecer sobre la violencia y la imposición, consolidando así al periodismo como una herramienta esencial en el equilibrio de poderes y en la formación de una opinión pública informada y crítica. Sin lugar a dudas, LA NACION ha seguido alegremente el legado de su fundador. Lo observamos todos los días. Puedo estar a favor o no de tal columna o de sus fabulosos editoriales, o de que otros periodistas me enseñen también su mirada del mundo. pero siempre la experiencia resultará enriquecedora. Juan T. Medi Cogo DNI 44.940.031

#### Doble fila

Las calles de la CABA están llenas de autos estacionados en doble fila, sin el dueño adentro, los dejan y se van, y uno tiene que ir haciendo malabares para circular por estas calles.

La semana pasada estuve más de una hora sin poder sacar mi auto-estaba estacionada en la calle Virrey Arredondo entre Cabildo y Ciudad de La Paz-porque había un auto en doble fila que el dueño dejó y se fue. Detrás de este auto había 5 autos más en las mismas condiciones. Es una falta de respeto, y con una impunidad total, ya que no se hace nada al respecto; yo perdí una hora y media esperando que el señor regresara a llevarse su auto, un descaro total.

Esta semana volví a pasar y la doble fila sigue igual, lo mismo pasa en otras calles (Migueletes, Güemes, Cramer, Agüero). Esto genera más demoras para transitar. Dos sugerencias: que vuelvan las grúas, pero en toda la CABA, y que los agentes de tránsito controlen y eviten esto, además de las multas.

Sandra Door DNI 16.975.907

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

DEBATE

# Educación vs. adoctrinamiento: el valor de las humanidades

Elisa Goyenechea

PARA LA NACION-

N emanas atrás, el debate en torno al alcance y el contenido de la educación puso en agenda política la posibilidad de penalizar el adoctrinamiento en las aulas. En La crisis de la educación, Hannah Arendt sostuvo que el adoctrinamiento es peligroso porque "pervierte la comprensión" y obtura la forja de hábitos que nos permiten discernir. Escrito a mediados del siglo XX durante la Guerra Fría, el ensayo es una crítica al macartismo. Denuncia el atropello del derecho a la libre expresión y valora el plus que aportan las humanidades a la educación. Pero Arendt nunca propuso la sanción penal ni la administrativa como solución al problema del adoctrinamiento, es decir, al peligro de hacer del aula una prolongación del Estado.

Para la tradición clásica, la paideia griega no comprendía el desarrollo de destrezas técnicas, como la especialización o los oficios, sino la formación integral. Aludía a la "apostura interna" del hombre libre. Aunque de procedencia distinta, paideia y humanitas requieren el ejercicio asiduo de hábitos que templan el carácter, del mismo modo que el agricultor trabaja la tierra para que dé frutos. La metáfora agrícola no es griega, sino romana, y la humanitas de Cicerón desplaza la conservación de la tierra al cultivo del alma. Las humanidades no son un instrumento eficaz, sino el medium propicio para potenciar el desarrollo personal, cuya condición es la libertad, y su perversión, la uniformidad ideológica. El cultivo de las humanidades es el extremo opuesto del adoctrinamiento, pues la integridad personal debe gravitar por sobre las lealtades de bando, las convicciones religiosas y los gustos políticos.

Pero el humanismo tiene muchos rostros. Peter Sloterdijk mostró la deriva de la humanitas clásica a los "humanismos burgueses" del XVIII y a "las antropotécnicas" del siglo XX. Al humanismo clásico le siguió el humanismo burgués y nacional, que promovió el perfil identitario de las naciones. Los juicios de valor contenidos en Facundo de Sarmiento expresan el debate vernáculo de mediados del XIX. El matadero de Echeverría insinúa una particular valoración de Rosas. Sugerir como canon de lectura "La lotería de Babilonia", de Borges, conduce a evaluar la deriva autoritaria de la democracia. El Martín Fierro, clave durante la escolaridad, fue considerado por Lugones "el libro nacional", y el gaucho, símbolo del ser argentino. Mas si volvemos a Borges, su "Biografía sobre Tadeo Isidoro Cruz" cuestiona la mirada decimonónica que alegoriza al gaucho como colectivo nacional. Fierro, en su opinión, no es sino un cuchillero -entre otros- de la segunda mitad del XIX.

Si el humanismo clásico incita, por simple emulación, al amor a las letras y a la filosofía, el humanismo burgués y nacional juzga imprescindible la transmisión de algunos valores y excluye otros. Exige una elite de "sabios" que disciernen las lecturas apropiadas/



funcionales a las necesidades políticas del momento. En la Atenas arcaica, Platón creyó preferible poner a raya el influjo educativo tradicional de los poetas y en su lugar propuso una detallada currícula de disciplinas en grados ascendentes de complejidad, con el propósito de seleccionar a los mejores. Sloterdijk pone en entredicho la meritocracia platónica y lo pondera como precursor de las antropotécnicas del siglo XX. Los totalitarismos trajeron consigo la eugenesia y el intento de erradicar la pluralidad en pos de la construcción de un Hombre Nuevo. Al respecto, las distopías de Orwell plasman las experiencias políticas del siglo XX y su poder educativo supera cualquier informe historiográfico. La decisión sobre el canon de lecturas escolares siempre está supeditada a valoraciones funcionales.

Afortunadamente, la literatura y la historiografía se emancipan soberanamente tanto de las motivaciones de sus autores como de los propósitos de los políticos (incluso los de los padres de la patria). De lo contrario, no merecería la pena volver una y otra vez a la República de Platón, a la Eneida de Virgilio o la "Oración fúnebre", de Pericles. Las acciones se desligan de los propósitos inmediatos de los actores pretéritos y, como consigna L. A. Romero, "la historia es una permanente revisión.

Forjar los propios pareceres es una tarea ardua, que involucra dudar, examinar y suspender el juicio, cuando amerita; nunca se trata de adoctrinar, sino de enseñar a comprender por uno mismo

Esa es la virtud del oficio".

Sancionar penalmente la conducta de un docente o la "bajada de línea" de una institución, es una propuesta poco feliz. La revolución cultural gramsciana podría no ser más que un término vacío y la tan temida "penetración cultural", no ser patrimonio del neomarxismo, sino la máxima de un liberalismo magro. Tan lícito fue despreciar 6,7,8 durante el gobierno K como lo es hoy rechazar acusaciones e insultos a los medios no funcionales al oficialismo por parte del Gobierno. En 1787, Jefferson escribió: "Si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos

o periódicos sin un gobierno, no vacilaría un instante en preferir esto segundo". Veía claramente el peligro que representaba para la república una prensa adepta o la liquidación de los medios no funcionales a propósitos políticos. La colonización de los medios es un proceso técnico afín al adoctrinamiento, pero la "formación de la opinión pública" es de otra índole, pues no busca la uniformidad. Lo saludable es que tanto la escuela, donde se forman futuros ciudadanos, como los medios que informan y forman defiendan sus juicios de valor con argumentos razonables.

Como apuntó Arendt hace casi 70 años, el oficio docente no es técnico y la maniobra fascista del adoctrinamiento pervierte la comprensión. La comprensión lectora de los que se inician en una disciplina es la condición sine qua non, pero la verdadera formación acontece cuando el iniciado no repite opiniones ajenas, sino que "las entreteje con los propios juicios" (Kant dixit). Elabora sus propias reflexiones y desarrolla el discernimiento que supera con creces el mero repetir sin escrúpulo. Forjar los propios pareceres es una tarea ardua, que involucra dudar, examinar y suspender el juicio, cuando amerita. Nunca se trata de adoctrinar, sino de enseñar a comprender por uno mismo. •

## LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792

www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envio al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-





#### MANUSCRITO

# Las escobas de Sarmiento

Germán Wille

-LA NACION

esde que me mudé de La Plata, hace unos cuantos años, vivo en la comuna 5 de la ciudad de Buenos Aires, conformada por los barrios de Almagro y Boedo. Según las estadísticas de la ciudad, y es algo que no es muy dificil de comprobar, estoy en el distrito de esta urbe con la menor cantidad de espacios verdes por persona. En los registros oficiales hay apenas 0,02 hectáreas de parques, plazas o bosques para 1000 personas. Poquito, la verdad.

Pero no es que me esté quejando deesta situación. Solo megustaría introducirconesecomentariolavisión que han tenido ciertos personajes de

nuestra historia con respecto a la necesidad de que la ciudad cuente con una mayor cantidad de zonas verdes. Mequiero referir, específicamente, a Domingo Faustino Sarmiento y a su denodada insistencia en que la ciudad se poblara de árboles.

Ya en 1856, antes de convertirse en el "padre del aula", cuando ocupaba un cargo como concejal de Buenos Aires, el maestro sanjuanino decía: "Todas las plazas de las grandes ciudades están decoradas de verdura (sic), y si nos parecen embarazosos los árboles en las nuestras es porque tenemos la idea de que las plazas son destinadas para procesiones y paradas militares".

Loquetraslucía en su mensaje Sarmiento era que había mucha gente que se oponía al avance del verde en la ciudad y parte de la población se quejaba, por caso, del arbolado que había comenzado a implantar se en la Plaza de la Victoria, parte de la actual Plaza de Mayo. "La población necesita sombras, vistas plácidas, exhalaciones húmedas de la vegetación de que desprenden oxígeno los 365 días del año", escribía el cuyano en el diario El Nacional en 1856, demostrando que, al menos en esta materia, era un adelantado a su época.

Unos años más tarde, Sarmiento iba a salir otra vez, y con vehemencia, en defensa de la arboleda. Por partida doble. Resulta que él mismo durante su presidencia de la Nación (1868-1874) había trabajado en convertir los dominios de su antiguo enemigo Juan Manuel de Rosas (exiliado en Inglaterra), que se conocían entonces como Palermo de San Benito, en un paseo público. Así, en noviembre de 1875, poco después del fin mandato del sanjuanino, pero con su impronta, se inauguró allí el Parque 3 de Febrero.

Unos años más tarde, para 1883, Sarmiento ordenó plantar palmeras en una de las calles de este parque, que se llamó, a partir de entonces, la Avenida de las Palmas, o de las Palmeras (actual avenida Sarmiento). Para esetiempo, el intendente porteño Torcuato de Alvear, gran impulsor de espacios verdes para la ciudad,

#### Con el tiempo, muchas de las palmeras de Sarmiento se secaron y fueron retiradas

también promovió la existencia de esos mismos árboles en la que hoy es la Plaza de Mayo, que fueron fuertemente rechazados. A tal punto que el Concejo Deliberante de Buenos Airesle exigióa Alvear que cuanto antes arrancara las palmeras de allí. A las palmas del Parque 3 de Febrero, en tanto, la gente las llamaba burlonamente "las escobas de Sarmiento".

Ante esta animadversión contra

las palmeras de Alvear y las suyas propias, el expresidente sanjuanino escribió unas furiosas líneas en el periódico El Tribuno, en noviembre de 1883 en las que defendía al alcalde porteño. "¡Abajo las palmas de la gran plaza!", ironizaba el autor de Facundo, y seguía: "Y de paso hacerle zancadilla al intendente que no se sometió a la deliberación de los deliberantes (...) Abajo las palmas ¿Qué poner en su lugar? El pueblo pide sol, monotonía, bochinche y estupidez (...) Pues señor, arriba las palmas y que no sea con ellas arrastrada por el fango la dignidad personal del intendente".

Lociertoesque, con el tiempo, muchas de las palmeras de Sarmiento se secaron, quedaron en verdad como escobas y fueron retiradas de la Avenida de las Palmas. En la Plaza de Mayo, en tanto, hay todavía palmeras, aunque las originales de Alvear fueron suplantadas. Loque queda, de seguro, es la labor de estos dos hombres que se encargaron, en palabras de Avellaneda, de "dar órganos respiratorios a la ciudad", con la mirada puesta en el futuro. •



## Vértigo

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Diana Fernández Irusta



KANSAS, ESTADOS UNIDOS ificil decir dónde, exactamente, está el vértigo: ¿en la bajada empi-Unada que el tren del parque de atracciones está a punto de afrontar? ¿Oen la tormenta-a juzgar por las nubes, probablemente importanteque se engendra a espaldas de la montaña rusa? El secreto de esta foto es su capacidad de instalarse en cierta hendidura temporal: un segundo antes de que los carritos desciendan a toda velocidad con su carga de

gritos, adrenalina, risas nerviosas y algún que otro brazo levantado; un tiempo más difícil de precisar, previo a un evento que, como todo en la naturaleza, sigue sus propias reglas, a menudo renuentes a los humanos intentos de sistematicidad. De tan inevitable, hasta da pudor mencionar la metáfora, pero ahí está el sentir de nuestra época: una acelerada carcajada entre velocidad y distracciones; la progresiva formación de tormentas que no terminamos de ver. •

#### **CATALEJO**

Un largo viaje

#### Carlos M. Reymundo Roberts

Silvinay José, dos colombianos de 55 años, están por hacer un crucero en Noruega. Lo extraño es que tengan ganas. En marzo de 2020 abordaron en Buenos Aires un barco que en 15 días los llevó, junto a 2800 personas, a San Antonio, en Chile. Pero al llegar no los dejaron bajar: se había declarado la pandemia de Covid. Ningún país quería hacerse cargo de ese buque atestado de gente. Por fin, fue aceptado en Estados Unidos: 15 días más de navegación hasta San Diego (California). Cuando arribó y a se había producido el primer contagio a bordo.

Los pasajeros, que hasta entonces se daban la gran vida -comida y bebidas en abundancia, shows y fiestas por las noches, todo gratis-, fueron confinados en sus diminutos camarotes. Tenían mala señal en los celulares y poca información de lo que estaba pasando en el barco. Oían hablar de muertos y de personas con fuertes depresiones. El encierro duró una semana. Ibanganando tierra, de apoco, aquellos que eran aceptados en sus países. Entre los últimos, los latinoamericanos, gracias a la disposición de Brasil de recibirlos en San Pablo. Ahí los esperaba una cuarentena de 15 días. Silvina y José tuvieron después otra, también de 15 días, en Bogotá. Un paseo de dos semanas se extendió tres meses. ¿Traumas? Ninguno. Sueñan conrecorrer los fiordos de Noruega. •





A carrera revuelta... Verstappen y Norris protagonizaron un accidente y Russell "heredó" la victoria en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 ▶ P. 7

Lo dieron vuelta Inglaterra y España revirtieron los resultados y pasaron a los cuartos de la Eurocopa > P. 6



Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo www.lanacion.com/deportes 🗶 @DeportesLN 🚺 Facebook.com/Indeportes 🖾 deportes@lanacion.com.ar



Custodiado por expertos... Faustino, entre Maradona y Messi, ayer logró una hazaña que ni habían alcanzado los grandes ajedrecistas de todos los tiempos

GRUPO A: ARGENTINA / PERÚ / CHILE / CANADÁ



Di María y un carrusel de emociones en sus últimos partidos con la selección; "No hay manera de que revea mi decisión", repite

# Di María, el hombre que dejó para el final las mejores escenas

El rosarino tiene un alto nivel en su último torneo con el seleccionado argentino; una decisión que no cambiará y el documental que vendrá

Diego Mazzei ENVIADO ESPECIAL

MIAMI.—"Algún día se iba a romper la pared; se rompió la pared". Angelito hablaba con el corazón en la mano, las lágrimas rodando por la cara huesuda, sentado en el césped de la gloria. Ajeno a lo que ocurría a su alrededor, sus compañeros celebrando. Él, con la medalla de campeón en la mano, la que destrabó todo, la que rompió la pared, hablaba al teléfono; del otro lado, su esposa, Jorgelina, la que lo defendió a capa y espada en los tiempos oscuros. "Se rompió la pared", gritó, cuando puso de rodillas al Maracaná y con su gol pateó la caja de truenos de la selección.

Fue entonces (11 de julio de 2021, final de la Copa América ante Brasil, en el Maracaná), ni antes ni después, que Ángel Di María desbloqueó angustias. En aquella comunicación a la distancia, en la pandemia que cortó el contacto piel a piel, Fideo inició el camino de redención en la selección argentina.

¡Qué contraste aquel fin de la congoja con la sonrisa grande como el Hard Rock Stadium! La que mostró al salir al campo de juego de la mano de Mía, su hija mayor. Con la cinta de capitán reluciente, en ausencia de Lionel Messi. Hubo casi 65.000 personas, gran mayoría de argentinos, que atronaron con un grito que ya es costumbre: "Fideo, Fideo". De discutido y lapidado a reverenciado en tres años.

El alivio se ve en su espalda de 36 años. Sin lastre, ya. Con una placa de bronce por cada gol fundamental: aquel de Beijing para la medalla dorada en 2008; el del Maracanazo 2021; el de la Finalissima para imponerse al campeón europeo; el de Qatar para ser los reyes del mundo. No tiene mochila, y ahí va, en esa función-despedida en la que se ha transformado la Copa América 2024. Di María avisó que sería su última vez con la camiseta celeste y blanca y nada podrá convencerlo de lo contrario. Ni una actuación como la de la noche del sábado, ante Perú, en la que fue amo y señor, guía y alma futbolera para el 2 a 0 que cerró la etapa de grupos. "Le agradezco a la gente. La verdad es que las ovaciones que estoy recibiendo últimamente en los partidos, para

mí son muy especiales. Es algo que venía buscando hace muchísimo tiempo. Después de este último año y medio, que pudimos darles alegrías, tuve ese reconocimiento. Estoy muy feliz".

Pero él no va más es una decisión tomada. Pasaron hasta ahora 143 partidos, y en su lógica optimista deberían ser tres más, el último de ellos en este mismo estadio de Miami, donde se decidirá quién se queda con el trofeo máximo. "Ojalá Dios me dé una más, que sean tres partidos, y a partir de ahí se terminará".

Levantar la copa sería el broche a una carrera maravillosa, que tuvo un largo camino repleto de espinas. Una vida de película que tendrá su merecido tributo en la pantalla: Netflix avisó que el 12 de septiembre se estrenará un documental sobre Fideo: Ángel Di María, Romper la pared.

Después de un debut algo deslucido ante Canadá, en el que fue titular, Di María irrumpió en el tramo final del partido contra Chile con el ritmo vertiginoso que es su sello. Ante la ausencia de Messi, contra Perú fue quien no solo portó la cinta sino que se encargó de guiar a sus compañeros. Apareció en zonas poco habituales; se puso la 10. Asistió y perforó. Recuperó y generó. El toque para Lautaro Martínez en el primer gol es poesía. Tac, para dejarlo solo frente a Gallese, y coronar una acción de quince pases, otra marca registrada del equipo de Scaloni.

Casi 300 partidos en el PSG, otros 200 en Real Madrid; temporadas exitosas en Juventus, Manchester United y Benfica. Los trofeos se le caen de los bolsillos. Cómo se pudo haber cuestionado la capacidad de un futbolista de primera línea, de un currículum que pocos tienen en la historia del fútbol. Solo en la tierra del exitismo. Pasó. Quedó atrás. Di María hoy está en el Olimpo de la selección argentina.

"No hay manera de que revea mi decisión, es lo último y estoy feliz de que así sea", dijo una y otra vez en la noche de Miami. Casi al pie del campo de juego, donde vivió otra noche de emociones. Con su hija, con la cinta de capitán y con una asistencia de elite. No hay más angustia en la cara huesuda. Hay, perenne, una sonrisa que es hija del alivio, pero también de la perseverancia. El que nunca se escondió, el que siempre pidió estar para demostrar que estaba para cosas grandes. El hombre de película, que vive a pleno la suya y está cerca de un final feliz.

# Garnacho, el crack que a los 20 años crece rodeado de campeones

Será un día de festejos para el delantero del United, pieza de recambio y proyección en el plan de Scaloni

MIAMI (De nuestros enviados especiales).—La convocatoria de Lionel Scaloni para esta Copa América generó diferentes sensaciones. De sorpresa, cuando dejó afuera de la primera lista a Paulo Dybala, un campeón del mundo. Pero también provocó fuerte expectativa con la inclusión de los juveniles Valentín Carboni y Alejandro Garnacho. Los dos son parte del futuro de una

selección campeona del mundo que tiene una base juvenil y otra que empieza a despedirse; Ángel Di María será el primero, aquí en EE.UU. Por eso la renovación se impone para un plantel que se acostumbró a ganar y para un cuerpo técnico que quiere seguir dando la talla.

El delantero de Manchester United es uno de los que más atención genera entre los "europibes". Esa generación de futbolistas que se criaron en Europa y el corazón los llevó a optar por la celeste y blanca. Historias inspiradas en la del gran capitán de esta generación, que llegó a Barcelona con 13 años y rechazó los ofrecimientos reiterados de la selección española. Podrán decir que Messi se crió en Europa. Pero su acento rosarino, casi sin eses, sigue en perfecto estado.

El cuerpo técnico tiene grandes expectativas en Garnacho. En la conferencia de prensa del viernes, Walter Samuel dijo que él, junto con Carboni, se ganaron la convocatoria. "Tenemos mucha ilusión en ellos, tienen un nivel muy alto".

El número 17 de la selección en la planilla de Conmebol para el partido que la Argentina venció Perú lo llevó Garnacho Ferreyra. Garnacho por su padre, Alex; Ferreyra por su mamá, Patricia. Él es español. Ella, argentina, cordobesa. La pareja se estableció en Madrid y tuvieron dos hijos: Alejandro, el mayor, y Rober, el más chico. cado por primera vez a la selección mayor para los amistosos de junio de 2023, ante Australia e Indonesia.

Alejandro inició su carrera en las infantiles del Getafe, club de las afueras de la capital española. Su talento hizo que pasara luego a las inferiores del Atlético de Madrid. Ya desde chico, un captador de talentos del United detectó al flaco y diestro que jugaba de delantero. Con 16 años, el club inglés ofreció a los Garnacho mudarse a Manchester. Así empezó la carrera el madrileño-argentino en uno de los clubes más poderosos del mundo. Allí lo comparan con uno de sus ídolos, Cristiano Ronaldo.

Por el lugar de nacimiento, Garnacho fue convocado para representar a selección de España Sub 18 en tres amistosos. Las reglas de la FIFA, y la poca insistencia de los españoles, le permitieron a la AFA ir por la joyita del United. Fue convo-

cado por primera vez a la selección mayor para los amistosos de junio de 2023, ante Australia e Indonesia. También estuvo en las dos ventanas siguientes de eliminatorias, aunque solo jugó 5 minutos.

Este año tuvo participación en la primera serie de partidos, en marzo. Jugó el segundo tiempo contra El Salvador y fue titular por primera vez ante Costa Rica.

El sábado a la noche quedará grabado por siempre. En el Hard Stadium de Miami ingresó de titular en un partido oficial. Se mostró movedizo y hasta tuvo un par de tiros al arco que se fueron desviados. No le pesó la camiseta de los campeones. Fue reemplazado en el segundo tiempo, pero eso servirá para la estadística. Hoy festejará sus 20 años en la concentración. Es el primero que celebra con sus compañeros, los campeones del mundo. Su regalo ya lo tuvo por anticipado. • LA NACION | LUNES 1º DE JULIO DE 2024 DEPORTES 3



GRUPO A: ARGENTINA / PERÚ / CHILE / CANADÁ

# La Argentina conoce el futuro: Ecuador lo espera en cuartos

Dirigido por el español Sánchez Bas, el rival albiceleste atraviesa una etapa irregular

El seleccionado argentino ya tiene rival en los cuartos de final de la Copa América: Ecuador, que anoche eliminó a México con el empate 0-0 y terminó segundo en el Grupo B. El encuentro se jugará el jueves próximo, a las 22, en Houston. Apenas se conoció la llave comenzaron los análisis y las proyecciones. ¿Qué adversario tendrá enfrente el conjunto dirigido por Lionel Scaloni?

Ecuador se mueve con demasiados altibajos por la competencia. Las dudas aparecieron con la derrota ante Venezuela por 2-1, por la primera fecha. No quedaba margen de error para el equipo comandado por el español Félix Sánchez Bas, que supo reaccionar. La victoria contra Jamaica por 3-1 lo reposicionó y anoche remató la tarea con un esforzado encuentro frente a los mexicanos. Los ecuatorianos resistieron, sufrieron y atacaron cuando pudieron, México tuvo situaciones, pero no consiguió rematar el partido. Sobre el final llegaron las quejas por un penal bien anulado vía VAR.

En el otro encuentro de la zona B, Venezuela terminó primera luego de la victoria 3-0 con Jamaica, al igual que México, eliminada del certamen. El conjunto dirigido por el argentino Fernando Batista es la revelación del certamen. Con el puntaje ideal, se medirá con Canadá en la próxima etapa.

Pero el eje para la Argentina de acá en más será Ecuador. El impacto frente a Venezuela dolió mucho para el equipo amarillo. Tanto como la expulsión de su estrella, Enner Valencia. El plantel soportó duras críticas. El entrenador lo dejó en claro. "La gente puede hablar lo que quiera y es respetable. Yo me centro en mi trabajo. Creo que se trata de manera injusta a la selección. Estos jugadores están dando una lección, se involucran y quieren hacer bien las cosas. No pierdo mi energía en eso. Hemos vivido la polémica de los medios de comunicación. El jugador también merece respeto. Se siente de verdad que no tenemos el apoyo de la gente", manifestó Sánchez Bas.

Son tiempos en los que Ecuador busca estabilidad en el seleccionado, que marcha quinto, con ocho unidades, en la seliminatorias para el Mundial 2026. Por eso en marzo de 2023 arriesgó con la contratación de Sánchez Bas, formado en la escuela futbolística de Barcelona. de España, y con experiencia en el conjunto nacional de Qatar.

La Copa América siempre fue un campeonato complicado para Ecuador. De hecho, de sus 29 participaciones anteriores, en sólo cuatro superó la primera etapa. La mejor campaña fue en 1993, como anfitrión, cuando llegó a las semifinales, etapa en la que se impuso México.

Ecuador asoma en el camino argentino y otra estadística inquieta al Tricolor: no le gana en el certamen a un conjunto sudamericano desde 2001 (4-0 frente a Venezuela); desde entonces, todas las victorias del seleccionado fueron frentea adversarios de la Concacaf. En total, son 21 partidos ante rivales de la Conmebol sin triunfos en la Copa América, con seis empates y 15 derrotas. •

## Camino al título

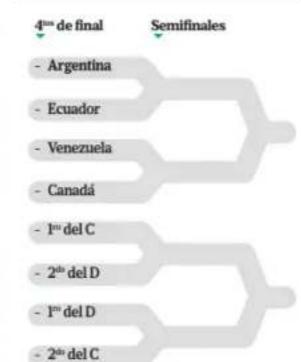



Páez, la joya de Ecuador, domina la pelota frente a Chávez



Susana, en la previa de Telefe con Pablo Giralt

# La fiebre por la selección muestra en la TV números sorprendentes

Las señales que transmiten a la Argentina tuvieron altos rendimientos en el Grupo A

Federico Águila ENVIADO ESPECIAL

MIAMI. – Aunque la audiencia, tanto de los canales de cable como de aire, está desde hace varios días sumida en la trama del caso Loan, los tres primeros partidos de la selección en la etapa de grupos de la Copa América tuvieron números de rating sorprendentes.

El equipo de Lionel Scaloni ya se puso en modo cuartos de final y este lunes el plantel viajará rumbo a Houston para encarar la etapa definitoria en busca del bicampeonato. El balance es positivo. El mismo que hicieron las cadenas, al menos en cuanto a la respuesta de la audiencia, que compraron los derechos de transmisión del torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Aquí los rivales y también el peso del certamen son menores al Mundial 2022, pero la fiebre desatada durante el camino al título en Qatar todavía se mantiene entre los televidentes argentinos. Hace dos años, la épica final contra Francia tuvo en la TV Pública (que tenía los derechos para la TV abierta) un promedio de 38,4 puntos de rating, con un pico de 40,9 puntos. En tanto, la emisión de TyC Sports promedió 24,6 puntos, tocando un pico de 25,2 puntos, una marca histórica para la señal de cable.

Teniendo en cuenta ese techo, las

mediciones para los primeros tres partidos de esta Copa tienen números súper competitivos, en el marco de un encendido en caída libre. La selección mide, y muy bien.

Las transmisiones de los canales argentinos tuvieron algunos cambios con respecto a Qatar. DirecTV cerró un acuerdo con Conmebol por los derechos exclusivos de varias competiciones a nivel continental, entre ellas las Copa América 2024 y 2028. En la Argentina transmite a través de DSports y su plataforma DGO los 32 partidos del certamen continental.

Por su lado, TyC Sports televisa los encuentros de la selección y algunos otros partidos. En tanto, la TVPública llegó a un acuerdo para emitir la transmisión de DirecTV de los partidos de Argentina. Telefe, por su parte, difunde los encuentros de la selección y sumó contenido especial a su programación en el pre y post partido que incrementa

sus buenos números de rating. Al sumar las mediciones de Telefe, TyC Sports y TV Pública en las tres primeras fechas, el triunfo 1-0 sobre la hora contra Chile fue lo más visto. Le siguió el partido del sábado contra Perú, mientras que el debut ante Canadá, el feriado del 20 de junio, quedó en tercer lugar.

Aunque se jugó un sábado a la noche, donde el encendido es más bajo, y la selección ya estaba clasifi-

cada, el encuentro tuvo un promedio de casi 25 puntos para Telefe. Y no solo eso, los envíos de la señal que acompañaron la transmisión tuvieron muy buenos números. La previa hizo 11 puntos y el post partido 16,8 puntos. En tanto, la TV Pública alcanzó los 6,8 puntos.

El mayor encendido de esta Copa América se lo llevó la segunda fechade la Zona A, en la que Argentina venció a Chile y se aseguró la clasificación. Ese martes a la noche Telefeencabezó el podio (28,6 puntos), lo siguió TyC Sports (18,4) y la TV Pública (7,6). El segundo puesto de TyC es meritorio ya que se trata de una señal de cable.

El alto encendido que logró Telefe ese día potenció las otras emisiones de la señal que se subieron a la selección. Así, el post partido midió 23,3 puntos, la previa, 18,1, Vamos por más, 12,5 y Por el mundo, 12.

En la emisión del sábado a la noche, la señal sumó la figura de su máxima estrella: Susana Giménez. En la previa del partido Argentina-Perú fue entrevistada por Pablo Giralty Juan Pablo Varsky. La conductora estuvo en el Hard Rock Stadium con la familia de Messi.

Relatores y comentaristas que narraron el Mundial de Qatar por la TV Pública siguen a la selección, peroahora para otras señales. Es el caso de Gustavo Kuffner, quien relataba para el canal estatal hacedos años y ahora es la voz de DirecTV. La cadena transmite todos los partidos de la Copa, algunos de ellos en exclusiva para la Argentina. Junto a Kuffner están como comentaristas Sergio Goycochea y Juan José Buscalia. Los partidos son transmitidos por DSports mientras que los encuentros de la tercera jornada de cada grupo que se disputen en simultáneo se emiten por DSports2.

Después de mucho tiempo, Rodolfo Depaoli no es la voz principal de las transmisiones de TyC Sports. El relator, tras su experiencia como DT de primera, dejó su lugar a Hernán Feler. Los comentarios siguen a cargo de Ariel Senosiain.

Para la señal de cable esta es la mayor apuesta del año. Por eso sumaron a la transmisión de los encuentros una programación que incluye más de 18 horas en vivo por día con eje en la Copa América.

La dupla ganadora de Telefe está conformada por Giralt (el relator de la TV Pública en Qatar) y Varsky en los comentarios. Ambos conducen también un envío diario a la medianoche. Además, hay varios envíos conformato Copa América. Entre ellos se destaca el clásico 'Por el mundo' de Marley.

Enépocas de intervención y fuertes ajustes en los medios estatales, la TV Pública no mandó enviados a los Estados Unidos. Logró un acuerdo con DirecTV para retransmitir los partidos de Argentina con los relatos y comentarios originales de la señal paga.

Los encuentros de esta Copa se transmiten aquí por Fox y Univision, la cadena de televisión en español más grande de Estados Unidos. Según declaró Olek Loewenstein, presidente global de deportes de TelevisaUnivision, las expectativas están por las nubes. Es que la audiencia televisiva del torneo en Estados Unidos estará por encima de los 100 millones de personas. Anticipó, también, que la final de la Copa América, el 14 de julio, en Miami, será el programa de televisión en español más visto del año en Estados Unidos.Solo podría ser superado por la cobertura de las elecciones presidenciales, en noviembre. •

# AJEDREZ | UNA HUELLA EN LA HISTORIA

# La vida de un crack: 55 horas de estudios semanales y un mecenas desconocido

Faustino Oro acaba de romper el récord de precocidad como maestro internacional; la búsqueda de colegio en Badalona, los helados argentinos y su Vélez

#### Ricard González

PARA LA NACION

BADALONA, España. - Elazar no solo es un factor clave en la evolución de la humanidad, sino también en la aparición de personajes con habilidades excepcionales. Es indudable que Faustino Oro, el niño argentino de diezaños que está batiendo todos los récords de precocidad en el ajedrez, nació para maravillar al mundo entero sentado frente a un tablero con 32 piezas. Sin embargo, ese talento podría haber permanecido oculto para siempre, como una mina de oro en las profundidades inaccesibles de la Tierra, de no ser por un hechofortuito a miles de kilómetros de Argentina, probablemente en un laboratorio de Wuhan.

"Su primer contacto con el ajedrez fue durante la pandemia. El colegio estaba cerrado, y a Fausti ya le habíamos enseñado varios juegos de mesa, y se aburría. Entonces, pensé en enseñarle el ajedrez y le creé una cuenta en chess.com", explica Alejandro Oro, el padre de Faustino en su departamento en Badalona, una antigua localidad industrial situada a las afueras de Barcelona. Poco se imaginaba entonces que aquella decisión aparentemente intrascendente cambiaría el curso de su vida, y tan solo cuatro años después habría dejado una exitosa trayectoria profesional en Buenos Aires para trasladarse a miles de kilómetros con el fin de cumplir el sueño de su hijo.

Alejandro no tardó en darse cuenta de que su vástago, con poco más de seis años, tenía un talento excepcional para el ajedrez. "En su primera semana de juego [en chess.com], perdió 100 puntos y estaba compungido. Para animarle, le dije que por cada 100 puntos que consiguiera, le daría un premio. Y pronto empezó a ganar 100 puntos cada día, algo que es muy difícil", recuerda Alejandro, un hombre alto y de ojos saltones. Apenas unas semanas después, Fausti ya era capaz de hacer jugadas tan complejas que él, un aficionado de este deporte con dos carreras y un MBA, no era capaz ni tan siquiera de ver. El

siguiente paso fue apuntarlo a un club de ajedrez, el Torre Blanca, pero duró poco: derrotaba a los niños de su edad tan rápido, que éstos ni tan siquiera tenían tiempo de ver las fichas. Entonces, Alejandro decidió contratar a un entrenador privado, Jorge Rosito, que aún hoy le da un par de clases semanales.

Este domingo, Faustino Oro consumó el récord mundial de precocidad en la obtención del título de maestro internacional de ajedrez. Es una hazaña extraordinaria, y la alcanzó en un torneo magistral en Barcelona, en el que terminó al tope, junto al colombiano Cristian Hernández, con 6,5 puntos en 9 rondas, invicto, más allá de que Hernández concluyó primero por desempate. Oro consiguió esta hazaña con 10 años, 8 meses y 16 días, con un margen de un mes y cuatro días, porque Abhimanyu Mishra, su antecesor inmediato, tenía 10 años, 9 meses y 20 días cuando se convirtió en el maestro internacional más joven de todas las eras.

Hace un tiempo que Faustino inició una vertiginosa carrera que tuvo un punto trascendente en su victoria sobre Magnus Carlsen, un genio varias veces campeón mundial, en una partida "bullet"-de un máximo de seis minutos de duración-. Antes, con solo nueve años, ya había conseguido convertirse en el maestro FIDE más joven de la historia, entre otros muchos récords. "Fausti tiene una capacidad infinita de sorprender, de hacer correr la vara de tus expectativas sobre sus logros", apunta orgulloso Alejandro. De ahí que por su genialidad, precocidad y pronta emigración a tierras catalanas se haya ganado el mote del "Messi del ajedrez". Además de su nacionalidad, claro.

La familia se ha instalado hace unos tres meses en un departamento de un nuevo barrio edificado entre el puerto deportivo de Badalona y el pabellón donde el inolvidable "dream team" de Michael Jordan. Magic Johnson y Larry Bird ganó el oro de los Juegos Olímpicos de 1992. "Llegamos acá por Navidad, pero las primeras semanas nos la pasamos de un apartamento de Airbnb



los servicios públicos. Por todo ello y, sobre todo, por los constantes viajes con Faustino para participar en competiciones oficiales, todavía no conocen bien su nuevo barrio. Tampoco han tenido apenas tiempo de decorar su nuevo hogar, con unas paredes desnudas de cuadros o fotografías, de un blanco aún inmaculado. De momento, no se arrepienten de su decisión de mudarse a Cataluña. "La decisión de trasladarnos a Europa estuvo motivada por la carrera de Fausti. Aquí hay mucha más competición de ajedrez. En un primer momento, nos planteamos ir a Madrid. Pero Tomás Sosa, un maestro argentino del ajedrez, nos aconsejó Barcelona porque aquí hay más ni-

documento de identidad, poder

empadronarse y tener derecho a

vel. Además, concentra el 80% de la industria farmacéutica española", explica Alejandro, un contable que en Argentina trabajaba para una multinacional farmacéutica, y que aspira a encontrar un empleo en el mismo sector.

Para salir del paso, Alejandro encontró un trabajo en la Federación

## Kasparov inventó el apodo "Chessi"

Garry Kasparov, excampeón mundial y gloria del ajedrez, hoy con 61 años, saludó la hazaña de Faustino Oro. ¿Cómo? En la red X inventó un apodo: "Chessi", un juego de palabras que refiere a Lionel Messi y a chess, la versión inglesa del término ajedrez. Incluyó el icono de un aplauso y agregó: "Cada vez más jóvenes!".

proyecto no habría sido posible sin la colaboración de un mecenas que quiere guardar el anonimato y que se hace cargo de sufragar las clases de ajedrez de Faustino-cuenta con cuatro entrenadores diferentes-. así como de los pasajes de avión y los hoteles para poder competir. De las 55 horas semanales que el chico dedica al ajedrez, unas veinte corresponden a los entrenamientos con su equipo de preparadores. Cada uno de ellos trabaja un aspecto específico con el muchacho: apertura con las blancas, aperturas con las negras, o revisión de las partidas ya jugadas. Según el padre, lo ideal esque juegue entre 80 y 100 partidas al año, cada una de unas cuatro o cinco horas de duración.

Catalana de Ajedrez. Ahora bien, el

## Pasión por Vélez

Justo durante la entrevista, Faustino se halla encerrado en su habitación en pleno entrenamiento. Y es que las clases se desarrollan siempre on line, pues los entrenadores están en la Argentina. En un



El ajedrez mundial está asombrado, mientras Faustino se adapta a su nueva vida: la familia Oro se instaló hace poc

LA NACION | LUNES 1º DE JULIO DE 2024 DEPORTES 5



os meses en un barrio de Badalona, en las afueras de Barcelona

momento de descanso, aparece y saluda tímidamente al periodista intruso que se coló en el comedor de su casa. Le pregunta a su madre por la cena, y sobre todo, su plato preferido, el postre. Al ser preguntado si le gusta Barcelona, responde con un escueto "sí". Pero se explaya un poco más al preguntar por lo que más echa de menos de Buenos Aires. "Los helados, allá están más buenos que acá", responde sin dudar un instante. Ahora bien, si hay una afición que le mantiene unido a Argentina es su pasión por Vélez Sarsfield, al que sigue de cerca aún a miles de kilómetros.

en varias ocasiones, Faustino es un chico de barrio. "En algunos aspectos, es un niño muy maduro porque se mueve en un mundo de adultos. Pero para muchas otras cosas, es un chico normal, con la inocencia y las aficiones propias de su edad", explica Romina, una mujer delgada y que luce una melena castaña. Esta chocante dualidad la experimentó también Jorge Rosito, su entrena-

dor de siempre: "Nunca hice una clase con él presencial. Siempre fue por Zoom. Y solo fue pasados unos meses que me di cuenta de que trataba con un nene. Un día me dice de repente: 'mirá con quién estoy ... con mi nuevo peluche'. Faustino era ya un maestro FIDE pero continuaba durmiendo con sus peluches", exclama el maestro, residente en Mar de Plata. Ese niño acaba de convertirse en maestro internacional para dejar una huella en la historia.

Rosito, un exjugador profesional de ajedrez de 54 años, asegura que ahora disfruta más con la formación de nuevos campeones que Y es que, como sus padres repiten moviendo las fichas sobre el tablero. "Me considero un privilegiado por poder entrenar a Faustino. Me cayó del cielo. Toda mi vida me dediqué al ajedrez. Es mi pasión. Entrené a muchos campeones de varios países, pero no vi nunca un fenómeno similar", explica en una llamada telefónica. "Luego, podría pasar que se estancara. Que se canse de jugar. Pero lo que ha hecho hasta ahora es especial. Ya hizo historia", añade,

convencido que ni tan siquiera un mito del ajedrez como Bobby Fischer fue capaz de jugar al nivel de Faustino a su edad.

"Un nene alegre"

Ahora bien, la comparación con Fischer, un hombre solitario y huraño, quizás con el trastorno de Asperger, termina ahí, en sus hazañas. "El carácter de Faustino no tiene nada que ver con el de Fischer. Es un nene cariñoso y alegre. Se le ve siempre feliz. Y el éxito no lo cambió, nunca le oí un tono arrogante. Al contrario, es humilde y muy trabajador", asevera su entrenador. Si la pasión de Faustino por el ajedrez le vino en la sangre, fue por su abuelo, Luis Oro, al que Rosito conoce y define como "un buen jugador, maestro nacional, pero lejos del nivel de Faustino, claro".

Otra diferencia entre el "Messi del ajedrez" y los campeones que lo precedieron es que él aprendió las bases del juego solo, compitiendo contra un ordenador y viendo vídeos en Youtube. Por lo tanto, su estilo es heterodoxo, no tiene los sesgos de una formación clásica. "Con Faustino sucede lo mismo que con otros grandes campeones. A veces, le preguntás que por qué movió la ficha a una determinada posición. Y te responde que no lo sabe. Solo siente que debe ir allí. Y luego, evoluciona la partida y ves que casi siempre tiene razón", cuenta con admiració Rosito, que señala como Internety el desarrollo de la inteligencia artificial ha hecho posible que ahora surjan campeones en cualquier lugar del mundo. Las antiguas repúblicas soviéticas o EE.UU. han perdido la hegemonía de la que un día gozaron, también sobre el tablero de ajedrez.

Durante estas semanas, una de las prioridades para la familia Oroesencontrar un colegio para el próximo curso. Aquí, a diferencia de la Argentina, el año escolar empieza en septiembre, por lo que Faustino todavía no estrenó escuela en Cataluña. Sus padres están intentando que lo admitan en un centro que concentra todas las clases en la mañana, y a la que asisten futuros campeones de toda clase de deportes que dedican las tardes a entrenar. Según sus padres, los estudios se le dan bien, pero algunas asignaturas le cuestan más que otras. "Fausti es un niño despierto, pero no es superdotado, no destaca en todo. Por ejemplo, le cuesta aprenderinglés. Simplemente, tiene una habilidad para el ajedrez prodigiosa", resume Alejandro. "Para nosotros es muy importante que socialice con los niños de su edad, que descubra cosas nuevas con ellos", apostilla la madre.

El maestro Rosito no solo se deshace en elogios hacia Faustino, sino también hacia sus padres, por la generosidad de haber abandonado sus carreras profesionales en pos del sueño de su hijo de dedicarse al ajedrez, un deporte que no mueve cifras millonarias. "Ganar un torneo no da mucha plata. Quizás los veinte mejores jugadores mundiales pueden vivir solo de jugar. El resto tienen que dar clases para sobrevivir", comenta Rosito. En todo caso, esa no parece ser una preocupación del padre, que cita una frase de Pepe Mújica, el expresidente de Uruguay, como inspiración de su filosofía de vida: "No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita". "Nuestro único objetivo ahora es que él siga disfrutando del ajedrez", remacha el padre. De momento, se divierte Faustino y todos aquellos aficionados que siguen de cerca las hazañas del niño prodigio del ajedrez argentino.

# Un fenómeno sin puntos débiles: libra por libra es el mejor ajedrecista del mundo

Pablo Ricardi

PARA LA NACION

Faustino Oro consumó el récord mundial de precocidad en la obtención del título de maestro internacional de ajedrez. Una hazaña extraordinaria conseguida por un niño argentino. Lo hizo en un torneo magistral en Barcelona, ciudad donde reside desde hace unos meses. En otras palabras, nadie, nunca, en toda la historia del ajedrez jugó tan bien como él a la edad de 10 años. Ni siquiera los más reputados campeones de todos los tiempos, como Raúl Capablanca, Bobby Fischer y Magnus Carlsen.

Más precisamente, Faustino tiene 10 años, 8 meses y 16 días. Estableció su plusmarca con un margen de un mes y cuatro días, porque Abhimanyu Mishra, su antecesor inmediato, tenía 10 años, 9 meses y 20 días cuando se convirtió en el maestro internacional más joven de todas las eras. No ocurrió hace mucho, por cierto: el chico estadounidense de origen indio tiene ahora 15 años.

El título de maestro internacional que Faustino logró demanda dos requisitos: registrar tres desempeños con un determinado grado de exigencia en tres torneos internacionales distintos, cosa que el argentino completó en este certamen celebrado en España, y alcanzar como mínimo un puntaje de 2400 en el ranking Elo internacional, cuya actualización se conocerá este lunes, y en la cual Faustino superará holgadamente ese número. Su próximo objetivo, conquistar el título de gran maestro, el grado mayor de excelencia en el ajedrez, requiere también tres normas pero en un nivel de dificultad más alto, y reunir al menos 2500 puntos en el ranking Elo internacional.

En Barcelona compitieron diez jugadores con el sistema "round robin", esto es, todos contra todos. Oro estaba preclasificado en el tercer lugar y debía obtener 6½ unidades sobre las 9 posibles para alcanzar la norma, y en este caso, el título de maestro internacional. Lo consiguió ganando cuatro partidas y empatando cinco, es decir, invicto, y de paso, logrando el primer puesto.

Examinando sus partidas uno comprende que se trata de un fenómeno ajedrecístico inusual. No presenta puntos débiles: ni teóricos, ni técnicos, ni psicológicos. Tiene una muy buena preparación teórica en las aperturas (hay que destacar el buen trabajo de su equipo de entrenadores, entre quienes es una figura sustancial el maestro internacional marplatense Jorge Rosito) y además posee un notable criterio para orientarse en la fase más dificil del ajedrez: la transición entre la apertura y el medio juego. Siempre elige buenos planes y conduce las complicaciones de las partidas

con seguridad. Evalúa con buen juicio todo tipo de posiciones; no se apura por tiempo; no se pone nervioso; ataca bien, y defiende mejor. Es increíble.

Está claro que llegará muy lejos, y ser campeón mundial es un sueño de posible concreción para él. Por lo pronto, su proyección es de ser jugador de élite, algo reservado a los quince o veinte mejores del mundo, un nivel en el que es muy dificil sacarse ventajas.

De la actualidad de Faustino se puede decir que hace poco tiempo sus padres decidieron irse a vivir a Barcelona, un lugar óptimo para desarrollarse ajedrecísticamente. Una decisión comprometida en lo familiar, pero adecuada para acompañar al niño en la aventura de alcanzar los primeros lugares del ajedrez. Una de las ventajas es la cercanía con los grandes centros del juego mundial. Otra es el roce social con maestros de élite.

Como decíamos, su próximo objetivo será el título de gran maestro. Para establecer el récord de edad también en esa condición tendrá que obtenerlo antes de cumplir 12 años, 4 meses y 25 días, la marca que ostenta Abhimanyu Mishra, el mismo jugador al que Oro acaba de despojar del récord de precocidad de un maestro internacional. Recordemos que Faustino tiene 10 años y 8 meses y medio, es decir que dispone de más de un año y medio para alcanzar este otro récord, objetivo asequible si tenemos en cuenta la progresión de su juego, y que ya mismo juega como un gran maestro.

También es cierto que no se debe tomar estos resultados como si el futuro ya estuviera escrito, y como si unos logros debieran ser necesariamente encadenados con otros. Además, los jugadores de los tiempos presentes cuentan con ventajas sobre los pioneros, que tenían que descubrir los secretos del ajedrez sin que nadie les enseñara nada, con pocos libros, y sin computadoras. Con todo, el nivel de Faustino Oro es superlativo, y el hecho de que sea argentino volverá a poner a nuestro país entre las principales naciones ajedrecísticas, como lo fue en los años cincuentas, cuando hilvanó tres subcampeonatos olímpicos bajo el comando de Miguel Najdorf.

En los deportes de contacto existe una expresión, "libra por libra", que se usa para comparar a luchadores o pugilistas más allá de la categoría en la que compiten. Toma como valoración cuán dominante es el individuo en su nivel y hace una proyección contrastada con los demás, cada uno en su respectiva categoría. De Faustino Oro se puede afirmar sin temor a exagerar que hoy por hoy, libra por libra, y con escasos diez años, es el mejor ajedrecista del mundo. •

## FÚTBOL | LA EUROCOPA

# España se sacó de encima a Georgia y le espera Alemania

Se repuso de un gol en contra y ganó 4-1; único equipo con cuatro victorias

Claudio Mauri LA NACION

Llegó a la Eurocopa sin ninguna de las individualidades que entran en la categoría de crack establecido, pero España está jugando mejor que el resto de los seleccionados por su sentido colectivo y va postulando a Nico Williams y a Lamine Yamal como figuras del torneo. Avanza por sus virtudes como bloque y le agrega destellos personales. Único equipo que cuenta sus cuatro partidos por victorias, España tuvo capacidad de reacción para reponerse a un gol en contra -el noveno en el torneo-y golear 4-1 a Georgia, cuya entereza defensiva se fue desgastando por el zarandeo ofensivo al que lo sometió el rival.

España se encontrará con Alemania en los cuartos de final, el próximo viernes, en uno de los platos fuertes. Son los dos seleccionados con más goles a favor: 10 para los locales y 9 para el conjunto de Luis de la Fuente. Por ese sector del cuadro, en semifinales podrían aparecer Francia, Portugal o Bélgica, mientras que Inglaterra y Países Bajos vienen por la parte baja, donde no se puede descartar a los compactos Suiza o Austria.

Hasta ahora, a España le sobra paño. Enfrentó a Georgia con sus titulares descansados, porque se habían encargado de conseguir la clasificación a los octavos de final con una fecha de anticipación; el triunfo frente a Albania, en el cierre de grupo, quedó a cargo de la formación b. Es cierto que este domingo, bajo la lluvia que cayó en Colonia, se llevó un susto cuando tenía arrinconado al rival y de repente tropezó con el gol en contra de Le Normand, uno más en una Eurocopa pródiga en malos despejes o cierre desesperados que terminan costando goles en el ar-

De estar apretada por ese desliz, España pasó a remontar la cuesta hasta conseguir una diferencia que le permitió en el tramo final adelantar el descanso a un par de titulares indiscutibles, como los reemplazados Carvajal y Fabian. En la consideración general, España está sacando una mejor nota que el resto de los seleccionados. Se la ve con un rendimiento superior a Francia, Inglaterra, Países Bajos y Bélgica. La que más se le acerca es precisamente Alemania, que tuvo un debut a toda orquesta contra Escocia, seguido por otras producciones más irregulares y un sufrimiento-empate a Suiza en el descuento-por el que España hasta ahora no atravesó.

Esta España levanta expectativas que algunos relacionan con su época dorada, entre 2008 y 2012, período en el que obtuvo dos Euro-

copas y un Mundial. Este seleccionado conserva el estilo de toque, asociación y dominio del juego -ante Georgia redondeó una posesión del 75 por ciento-, pero le agregó un par de facetas que aquellos equipos no tenían: amplitud por las bandas, gambeta, desborde y enganche con dos extremos que se ubican con perfil opuesto. Lamine Yamal (16 años), sobre la derecha, y Nico Williams (21), sobre la izquierda, complementan con su aceleración el juego interior que nace de los pies de Rodri, Fabian Ruiz -de gran partido, con un gol y una asistencia-y Pedri.

La fortificación georgiana se derrumbó con el zurdazo de Rodri, justo antes de entrar área; la pelota entró junto a un poste. El volante central de Manchester City es uno de los mejores del mundo en su puesto. Sacó a España de un apuro importante, porque en ese momento Georgia no solo se defendía con fervor, sino sacaba relampagueantes contraataques que desestabilizaban a los zagueros centrales españoles.

En el segundo tiempo, España tiró abajo el muro georgiano, no sin antes atender un llamado de atención con un rematede atrás de mitad de cancha de Kvaratskhelia que salió cerca ante el retroceso desesperado de Unai Simón. Pero bastó que Yamal pusiera un centro en la cabeza de Ruiz para que el 2-1 inclinara definitivamente el resultado a favor de España, que siempre tuvo las riendas del desarrollo. Llegó el golazo de Nico Williams, tras un enganche y un derechazo cruzado, y el cuarto, convertido por Dani Olmo, un suplente que cuenta con una alta consideración del técnico, que en este momento no le encuentra hueco en la formación por el muy buen momento de los titulares.

"Fue un resultado engañoso, pudo ser un 8 o 9-1", expresó Luis de la Fuente, que además se jactó de que "España es un equipo reconocible". Con esa identidad definida avanza a paso firme, muy necesario cuando en el camino aparece Alemania como obstáculo. •

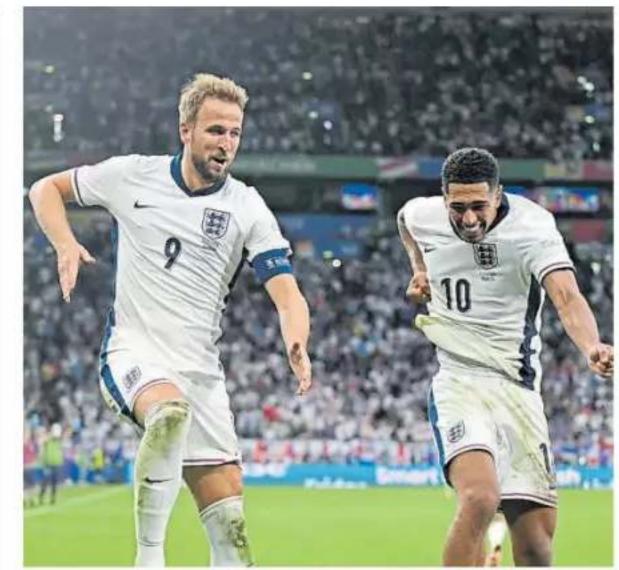

Kane y Bellingham, los goleadores que salvaron a Inglaterra

# Bellingham rescató a Inglaterra con carácter y genialidad

Empató en el tiempo adicionado y, en el alargue, Kane hizo el 2-1 con Eslovaquia

Rodolfo Chisleanschi PARA LA NACION

Jude Bellingham había arrancado su primera temporada vestido de blanco en Real Madrid con una imparable racha goleadora que encerraba una peculiaridad fuera de lo común, su llamativo oportunismo para sacudir las redes rivales más allá del minuto 90 y decidir partidos cerrados. Estrenó el método en la cuarta fecha de la Liga, con un gol a los 95 contra el Getafe (2-1); repitió dos semanas más tarde frente al Unión Berlín en Champions (1-0 en el 94). Un mes después definiría el clásico ante el Barça en el Camp Nou (2-1 en el 92), y volvería a hacerlo en la revancha jugada en el Bernabéu (3-2 en el 91). Fue a partir de ese encuentro, en abril, que su efectividad comenzó a menguar.

Este mismo sábado, Bellingham celebró en la concentración de la selección inglesa su cumpleaños número 21, una edad en la que la mayoría de los futbolistas están soñando con debutar en Primera y que el volante británico asume con una madurez y capacidad de liderazgo sorprendentes. La Eurocopa 2024 no venía siendo su mejor torneo, tampoco el de su equipo, abrumado por las críticas. El "10" de los Three Lions apagó las velitas consciente de estar en deuda, y 24 horas más tarde la saldaría con creces.

Enelminuto 95, con apenas una vuelta más del segundero por delante, Inglaterra estaba eliminada. La muy interesante selección de Eslovaquia le ganaba 1 a 0 tras una primera mitad de muy buen fútbol, coronada por un golazo de Iván Schranz luego de una larguísima sucesión de pases y paredes; y aguantaba la carga, aunque eso atentara contra el orden y la ortodoxia.

Fue entonces cuando, a la desesperada, Kyle Walker metió un lateral en el área, Marc Guéhi prolongó el envío con una peinada, y cerca del punto del penal Bellingham inventó una chilena perfecta, conectó de derecha y mandó el partido al alargue. Enseguida, a los 55 segundos de la reanudación, el lungo Iván Toney corrigió de cabeza un remate pifiado de Eberechi Eze, Harry Kanelomandó al fondo del arco con un frentazoy sentenció el pase de uno de los favoritos a cuartos de final.

Inglaterra, pese a su agónica clasificación a cuartos, continúa sin dar una imagen sólida, atractiva, convincente. Mejoró algo con la pelota con el ingreso de Mainoo en el centro del campo, sobre todo cuando logró situarse unos metros por delante de Declan Rice y asomarse a la medialuna rival, peroni siquiera así tuvo fluidez para alimentara Kane (apenas intervino en los 45 iniciales), poner uno contra uno a Bukayo Saka por la banda o brindarle opciones a Foden para probar desde afuera.

Los cambios que fue introduciendo Southgate, cuyo puesto estuvo pendiente de un hilo durante más de una hora, desordenaron a los suyos, pero sirvieron para encerrar a los eslovacos en torno al expeditivo Martin Dubravka. Los tantos en el último instante del tiempo "normal" y en el primer suspiro de la prolongación fueron una consecuencia de la perseverancia de uno para ir, aunque sin saber muy bien cómo; y de la renuncia del otro a hacer algo diferente que resistir como podía.

Sigue en carrera Inglaterra y avanza por el lado en teoría menos complicado del cuadro. Su hinchada, que volvió a copar más de las tres cuartas partes de un estadio, terminó cantando con tanto fervor como alivio una victoria demasiado complicada para sus aspiraciones de romper con 58 años de sequía de títulos. Suiza, un equipo con más argumentos que Eslovaquia, es su próximo obstáculo y necesitará bastante más que la puntual genialidad de Bellingham para superarlo. •



El abrazo entre Nico Williams, Ruiz y Olmo

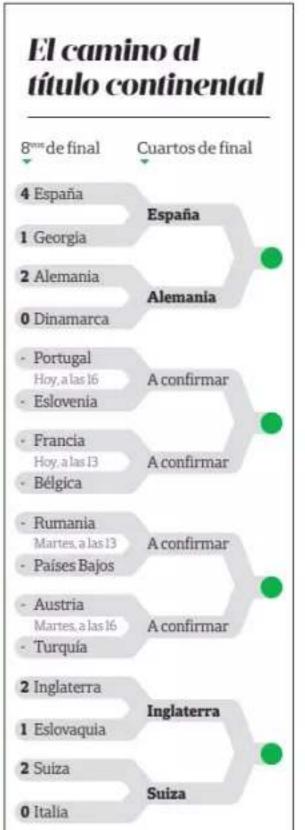

LA NACION | LUNES 1º DE JULIO DE 2024

## AUTOMOVILISMO | FÓRMULA 1 Y FÓRMULA 2



Russell festejó su segundo triunfo en la F. 1 y es el décimo piloto que gana en Spielberg

# Verstappen y Norris desataron una batalla; Russell, la celebración

El neerlandés y el británico protagonizaron un accidente y el piloto de Mercedes heredó la victoria en el GP de Austria

### Alberto Cantore

LA NACION

Una temporada agitada, con múltiples emociones y situaciones cambiantes desanda la Fórmula 1. Un calendario que se inició con el favoritismo de Max Verstappen y Red Bull Racing y que el paso de las carreras alteró, lo que provocó que otros pilotos se sumaran a la lista de candidatos para firmar una victoria. El Gran Premio de Austria, la undécima estación del año, renovó el espectáculo y las batallas: cinco ganadores diferentes y cuatro marcas se reparten los triunfos en 2024. La pelea entre MadMax y Lando Norris (McLaren) reanimó el fuego en la pista y el circuito de Spielberg enseñó que la amistad y las sonrisas compartidas entre los dos talentos desaparece cuando se combate por una posición.

Con la victoria en juego, corrieron los límites y desencadenaron un incidente que abrió la ventana para el inesperado festejo de George Russell y Mercedes, quienes no se trepaban a lo más alto del podio desde el GP de San Pablo de 2022.

"Estábamos en el lugar adecuado", dijo sonriente Russell, que selló su segundo éxito en la F.1. "Se veía que estaban yendo el uno por el otro", apuntó el británico, que en 2025 liderará el garaje de Mercedes ante la partida de Lewis Hamilton a Ferrari, acerca de los duelos que desde el arranque protagonizaron Verstappen y Norris. El neerlandés tomó la cabeza de la carrera apenas se apagaron los cinco semáforos y con un ritmo arrollador en el primer stint abrió una brecha tranquilizadora, necesaria para la estrategia que diseñó el muro de RBR. El rendimiento con los neumáticos de compuesto duro para los dos segmentos finales del gran premio era el punto débil, mientras que McLaren observaba, al acecho.

Como en Imola y en Miami, RBR no ensayó con el neumático duro y Verstappen pasó de dominante a padecer la carrera. Las comunicaciones por radio con su ingeniero Gianpiero Lambiase eran críticas y para el desenlace el equipo retocó la estrategia: neumáticos usados, de compuesto medio, en lugar de los duros. La maniobra, sin embargo, tuvo un contratiempo: la sincronización impecable que demuestran los mecánicos de RBR en las detenciones en boxes falló al trabarse la rueda trasera izquierda y el error hizo desaparecer la ventaja de seis segundos en el cronómetro.

Norris, con neumáticos medios, pero nuevos, vislumbró que se presentaba la oportunidad para ensayar el ataque, celebrar un nuevo éxito y recortar la distancia en el Mundial de Pilotos. La batalla se encendió: desde la radio, el británicoapuntaba que Verstappen copiaba sus movimientos y bloqueaba su marcha... El choque era inminente. "Hay reglas sobre lo que no se puede hacer y lo que puedes hacer en la pista, y él estaba haciendo cosas que no se pueden y no fue penalizado. Espero una dura batalla con Max y sé lo que me espera: agresividad, ir al límite... Pero realizó maniobras que pueden provocar fácilmente un incidente: un poco imprudente, pareciódesesperado", relató Norris, sin la sonrisa fácil con la que acostumbra brillar.

"No estoy sorprendido, pero esperaba una carrera dura, justa, respetuosa... Respeto mucho a Max, pero hay veces que va demasiado lejos. Si dice que hizo las cosas bien, nuestra amistad se terminó; si dice que hizo algo estúpido, lo entenderé", alimentó Norris, según publica Sky Italia, devastado porque el incidente provocó su abandono y múltiples roturas. El jefe de McLaren, Andrea Stella, ubicó a los accidentes que Verstappen protagonizó con Hamilton en 2021 como la génesis de estas maniobras: "Todo el mundo sabrá quién es el responsable, son situaciones que no se abordaron con honestidad en el pasado, cuando se debió castigar con más dureza", se descargó. y no se conformó con los 10 segundos de penalización que recibió MadMax, responsable del choque, según los

### Clasificación

| P.          | PILOTO        | MARCA        | TIEMPO      |
|-------------|---------------|--------------|-------------|
| 10          | G. Russell    | Mercedes     | Ih24m22s798 |
| $2^{\circ}$ | O. Piastri    | McLaren      | a ls906     |
| 3†          | C. Sainz Jr.  | Ferrari      | a 4s533     |
| 4"          | L Hamilton    | Mercedes     | a 23s142    |
| 51          | M. Verstappen | RBR          | a 37s253    |
| 6"          | N. Hulkenberg | Haas         | a 54s088    |
| 71          | S. Pérez      | RBR          | a 54s672    |
| $8^{\circ}$ | K. Magnussen  | Haas         | a lm00s355  |
| 90          | D. Ricciardo  | RB           | a lmOls169  |
| 10"         | P. Gasly      | Alpine       | a lm0is766  |
| $\Pi_{a}$   | C Lederc      | Ferrari      | a lm07s056  |
| 12"         | E Ocon        | Alpine       | a lm08s325  |
| 13"         | L. Stroll     | Aston Martin | a I vuelta  |
| 145         | Y Tsunoda     | RB           | a I vuelta  |
| 15"         | A. Albon      | Williams     | a I vuelta  |
| 16°         | V. Bottas     | Sauber       | a I vuelta  |
| 171         | Z. Guanyu     | Sauber       | a i vuelta  |
| 181         | F. Alonso     | Aston Martin | a I vuelta  |
| 190         | L. Sargeant   | Williams     | a 2 vueltas |
| 20°         | L Norris      | McLaren      | a 7 vueltas |

Promedio del Ganador: 217,909 km/h. Récord de vuelta: Alonso, en la 70, Im07s694, a 229,633 km/h. Campeonato: Verstappen, 237; Norris, 156; Leclerc, 150; Sainz Jr., 135; Pérez, 118; Piastri, 112. Próxima carrera: 7 de julio, Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone.

comisarios deportivos. "Cuando un auto queda fuera como consecuencia de un accidente, el castigo debe ser proporcional al resultado", apuró el italiano.

El neerlandés logró llegar al pit, cambiar el neumático destrozado y minimizar el daño con un quinto puesto, que aumentó la distancia en el campeonato porque Norris y Charles Leclerc (Ferrari), sus inmediatos perseguidores, no sumaron puntos. "Que hayamos chocado no es lo ideal. Tuve la sensación de que él siempre frenaba desde muy lejos y que hubiéramos chocado igual, aunque no me hubiera desviado hacia el exterior. Volveré a mirar las imágenes. Ahora es muy fácil decir algo, pero mejor es primero analizar lo que salió mal para hablar. La penalización de diez segundos me pareció severa", rescató Verstappen, que tuvo el apoyo de su jefe, Christian Horner: "Pelearon duro. Lando excedió los límites y lo iban a penalizar, por eso el contacto entre ambos fue muy frustrante. Parece que estaba buscando generar un incidente".

La Curva 3 fue el lugar de la explosión, En 2019, Verstappen y Leclerc se enredaron en el mismo sector; ahora, en el giro 59, de los 71 de la carrera, Norris intentó el sobrepaso, pero transitó por fuera de los límites de la pista, devolvió la posición y la maniobra empezó a ser analizada por los comisarios deportivos. Cuatro vueltas más tarde, MadMax conservó el liderazgo, aunque circuló por el mismo lugar que el británico, que se quejó de que debían dejarlo saltar a la cabeza de la carrera. El desenlace llegó en la siguiente ronda: porfiaron y se engancharon. Al mismo tiempo en que intentaban retomar la marcha se conoció el dictamen de cinco segundos de castigo a Norris por exceder los límites de la pista en varias oportunidades...; El muro de Red Bull Racing debió aconsejar a Verstappen sobre esa investigación? ¿El tricampeón hubiera cedido el puesto en la pista para ganar en los relojes? La televisión, Canal+, consultó al neerlandés sobre la posibilidad de dejar pasar a Norris, y la respuesta del monarca enseño que es un animal competitivo: "También podrían haberme quedado en casa, pero estoyacá para ganar y no para ser segundo".

La F.l enfilará hacia Silverstone para cumplir la primera trilogía de carreras consecutivas del año. También para ofrecer un nuevo duelo y descubrir si la amistad, las sonrisas y las bromas entre Verstappen y Norris siguen en pie. •

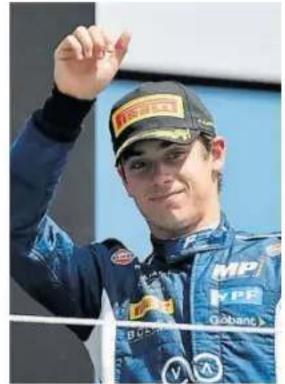

Colapinto, ilusiona

GETTY

### Colapinto suma podios y es el tercer mejor novato

El argentino, segundo en Spielberg, marcha 4<sup>to</sup> en el campeonato

Una carrera frustrante y la rápida recuperación, al día siguiente, para firmar un podio. Franco Colapinto (MP Motorsport) volvió a revertir el clasificador de la Sprint, donde finalizó ll<sup>mo</sup>, en la competencia de larga duración de la Fórmula 2: en el circuito Red Bull Ring, en Spielberg (Austria), la bandera a cuadros lo recibió segundo de Gabriel Bortoleto (Invicta Racing). Al igual que una semana atrás en Barcelona, el pilarense se rehízo en la Carrera Feature y avanzó para redondear una actuación destacada, que ilusiona para el resto de la temporada. Tercer podio en el curso, segundo consecutivo, para quien comparte la cuarta posición en el campeonato, junto a Zane Maloney (Rodin Motorsport), y es el tercer mejor rookie del año.

"La estrategia funcionó. Quería pelear la carrera y por eso la elegimos. De haberse dado un Safety Car en el final, nos habría permitido ganar. Estoy feliz, se vienen cosas buenas y espero que todo siga por este camino en Silverstone", relató el pilarense, de 21 años, en diálogo con la transmisión de ESPN. El argentino fue el único piloto que largó con neumáticos de compuesto blando-el resto lo hizo con superblando-y en la novena vuelta lideraba la prueba. El ingreso obligatorio al pit para cambiar las gomas, en el giro 33, lo retrasó al séptimo escalón, aunque no lo desanimó: a pesar de perder tiempo con algunos rezagados, avanzó para celebrar en el podio.

"Perdí bastante tiempo en ensayar algunos sobrepasos, pero estoy contento con el segundo lugar. Bortoleto tenía un ritmo impresionante", resaltó el joven, que es miembro de la Academia Williams Racingy al que lo separan 40 puntos del puntero de la F. 2, el estonio Paul Aron, que representa a Hitech Pulse-Eight.

El próximo fin de semana, en Silverstone, la F. 2 desandará la octava fecha de carreras dobles. Será el medio tiempo del calendario, ya que quedarán otras siete para la finalización del campeonato, que tendrá su desenlace en Abu Dhabi. •

8 DEPORTES LA NACION | LUNES 1º DE JULIO DE 2024

## CONTRATAPA | TENIS Y FÚTBOL



El saludo entre Sinner y Djokovic, los dos primeros del ranking, ejes de un choque generacional

AELTC/FLORIAN EISELE

# Tres son multitud. Sinner y Alcaraz van por el título y Djokovic acecha

La acción empieza este lunes en el All England, con los tres primeros del ranking como candidatos a la consagración

### José Luis Domínguez

LA NACION

Los jóvenes acechan al último bastión de un ciclo inolvidable. Acaso Londres, un torneo simbólico por donde se lo mire, sea el escenario más propicio para consolidar un cambio de guardia en ciernes. La gira de seis semanas del circuito sobre el verde césped tiene su epicentro England recibe desde este lunes a los mejores del mundo del tenis. La magia de siempre sobrevuela los pasillos del court central y una página en la historia está en blanco, a la espera de los de dos semanas.

Conquistar Wimbledon es, entre los varones, un privilegio singular, reservado a muy pocos. Desde 2003, alcanzan los dedos de una mano para contarlos: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray y Carlos Alcaraz. Para el joven de El Palmar, el recuerdo es fresco: hace doce meses, se abrazó a la gloria al desbancar a Novak Djokovic. Esa actuación formidable del español le impidió al serbio completar el Grand Slam calendario, epopeya que nadie logró en más de medio siglo: Rod Laver fue en 1969 el último unaño. Tampoco habra uncampeón unánime en 2024, después Australia y Alcaraz lo hizo en Roland Garros.

¿O le queda algún as a Novak elevará a 25 su propio récord

Djokovic para jugar sobre el tapete verde? El serbio está en Londres con sus siete coronas en el All England, pero aún convaleciente tras el desgarro de menisco que lo obligó a alejarse de París sin presentar batalla en los cuartos de final de Roland Garros. No dudó el balcánico en someterse de inmediato a una cirugía y la rodilla derecha parece responder en buena forma. al sur de Londres, donde el All Y no, no tiene pensado ajustar su juego para proteger esa parte de su cuerpo. "No me veo conteniéndome, calculando o siendo un poco más precavido con mis movimientos. No creo que eso suceda. Realmente voy con vencedores que surgirán dentro todo. Así he jugado toda mi carrera", contó Djokovic.

Hasta aquí, el serbio ha estado lejos de repetir lo conseguido en un 2023 de ensueño. Con 37 años, en esta temporada no llegó a ninguna final. Pero Wimbledon, se sabe, es un lugar especial para Nole, ese torneo que ambicionó ganar desde siempre, y que obtuvo por primera vez en 2011, hace ya 13 años. "Tengo un increíble deseo de jugar, de competir. Pensar en perderme Wimbledon no se sintió bien. No quise lidiar con eso", aceptó. Apuró la marcha y cuatro semanas después de la lesión se siente optimista: "Toen ganar los cuatro grandes en dos los días que he pasado aquí -entrenando- me dan señales positivas y me alientan a pende que Jannik Sinner festejó en sar que lo puedo hacer. No vine para disputar un par de rondas y demostrarme a mí y otros que Los dos ganadores de majors puedo competir con uno o dos en 2024 son de la nueva genera- encuentros. Realmente quieción. ¿Seguirá esa tendencia? ro ir por el título". De lograrlo,

de títulos de Grand Slam. Como número 2 del mundo, Djokovic lidera la parte baja de la llave, y se estrenará frente al checo Vit Kopriva (123°), ingresado desde la clasificación.

Por la parte alta del cuadro, podría haber una semifinal imperdible entre Alcaraz y Sinner. Hace unas semanas, el español pasó al frente (5-4) en el historial entre ambos al vencer en un partidazo de cinco sets en la antesala de la final de Roland Garros. El italiano, subido al número 1 del ranking, dio muestras de su evolución en pasto al ganar hace unos días en Halle, uno de los torneos más importantes en esta superficie. En los últimos dos años, su ascenso en Wimbledon encontróel mismofreno: Djokovic, con el que perdió en los cuartos en 2022 y en las semifinales en 2023. Ahora, Sinner, confia en que haber obtenido su primer título sobre hierba le haya servido para ir a la conquista de

### Participan 10 argentinos

Hoy, en Wimbledon: Sebastián Báez vs. Brandon Nakashima, Mariano Navone vs Lorenzo Sonego y Nadia Podoroska vs. Daiana Yastremska. Mañana: Riera-Bouzkova, Carlé-Volynets, Comesaña-Rublev, Coria-Walton, Díaz Acosta-Norrie, Cerúndolo-Safiullin y Etcheverry-Nardi.

Wimbledon. "Estoy contento por cómo jugué la semana pasada. Estoy tratando de encontrar una buena forma aquí. El año pasado llegué a semifinales aquí, así que sé que puedo jugar un buen tenis en esta superficie", comentó. Su estreno será el lunes, ante el experimentado alemán Yannick Hanfmann (95%). En la segunda rueda podría tocarle un escollo más incómodo, ante su compatriota Matteo Berrettini, subcampeón de Wimbledon en 2021.

El grupo de candidatos centrales se completa con Carlos Alcaraz, el defensor del título. Como el año pasado, el sorteo ha deparado que Djokovic y Alcaraz solo puedan enfrentarse en la final. El año pasado adaptó muy rápido su juego al césped; así ganó Queen's y en el All England. Esta vez llega con un adiós temprano en la segunda rueda del torneo londinense. "Tras mi derrota en Queen's, desde el día siguiente comencé a trabajar en mis desplazamientos, mis golpes, para sentirme más cómodo en la hierba. Hice muy buenos entrenamientos con grandes jugadores, puedo decir que estoy preparado", comentó el murciano; su estreno será ante el estonio Mark Lajal (269").

En la rama femenina, y a diferencia de los hombres, todo luce muy abierto, con siete campeonas distintas en los últimos siete años. Iga Swiatek, la número 1 del mundo, es la candidata natural, pero sus resultados en césped están por debajo de los que logra en las otras superficies. "En cualquier torneo es dificil considerarme como una sorpresa. Perotengo que concentrarme aquí para aprender a jugar el mejor tenis posible, sin pensar en mi ranking", explicó la polaca. Otra candidata es Coco Gauff, la 2ª del ranking, "Estoy muy tranquila. Elañopasadonotuve un gran resultado-cayó en primera ronda-, así que ahora solo lo puedo hacer igual o mejor", señalo Gautt, que después de ganar el último US Open mostró más confianza en su juego. "He crecido mucho, pero todavía no estoy ni cerca de loque puedo alcanzar", se anima la estadounidense, de apenas 20 años. Ella también pertenece a una nueva generación.

### Belmonte pasó la revisión y ya es de Boca

El volante firmó por cuatro años y usará la camiseta Nº 5

Tomás Belmonte se convirtió ayer en el segundo refuerzo de Boca en este mercado de pases invernal, luego de que el mediocampista superara sin inconvenientes la revisión médica. "Solo tengo palabras de agradecimiento para los hinchas, que desde el primer día en que se dio esta posibilidad de venir me expresaron su apoyo", dijo apenas aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza. Y agregó: "Estuve en contacto con Román (Riquelme) y estoy muy feliz. Sé lo que es el mundo Boca, vamos a llevarlo de a poco".

Por último cerró, ilusionado: "Me contactaron cuando estuve de vacaciones en la Argentina, sé que voy al más grande. Mi juego es con ganas, con agresividad. La idea es colaborar con el equipo, lo que me pida el técnico. Voy a dar todo, acá van a tener un luchador, voy a tratar de dar lo mejor para el equipo. Tengo ganas de poder seguir creciendo en lo deportivo y Boca va a ser un gran paso en mi carrera".

Belmonte, que usará la camiseta N° 5, es la segunda incorporación del Xeneize en este mercado de pases, luego de sumar al experimentado chileno Gary Medel la semana pasada. El foco del equipo que conduce Diego Martínez está puesto en la Liga Profesional (luego de cinco fechas tiene 7 puntos y está en el puesto II, a seis unidades del líder Talleres), la Copa Argentina (por los octavos de final jugará justamente con el equipo cordobés a fin de agosto) y la Copa Sudamericana, torneo en el que, después de quedar segundo en su grupo, deberá jugar un repechaje ante Independiente del Valle para intentar avanzar a los octavos de final.

El Xeneize compró el 50 por ciento de la ficha de Belmonte por US\$ 4.000.000. El contrato del jugador, de 26 años, será por cuatro temporadas. •

### La guía de TV

### Fútbol

COPA AMÉRICA 22 » Estados Unidos vs. Uruguay. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD) v Dsports (610/1610 HD) 22 » Bolivia vs. Panamá. Dsports2 (612/1612 HD)

LOS 8VOS DE FINAL DE LA EUROCOPA 13 » Francia vs. Bélgica. Disney+ 16 » Portugal vs. Eslovenia. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621

# espectáculos

Edición a cargo de Sebastián Espósito www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @f Facebook.com/lanacion = espectaculos@lanacion.com.ar

# Paola Krum. "Ser madre es mi mejor papel, es donde mejor me siento"

En un gran momento personal por su relación con su hija Eloísa y su noviazgo con Patricio Abadi, vuelve al teatro con Una terapia integral, que habla de la necesidad de creer y encontrarse con uno mismo

Texto Mariano Casas Di Nardo | Foto Santiago Cichero/AFV



Paola Krum compartirá elenco con Carola Reyna, Carlos Belloso y Juan Leyrado

uchas son las referencias sobre la trayectoria de Paola Krum y todas son válidas a la hora de describirla. Los más televisivos la tendrán por su actuación en Montecristo, cuando la pantalla de Telefe ardía gracias a los 30 puntos de rating en pleno prime time; mientras los espectadores más vintage la recordarán por su saga, bajo el ala de Alejandro Romay, Solo para parejas, Inconquistable corazón y Por siempre mujercitas. Pero también fue la inolvidable Lucy en la paradigmática obra Drácula, de Pepe Cibrián, que transformó la comedia musical argentina en los 90, con una superproducción en el Luna Park. Los cholulos la tendrán presente por ser, junto con su expareja Joaquín Furriel, los

padres de Eloísa, y los que viven en la nebulosa artística, por ser aquella bella jovencita que trabajó en "todas" las telenovelas de la tele pero en teatro hacía verdaderas obras de culto, como Sueño de una noche de verano y Después de casa de muñecas. Sin embargo, a los 54 años, reconoce que no se acostumbra a dar entrevistas y que es el peaje que tiene que pagar a diario para hacer lo que más le gusta, que es actuar.

Llega a la entrevista con la NACION agotada luego de una extensa jornada de ensayo de su nueva obra, Una terapia integral, y aunque se predispone de la mejor manera y con una sonrisa genuina, reflexiona en voz alta: "Qué difícil es ahora para los actores dar notas con los tiempos que vive el país. Una frase frívola que te saquen de contexto y no solo te matan en las redes, sino que vienen tus familiares y te dicen: 'Por qué dijiste esto, por qué dijiste lo otro".

El punto de encuentro fue un hotel de pasajeros que queda justo enfrente del Teatro Metropolitan, donde este jueves estrenará junto con Carlos Belloso, Carola Reinay Juan Leyrado la obra dirigida por Nelson Valente. Y mientras camina hacia el bar para continuar la conversación, en los televisores de la recepción las imágenes de la búsqueda de Loan, el niño de 5 años desaparecido en la provincia de Corrientes, son incesantes. Krum mira y comenta, resignada: "Qué locura esto... Pero mejor no hablar de ciertas cosas, aunque la realidad duele, y mucho". La charla continúa. Continúa en la página 2

## El Luna Park y sus momentos memorables

**ESTADIO**. Un repaso por su historia antes del anunciado cierre por remodelación

#### Mauro Apicella LA NACION

Tal como informó LA NACION días atrás, el Luna Park puemanos de Live Nation y su socia en la Argentina, la productora DF Entertainment. un contrato de concesión por 30 años y una inversión superior a los 30 millones de dólares.

La historia del Luna Park comenzó a principios de la década del 30 con dos soñadores, Ismael Pace v José "Pepe" Lectoure, que querían un lugar fijo para el boxeo que, además, fuera el estadio más grande de Sudamérica.

Domingo Pace fue el que aportó el nombre de Luna Park, porque era el que usaba durante la década del 20 para espectáculos de kermese, itinerantes, que instalaba en baldíos de la ciudad. También se dedicó a la organización de peleas de boxeo. Pero fue su hijo Ismael quien logró encaminar el negocio con uno de sus amigos, que se había calzado los guantes durante algunos años y para principios

de la década del 30 ya estaba sentado en el ring side, como representante de boxeadores. José "Pepe" Lectoure-elamigo en cuestión-había nacido de pasar próximamente a el 31 de octubre de 1887. Comenzó a hacer guantes en el Boxing Club de Buenos Aires y luego de varias temporadas quienes ganarían la subasta en el amateurismo y de unas organizada por la consultora pocas como profesional deci-E&Y. El proyecto contempla dió retirarse tempranamente, en 1922. Con mucho más talento para los negocios, acudió al llamado de su amigo Pace para ese loco proyecto de un lugar propio para el boxeo y otras actividades (acaso aquel varieté que proponía el padre de Ismael).

> Lo primero que existió del Luna Park fueron paredes y tribunas. Bailes de carnaval en 1931 y una primera pelea en marzo de ese año. Recién en 1934 se pudieron conseguir los fondos para construir su techo. ¡Si sus cuatro esquinas hablaran! En cada una hay relieves de situaciones que ocurrieron dentro del estadio. En la esquina principal, la de Corrientes y Bouchard, se ve a dos boxeadores. En otras hay una pareja de patín artístico, jugadores de básquety de lucha libre.

Continúa en la página 3

## El rating del sábado fue para la selección

TV. Telefe se impuso ampliamente y consiguió el top tres de anteayer

#### Natalia Trzenko LA NACION

Con o sin Lionel Messi en la cancha, la selección Argentina ganó por partida doble. El equipo campeón del mundo, que llegó a la Copa América para defender su título conseguido en Brasil en 2021, no solo consiguió vencer 2 a 0 a Perú y pasar a los cuartos de final del certamen que se disputa en los Estados Unidos, sino que también triunfó como lo más visto de la TV del

sábado. Como sucede siempre con la transmisión de partidos decisivos y apenas por debajo del promedio de las cifras logradas por los encuentros que sí tuvieron a Messi en el

campo de juego, el encuentro de anteayer sumó un promedioderatingde 24,7 en Telefe y de 6,8 en la Televisión Pública. En el debut de la selección en la Copa América, el encuentro entre Argentina-Canadá había logrado un promedio de 27 puntos de rating para el envío de Telefe y 6,2 para el de TVP. En cuento a los picos registrados en el partido de anteanoche contra Perú que Messi vio desde el banco de suplentes y Lionel Scaloni desde un palco del colmado estadio Hard Rock en Miami, Telefe alcanzó su marca más alta, 26.8, en los minutos finales del partido. mientras que en la TV Pública la cifra fue de 8,1.

Continúa en la página 3

2 | ESPECTÁCULOS LA NACION | LUNES 1º DE JULIO DE 2024

### Viene de tapa

### -Tu nueva obra, Una terapia integral, habla un poco de esto, de exorcizar las energías con un método terapéutico.

-Es una obra muy diferente a todo lo que hice en mi vida. Trata sobre un panadero muy famoso que propone un método para elaborar el pan, pero a través de una terapia que requiere encontrarse uno mismo, intentar ser feliz, expulsar las malas sensaciones. Y en este momento. donde proliferan todo tipo de terapias y creencias, se produce una identificación casi inmediata con el texto. Me pasó a mí con mi personaje y a los chicos con los suyos. Imaginate a todos juntos en el escenario, con Belloso, Leyrado y Carola Reina lidiando con la existencia. Por momentos es desopilante.

-¿Cómo es tu personaje?

-Es una chica que tiene problemas psiquiátricos y que, si bien va a esta propuesta sabiendo de qué trata, se sorprende por lo que se genera en el encuentro. Cada uno tiene un conflicto característico muy marcado, que son muy visibles para el espectador. Sevan a sentir parte. En lo personal es un personaje que me permitió tocar ciertas teclas de la actuación que hacía mucho no tocaba y tenía ganas.

### -¿Qué paralelismo podríamos hacer con tu vida personal?

-Con la terapia tradicional, que hago desde siempre. Hice lacaniana, freudiana. Me psicoanalizo desde hace muchos años y me hace muy bien. Dejé un tiempo, ahora retomé y fue una sabia decisión, me siento mucho mejor. Hacer actividad física también me hace bien, es el complemento ideal para todo el trabajo que hago con la cabeza. Desde los 10 años, cuando comencé con la danza, que hago actividad física y eso me permite descargar. Hago mucho fitbarre, que es una mezcla de danza con pilates y fitness. Hago también localizada. Me recomendaron hacer musculación pero me embola. Para mí es súper terapéutico poner mi cuerpo en movimiento. A veces estoy con un humor de perros y después de una clase salgo renacida.

### -Actualmente la avenida Corrientes es un firmamento de estrellas. ¿No te genera presión competir con las figuras más taquilleras del espectáculo nacional?

-Es cierto, hay una competencia como pocas veces vi en el teatro. Desde Imanol Arias y Mercedes Morán hasta Nancy Dupláa, Nico Vázquez, incluso nuestro productor, Adrián Suar, nos compite directamente con su obra. Pero no es muy distinto a lo que viví en mis años de televisión. Igual, en el proceso de ensayo soy más cauta, las expectativas están puestas en el estreno y en que todo salga bien. La mayor presión se me genera por encabezar una obra coral como esta, porque a mi lado tengo grandes actores y mi mente está puesta en estar a la par y no desentonar.

### -¿Es cierto que no te gusta dar notas o es una estrategia para que el periodista sea más benévolo?

 Mecuesta muchísimo hablar. Tengo miles de mensajes en mi celular, de periodistas que me piden notas, ya todos les digo que no, que me disculpen. Me siento culposa, en serio. Cuando no estoy trabajando, no doy notas. Y cuando trabajo lo debo hacer, no tengo opción. La televisión no me gusta, me pongo nerviosa, me incomoda, no sé qué contestar. Siento que voy a decir una pavada. Y las gráficas, después leo las notas y me quiero morir. Las radiales son tal vez en las que mejor me siento. Le tengo miedo a los títulos. Los títulos siempre encuentran la manera de aniquilarme. Me hacen mal.

### -Imagino que lo tratás en tera-

-Sí,ylaideayeldesafíoamis54años es divertirme en una charla con un

# Paola Krum. "Sé que soy una señora de 54 años. pero por dentro me siento una niña"

Paola Krum regresa al teatro, habla de su hija Eloísa, de su relación de pareja y de lo difícil que le resultan las entrevistas



Paola Krum, siempre sonriente y a punto de volver a subir a un escenario

SANTIAGO CICHERO/AFV

periodista como medivierto en el escenario. Igual a veces me pregunto a quién le importa lo que puedo decir, lo que pienso, lo que vivo. También entiendo que hice muchas cosas importantes en mi vida profesional, sé quién es el padre de mi hija, sé los romances que tuve. Sé que hay para hacer quilombo con mi nombre, pero me encantaría escapar a esas reglas del juego.

### -Sin embargo, hace poco publicaste en tu Instagram una foto junto a tu novio.

 Me pregunté mucho por qué publiqué esa foto junto a mi novio. Lo cierto es que estoy muy enamorada. Esa es la respuesta. Ahí tenés un título (sonríe). Pero fue un acto espontáneo. Tampoco hay tanto estudio previo a lo que hago. Fue un impulso. Después me pregunto para qué exponerme. Son esos dilemas que cualquier persona tiene cuando publica algo de su vida. En mi caso tal vez derive en una nota, en un comentario o en un enojo. Trato de ser cuidadosa y sé que me debería importar mucho menos. Con mi hija sí no publico nada, conmigo soy

### -En la foto se los ve felices.

-Con Patricio (Abadi) estoy muy contenta. Estamos juntos hace nueve meses. Ya habian salido algunas cosas pero con mi publicación, lo oficialicé. Estamos muy enamorados. Intentamos ser espontáneos, pero lo cierto es que al ser personas

públicas, todo lo que hace una pareja tradicional, en nosotros, tiene un mínimo de análisis. Dudamos, nos animamos, estamos en esa etapa.

### -En lo que respecta al amor, ¿cómo te das cuenta de que te quieren a vos y no a esa actriz de tapas de revistas y éxitos televisivos?

-Siempre hay una imagen previa de mí, por todo lo que hice. Hay gente que no sabe quién soy y es hasta mejor, porque el contacto es de igual a igual. Lo que casi siempre me pasa es que cuando conozco a quien sea, una pareja, un director o etcétera, siempre piensan que soy de una manera que nada tienen que ver como soy yo en realidad. En ese caso la presión es mía, por saber si respondo a esa expectativa que tenían sobre mí. No soy la chica de Inconquistable corazón, tampoco la de El primero de nosotros. Soy Paola, madre de una hija de 16 años, ahora con mis 54, que trabaja de actriz.

#### -¿Cómo se conocieron con Patricio?

-Me escribió directamente. Él es amigo de un amigo en común, y yo sabia que me iba a escribir. Yo no lo conocía. Entonces, la típica: lo busqué en las redes, me gustó y empezamos a hablar. Tuvo coraje, lo admito y lo valoro. No sé contra qué fantasmas compitió, será un tema suyo, pero me escribió y me gustó. Aparte escribe de una forma que morí de amor. Tiene una sensibili-

dad absoluta. Es un hermoso actor, director y autor, que va más allá de la foto de Instagram donde se lo ve muy lindo, por cierto. Conectamos y estamos muy bien juntos.

### -Los tiempos cambiaron tanto que pasaste de ser la foto más

buscada a publicarla vos misma. A mí me hicieron miles de guardias. Todavía me queda esa paranoia de arreglarme cuando salgo de casa por si hay alguien sacándome fotos. Ya no existe más. Me han sacadomil fotos y endo al supermercado chinoa comprar, o sacando a pasear ami perro, y los títulos siempre eran "El peor momento de Paola Krum". Y claro, ¡si salía hecha un desastre! Daba una imagen patética, yo caminando con mi perro, vestida así nomás. Saber que había un fotógrafo en la esquina cuando nació mi hija o cuando tenía un novio nuevo me daba mucha bronca. Ahora me encuentro con esos mismos fotógrafos y nos saludamos como grandes amigos, pero me la hicieron parir.

### -En tu travectoria hay tres años en blanco, de 2007 a 2009, inclu-

-Cuando nació Eloísa, mi hija, tomé la decisión de dejar de trabajar. Quería dedicarme por completo a ella. Es lo más importante de mi vida y me siento orgullosa de haber tomado esa decisión, porque disfruté cada momento de su crecimiento. Ser madre es mi mejor papel, lo que más disfruto, donde mejor me siento y

cuando más feliz soy. Somos muy unidas. Tenía tanto deseo y estaba tan feliz de ser mamá que recién a sus dos años volví a trabajar. La complicidad que tenemos hoy fue cimentada en esos primeros años donde estuvimos muy juntas y fuimos muy felices.

### -Con 16 años, y siendo la hija de Paola Krum y Joaquín Furriel, le deben llover propuestas artísticas.

 Mi hija quiere ser música. Canta como los dioses, toca muy bien el piano y compone. Tiene mucha lucidez y toma cosas del padre y mías. Por ahora observa, está en un proceso de aprendizaje y estudio. Cuando crea que es el momento para mostrar lo que hace, sin duda lo hará. Hace tiempo que me ofrecen trabajos para ella o de hacer notas juntas, pero por ahora no quiere. No quiere salir al medio como "la hija de...", sino salir con algo concreto y que después se enteren quiénes son sus padres.

### -¿Tu camino, también lo tenías decidido a los 16 años?

–Sí y no. Yo era bailarina, me estaba dedicando a eso desde los 10, hasta que a los 15 tuve una lesión en una articulación que me impidió continuar como bailarina profesional. Pero mi objetivo era ese, ser bailarina clásica. Después, lejos de pensar que el mundo se me terminaba, me motivé a estudiar actuación. Di con muy buenos maestros: Carlos Moreno en la escuela de Lito Cruz, Agustín Alezzo, Julio Chávez y Lorenzo Quinteros, quien para mí fue fundamental. Tuvimos una charla donde me explicó por qué yo debía ser actriz y hasta el día de hoy tengo sus palabras resonando en mi cabeza. Paralelamente a todo eso trabajé de cajera en Casa Tía y en un bar como moza en el Patio Bullrich.

### -¿La belleza siempre fue tu carta de presentación?

-Yo nunca me sentí linda como para ser la actriz de la telenovela. Después sí ocupé ese rol, pero no era un factor que manejaba con naturalidad porque, en serio, no lo sentía. Yo buscaba desplegar las facetas con las que me sentía más segura que eran la actuación y el baile. Lo que otros veian en mi no me pertenecía ni me condicionaba. Por eso siempre estudié mucho.

### -¿Te moviliza el paso del tiempo?

 La actuación te permite ser un niño eterno porque siempre estás jugando a ser tal o cual. La verdad es que yo me siento de veinte. Sé que soy una señora de 54 años y trato de acomodar mi comportamiento y mis pensamientos a mi edad, pero por dentro soy una niña. Con respecto a la imagen, al estar ahora haciendo teatro, no me genera gran impacto. Cuando hago televisión, que aparezcami cara en primer plano, es fuerte. La cámara te devuelve una imagen que no te devuelve ni siquiera el espejo de tu baño. Eliminemos por favor el HD, llegó para arruinar el ego de los actores. Te muestra hasta los poros. El HD atenta directamente con la fantasía del espectador.

### -Con la edad, ¿las propuestas laborales se van ampliando o achicando?

-No lo medí, pero me encanta que, si antes era la protagonista de la historia de amor, ahora soy la madre de la protagonista y, a futuro, la abuela. Siempre y cuando el personaje sea rico en la historia, yo lo hago con gusto. Aparecer por aparecer, no. Pero si tiene algo interesante y propio, estoy a disposición. Soy relajada con mi edad, tampoco podria hacer mucho. De lo que estoy segura es que ahora soy mucho más feliz de lo que era cuando tenía 20 años. •

### PARA AGENDAR

Una terapia integral

Teatro Metropolitan. Avenida Corrientes 1353. Funciones: de jueves a domingos, a partir de este jueves 4 de julio.

ESPECTÁCULOS | 3 LA NACION | LUNES 1º DE JULIO DE 2024

### Telefe se impuso por "goleada" en el rating de la Copa América

TV. El tercer partido de la selección tuvo un claro ganador anteanoche

Viene de tapa

Gracias a la transmisión de la Copa América, Telefe no solo fue el canal más visto del día sino que también se quedó con los tres primeros puestos de la tabla de los programas más vistos de la jornada: primero estuvo el partido, seguido de la transmisión posterior al final del encuentro que alcanzó 16,8 puntos y cerrando la marcha del podio del día quedó La previa del partido, que alcanzó ll puntos de rating. El cuarto lugar fue para Por el mundo en la Copa, el ciclo de Marley dedicado a todo lo que sucede alrededor de los partidos de la selección, con un promedio de 8,4, mientras que el quinto puesto lo ocupó la transmisión del partido a cargo de la pantalla de la TV Pública.

Como sucede cada vez que se emite un encuentro deportivo tan convocante, las cifras de audiencia para el resto de los canales resultaron directamente afectadas. En el caso de anteayer, en eltrece lo más visto fue la película estrenada en 2021, Rápidos y furiosos 9, con un promedio de 5,3 puntos. En el enfrentamiento directo con el partido, La noche de Mirtha hizo 2,8, mientras que a continuación la emisión del primer episodio de la serie Cris Miró: Ella, sumó 4,3 puntos de rating.

En la competencia diaria de las emisoras por el rating acumulado, Telefe quedó como el líder con 9,5 puntos de promedio -3,5 más que el sábado pasado-, eltrece lo siguió con 3,6 mientras que la Televisión Pública quedó tercera con 1,8.

En un lejano cuarto lugar entre los canales de aire más vistos del día quedó América con 1 punto. cuyo programa de mayor rating, América noticias, sumó 1,1 puntos. Lo siguió el nueve con 0,9 de promedio diario y con el ciclo de chimentos Implacables como lo más visto, que sumó 1,5 puntos de rating.

El próximo partido de la selección argentina se disputará el jueves desde las 22, con el atractivo del regreso de Messi al equipo titular y la decisiva instancia de los cuartos de final. Se espera que Telefe y TVP, las emisoras encargadas de la transmisión de aire, consigan sus mejores cifras de rating en lo que va de la Copa América 2024. •

### LOS 3 MÁS VISTOS

puntos de rating Copa América (Telefe) Argentina vs. Perú

puntos de rating Copa América post (Telefe)

puntos de rating Copa América previa (Telefe)

Fuente: Kantar Ibope Media

# Luna Park: esas cuatro paredes que hablan y que respiran historia

PALACIO DE LOS DEPORTES. A seis meses de que cierre para ser remodelado, un repaso por algunos de sus tantísimos hitos

Viene de tapa

De eso hablan esas cuatro esquinas. Deeso v de mucho más. Hasta se convirtió en un vacunatorio, en tiempos de pandemia de Covid-19. Porque si bien el Luna Park pudo ser pensado como el cuadrilátero de un ring (por dentro y en su estructura externa), el tiempo lo llevó a convertirse en sede de las reuniones más variadas. Seis días en bicicleta, históricos recitales (como la función doble de Adiós Sui Generis) y el recordado casamiento de Diego Maradona y Claudia Villafañe.



Claudia y Diego se casaron en Buenos Aires el 7 de noviembre de 1989, en la iglesia del Santísimo Sacramento. Horas después, mientras sonaba el "Himno a la alegría" de Beethoven, la pareja entró al Luna Park. Eran 1200 los invitados especiales que los aguardaban. Los locales y los europeos que habían llegado desde Italia y desde España, en un vuelo chárter que Maradona había alquilado por unos 500.000 dólares. Sacar las cuentas de lo que costó la fiesta, a casi 35 años, es una empresa imposible. Aunque por su fastuosidad, algunos calcularon un par de millones de dólares. Seguramente fueron más. Solo el vestido de Claudia llevaba una joyería completa. Lo había diseñado Elsa Serrano con 800 cristales de roca, 1500 piedras preciosas y cinco kilos de canutillos de cristal. Además, Claudia lució una tiara de diamantes y perlas engarzadas de oro blanco.

La torta, de ocho pisos, midió 1,70 metros y debieron subirse a una escalera al momento de cortarla. La fiesta duró hasta las 7 de la mañana. O, al menos, a esa hora el flamante matrimonio abandonó el Luna Park, junto a sus hijas.

### Grietas y frases célebres

Claro que para aquella época las anécdotas en el Luna daban para escribir libros. De hecho, fueron escritos. Justo Suárez, "el torito de Mataderos", fue el primer boxeador argentino con significativa proyección internacional que fue representado por Lectoure y que tuvo algunas batallas sobre el ring del Luna Park, años antes de perder una última batalla contra la tuberculosis, cuando todavía era muy joven. A partir de sus peleas, entre esas cuerdas se construyó un gran firmamento de figuras Casa velatoria que pasaron por ese ring y despertaron grandes pasiones. Las 25 peleas de Gatica, las clases (¿de magia?) de Nicolino Locche, el gran Horacio Accavallo (segundo campeón del mundo argentino), la consagración de Galíndez, las apasionadas noches con Monzón, el récord de público (más de 25.000 espectadores) cuando se midieron Ringo Bonavena y Gregorio "Goyo" Peralta en el cuadrilátero, o las históricas, más cerca en el tiempo, con la Tigresa Acuña.

nos años el paso de los grandes boxeadores por el ring del Luna. Entre los enfrentamientos que más pasiones despertaban sin

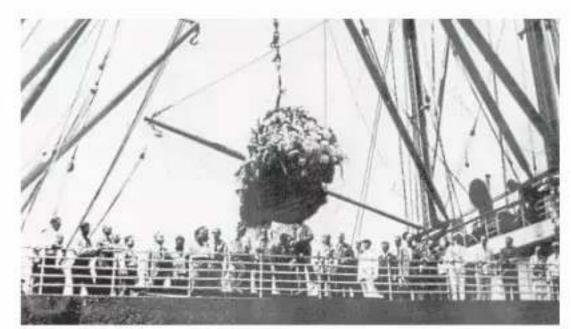

La llegada de los restos de Carlos Gardel

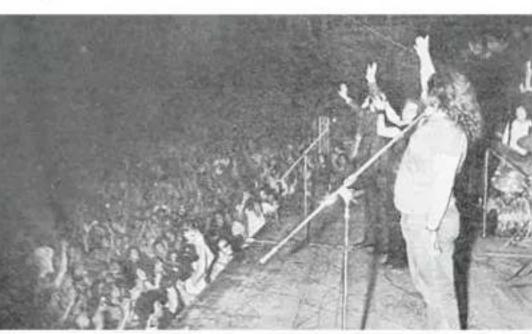

"Rompan todo", el día caótico de La Pesada

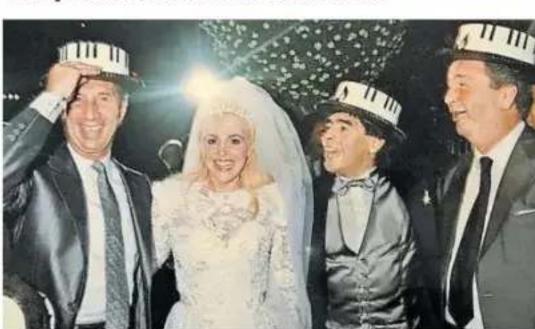

El gran casamiento de Diego y Claudia

FOTOS: ARCHIVO

duda escalaban en esta lista los del Mono Gatica y Alfredo Prada. De una de esas se recuerda la frase histórica de Gatica: "Mi General... ¡Dos potencias se saludan!", que le dijo al entonces presidente Juan Domingo Perón, sentado en la primera fila, junto a Evita. "Gatica aparecía como peronista y yo como anti-recordaba Prada-, por lo que mientras la popular se llenaba de sus fanáticos, los llamados 'contreras' iban al ring side. Lo gracioso es que el verdadero peronista era vo. Evita era amiga de José María y Perón seguidor mío. Los que estaban contra él se descargaban gritando por mí".

"Para mí, mi hijo no ha muerto. Siempre lo espero, como siempre. Y me parece que le voy a llevar su matecito a la cama, como hacía antes, para despertarlo". Esas fueron las palabras de Berthe Gardés, la madre del Zorzal Criollo, cuando el cantor tuvo su última despedida, en Buenos Aires. Carlos Gardel murió el 24 de junio de 1935. Sus restos hicieron un largo periplo hasta llegar a Buenos Aires, para su último adiós, en febrero de 1936. Eran otros tiempos, con Carlos Irusta recreó hace algu- otros ritmos. Pero el Luna Park ya estaba ahí y fue el lugar para recibirlo.

Hasta The New York Times dio cuenta de esa despedida: "En los

alrededores del desembarcadero se destacó la concurrencia femenina, la mayor parte de la cual ostentó ramos de flores para rendir así tributo cuando fueran desembarcados los restos de Gardel. En las calles (...) se había apostado cerca del portón principal la carroza fúnebre, de estilo sencillo, tirada por 6 caballos, seguida por otra destinada a las ofrendas florales. Tras una serie de trámites, comenzó la procesión hacia el Luna Park, el estadio cubierto más grande de Sudamérica". El público cantó sus clásicos durante la procesión al "stadium" y fue allí donde se realizó el velatorio porteño.

En 1960, Luis Angel Firpo también fue despedido en el Luna Park. Si bien lo que se conoce como "La pelea del siglo" no se realizó en el palacio de los deportes porteño, sino en los Estados Unidos (Dempsey vs. Firpo), Luis Angel combatió varias veces sobre el cuadrilátero del Luna. Otro de los ídolos populares que pasaron por alli ya sin vida fue Ringo Bonavena. A las 6 de la mañana del 22 de mayo de 1976, Ringo fue asesinado en las afueras del Mustang Ranch de Reno, Estado Unidos. Seis días después, su cuerpo llegó a Buenos Aires y a pesar del clima que se vivía en la Argentina por la reciente instauración de la última dictadura militar, miles de argentinos salieron a la calle para despedir-

lo. En las crónicas de la época se calculó una fila de 10 cuadras para ingresar a su velatorio.

### Momentos increíbles

Apenas una década después de que en la Argentina llegaran las primeras heladeras a los hogares, en el Luna Park se instaló por primera vez la gran pista de hielo para Holiday On Ice (muchos años después reemplazado por Disney On Ice). Era 1949 y el Luna podía sorprender de todas las maneras posibles. Así como el patinaje sobre hielo se convirtió en un clásico del estadio de Corrientes y Bouchard, las destrezas del básquet también resultaron la atracción de muchas temporadas. Ese espectáculo de exhibición fue fundado en los Estados Unidos, en 1926. Para la década del 50 visitaba cada año Buenos Aires y tenía en el Luna su sede fija.

### "Rompan todo"

Loqueseconocecomo Adiós Sui Generis no fue un recital, sino la publicación de un álbum que testimonió los dos conciertos que el dúo que integraban Charly García y Nito Mestre dieron a modo de despedida de su exitoso proyecto musical. Fueron dos funciones el mismo día (5 de septiembre de 1975) y seguramente por su carga emotiva son considerados entre los conciertos más importantes de la historia del rock argentino. Y muy convocantes. Los protocolos actuales no permitirían ese tipo de hacinamiento de público que en aquellos años podía estar permitido. Se calcularon unas 14.000 personas en la primera función y 11.000 en la segunda.

Tres años antes hubo otro espectáculo musical que quedó grabado en la historiografía del rock argentino y en el anecdotario del Luna Park. El 20 de octubre de 1972 se produjeron grandes disturbios durante la actuación de Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll. Durante una entrevista con Claudio Kleiman, el protagonista de aquella noche recordó: "Empieza el concierto y había 4000 o 5000 tipos que habían comprado la popular, pero las butacas de adelante estaban vacías porque los pibes del rock no tenían plata. Estábamos tocando y digo: 'Los que están ahí no ven, acérquense'. Cuando digo eso alguien se sube a una valla y de repente aparece, como por arte de magia, la policía de choque, con cascos, escudos y bastones. Estaba todo preparado por Lectoure. Entraron con todo, a los palazos, la gente saltando, y yo viendo todo eso traté de parar. 'Cuidado que la violencia trae a la violencia', dije las palabras de Perón, medio advirtiéndole a la policía y a todo el mundo que eso no le convenía a nadie. Pero el asunto se va de las manos y los pibes invaden. Estaba con el micrófono y vienen directamente a mí dos policías y un oficial, me arrancan del escenario y mellevan para la puerta. En ese momento es que se da el 'rompan todo', o yo grito 'rompan todo' o no sé bien lo que pasó, no recuerdo exactamente. Me llevan en cana y los chicos, obviamente, rompieron todo. Lo más impresionante era el ruido que hacían las sillas de madera al romperse. Miles de tipos rompiendo todo lo que tenían a mano. Y la policía se tuvo que batir en retirada".

Casi 52 años pasaron de aquella descontrolada noche, pero el Luna sigue allí, declarado monumento histórico y a la espera de comenzar una nueva etapa. En su cartelera solo hay dos espectáculos hasta fin de año. Esto se debe a que entró en licitación para una gran remodelación que lo tendrá un buen tiempo cerrado y a la espera de un reacondicionamiento necesario. •

## El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



Hoy mín. 6" | máx. 16" Parcialmente nublado Vientos moderados de

direcciones variables.

### Mañana

mín. 6° | máx. 17°



Algo nublado Vientos moderados del sector noroeste.



Sale 08.01 Se pone 17.53 Luna

Sale 03.35 Se pone 14.09  Nueva 5/7 Creciente 13/7

O Llena 21/7 Menguante 28/6

SANTORAL San Aarón | UN DÍA COMO HOY de 1974, muere el presidente Juan Domingo Perón y es sucedido por la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, su viuda. | HOY ES EL DÍA Internacional del Chiste

### Sudoku | DIFICULTAD BAJA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| 6 | 1 | Þ | 9 | 3 | 8  | 1 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6  | 3 | b | 8 |
| Ţ | 8 | ε | S | 9 | \$ | 6 | 6 | 9 |
| 9 | 2 | 5 | 3 | b | 1  | 6 | 8 | 6 |
| ħ | 3 | 6 | 8 | 4 | 2  | 5 | 9 | 1 |
| 8 | τ | 4 | 6 | 9 | 5  | b | 2 | E |
| L | 6 | 9 | b | 7 | ε  | 8 | I | 5 |
| 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4  | 9 | 3 | ħ |
| ε | + | T | 9 | 8 | 9  | Z | 6 | 1 |

### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

|   |   | 2 | 6 | 8 |   | 1 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 3 | 6 | 7 | 9 | 1 | 8 | 5 |   |
|   | 1 | 8 |   |   |   |   | 9 |   |
| 3 |   |   | 5 |   |   |   | 1 |   |
|   |   |   | 2 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 |
|   |   |   | 1 | 4 |   |   |   | 6 |
|   |   | 9 |   | 5 | 2 |   |   |   |
|   |   |   | 9 |   | 7 |   | 6 |   |
|   |   |   | 8 | 3 | 6 | 4 |   |   |

© Ediciones de Mente

### Humor petiso Por Diego Parés

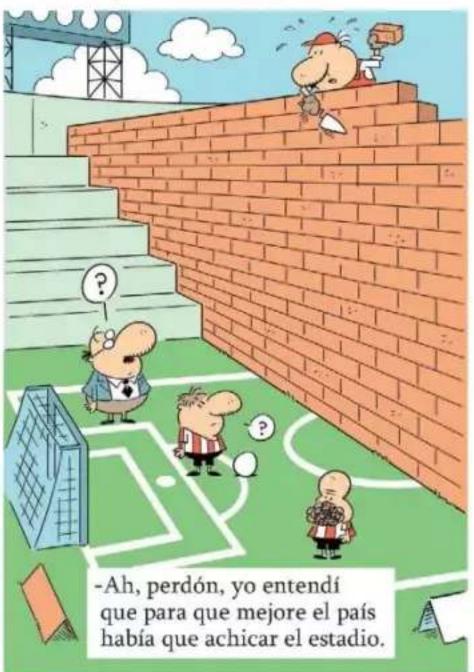

Hablo sola Por Alejandra Lunik

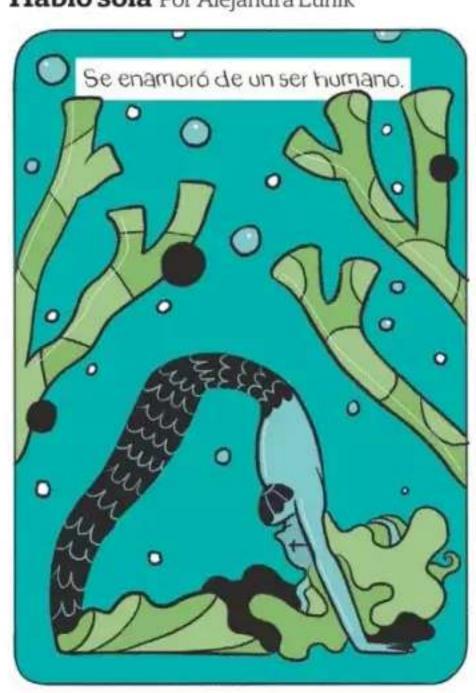

### Gaturro Por Nik



### Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers





**La biblioteca del futuro.** Está en China, tiene casi 5 millones de libros y ofrece zonas de experiencias. **Pág. 2** 



# inmuebles

comerciales & industriales



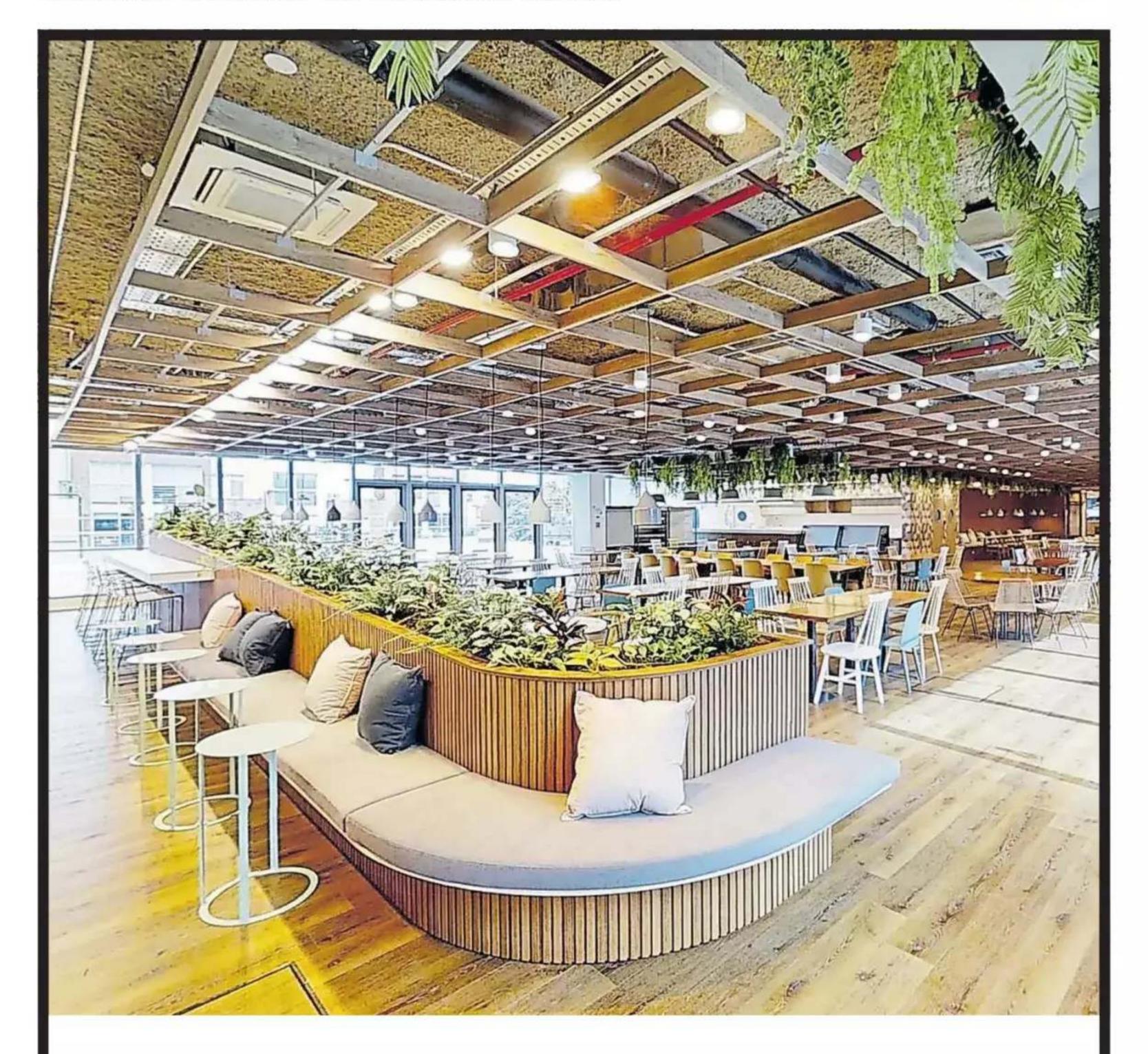

# OFICINAS: LA TENDENCIA DE DISEÑARLAS COMO "BARRIOS"

**Metamorfosis.** Los cambios en las dinámicas laborales y el avance del modelo híbrido cambió la forma de pensar los espacios; el objetivo, "seducir" al talento y "ganarle" al home office

### PLANO DE OBRA

### GPS

Información, datos, noticias e indicadores claves para entender el escenario del mercado inmobiliario comercial tanto de la Argentina como del exterior



### LAS CALLES MÁS CARAS DE MADRID.

Preciados/Callao es, en la actualidad, una de las arterias más caras de la capital español. Allí, en esa traza donde las firmas consolidadas están presentes, el metro cuadrado se alquila a unos €297 al mes. Según los especialistas, en ese polo comercial de Madrid la rentabilidad ronda el 3,50%. Otro de los submercados que se destacan, barcos de nuevas firmas comerciales.

en lo que tiene que ver con el retail, es el de la calle Goya. Esta arteria, donde el alquiler del metro cuadrado ronda los €102, es la que ofrece la mayor rentabilidad de ese mercado, alcanzando un 4,85 por ciento. Durante el primer semestre, ese polo fue el que más firmas de contratos de alquileres registró: 16. De ellas, 13 fueron desem-

### **PUNTOS DE VENTA**

Es la cantidad de espacios que prevé abrir para 2024 la firma Start\_, especializada en retailer de tecnología y electro. El plan de expansión contempla que la compañía finalice el año con más de treinta comercios. La próxima apertura será en la ciudad de Rosario, lo que marcará para la empresa el desembarco en esa urbe.

### ADRIÁN MILBERG Director del Área de Producción de Baigun Realty

"La calle Florida está renaciendo de la mano de la llegada de turistas y la reactivación económica del Microcentro. Allí, creció la demanda de las segundas marcas."



### Lote apto para construir en el Parque Alberdi

En el Parque Industrial Alberdi, se ofrecen para la venta un lote de 6500 m². El terreno ofrece la posibilidad de construir una nave de aproximadamente, 3900 m² cubiertos. La parcela que la comercializa Adrián Mercado tiene un valor, al contado, de US\$422.500.

### Locales: un área golpeada

El foco comercial de la avenida Santa Fe entre Riobamba y la zona de Plaza San Martín tiene la tasa de vacancia más alta (4,8%) del mercado. El dato del informe de L.J.Ramos aclara que el área con 315 puntos está en recuperación. Los alquileres defienden valores de US\$16,2/m y esta ocupada por tiendas de moda y textiles, además de electrónica, librerías y jugueterías.

### Dos **APERTURAS**

La cadena gastronómica referente del street food asiático. Koi, lanzó dos nuevas marcas: Bao Burger (que fusiona la gastronomía americana con la asiática) y Estación Yamato -junto con Yamato Producciones- que ofrecerá corndogs, hotdogs coreanos con papitas o fideos secos. Ambos locales están en Mercat en Villa Crespo.

## 37.000

### LOCALES

Es la cantidad de comercios gastronómicos que tiene -distribuidos en más de 100 países y territorios- la firma internacional de comida rápida, Subway (una de las compañías más importantes del planeta en su tipo). La marca, que llegó a la Argentina en 1996, actualmente cuenta con cerca de 3000 espacios comerciales en América Latina.

### TENDENCIAS

# Shanghái Una biblioteca no solo con libros: 115.000 m<sup>2</sup> de experiencias

El establecimiento alberga 4,8 millones ejemplares y ofrece espacios innovadores

Así como un imponente crucero que navega a través de la copa de los árboles, la biblioteca más nueva de Shanghái, en China, emerge del borde del parque más grande de la ciudad. Con una superficie de más de 115.000 de metros cuadrados en siete pisos y dos pabellones adicionales debajo, la Biblioteca Este de Shanghái es un buque gigante por derecho propio. Contiene no solo libros y los tipos de espacios de estudio que siempre tuvieron las bibliotecas, sino también una variedad de espacios comunitarios, sociales y culturales que muestran cómo está evolucionando la biblioteca como institución.

Diseñada por Schmidt Hammer Lassen Architects, la biblioteca es una de las más grandes del mundo y espera 10.000 visitantes al día. Chris Hardie, director de diseño de la firma, dice que tanto la ciudad como el equipo de diseño querían asegurarse de que el proyecto no fuera solo un almacén para los 4,8 millones de libros de la colección, que es esencialmente lo que es la biblioteca central actual de la ciudad.

Hardieviveen Shanghái desde hace una década y vive a pocas cuadras de la biblioteca principal. El edificio antiguo tiene dos torres altas que actúan principalmente como una instalación de almacenamiento. "Estas torres son solo para libros. El público no puede entrar", dice. "El 20% está abierto al público. El otro 80% es puro almacenamiento".

Para Shanghái Library East, los diseñadores invirtieron ese equilibrio, convirtiendo más del 80% de los metros cuadrados del edificio en espacios que no son libros: mesas de lectura y salas de estudio, lugares de actuación y salas de conferencias, cafeteríasy jardines. Hardie dice que el diseño pretende celebrar la biblioteca como un espacio de intercambio de conocimientos y comunidad. "Se trata mucho más de en qué se está convirtiendo una biblioteca y quétan importante es en la sociedad", dice.

Este enfoque centrado en las personas fue impulsado en parte por los arquitectos, que diseñaron otras bibliotecas importantes en Canadá, Dinamarca y Nueva Zelanda. Pero también fue producto de la crítica constructiva de una amplia gama de expertos que el gobierno de la ciudad convocó para asesorar el proyecto desde sus primeras etapas. "Trajeron a mucha gente. Por supuesto, estaban los líderes y alcaldes, pero también académicos, expertos en arquitectura y artistas para preguntar cuál era el significado de la biblioteca", dice Hardie. "El resultado final es una especie de culminación de estas ideas".

En el interior, los diseñadores se propusieron crear espacios que atrajeran a la gente en direcciones inesperadas. "Nos gusta esta idea de la casualidad o el encuentro casual en una biblioteca", dice Hardie. En un espacio tan enorme, la experiencia podría haberse convertido fácilmente en un laberinto. En cambio, los diseñadores tallaron un gran atrio en el centro del edificio, donde los visitantes pueden encontrar grandes obras de arte públicas y disfrutar de las vistas en diferentes pisos. "Se trata de mirar en la biblioteca, mirar dentro de uno mismo, descubrir, mirar hacia arriba y hacia abajo", dice Hardie.

El concepto de la biblioteca se basa en el diseño tradicional de los jardines chinos de la región, que durante siglos han presentado grandes rocas escarpadas conocidas como piedras Taihu. Estas rocas escultóricas y de forma extraña fueron históricamente el lugar central de reunión en los jardines, donde los académicos y las élites se juntaban para compartir información y debatir temas mucho antes de la invención de la imprenta. Hardie dice que el edificio de la biblioteca está destinado a ser una versión a tamaño urbana de esa idea, un lugar donde la gente pueda venir a buscar información y conocimiento en diferentes formas. •



PROPUESTA El interior de un espacio único











LA NACION | LUNES 1º DE JULIO DE 2024 INMUEBLES COMERCIALES | 3

### NOTA DE TAPA

# Espacios de trabajo: las claves de los nuevos diseños de oficinas

El mundo laboral cambió luego de la pandemia y los edificios corporativos deben pensarse de otra forma para que se adapten a las necesidades y tendencias globales, retener talento y competir con el home office

POR María Josefina Lanzi LA NACION

uego de la pandemia, las profesiones cambiaron radicalmente y los paradigmas establecidos se transformaron. Los espacios de trabajo no quedaron fuera de esta metamorfosis y tuvieron que reconvertirse, para sobrevivir.

"Los empleados empezaron a poder elegir una forma híbrida de trabajo, alternando la presencialidad con el home office. Significa una gran transformación que venía gestándose, pero que se aceleró v quedó establecida casi como una norma", señala Paula de Elía, arquitecta especializada en el diseño interior de los espacios de trabajo y quien diseñó oficinas de Mercado Libre en Argentina y Brasil, entre otros proyectos.

En ese sentido, los empleados hoy no solo se valoran el ambiente laboral, la compensación económica y las oportunidades de crecimiento profesional que se les ofrecen, sino también los espacios donde se desarrollará el trabajo, algo clave para el caso de la atracción y retención del talento joven.

"El mercado se modificó sustancialmentey, más aún, después de la pandemia. Las empresas compiten por el talento con organizaciones de todo el mundo", señala una investigación del año 2022 del Centro Conciliación Familia y Empresa del IAE Business School, que encuestó a jóvenes estudiantes y profesionales, de entre 18 y 30 años, en 11 países de la región. El estudio también agrega que "las nuevas generaciones esperan poder combinar días de home office y tiempo en la oficina, con flexibilidad para decidir cuándo y dónde trabajar".

### El avance de la flexibilidad

Spaces, empresa inglesa líder en servicios de oficinas flexibles para el trabajo, señala a partir de una encuesta que realizaron en sus 4000 sedes que "el 85% de los empleados espera tener un trabajo híbrido y el 77% de los trabajadores quieren trabajar cerca de su casa".

Hoy por hoy, el desafío de las compañías está en lograr generar más bien una experiencia, que simplemente proporcionar un espacio o puesto de trabajo específico. "En la actualidad, las empresas están reconociendo la importancia de crear entornos laborales que se asemejen más a un hogar acogedor, joven y fresco, que a una fría oficina tradicional", explica Florencia Nardini, gerente de project management en Newmark.

Frente a este panorama, la necesidad de reinventar los espacios de trabajo se volvió una tarea impostergable y urgente. En ese sentido, tres arquitectas, especializadas en el diseño interior de los lugares de trabajo comparten las tendencias actuales en el mercado.

Trabajar desde casa ahorra gastos y tiempos en traslados, permite

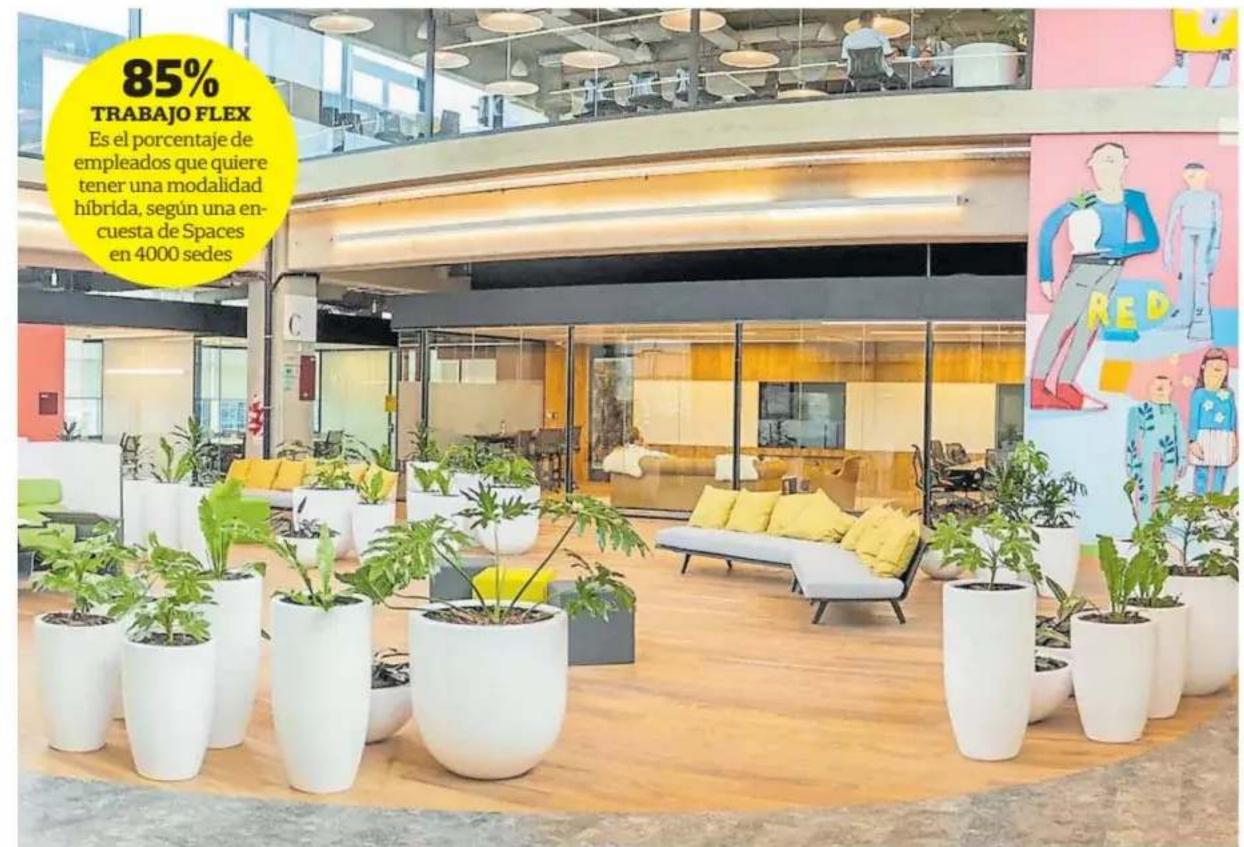

CON FOCO EN LA INNOVACIÓN Los espacios de encuentro descontracturados y el verde son protagonistas

recibir pedidos y hacer tareas del hogar en paralelo. Aún así, los expertos coinciden en señalar que la necesidad de combinar con la presencialidad no deja de estar presente.

### Los códigos de la época

"Si bien el home office ofrece flexibilidad y comodidad, el trabajo en la oficina fomenta la colaboración y el intercambio de ideas. Personalmente, considero que encontrar el equilibrio adecuado entre ambas modalidades es esencial", explica Nardini.

Trabajar en la oficina puede fortalecer la conexión con colegas y promover una cultura empresarial sólida. "Considero que combinar ambas opciones de manera flexible

Los lugares se piensan como barrios" con sectores específicos para cada momento

y adaptativa puede maximizar la productividad y el bienestar tanto de los empleados como de la empresa", agrega la gerente de Newmark Argentina.

"Contrariamente a lo que se pensó al principio, las oficinas no desaparecieron", comparte de Elía. Explica que en algunas compañías la gente no quería ir a la oficina a trabajar si podía hacerlo desde su casa, pero "la mayoría carece de espacio cómodo y privado en sus hogares y la tecnología adecuada, y a la vez necesita salir a sociabilizar. Así que esa postura fue por un tiempo y luego el modelo híbrido logró un equilibrio para todos".

### Menos verticalismo

La transformación de los lugares de trabajo también precisa que se generen espacios atractivos para los empleados, de tal manera que deseen salir de sus casas y pasar tiempo en las oficinas, a pesar de las desventajas de lo presencial, como los largos trayectos de viaje y las incomodidades del transporte público, el costo de un almuerzo, entre otras cuestiones.

Para lograr cautivar al público laboral, Nardini explica que es fundamental abordar dos necesidades: en primer lugar, lo social; en ese sentido, brindar espacios colaborativos es fundamental, ya que proporcionan oportunidades para la interacción entre colegas y otros departamentos o áreas de

la empresa. "Fomenta el trabajo en equipo, la creatividad y fortalece los lazos profesionales", agrega Nardini. En segundo lugar, explica que las oficinas deben ofrecer espacios diseñados para el relax, el descanso y también la concentración, para garantizar "un ambiente de trabajo más agradable y estimulante".

"La gente busca tener orgullo y desea que sus lugares de trabajo sean únicos para poder relatar dónde y cómo trabajan, los beneficios que tienen", señala De Elía y explica que es muy importante ofrecer oficinas con identidad, donde los empleados puedan trasladarse, ya que explica que los puestos fijos están desapareciendo gradualmente.

### Mesas y sitios rotativos

Camila Cazes, diseñadora industrial y fundadora de Anca, comparte esta mirada y señala que hoy, en lugar de puestos fijos, se utilizan "mesones": grandes mesas, con sitios rotativos, como suele haber en bares y restaurantes que se llaexplica que se busca generar lugares de distención y esparcimiento, donde hay sillones, que permiten a los equipos tener reuniones más informales. Por último, explica que se piensa en los lugares o áreas de trabajo como "barrios": espacios que pueden ser el "barrio de concentración", salas cerradas donde hay más silencio; el "barrio socia-

ble", donde hay sillones o una mesa de ping pong, que permiten lograr más distensión; el "barrio de la cocina" donde no solo calentar un almuerzo sino tomarse una pausa para un café.

### La sustentabilidad, en el centro

Cada vez más empresas están incorporando prácticas sostenibles en el diseño y la construcción de sus oficinas, como parte de su compromiso con la reducción del impacto ambiental y la promoción de la responsabilidad corporativa. "Incluven el uso de sistemas de control de iluminación, artefactos sanitarios eficientes y electrodomésticos de bajo consumo, así como la preferencia por materiales locales para evitar el transporte innecesario de recursos", señala Nardini.

Además, desde el inicio de los proyectos, muchos de los edificios seleccionados para albergar estas oficinas están certificados por programas como LEED (en castellano: liderazgo en energía y diseño ambiental). Estas certificaciones estama mesas comunitarias. También blecen estándares estrictos en términos de sostenibilidad y bienestar, que se aplican mayormente en los edificios corporativos nuevos, asegurando que las empresas que se instalen alli en sus pisos promuevan la salud y la productividad de sus empleados. "Esto ya es un tema obligatorio, y las nuevas generaciones ya se encargan de impulsarlo; es un viaje de ida", señala de Elía. •

# clasificados

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888



Cocheras

Venta

Pueyrredón y Juncal rampa U\$S16,000 BALLVÉ SARDÁ 15-6440-5942

Uruguay y Viamonte u/oport. rampa U\$SI2.000 BALLVÉ SARDÁ 15-6440-5942

Departamentos

venta

Barrio Norte

3 dormitorios

Marcelo T. Alvear al 1700 3 dormitorios 2 baños 170 mts 2 dormitorios c/dep.

Av Libertador y Montevideo Dpto. cfte. 3 Amb. 90m2 Lum. con bcón 2 Dorm 2 Bño Cocina Lav Dep. U\$D179,000 HOUSE Tel:1531497625 / 48077999

2 dormitorios

Vicente Lopez al 1500 2 dormitorios 2baños 170 mts cubiertos Tel: 11-5514-9909

Mercaderías

Alhajas, Arte y

Antigüedades

Compra

Libros Antig Grabados Fotos Cuadros Libros Arte 4823-0247

Muebles diseño Vajilla cristaler metal plateado plateria 47231576/1144792218

Venta

Colección Arte Privada Pintura Argentina y Europea Ropa y Accesorios

Compra

**Abrigo** de pieles 1157205763

Muebles

Compra

Muebles

AKROPOLIS ANTIGUEDADES Compra todo / estilo y moderno 11-6889-0224 \*\* 4958-4582

**Empleos** 

Pedido

Personal Doméstico

Ofrecido

Asistentes Domésticas Licenciada Graciela Sanguineti Solidarios

FUNDACION

LA NACION

PARA PUBLICAR

011 6090 5555

Organizaciones sin fines de lucro

Trabajo Voluntario

Pedido

Familias de acogimiento Familias del Corazón brinda contención familiar a niños/as en situación de vuinerabilidad social, trabajando el tránsito hacia la reinserción familiar o la adopción. Convoca a familias con hijos mayores de 4 años, que residan en la zona norte de GBA y que no estén inscriptas en los registros de adopción, para albergar transitoriamente en sus hogares a niños/as de 0 a 24 meses, hasta que se resuelva la instancia judicial. Para más información comunicate al 15-5940-8019, vía mail: familiasdelcorazon@ yahoo.com,ar. Conocelos en IG:

Familias solidarias La Fundación Juguemos y Ca-minemos Juntos en Matheu, Buenos Aires, brinda en su hogar convivencial, atención y protección a niños de 0 a 10 años, que no poseen cuidados parentales o que no pueden permanecer con sus parientes. Invita a familias que deseen recibir y cuidar a los chicos que se encuentran el Hogar, a participar en su programa de acogimiento familiar para ser sus referentes afectivos o convertirse en familia de tránsito. Para más información, comunicate con Celeste al 11-5938-6737, mail: celeste@fundacionjugue mosycaminemosjuntos.org.ar. Ingrésa en juguemosycamine-mos.org/ familias-solidarias

Niñez y adolescencia

Pedido

Arroz, fideos, polenta Para preparar los alimentos que ofrecen los lunes y jueves a más de 200 personas del barrio, Fundación CasaSan nece-sita: arroz, fideos y polenta. Es-ta organización en el barrio de La Boca, Buenos Aires, ofrece talleres gratuitos, merienda, asistencia psicológica y ropero solidario a más de 500 niños, nifias y adolescentes. Si podés ayudar comunicate al 11-6551-0290. Conocelos en www.casa san.org, IG: @fundacioncasasan y FB @FundacionCasaSan

Juguetes y juegos Reciben todo tipo juegos y juguetes en muy buen estado para entregar a los chicos que acompaña la Fundación Todo por los Niños de Marcos Paz, Buenos Aires cuando celebren su dia en agosto. Esta organización asiste y contiene emocionalmente a familias en situación de vulnerabilidad, cuenta con talleres educativos, recreativos y de salud, también preparan bolsones de alimentos que entregan a familias del barrio La Trocha y aledaños. Para ayudar comunicate con Lidia: 11-6663-2753, mail: fundaciontodoporlosninos@

Educación

Pedido

Heladera o freezer Para el equipamiento del come-dor de la Escuela 1-364 Dr. José Ceferino Palma en Estancia Las Cuevas, Tupungato, Mendoza, necesitan un freezer o heladera en muy buen estado. Esta escuela rural de frontera recibe a 34 alumnos de nivel inicial y primario a los que ofrece desayuno, almuerzo y merienda. Si podes ayudar comunica-te con la Prof. Selva al (02622) 468-828, mail: dge1364@ mendoza edu ar o con Bibiana. colaboradora, al mail: bibiana.ruibal@gmail.com

Ayuda Asistencial

Pedido

Leche, yerba, pan Para ofrécer el desayuno a las personas que concurren al Centro de Integración Social Hogar Brochero y a la posada de convalecientes Loyola de Fundación Camino a Jericó, necesitan: leche, azucar, yerba, mate cocido, té, café, dulces, galletitas y pan. La fundación con se-de en Florida, Buenos Aires. acompaña a personas en situa-ción de calle para recuperar y encaminar sus trazos de vida, mediante espacios de encuentro, amparo, escucha y contención. Si podés colaborar. escribi al mail: elcaminoajerico @gmail.com .Conocelos en IG: a)caminoajerico

Maq. costura y jardinería Para que las familias que acomoaña Redes Institucionales So lidarias puedan trabajar en emprendimientos de costura y de jardineria necesitan maquinas de coser y cortadoras de ces-ped en buen estado. Esta aso-ciación de Isidro Casanova. Buenos Aires, brinda ayuda social en comedores comunitarios, programas de capacitación, desarrollo comunitario y contención psicológica a través de asistencia directa o talleres en instituciones de La Matanza. Para ayudar comunicate con Gloria al: 11-3693-0251, mail: gloduartepsig@gmail.com

Medias, frazadas Amigos en el Camino asiste y acompaña a 1200 personas en situación de calle. Te invita a donar medias, frazadas, mantas o colchas para entregarlos semanalmente durante sus recorridas por la ciudad de Buenos Aires. Si podés ayudar comunicate al 11 3910 2998 (WhatsApp). Conocelos en IG: @amigosenelcamino y FB: @Amigosenelcamino Pagina

Vivienda

Pedido

Muebles, electro, bazar Retiran sin cargo muebles, sobrantes de obra, electrodomés-ticos y artículos de bazar en desuso para venderlos a precios sociales a familias de bajos ingresos, en los corralones Sume Materiales de Vivienda Digna. Esta ONG de San Isidro, Buenos Aires, contribuye a la promoción de las personas y a la con-solidación de las familias por medio de programas que facili-tan el acceso a una vivienda digna. Para colaborar: 0810-555-7863 o ingresa en www.viviendadigna.org.ar

Comunidades

Pedido

Acceso a internet Para mantener el servicio de Internet en la Escuela Nro. 454. con la que colabora la Asociación Civil Tola, necesitan de tu apoyo economico. La escueia recibe a 100 alumnos, de nivel inicial hasta secundario, que vienen de la comunidad de Jama, Jujuy, en la zona fronteriza de la Puna de Atacama, ubicada a 4.200 msnm y con clima severo. La asociación lleva adelante diferentes acciones para mejorar la calidad de vida de las comunidades aborígenes Coyas. Para ayudar: Maria José: 11-7025-7075, mail: mariajose angeleri@gmail.com; Emma-nuel: 351-15-612-6686, mail: em mandal@gmail.com. Conoce-los en IG @grupomisiotola







Descubrí nuevos juegos todos los días. ¡Escaneá el código QR o ingresá a lanacion.com.ar/juegos y empezá a jugar!

LA NACION